

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Esta é uma cópia digital de um livro que foi preservado por gerações em prateleiras de bibliotecas até ser cuidadosamente digitalizado pelo Google, como parte de um projeto que visa disponibilizar livros do mundo todo na Internet.

O livro sobreviveu tempo suficiente para que os direitos autorais expirassem e ele se tornasse então parte do domínio público. Um livro de domínio público é aquele que nunca esteve sujeito a direitos autorais ou cujos direitos autorais expiraram. A condição de domínio público de um livro pode variar de país para país. Os livros de domínio público são as nossas portas de acesso ao passado e representam uma grande riqueza histórica, cultural e de conhecimentos, normalmente difíceis de serem descobertos.

As marcas, observações e outras notas nas margens do volume original aparecerão neste arquivo um reflexo da longa jornada pela qual o livro passou: do editor à biblioteca, e finalmente até você.

#### Diretrizes de uso

O Google se orgulha de realizar parcerias com bibliotecas para digitalizar materiais de domínio público e torná-los amplamente acessíveis. Os livros de domínio público pertencem ao público, e nós meramente os preservamos. No entanto, esse trabalho é dispendioso; sendo assim, para continuar a oferecer este recurso, formulamos algumas etapas visando evitar o abuso por partes comerciais, incluindo o estabelecimento de restrições técnicas nas consultas automatizadas.

### Pedimos que você:

- Faça somente uso não comercial dos arquivos.

  A Pesquisa de Livros do Google foi projetada para o uso individual, e nós solicitamos que você use estes arquivos para fins pessoais e não comerciais.
- Evite consultas automatizadas.

Não envie consultas automatizadas de qualquer espécie ao sistema do Google. Se você estiver realizando pesquisas sobre tradução automática, reconhecimento ótico de caracteres ou outras áreas para as quais o acesso a uma grande quantidade de texto for útil, entre em contato conosco. Incentivamos o uso de materiais de domínio público para esses fins e talvez possamos ajudar.

- Mantenha a atribuição.
  - A "marca dágua" que você vê em cada um dos arquivos é essencial para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar outros materiais através da Pesquisa de Livros do Google. Não a remova.
- Mantenha os padrões legais.
  - Independentemente do que você usar, tenha em mente que é responsável por garantir que o que está fazendo esteja dentro da lei. Não presuma que, só porque acreditamos que um livro é de domínio público para os usuários dos Estados Unidos, a obra será de domínio público para usuários de outros países. A condição dos direitos autorais de um livro varia de país para país, e nós não podemos oferecer orientação sobre a permissão ou não de determinado uso de um livro em específico. Lembramos que o fato de o livro aparecer na Pesquisa de Livros do Google não significa que ele pode ser usado de qualquer maneira em qualquer lugar do mundo. As conseqüências pela violação de direitos autorais podem ser graves.

### Sobre a Pesquisa de Livros do Google

A missão do Google é organizar as informações de todo o mundo e torná-las úteis e acessíveis. A Pesquisa de Livros do Google ajuda os leitores a descobrir livros do mundo todo ao mesmo tempo em que ajuda os autores e editores a alcançar novos públicos. Você pode pesquisar o texto integral deste livro na web, em http://books.google.com/







3. UT

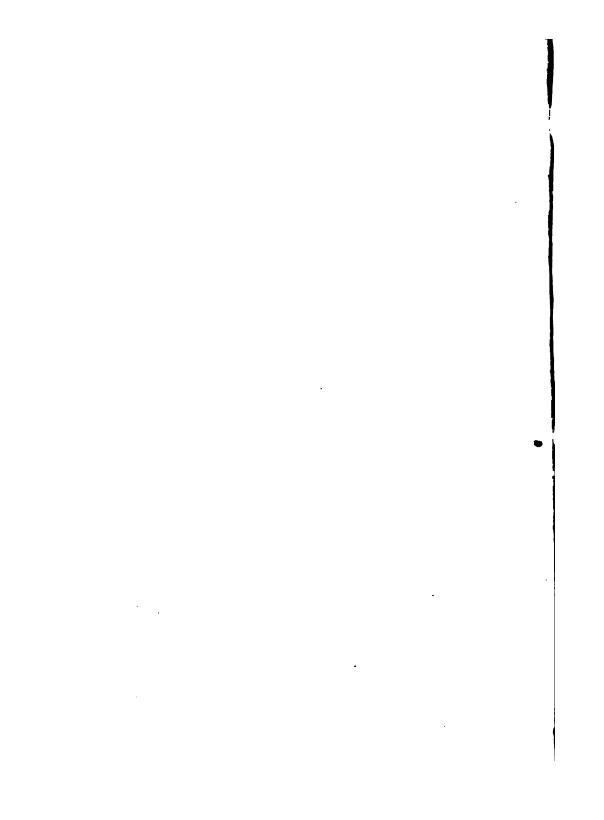

NOT

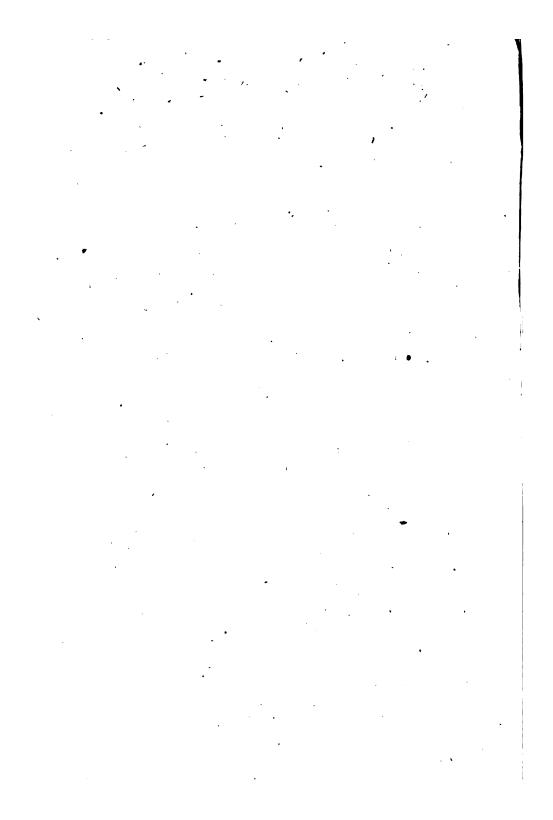

Palmerin of Evidians

## CRONICA PALMEIRIM

DE

### INGLATERRA

PRIMEIRA, E SEGUNDA PARTE

POR

### FRANCISCO DE MORAES

A QUE SE AJUNTA O AS MAIS OBRAS

DO MESMO AUTOR.

TOMO II.



## L I S B O A NA OFFICINA DE ANTONIO GOMES.

ANNO M.DCC.LXXXVI.

Com licença da Real Meza Censoria,

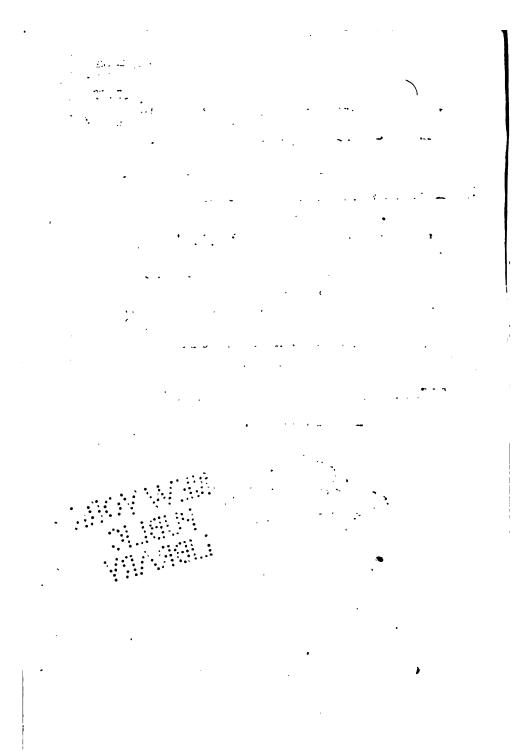

# PARTE II. DE PALMEIRIM.

DE INGLATERRA:

### CAPITULO LXXVI.

Como Floriano e Albayzar se desastaram pera a corte do emperador.

IZ a historia, que pera saber que era este Dramorante, que Eutropa tia de Dramusiando teue hum hirmão chamado Dramorante, qu'é seu tempo foy hū dos mais temidos gigantes do mundo. Sendo mancebo se namorou d'hua donzela filha d'hua dona viuua, da qual na podendo alcançar nada por amores ne promessas, a tirou per força de poder de sua may e ouue nella aquelle filho, a que també pos nome Dramorante, que depois teue por sobre nome o cruel, deriuado de suas obras, e a may morreo de parto. O gigante vendo morta a cousa, que mor be queria e em que fua vida se sostinha, na podendo refrear esta dor

dor co o prazer do nacimento de seu filho, teue tamanho poder a paixa, qu'é poucos dias morreo. O filho se criou em poder de sua auoo may de sua may te hidade de ser caualleiro, fendo tá destro nas armas, tá cruel em suas manhas, que por toda aquella terra o temia como ao diabo. Seu costume era mortes, roubos, incédios, forças, sem nenhua causa, somente a incrinação peruersa, de que fora gerado o mouia a isso: e trazendo sempre pera execuçă de sua vontade caualleiros pelas slorestas, que tomaux donzellas pera elle. Nesta vida viueo muitos dias fazendo obras dinas de muy gra castigo, te que Albayzar alli chegou e fez o que neste capitulo atras se escreue. Albayzar esteue no castello algús dias curardose de suas feridas, qu'era muitas, acompanhado de Palmeirim e seus hirmãos e da donzella, que os ali trouuera, a qué deu o caftello co tudo o que dentro estaua em galardam de seu trabalho. Ja qu'estaua em desposiça pera falar em qualquer cousa, Floriano lhe pedio quisesse dezerlhe quem era e a maneira como ouuera o escudo do vulto de Miraguarda, porque tinha em tanta conta o guardador delle, que na sabia que cuidasse. O escudo, disse Albayzar, eu o ganhey per força d'armas, vencendo em batalha ygoal o camalualleiro, que o guardaua, e na tam fomente espero levar este ante a senhora Targiana, a que sirvo, mas inda todolos doutros homés, que quisere defender que Targiana na he a mais fermosa dama do mundo: co'este proposito me vou a corte do emperador Palmeirim, onde milhor que em outra parte cuydo que satisfarey meu desejo. Floriano, quando de todo conheceo qu'era mouro e o vio co palavras ta soberbas, algu tanto manencorio disse. Maa empresa me parece que trazeys, que nessa corte ha tantas damas mais sermosas que Targiana e tantos caualleiros, que vo lo combateram, que ey medo que fiqueys co mayor quebra do que vosso coraçã vos diz. Albayzar na pode sofrer taes palauras por tocare em sua senhora, disse contra Floriano. Vos, caualieiro, sabeys be o tempo, em que me tomays; poré se vos atreuerdes yr a essa corte no tempo, que eu ahi estiuer, que sera cedo, la vos mostrarey qua diferente he o merecimento de Targiana do das outras molheres, se sobr'isso vos ousardes combater comigo. Por qua mal agardecidas sam de ti boas palauras, disse Floriano, te na quero dizer outras se na que eu serey na corte ta cedo coma ti a todo meu poder, e entá as obras de cada hu manifestară a verdade de nos: e defpedindose delle, pedio por merce a Palmeirim que se fossem. Assi o sizera logo, que armandose se foră sua via, deixando Albayzar, do qual se falara a seu tempo, e elles andará suas jornadas tantos dias, que se achará nos fins d'Ungria, contentes de se veré ja tam perto de Costantinopla pera onde tanto tempo auia que caminhaua, posto que Palmeirim na força deste contentamento começou sentir muito mayores receos que nunca, tendo presentes as palauras, que lhe sua senhora dissera quando a primeira vez sayra da corte. E na sabendo determinarse pollo perigo em que se via, apartauase co Seluia, qu'este segredo né de seus hirmãos o fiaua. E achaua nelle tá fingulares palauras e tá viuas pera o tirar daquelle receo, que co'ellas o obrigaua yr por diante e esquecerse de todolos outros medos: mas o amor, que nelle era grande, que, onde quer qu'esta, saz sempre mudanças, representaualhe mil temores outros, que de todo o tiraua fora de seu juizo, de maneira que por nenhua via sabia que fizesse. Isto lhe causaua tanta tristeza, que por força se lhe enxergaua no rosto, por mais que dessimulaua, de que seus hirmãos també tinham muita parte, vendoo assi sem nunca poder tirar delle que o fazia defcontente. Ass andando atravessando aquelle

reyno, fazendo cousas, co que sua fama grandemente se estendia, indo contra hua cidade porto de mar, onde cuydauam embarcarse pera Grecia, foram ter a hu campo descuberto e raso e grande, e indo lançando os olhos a húa e outra banda, contentando a vista nas boninas e flores graciosas de que estaua coalhado, viram vir contra si huas andas cubertas de hu tapete negro acompanhadas com tres efcudeiros, que fazia gra pranto por hu corpo morto, que nellas hia. Chegando a elles Floriano, que muy desejoso era de nouidades, quis saber a causa de seu choro e descobrindo as andis vio dentro ha corpo armado d'armas verdes tam enuoltas em fangue, que na se parecia a cor dellas, es tamanhos golpes; que be parecia qu'e algua gra batalha ou afronta os recebera: mouido a piedade d'o ver tal, dereue hu dos esendeiros pera delle saber a reză de fua morte e as andas foră por diante. O escudeiro, que na leuxua tanto vagar, que se podesse deter algu espaço, disse. Se muito o desejays saber vinde tras mi, que doutra maneira na vos posso falar, e la pollo caminho o fabereys; e se o esforço vos ajudar, achareys ende auenturar essa pessoa e armas em parte, que co grande perigo se pode ganhar muità honra. Por certo, disse Floriano, be pode a-

contecer o que quiser, mas ja eu ey de chegar ao cabo co'esses medos: e despedindose de Palmeirim e Pompides, que o quisera seguir, se foi so tras o corpo, que nas andas hia, descioso de ver o sun das palauras, que lhe o escudeiro dissera. Palmeirim e Pompides Jeuara fua rota pelo campo abaixo praticando naquele acontecimento: e como naquella parte as auenturas estiuessem sempre certas, na andaram muito quando pello mesmo valle vira atravessar hua donzella encima du palafré murzello, qu'é chegando a elles se deteue, dizendo. Senhores, algú de vos, pollo que deue a ordé, que tomastes; querera yr comigo fazer hu socorro a hua donzella, que tres caualleiros per força queré matar, Pompides, vendo a pressa da donzella, virouse pera Palmeirim, dizendo. Pois pera vos ta pequena empresa nam he, peçovos me devs licença pera me vr co'esta donzella, ao menos verey se pode de mi sayr algua cousa, que pareça de vosso hirmão. Palmeirim, que nenhúa conuersaçã lhe parecia milhor que a vida folitaria, deu lha muito leuemente e ficando soo co Seluia tornou a seu caminho e pratica, porque em quanto o tempo lhe daua lugar nunca em al ocupaua o fentido se na nas cousas de seu cuydado. Passando nisso quasi a mor parte do dia

### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

ja que o sol de todo se recolhia, deixando a terra desacompanhada da clasidade de seus rayos, vendose ta longe de pouoado, comecou de caminhar contra huas aruores, que la no fundo do campo pareciá. Chegando a ellas, fe deceo dando o cauallo a Seluiam, e deitandose ao pe de húa daquelas aruores esteue tanto espaço cuidando en sua senhora, tee que o mesmo cuydado o adormeceo, e la contra mea noite tornou acordar, que ne o sono consentia algum repouso. E porque de noite qualquer cousa soa muito, ouuio apartado donde elle estaua queixar hu home co palauras tă magoadas e tristes, qu'era muito pera ter doo delle: desejando ouuilo de mais perto, foisse contra aquela parte onde o outro estaua. E porque a escorida da noite na deixaua vello, nam pode deuisar as armas ne as cores dellas, e pos se a escuitallo, contente d'o ouuir, porque hu triste com outras tristezas repousa. O outro, que nam em al se na em paixões gastava o tempo, antre algúas palauras, que configo soo passaua, começou dizer. Pera que Florendos, te queixas de teu mal sendo tam contente delle: minha senhora Miraguarda, que quereys que faça que vos vio pera se perder, e vos na vee pera dizer o que sente? meus males nam sam taes, que algué possa co elles Tom. II.

se nam eu, que d'os ter viuo, pera que co mayor doo a vida passe: be sey que toda pena sofrida por vos se satisfaz co o gosto de yos feruir, mas que fara que vollas coulas affi tratară, que ne lhe dă vida pera lograr este contentamento, né o acabá de matar pera ná ter de que se queixar? acabadas estas palauras deteuese hu pouco sem dizer outras e co o esuaecimento delas adormeceo. Palmeirim, que conheceo ser Florendos, quisera dar se lhe a conhecer, depois, receando que lhe estoruasse seu caminho, o deixou de fazer, sentindo em fa sua paixa como a sua propria; que isto tem os nobres doerlhe menos seu mal que o alheo. E antes que a alua escharecesse, mandando enfrear seu cauallo se tornou a seu caminho, desejoso de se ver ja na corte do emperador seu avoo e passar pelos medos, que lhe o amor representaua. Porque quando elles sam grandes, passados de pressa os saz parecer menos.

### CAPITULO LXXVII.

Do que aconteceo a Floriano do deserto na auentura do corpo morto, que nas andas bia.

Esforçado Floriano tanto que se apartou da companhia de Palmeirim seu hirmao, foisse tras as andas, e o escudeiro, que

TT

co'elle hia, the diffe. Pois fenhor quereys faber que he o que nas andas vay, diruolo ey; porque me parece que qué tanto o deseja sera pera na negar sua pessoa a algua vingança sendo necessaria. E pois as armas pera desfazer agrauos se traze, podeys crer que neste caso milhor que em outra parte as podeys enpregar: este cavalleiro se chamaua Sortibra o forcoso, e he natural deste reyno, primo coirmão delrey Frisol e por sua pessoa o mais temido desta terra. Aconteceo onté que veo ter a hú seu castello hú escudeiro, mostrando co muitas lagrimas ter necessidade delle pera ha socorro, e como te entá elle se nunca negou a ningué, foy co'elle, que o leuou a onde o esperaua quatro caualleiros seus imigos; e posto que Sortibra meu senhor na batalha fez todo o que hú esforçado cavalleiro devia fazer, como ass vezes a sobegida dos muitos faz perder a virtude aos poucos, a poder de muitas feridas o matara, deixandoo estirado no campo assi como vedes. Sabida sua morte no castello fomos por elle co'estas andas, e hu seu filho de pouca hidade he ydo a corte a buscar algu caualleiro, que vingue tam grande mal. Por isso se vos vos atreveys a fazelo, alé d'acrecentardes vossa fama, dareys causa a se na cometer mais treyções desta calidade.

Bii

Flo-

Floriano, que na buscaua outra cousa, ofereceolhe a sua pessoa, pesandolhe da morte de Sortibra, que ja o ouuira nomear por muito bo caualleiro. Nisto chegara ao mar, onde os estaua esperando húa fusta, e entrando nella сб o corpo morto, leuaram os cauallos por terra, e elles forá remando ao longo della, te que de todo foy noite, e ao passar de hua en-Seada, que o mar perto dalli fazia, encontrara dentro quatro gales de turcos, que nela estaua ancoradas, e porque pera boluere ja nam auia tempo e pera pelejar soo Floriano o auia de fazer, sem nenhúa resistencia a fusta soy entrada por Auderramete hu principal capita mouro, que nas gales vinha, o qual vendo as ricas armas de Floriano, sabendo que era caualleiro andante, lhe fez gasalhado e honra aos escudeiros mandou prender e o corpo de Sortibră lançar ao mar. Ao outro dia mandando dar vela começou seguir sua via. Este era hirmão bastardo d'Albayzar e viera é busca delle, porque o outro seu hirmão Soldã de Persia era morto, pera erdar o senhorio, que de dereito era seu, e indo perguntando a Floriano se o conhecia, dandolhe todolos sinaes, lhe veo a memoria que aquelle era o caualleiro, que vencera Dramorante o cruel có todolos seus, e coa lembrança do desasso, que coele dei-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. deixaua aprazado, vendo que o na podia comprir, ficou descontente e triste. Auderramete, depois de saber a causa daquella tristeza, manencorio começou dizer. Cuydas tu que contra meu senhor Albayzar a homé no mundo que se possa soster em campo? por certo deues muito aa fortuna, que de tamanho perigo te saluou: co tudo, se disso estas descontente, cheguemos a corte do grá turco e diante da senhora Targiana, que o ca faz andar, te combaterey que Albayzar he o milhor caualleiro do mundo e se delle tes algua paixa em mi que sam seu hirmão a podeys vingar. Floriano, qu'é toda parte desejaua mostrar seu preço, aceitou o desafio e o mouro desejoso de ganhar honra e mais em seruiço de Albayzar, Te pos na via donde o grá turco estaua. Aqui o deixaremos por tornar a Pompides, que a donzella leuou consigo, como no capitulo atras se disse, o qual nam andou muito que chegou a hu valle de hus aruoredos espessos e contra a parte onde estauá mais bastos ouuio voz de molher tă cansada e fraca, que casi parecia que a nam podia lançar: e, pondo as pernas ao cauallo, vio que hú caualleiro per força queria dormir coella e outros dous estaua olhando, rindose de como se defendia. Pompides vendo tanta vileza, coa lança a sobre mão remeteo

### PARTE II.

ao que estava pegado nella, dandolhe tam gra pancada na cabeça, que estaua desarmada, que deu coelle morto saltandolhe os miolos pelo campo. Os outros dous caualgando muy pressa coas lanças baixas cubertos de seus escudos remetera a elle sem lhe fazer mais dano que rachallas, e elle, falsando todas as armas a hu, lhe fez ter companhia ao outro seu companheiro e coa espada na mão se foy ao terceiro, que trabalhaua por vingar os outros: mas Pompides, que tinha grande esforço, em pequeno espaço lhe deu tantas feridas e o tratou tă mal, que sem nenhu acordo cayo do cauallo abaixo, e decendose por ver se era morto, tirandolhe o elmo tornou em si e co medo da morte começou pedir merce da vida. Pompides, que coa manencoria de suas obras nã quuia, lhe cortou a cabeça, dizendo: qué tais pensamentos traz, este he seu galarda. A donzella, quando vio o fim da batalha tanto a seu gosto, veose contra Pompides e lançandose a seus pes, quis co palauras satisfazer seu socorro, pois có mais na podia. Pompides a leuantou nos braços, e vendoa tá gentil molher, disse, senhora, ja podeys estar contente que nam esta aqui se na que vos faça mil seruiços. Senhor, disse ella tam grande medo me metera estes homés, que inda agora estado mortos os

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. temo: vamonos daqui, que em quanto os vit nă me parece qu'estou segura. Pompides rindose do temor, que nella via, se desuiou pelo campo, onde por ser ja tarde detreminou repousar, que dalli ao pouoado era longe: e de noite esteue a donzella contando que, indo a corte delrey Frisol, aquelles caualleiros encontrando co'ella a quisera forçar. Pompides depois de faber sua vida, quis ver se co palauras poderia ganharihe a vontade, que seu parecer o obrigana a isso, e poré como a donzella sosse cafia e virtuosa poderá pouco co ella. Ao outro dia, logo como foy dia se foy sua via e Pompides tornou a seguir a que dantes leuaua, desejozo de tomarse a encontrar co Palmeirim; porque alé de o desejar pelo que lhe queria, o sazia por lograr fua conuerlaçă; que este be te a dos homes vertuolos, que os bos e os maos igoalmente deseja tella sem outro interesse.

### CAPITULO LXXVIII.

Do que aconteceo a Palmeirim depois que se apar-, tou de Fiorendos no vale, onde o achou queixandose da fortuna.

P Almeirim, tanto que se apartou donde Florendos estaua queixadose, se deitou ao pe de hua aruore, onde dosmio algui espa-

co da noite, porque a moor parte della paffor em cuydados espertos, que o nam deixara adormecer, e antes que a alua esclarecesse se meteo ao caminho. Ao quarto dia de suas jornadas foy ter a húa floresta mea legoa da cidade de Buda, onde entá estaua elrey, e no sim della em hua grande bastida d'alemos vio a sombra delles em torno de húa fonte, que no meo estaua gra companhia de donzellas e caualleiros. que por baixo passaua a sesta por ser o dia de grande calma. E porque lhe pareceo que passando perto poderia ter algú enbaraço, que lhe estoruasse o caminho, desuiou o cauallo por outra parte; por sua tençam nam ser ocuparse em cousas que o podessem deter. Andando assi hú pouco sentio ao traues onde caminhaua roydo de golpes, virado a cabeça vio que antre a mesma gete que ficara aos alemos se fazia gra batalha. Pondo as pernas ao cauallo por ver oque seria, chegou ja a tempo que tudo, estaua pacifico; porque os de hua parte tendo mortos os que da outra se lhe defendera, aos outros prenderá: e como antre os prefos conhecesse a duquesa de Ponto e de Duraço, molher de Belcar, e antre os mortos o principe Ditreo, que a trazia a folgar a corte delrey seu pay, que Belcar estaua o mais do tempo na de Costantinopla polla muita afeiçam que nella lhe

lhe tinhã, por ser alli criado, foy tã triste, que nam lembrandolhe que da outra parte estaua o gigante Bracandor senhor da rocha desabitada có dez caualleiros be armados, esquecido do perigo do caso, vendo que có tanta dor as donzellas da duquesa e ella co'ellas choraua a morte de Ditreo, e de mestura co'isto velas presas em poder de homé tá fero, quis qu'é cousa de tamanho risco sua pessoa se auenturasse. E remetendo ao gigante Bracandor co'a lança baixa, deu co'elle no chão mal tratado polo tomar de supito. Os seus que viram tamanha ousadia em hú so caualleiro, juntamente o encontrară; e ainda que algus acertassem os encontros, na prestara pera mais que rachar as lanças e elle ficar na sella ta enteiro como se lhe na tocara. E arrancando da espada se meteo antrelles, ferindoos de tamanhos golpes e tá ameude, que os pos em algú receo. Mas a este tempo chegou Bracandor, que ja tornara a caualgar, acompanhado de sua yra e soberba, descontente de se ver assi derribado, dizendo aos seus. Arredaiuos a fora, ponde cobro nos presos nam fujam, que deste malauenturado este cutelo me dara tamanha vingança, que fique be satisfeito do que me fez. Os seus se desuiara, que nam ousaram fazer outra cousa, e Palmeirim que de tamanha furia Tom. II. vio .

vio seus golpes, o esperou co o animo de que seu coraçam sempre andaua acopanhado. A batalha durou antrelles grande espaço, pelejada co tanta força e manha, quanta pera tam forte imigo cada hu avia mester: e como an bondade de Palmeirim nenhu outro se ygoalasse, tomeçou o gigante Bracandor a enfraquecer em tal maneira, que os seus determinaram passar seu mandando, e de mestura co'elle começara ferillo por tatas partes, que, inda que sua desenuoltura fosse grande, nam estoruou as armas sere cortadas e elle ferido por muitos lugares. Poré se Palmeirim em tempo algú mostrou sua alta proeza, soy neste, que nenhu golpe daua, que nam derribasse caualleiro morto ou ferido, sem nenhúa arma poder resistit sua força. As donzelas pedia a deos que o fauorecesse, tendoo pollo mais sinalado homé, que nunca virá. Bracandor, que co ajuda dos seus tornara algü tanto em si, andaua tă brauo, vendo tam dura defesa em hu soo caualleiro, que brasfemaua dos Deoses, crendo que a yra delles causaua tamanho destroço. aquella furia daua golpes ta mortaes, que se Palmeirim co sua desenuoltura se nam valera, cada hú fora poderoso de o matar. E como os seus nam fossem em vão, Bracandor andaua tal que casi nam podia configo, tendo dos dez

dez caualleiros perdidos feys, de que leuaua tanta pena, qu'ella e a fraqueza em que estaua posto deu co'elle no chao. Palmeirim contente de verse desembaraçado de tamanho imigo, remeteo aos quatro, que ficaua, qu'é pequeno espaço os estirou no campo. E antes que descansasse, querendo ver se Bracandor era morto, estandolhe tiando os laços do elmo. chegou ao mesmo lugar Astripardo sobrinho de Bracandor co outros dez caualleiros, que vinha pera acompanhar seu tio, e vendo os seus todos mortos e a elle em tal estado de lhe cortaré a cabeça, sem outra consideraça remeteo a Palmeirim; mas elle, que sentio o tropel dos cauallos, leuantouse é pe e inda que naquelle tempo quisesse encomendarse a sua senhora, a pressa de seus imigos nam lhe deu esse vagar. Entam; cuberto do pequeno escudo, que lhe ficara, determinou vender a vida a troco de outras vidas, se as forças o nam desemparassem. E posto que, como se ja disse, neste dia fizesse marauilhas em armas, estaua tã fraco e cansado, e co tantas feridas e tanto sangue perdido, que aquelle fora o fim de seus dias, se alli nam acertara de passar aquelle valente e muy esforçado Albayzar, que vinha na via de Costantinopla, o qual vendo tá crua e desigoal batalha como era de tantos caualleiros a hú soo e conhecendo que o soo fora o que lhe dera a lança no castello de Dramorante o cruel, remeteo a Astripardo encontrandoo de tamanha força, que lhe lançou da outra banda hua braça da lança. E arrancando da efpada fez tamanho estrago, que em pouco espaço, inda que Palmeirim na mostraua fraqueza, matará a mayor parte dos que ficauam. E os outros fogiram co temor de tá temerosos golpes. Palmeirim, que se vio liure de tamanho perigo, quis render as graças a Albayzar, mas elle, mostrando que lhe na lembraua o que alli fizera, se foy pelo campo abaixo sem querer escuitar palaura. Palmeirim de o ter por esforçado, pareceolhe muy be aquelle desprezo da valentia, que lhe vira fazer em yr se assi, auendo tamanha enueja delle como outré a podera ter de suas obras. Entá vendo que Bracandor nam era de todo morto, fez lo prender aos escudeiros de Ditreo, e coelle e a outra companha se foram pera Buda, indo a duquesa e os seus tristes pollo primeiro acontecimento e algu tanto alegres pollo outro reues derradeiro: qu'esta he a calidade da fortuna, sua roda nunca estar em sossego, antes é hu ponto faz muitas mudanças.

### CAPITULO LXXIX.

Em que da conta de que era o gigante Bracandor e razam porque alli veo ter.

Uem era este gigante e a rezam, que alli o trouue: diz a historia, que na ilha perigosa ouve hu gigante chamado Buzarcante, o qual per seus costumes e cruezas for tam malquisto, que mais por força, que por outra via senhoreaua; e como a dura sugeiçam, em que os seus viuia, fosse ta aspera de sofrer, que a propria morte o nam podia ser mais, algús principaes da ilha tiueram maneira que c'o peçonha o matară. E porque delle nam ficaua se na hu soo filho de pequena hidade, que nos erros de seu pay nam parecia ter culpa, ouuera por be que sua innocencia lhe faluasse a vida. Pore lançara no fora da ilha, receando que vindo ser homé; seguindo a sua natureza, fosse ta duro de sofrer como seu pay o fora. Bracandor, que assi auia nome este moço, vendose pobre e desterrado, tomou configo Astripardo seu sobrinho, filho de hua sua hirmaa co algus caualleiros, que o quisera acompanhar se foy ao reyno de Ungria, co tençam de pouoar hua pequena montanha que,

naquelle tempo auia nelle, que chamaua a rocha, desabitada; porque lhe pareceo que por filho de seupay em outra parte na podia estar seguro: e assi porque o lugar em si era fragoso e aspero, como por húa fortaleza, que nelle fez assaz forte e grande, veuia alli ta contente e sem temor de ningué, que perdeo o receo a tudo. Este Bracandor vendose depois de ser caualleiro valente e esforçado, co Astripardo seu sobrinho e os outros companheiros, que trouue, roubaua a terra, fazendo obras tam peruersas, que pareciam saydas de quéo gerara. E posto que naquella rocha tiuesse toda a abastança do que podia desejar, de húa soo cousa se achaua em necessidade, qu'era de molheres: e como os seus por vezes determinassem deixallo se dellas os na prouesse, buscaua toda maneira pera as auer, ora fosse de força, ou por outra via. E sendo hú dia informado como a duquesa molher de Belcar vinha folgar a corte delrey seu sogro co alguas donzellas fermozas é companhia do principe Ditreo, que có algús caualleiros, mais em abito de gentis homés que de guerra, as viera acompanhando, saltou co'ellas co quinze companheiros a tempo qu'estaua passando a sesta debaixo daquelles alemos, e como o principe e os seus estiuessem desarmados em pouco espa-

ço os matară, posto que tanbé da companhia de Bracandor morreram cinco, e por isso quando Palmeirim chegou, achou os dez como no capitulo atras se disse, onde passou o mais que se ja contou. Partida a duquesa co sua companhia pera a cidade, sabendo elrey a noua da morte de Ditreo seu filho, a recebeo co tam grá pranto como esperaua d'o fazer có festas e alegrias. E sendo tá esforçado, como no liuro de Palmeirim se conta, quis co seu esforço moderar aquella dor, pera que a outra gente a sentisse menos nelle. Palmeirim, a que suas feridas leuauam maltratado, apartouse da duquela a tempo, que entraua pola cidade, qu'era ja noite, e se recolheo a hua casa onde estaua em costume agasalhare os caualleiros andantes: e posto qu'elrey, sabendo o que passaua, fizesse muita diligencia pollo achar, pera co toda fua trifteza o mandar curar e agasalhar segundo seu merecimento, nunca pode saber nouas delle, porque inda que algús foram onde pousaua, encobriase de feyça que crera qu'era outro. O pouo da cidade de Buda, sem pedir consentimento alrey, tomara Bracandor e tiuerano algus dias viuo, vsando tamanhos generos de cruezas, que algú tanto se ouveră por satisfeytos delle e co'estas o acabară de matar, queimandolhe depois de morto os

osfos, pera que de tá maa cousa ná podesse sicar reliquias. Elrey Frisol, inda que muy bé sabia dessimular a paixá da morte de Ditreo seu filho, laa de dentro, onde ella andaua encubada e secreta, fazia tamanho dano, que juntamente co sua hidade, qu'era ja muy fraca e , desfalecia a natureza nelle, o acabará de matar. Cuja morte seus vassallos grandemente sentiră, que suas qualidades era dinas disso. Sostinhaos em justiça e tratauaos co amor, senhoreauaos co benignidade, galardoaua os seruiços, punia os erros segundo mereciam, mostraua temperança na yra, moderado nos acidentes, amado dos seus, temido dos estranhos, desejoso de paz, esforçado na guerra. Finalmete era dotado de todalas perfeyções, que deue ter qué a gouernança de reynos hade ter; e sobre tudo rey e homé, cousa que poucas vezes na fraqueza humana se acha. Fizera por elle muito pranto e logo foy chamado Estrelante seu neto, filho de Ditreo, pera tomar o ceptro; mas elle aceitou o nome de rey e entregou a gouernança a outré; porque inda entam começava a seguir as armas, estimando mais o trabalho dellas, que o descanso reynar. Palmeirim esteue na cidade menos dias do que era mester pera a cura das feridas e mal desposto se pos ao caminho, desejoso de faDE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 25 fazer obras, que esclarecessem sua pessoa, que quando sam tais, fazem immortal a fama de que as obra.

### CAPITULO LXXX.

Como Floriavo do deserto soy ter a corte do grã turco e a batalha, que ouue co Auderramete.

Qui deixa de falar em Palmeirim d'In-🔼 glaterra, que seguia sua via pera Costantinopla, onde enta auia muita tristeza pela morte delrey Frisol, que naquella corte era muy amado, e toma a dar conta de Floriano, qu'é companhia de Auderramete caminhava pera a corte do grá turco, que como em sua viage tivesse bo vento em pouco tempo as gales arribara naquella parte. Auderramete sahio em terra com algús prisioneiros cativos, que leuaua, armado d'armas louçãas e parecia muy be nellas. Floriano se armou das que antes trazia e fahio co'elle em terra; e assi juntos se foram ao paço do grá turco, que recebeo Auderramete co tanto gasalhado e honra como merecia pessoa de tanto preço. Elle lhe fez seruiço de todolos presos, que trazia, de que o grá turco se mostrou conten-Tom. II.

te e lhe rendeo as graças, que tamanho presente merecia. Dalli se foy Auderramete ondeestaua Targiana, que també o recebeo co muita cortesia e amor, e, depois de passar alguas palauras de comprimentos, lhe disse. Senhora, depois que daqui parti, corri grande parte do mundo em busca de Albayzar, meu fenhor; e inda que o nam achey, achey delle tais nouas, que co'elas satisfiz o trabalho do caminho: porque antre christãos, onde o elle nă conhece, sua fama he tă alta, que faz enueja a todos aquelles, que pela alcançar auentură a vida e pessoa onde a saluaçă esta duuidosa. E laa soube como ja venceo o guardador e defensor do castello d'Almourol e per força d'armas ganhou o escudo do vulto de Miraguarda e o traz configo pera vos presentar de mestura co todolos dos sinalados homés, que na corte do emperador Palmeirim, pera onde agora elle vay, se co'ele quiserem combater, em sinal de serdes a mais fermosa do mundo: de cuja lembrança tira forças pera tamanhas cousas e lhe nace ousadia pera perder o medo a cometellas. Auera poucos dias que topey co'este caualleiro em húa fusta, onde depois de prender os que nella vinhã e a elle ter em meu poder, antre alguas nouas, que me deu de Albayzar, me disse que

estaua desastado co'elle pera se yré combater a casa do emperador Palmeirim, de que me muito rii, aconselhandolhe que lhe na pesasse de se ver fora de tamanho perigo. Mas elle agardeceo me tă mal estas palauras, ou conselho, que foy forçado desafiarmonos ambos pera esta corte e vos serdes juyz da batalha. Floriano, que d'o ver tá soberbo, estaua ná pouco manencorio e da moura namourado, nam podendo ja sofrerse, se leuantou em pe, dizendo. Em tempo estas Auderramete, que o que te disse comprirey. Eu na te nego Albayzar fer muy esforçado cavalleiro, que lhe vi fazer tais obras, que da testimunho disso. Poré ta pouco te confesso que o escudo de Miraguarda elle o ganhasse por força, porque né eu o sey, né creo isso de qué o guarda--ua: o parecer e fermosura da senhora Targiana dino he de muy grandes obras. E assaz de pouco fara qué por elle se combater e as nã fizer: vamonos ao campo, que se mo ella segurar, a ti e a Albayzar e a que mo contradizer farey conhecer que milhor nú dia que'lles em toda sua vida a posso seruir. Auderramete na podendo sofrer palauras ta soltas de hu homé seu catiuo, deu c'o elmo tal pancada no chão que o abolou, dizendo: o Mafamede, como consentes que diante mi hu soberbo Dii chrifcristão tenha tal ousadia? Senhora; pois de tă longe vos escolhemos por juiz, mandaylhe segurar o campo e vamonos logo a elle, qu'eu prometo de name desarmar te que co minhas mãos tome a satisfaçã de tamanha injuria. Targiana rogou a Floriano que tirasse o elmo, que o queria ver, Floriano o fez; e como có a yra e manencoria, que recebera das palauras d'Auderramete, estivesse abrasado e com húa cor viua no rosto, sicou tá gentil home, que Targiana vencida daquella mostra, dentro em si começou sentir a fraqueza da carne. E, por nam mostrar o que sentia, os despedio logo, tomando Floriano em sua guarda. E pera mais seguridade mandou armar quinhentos caualleiros e que estiuessem no campo. Floriano lhe quis beijar a mão. Ella lha não deu, antes leuantandose do estrado se recolheo a húa casa, que sahia ao terreiro, onde se fazia as batalhas, se pos a húa janela sobre hu pano de seda a esperar os caualleiros, que na tardaram muito, armados das propias armas, co que estiueram ant'ella. E por que vira Floriano muito moço e gentil home e Auderramete robusto e de mais hidade, receaua a batalha, parecendolhe que Floriano a nam poderia sofrer: e chegada a guarda dos quinhentos caualleiros e o grá turco

posto co sua filha na mesma janela, que ja fabia o que passaua, Auderramete lançando o cauallo a hua e outra parte, brandindo a lança, começou dizer. Agora, senhora Targiana, quero que vejays que vassalos os vossos vassalos té: e virando as redeas contra Floriano, que o estaua olhando, abaixou a lança e cuberto do escudo remeteo a elle có toda a força, que o cauallo podia leuar. Floriano o sahio a receber, desejoso de naquelle encontro parecer bem a Targiana. E co'esta vontade o acertou també, que deu có o mouro por cima das ancas do cauallo, sem elle fazer mais que quebrar a sua em pedaços, de que ao gra turco pesou, e a Targiana na. Auderramete, corrido de tal desastre, se leuantou em pe, e arrancando da espada, disse. Caualleiro, ja vejo que da justa estareis satisfeito, mas esta minha espada fara tais obras, que se emende tudo; por isso deceiuos, se na querevs que mate o cauallo e faremos nossa batalha a pe. Bé vejo, disse Floriano, que pera home ta esforçado qualquer vantaje se auia de tomar, poré eu a na quero, que sem ella comprirey o que disse. Enta, decendose e cuberto do escudo, começou co Auderramete hua batalha ta ferida e trauada, que naquella corte se na vira outra tal. Como ambos estiuessem

có desejo de mostrar pera quanto erá, juntauão se tanto, que as mais das vezes cos punhos das espadas se feriam. Nisto andaram muito tempo, porque Auderramete naquelle dia, que foy o fim de todolos seus, quis també mostrar o sim de sua valentia, pelejando có mais esforço do que nunca fizera, mostrando moor alento do que nelle auia, dando golpes tam sinalados e grandes, que as armas de Floriano andaua assinadas d'eles e as suas carnes os sentia em si. Os que de fora via a batalha, temerosos da braueza della na sabia que dissessem. Floriano vendo a viueza de Auderramete, a crueza de seus golpes e o esforço, có que se combatia, vsando do que auia nelle, começou d'o ferir co outra braueza de golpes tanto por cima dos seus, qu'é pouco espaço né o mouro teve armas pera defender as carnes, ne escudo pera se cobrir, ne forças pera pelejar, tá desfalecido estaua de tudo. O grā turco quisera por alguas vezes mandalos afastar, pesandolhe ver morrer Auderramete. Targiana lhe pedio que o nam fizesse, pois ella segurara o campo. Auderramete, vendose de todo perdido, quisera render-se; depois auendo medo aa vergonha, determinou antes morrer que verse nella: co'este proposito pelejou ate que de cansado cayo, rendendo

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

do o esprito aos pes de seu vencedor. Floriano, inda que da batalha ficasse cansado, foyse ante Targiana, onde posto de giolhos pera ante o gram turco scu pay, disse. Senhora cu sou hú caualleiro estranho, a qué os desastres da fortuna por desastre nesta terra lançară, peçovos por merce, pois nesta batalha, que foy a primeira, que ante vos fiz, quisestes víar da realidade e grandeza de vosso sangue em ser seguradora do campo, que daqui por diante me tenhais por vosfo, pera vos seruirdes de mi; porque ja os que souberem que o sam tratarmeham como vosso. E eu desta soo merce ferey ta satisfeito, que nam vos saberei pedir outra. Targiana, algú tanto mudada a cor, pos os olhos em seu pay o gra turco e depois virandoos contra Floriano co sembrante alegre o aceitou por seu caualleiro, de que o gram turco ficou contente, pelo ter em sua casa, crendo que com algús tais como ele sua corte seria nobrecida e famosa. D'esta maneira Floriano sicou por algu tempo na corte do gram turco em serviço de Targiana, a qué elle na parecia mal, né ella a ele tă pouco: e dize que onde as vontades sam conformes &c.

#### CAPITULO LXXXI.

Como Palmeirim socorreo a Dramusiando e Florendos, que andauam ambos em batalba.

Gram Dramusiando, de que ba muito que se nam sez mençam, depois que se partio do castello d'Almourol, correo gram terra em busca de que lhe furtara o escudo, fazendo obras sinaladas é partes muy necessarias, que se aqui nam escreuem, porque nas cronicas dos emperadores de Grecia estam largamente recontadas. Depois de andar muitos dias a húa e outra parte, veo ter ao castello de Dramorante o cruel, qu'era seu primo coirmão, onde pellos sinaes que lhe derã, soube que que lhe furtara o escudo de Miraguarda o matara; por onde se lhe dobrou a vontade d'o buscar có mayor deligencia. E depois d'atrauessar todo o reyno d'Ungria, caminhando pelo pe de hú outeiro alto vio vir contra si hu caualleiro be posto encima d'hu bom cauallo armado d'armas de negro, tá descuydado e triste, que trazia as redeas perdidas, e. elle lançado sobre o arça dianteiro, como qué doutra sorte nam se podia ter. Dramusiando o saluou cortesmente, e vendo que co desacor-

cordo lhe nam respondia, o tirou contra si por hum braço, dizendo. Senhor caualleiro, nam respondeys a que vos fala? o outro leuantou o rosto e pondo os olhos nelle, disse, eu vou tal que né vos ouui, né sey se me falastes e se outra cousa vos parece estays enganado. Bé yejo, disse Dramusiando, que dizeys verdade, que os sinaes de vossa vida o manifesta: poré có toda vossa paixá, pois por esta terra andays, saberm'eis dizer onde acharey hu cavalleiro, que traz comfigo hú escudo, em que yay tirada pollo natural a mais fermosa cousa, que natureza criou có letras ao pe que dizé Miraguarda? O outro co sobresalto grande de outir aquelle nome tornou em si, e endereytandose na sella disse. Por certo muito queria saber pera que desejays achar esse home, que en també nam é outra cousa gasto meu tempo. Queriao, disse Dramusiando, pera lhe tomar o escudo e o tornar ao castello d'Almourol, onde o furtou, de mestura co sua cabeça, pera castigo de seu erro. Essa empresa, disse o outro, a mi mais que a ningué conué; por isso a mi deixay o trabalho della, e vos logray a vida có sossego, que a minha pera acabar nos perigos dessa auentura se goardou. Dramusiando, que o na conhecia, vendo nelle aquellas palauras, quis co outras saber que fosse; e co-Tom. II.

mo elle lho nam quisesse dizer, viera em tanta rotura de palauras, que afastados hú doutro co'as lanças baixas se encontrará nos escudos, e feitas é peças se topará dos corpos co tanta força, que elles e os cauallos vierá ao chão, e erguendose co'as espadas arrancadas, começară ferirle co tamanha braueza, como se antr'elles ouuera algu odio de muitos dias Dramusiando, que vio no outro tamanha força e desenuoltura, olhou muitas vezes se era Palmeirim ou Floriano do deserto, e asirmandose nam ser nenhu delles, teue em muito sua valentia, que tirando estes dous de nenhú outro homé esperaua taes golpes. E por esta rază aproueitauase de todo seu saber, ferindoo ta ameude e co tanta força, que se nam fora a presteza, co que o outro se guardaua, parecia impossuel se poder ninguem soster contra seus golpes, poré os de seu contrairo era tais, que suas armas daua testemunho disso: e porque auia muito, que se combatiá sem tomar algu repouso, foylhe forçado tirarse a fora pera cobrar alento. Dramusiando, pondo os olhos em si e vendose maltratado de hú soo caualleiro, nam sabia que dissesse, porque sempre teue pera si, que hu, ne dous, ne tres o podia chegar a tal estado. Enta nam podendo fofrer a yra, que disso lhe creceo, reme-

teo ao outro, que co'a mesma yra o recebeo, e começará ambos ferirse co tanta força, que né as armas defendia os corpos, né a desenuoltura estoruaua o dano, que os golpes fazia. De maneira que em pequeno tempo se fizera taes, que ao mais são ficaua pequena confiança da vida, especialmente depois que virá suas armas sem defesa, os escudos desfeitos e as eruas do campo tintas de seu sangue, co que as forças hiá em tanta diminuycă, que casi nam podiă menear os braços: de cansados se tornara outra vez arredar. Dramusiando, vendose posto em tamanha fraqueza por hu soo home, benziase muitas vezes e dezia antre si: pera que trago armas, se sou pera tam pouco que hú caualleiro fraco como efte nam posso vencer? O senhora Miraguar-/ da, be sey que isto ve de vos na lembrar la onde vos estays; mas ja que assi he, lembrevos que o primeiro dia, que vos vi, vos desciey seruir e desconsiey de vos merecer; por islo nesta batalha feita é vosso nome me ajuday, e os outros galardoes guardayos pera qué tiuer a dita mais alta e as outras calidades conforme ao que mereceys. Deixaime soster a vida te que co'ella torne o vosso escudo a seu lugar, depois matayme, qu'é sim essa he a sim, que meus males espera per ga-E ii

larda desta vontade. O outro caualleiro das armas negras, que també via sua vida em perigo e cria que aquella seria a derradeira batalha, em que se visse, folgaua d'a perder por fe saluar d'outros perigos, em que se cada dia via. Co'este gosto começou dizer. Ja agora, fenhora, sereys contente, pois vossos males poderá tanto, que obrará o que vos quisestes e a mi chegara ao estremo, que sempre desejey. D'hua soo cousa me contento e esta me faz nam recear a morte, saber que morro por vos seruir, cousa que sempre desejey: be sey que inda que me desejeys morto, depois que na achardes em que executeis vossa yra, vos ey de lembrar: e entam nam vos ficara de mi mais que o pesar de me auer perdido. Acabadas estas rezões co a espada leuantada se foy contra Dramusiando, que ja o vinha buscar, e ambos co pequena esperança de vida se juntară co tanto impeto, que nan podendo as armas foster os golpes, que nam chegassem as carnes, se ferira tam cruamente, que sem nenhu acordo desmayados das muitas feridas e sangue, que perderá, cayrá cada hú pera sua parte, taes, que qué enta os vira, mal podera julgar qu'é corpos tá espedaçados podia auer remedio. Mas a fortuna, que inda pera mores cousas os guardaua, ordenou que na-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. naquele instante atrauessou por aquela parte Palmeirim d'Inglaterra, a tempo que os vio acabar de cayr. Chegando a elles conheceo logo Dramusiando e vendoo morto sicou ta triste, que lhe cayra as lagrimas pollos olhos, na podendo com tal pelar. Tirando o elmo ao outro, conhecendo qu'era Forendos, ná tcue tanta força pera se soster em pe, que deirasse de cayr antr'elles. Pois vendo que pera tamanho mal outro esforço era mester; tornou em si e mandou Seluiam, que a gran pressa fosse a hua cidade, que estava ahi perto, a fazer vir qué os curasse, posto que a seu parecer isto era trabalho escusado. Seluiam, que co'a morte daquelles receaua a vida de seu senhor, foi e veo em ta pequeno espaço como se o caminho fora mais pequeno, trazendo comfigo dous curujãos esperimentados em casos grandes. Palmeirim lhes rogou que naqueles homés mostrassem toda sua sciencia, prometendo que lhes seria be satisfeito. como depois foy: e isto ham de ter os principes grandes, liberais no prometer, verdadeiros no comprir. Os curujãos lhes buscarã todas suas feridas e inda que as achará de perigo, be viram que o mayor era o desfaleci-

mento do sangue, que lhe sayra. Co'este conhecimento tiueram algua esperança de sau-

de,

de, de que Palmeirim ficou algú tanto contente. Depois de curados, Seluiá tornou aa cidade por andas, e nelas os leuará a casa de hú caualleiro nobre rico, que hi perto viuia, onde sem nenhú acordo estiueram os primeiros dias. Palmeirim os acompanhou todo o tempo que durou a cura, que passou d'bú mes sem nunca os deixar, que o amor e amizade verdadeira nam nas bonanças, mas na aduersidade se conhece.

## CAPITULO LXXXII.

Como aa corte do emperador chegou Albayzar e as condições co que pos sua auentura.

Bem nobrecida e chea de caualleiros famosos estaua a corte daquelle grande emperador Palmeirim, que ja neste tempo era muy velho e fraco, quando a ella chegou o esforçado Albayzar. O qual depois de se apartar de Palmeirim no valle, onde o achou em batalha có Bracandor e os seus, andou algús dias por aquele reyno d'Ungria, fazendo cousas, có que sua fama voaua por cima de muitos homés: estas o estoruará, que ná pode chegar a corte tá cedo como quisera. Ja que nam achaua em que mostrar sua fortaleza, chegou a ella hú dia de sesta, a tempo que o emperador

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. dor acabaua de jantar no apousento da emperatriz acompanhado de todolos grandes e caualleiros mancebos, que enta na cidade de Costantinopla estaua, que eram muitos. Albayzar se deceo a porta do paço e acompanhado de dous escudeiros entrou pela sala armado d'armas verdes e esperas d'ouro por ellas, ricas e louçãas: e porque sua presumpçã e confiança era grande, hia ronpendo por antre a gente co hu meneo altiuo e menos cortes que soberbo. E como seus atauios e armas fossem lustrosos, e elle gentil home de rosto; que o trazia desarmado, entrou tá ayroso, quanto naquela corte na vira outro, que o pareresse mais. Chegando onde estaua o emperador e emperatriz fezlhes cortesia, abaixando a cabeça algu tanto, e posto é pe, deitou os olhos por toda a sala, espantandose de ver a fermolura das damas, começou dizer. Alto emperador, por duas cousas folgo de ter vindo a tua corte, hua por ver a nobreza della, a outra por me poder esprimentar co teus caualleiros e servir nisso que me ca manda. Eu sam hú caualleiro estranho, a quem os amores da mais alta e fermosa princesa do mundo trazem desterrado por terras estranhas. Este amor, que lhe tenho, me fez yr ao cas-

tello d'Almourol e combater c'o guardador

do

do escudo do vulto de Miraguarda, ao qual venci em batalha, ganhando per força d'armas o escudo da contenda, que comigo trago pera gloria de qué me ca mandou. També digo, que se me deres licença e segurares o campo, que desafio todos os caualleiros namorados, que se em tua corte acharé e fora della quiseré vir, aos quais farei conhecer que a senhora Targiana he a mais fermosa dama do mundo: as condições co que yra a batalha hã de ser estas. Cada hú trara hú escudo, em que venha sua dama tirada pelo natural сбо nome della escrito ao pe, porque este sera o premio que o vencedor ba de leuar. E sendo algu tam pouco fauorecido, ou que ande d'amores ta encuberto; que nam queira que saibă que o mata, este nă trara no escudo o nome de sua dama. E o que me vencer a mi nã tă somente leuara o escudo co o vulto da senhora Targiana, mas inda ganhara todolos outros, qu'é meu poder estiueré. O caualleiro, que na justa das lanças claramente nam for meu ygoal, perdera o seu escudo e na podera fazer batalha das espadas comigo. Agora, emperador, quero ver o que mandas e o que teus caualleiros fazé contra hum soo homé. que de tá longe os vé buscar. Acabadas estas palauras foy tanto o aluoroço nas damas e man-

mancebos cortesãos, que todo o paço se nam reuoluia em al, desejando ver ja a Albayzar no campo, ellas pera ver o que tinha em que as seruia, elles pera mostrar o que lhe queriam e fazia por seu seruiço. O emperador antes que respondesse, mandou sossegar os seus e depois, respondendo a Albayzar, disse. Por certo, caualleiro, vos tomastes a mor empresa, que nunca vi: e porque na conceder o què pedis feria desgosto vosso e doutros muitos, digo que vos feguro o campo e dou licença pera vos combaterdes co'as condições, que nomeastes, todolos dias, que quiserdes. Poré primeiro que vos vades ao posto, onde as batalhas se ha de fazer, vos peço que me tireys de hua duuida em que estou, e he se co Olorique, solda que soy de Babilonia, tendes algu parentesco, porque pareceys muito co'elle. Senhor, disse Albayzar, pela licença, que me days, vos beijo as mãos; e no mais, que quereis saber, na vos negarei a verdade. Ami chama Albayzar segundo filho d'Olorique soldá de Babilonia, a qué vossas obras poserá em tamanho estado. O emperador se leuantou em pee e abraçandoo com muito gasalhado, disse. Senhor Albayzar, co outra empresa quisera ver vos em minha casa; mas serdes namorado vos desculpa: e querendoo mandar apousen-Tom. II.

tar dentro no paço, Albayzar na quis aceitar aquella merce, que sua tençam era estar no campo os dias, que durassem aquellas batalhas. A emperatriz e Gridonia lhe mandará pedir lhes quisesse mostrar os escudos do vulto de Targiana e Miraguarda pera os veré: e posto que Targiana em qualquer parte parecesse fermosa, quando as damas, que enta florecia, vira Miraguarda, perderam a esperança de seus seruidores poderem acabar algua cousa, e as outras a que ja passara o tempo nă tiueram de que ter enueja se nă da hidade. E andando o escudo de mão em mão foi ter as de Polinarda; e caso que te li nunca vira cousa, que lhe desse algu receo, na pode enta encobrir a paixa, que lhe aquelle vulto fez. As damas sentiră nella aquelle abalo e murmuraua disso. Pore isto he natural das molheres, ser ta desconsiadas, que qualquer cousa as moue; que Polinarda era ta fermosa, que nam tinha de que recear. Miraguarda era tanto que cada húa podia estar contente de si sem a outra a fazer triste. E inda que Polinarda algua vez desejou ver naquella corte seu Palmeirim, entam mais que nunca o desejou, pera ganhar o preço daqueles escudos e aas vezes se recolhia é sua camara soo e сб lagrimas saydas d'alma se queixaua de si mes-

ma, lembrandolhe o que lhe dissera. Alguora cuydaua mandalo buscar, outra cuydaua outra cousa; que ter pouco assento he condiçam de molheres. Tornando ao preposito, Gridonia mandou trazer ante si a tauoa, é qu'estaua a figura d'Altea, que tinham por estremada, e cotejada co'a de Miraguarda na era nada. Albayzar se foy ao campo, onde achou duas tendas, que o emperador mandou fazer pera ele, e mandou poer o escudo de Targiana sobre hu padra, que no campo auia e o de Miraguarda ao pe. Aquelle dia por ser tarde deixara pera outro o começo das batalhas, que forá muito pera ver, que Albayzar de sua parte sazia maravilhas por yr com sua vitoria auante: os da outra, querendo mostrar a suas damas pera quanto eram, faziam també estremos, que sempre neste tempo do amor vé esforço, e o esforço cria forças pera maio dano de que as esprimenta.

### CAPITULO LXXXIII.

Das justas, que sune o primeiro dia.

Dia que Albayzar chegou na ouue que justasse co'elle, por ser tarde: ao outro, em sayndo o sol, ja a porta da paliçar F il da,

da, que sempre estaua feita pera as batalhas, estauam algus caualleiros armados, desejoso cada hu de ser o primeiro, que se prouasse co Albayzar pera ganhar os escudos, cousa em que se tamanha honra ganhaua. E sobre qué yria diante começaram auer diferenças: Mas o emperador, que ja a este tempo estaua leuantado, mandou que soubessem os juizes qué fora o primeiro, que alli viera, e esse justasse e assi por orde sayssem todos. Os juizes depois de os apaziguare, mandara a Crespia de Macedonia, que justasse, e elle se fez prestes. Albayzar o nam quis receber, porque na trazia no escudo o vulto de sua dama segundo a postura e assi sez aos outros. De maneira que aquelle dia né ao fegundo, terceiro e quarto nam justou co nigué, que todos esses dias se gastara em fazer escudos e debuxar damas tiradas pollo natural. Ao quinto, o primeiro que veo foy Esmeraldo o formoso, que na corte era auido por bo caualleiro: e prefentando aos juyzes hú escudo có húa molher dos peitos acima ao parecer fermosa, co letras brancas ao pe, que deziá Artefaura, se veo contra Albayzar e cubertos ambos dos escudos se encontrara nelles em cheo; poré como a valentia d'Albayzar fosse muy diferente da do Esmeraldo foy ao chão, ficando Albay-

zar tam enteiro na sella, como se nam recebera nenhú encontro. Logo entrou Ascarol, caualleiro mancebo e nomeado, que presentando aos juyzes outro escudo co o vulto d'Artibela, dama de casa da emperatiz Polinarda, foy derribado da maneira d'Esmeraldo e os escudos ambos postos aos pes de Targiana. Logo viera Altaris e Regeraldo, que seruia Beliana, filha do duque de Costancia, e cada hú a trazia no escudo, confiando alcancar vitoria polo que lhe queria; mas Albayzar os leuou pelo estilo dos outros, de que o emperador começou ter desgosto, estimando Albayzar muito mais que antes; porque a todos estes caualleiros derribou cada hu de seu encontro, cousa que poucas vezes acontece. Aquelle primeiro dia na ouue mais justas: ao segundo forá tantos caualleiros, que o terreiro estaua quasi ocupado delles. A emperatriz e Gridonia se leuantaram mais cedo do que costumauă pera ver as justas e as damas traziă tamanho aluoroco em ver o que fariá seus seruidores, que nam dormira a noite, despendendoa em cousas necessarias pera outro dia. Albayzar, armado de suas armas, se pos acauallo esperando que viesse. O primeiro co que justou foy Radiarte, que seruia Lucenda e veo ao chão do primeiro en contro e seu escudo se pos c'os outros. Tras elle veo Ricardoso, que seruia Dorotea e també foy pola via de Radiarte. De maneira que no segundo dia andou Albayzar també que deitou por terra Argonalte, que seruia Polisema, a Caneroy d'Esclauonia seruidor de Juliana, Leonardim e Brauolante caualleiros franceses, que cada hú em sua vontade seruia Amalta e a Lisbanel seruidor d'Armisia, co outra soma de caualleiros, que por muitos se na nomea: de sorte que co'estas vitorias crecia sua soberua e oufania muy altamente: e tanto o fauoreceo a fortuna e a dita pera mais sua honra, que todos estes homés forá derribados d'ú soo encontro. O emperador, posto que te li na vira nenhú dos seus caualleiros, a que julgaua por famosos, na deixaua de ser descontente, crendo que Albayzar bastaua pera meter sua corte em afronta. Primaliam sentia isto muito e trazia posto em sua vontade, se Albayzar fosse coa vitoria auante, combaterse co'elle. Albayzar o espaço que se achaua sem justar o gastaua em palauras namoradas oferecidas ao vulto de Targiana, que aquelle dia estaua cercado doutros muito mais fermosos que elle; mas o amor he cego e na lhe deixaua conhecer isto: e antre os outros que alli se viã, o de Miraguarda fazia tamanha vantaje, que na corte se falaua mais nisso que na valentia d'Albayzar, o qual esteue no campo sofrendo o trabalho daquelle dia tee se poer o sol: e posto ainda a este tempo recrecia caualleiros e o emperador os mandou tornar. nam querendo que ouvesse mais justas, por ser tarde e Albayzar estar cansado. Aa noite ouue serão, aonde ele esteue presente e nenhú dos caualleiros vencidos veo, por na teré reza de ver nelle suas damas, em cujo nome fizera tam pouco: acabado o será, que ná durou muito, o emperador e emperatriz se forá a seus apousentamentos, Primaliam e Gridonia ao seu e Albayzar a suas tendas, onde co pouco repouso pode dormir, tendo lembrança do muito que ao outro dia lhe ficaua por fazer. E a tempo que o sol sahia se leuantou e armou das mesmas armas verdes co esperas d'ouro, que sempre trouuera, porque te enta nam tivera necessidade doutras. E chegandose onde estaua o vulto de Targiana sua senhora, c'os olhos nella começou louvala có palauras ná menos soberbas, que namoradas. A este tempo chegará os juizes do campo e mandará póer junto do padrá húa aruore có muitos tornos, em que poserá os outros escudos, que Albayzar ganhara; porque te li estauam no chão. E acima de todos os vencidos foy posto o de Miraguarda, em sinal de ser ganbado por batalha e os outros nã, que assi o manifestara Albayzar. Nã tardou muito que aa porta do cerco chegou Belisarte, filho de Belcar, armado d'armas de pardo ebranco, no escudo em campo branco hú sagitario com hú arco nas mãos: este lhe trazia seu escudeiro, elle entrou co outro, que presentou aos juizes, é que vinha o vulto de Dionisia filha d'elrey d'Esperte, a qué seruia, tirada pollo natural e tá fermosa, que fazia muita vantaje aos mais, que se ali ganhară, nam falando no de Miraguarda, que co'este nenhu se comparaua. Acabando d'o entregar, posto os olhos naquella ymage, que o mataua, endereçandose na sella, cuberto do escudo, que o escudeiro lhe dera, remeteo a Albayzar, que o sahio a receber; e posto que Belisarte fosse muito bo caualleiro, sua valentia, né a fermosura de Dionisia poderam tanto que aa segunda carreira deixasse de yr ao chão co'a sella antre as pernas, porque da primeira passara hu pelo outro sem fazeremse dano. Albayzar perdeo hú estribo e tornou logo a cobralo. Tras elle veo seu hirmão do Rofuel, armado doutras né mais né menos como as de Belisarte e dando aos juizes outro escudo c'o vulto de Dramaciana, camareira mor da iffante Polinarda, no fim doutras duas car-

rei-

reiras, que correo, veo ao chão, de que o emperador ficou bé descontente, pesandolhe ter dado licença a Albayzar: pelo vencimento destes dous caualleiros começaram os outros da corte temer Albayzar mais que antes. Os escudos de do Rosuel e Belisarte foram postos c'os outros, de que elles eram tam tristes, que o na podiam encobrir, que esta calidade té a paixam, quando he grande ser maa de dessimular.

## CAPITULO LXXXIV.

Do que aconteceo nas justas o sexto dis.

Sexto dia que Albayzar estaua no campo, passou parte delle que na justou ningué, e acabado de jantar o emperador em casa de Gridonia sua nora, elle e a emperatriz se poserá as janelas pera o ver, qu'estaua sentado a porta da húa das tendas, armado de todas armas có o escudo de Targiana nas mãos, alegandolhe seus seruiços co'as milhores palauras, que se lhe entá pera isso ofereciá. Ná tardou muito que ao cerco chegou hú caualleiro ao parecer de todos bé posto, armado d'armas de negro, có sogos por elas tá viuos e acesos que casi pareciá naturais. Vistom. II.

nha em hu cauallo murzelo muy be feito: trazia na mão hú escudo que deu aos juizes, que també em campo: negro mostraua outros fogos da mesma sorte: acabado de lho dar tomou outro que o escudeiro lhe deu, e abaixando a lança se pos no posto onde auia de sair co continencia tá be posta e ayrosa, que soo aquella mostra primeira fazia sospeitar delle grandes cousas. Albayzar, posto que vio que co'a vinda daquelle caualleiro algús fe aluoroçauam, nã mostrou por isso mayor abalo que antes. Antes vendo que o escudo, que aos juizes oferecera, na trazia vulto, ne nome de ningué, refusou a justa segundo a postura, que tinha posta. O caualleiro negro, que có desejo de verse co Albayzar correra muitas terras, vendo que hú tá pequeno inconueniente estoruaua a batalha, chegouse a elle, dizendo. Senhor caualleiro, pera que he querer muito de que pode pouco? O escudo, que dey, se nam leua o que vos quereys e eu quisera, he conforme ao tempo e aa vida de qué o traz. Ja fora dias, que nele vos podera presentar hu vulto segundo vossa ordenança, de que vos vos podéreys recear e co cujo fauor vos eu temera muy pouco. Agora ja he outro tempo, nam tenho que nelle vos mostrar sena essas cores tristes de que o vedes cuberto. Pecouos que esta desculpa me leueys em conta. qu'isso he o mais que a fortuna me deixou. Por isso que na pode o que quer, na se hade querer delle mais do que pode. Senhor caualleiro, disse Albayzar, be fora que co'esse vulto, que dizeis, me ameaçáreys, se vos ná lembrara, que pera minha defesa trago outro de que todos podé ter medo e enueja. O emperador esta olhando a pedaço, façamos o que auemos de fazer, que pollo que sinto de vos, co'essas palauras me satisfaço. Logo se arredará e pondo as pernas aos cauallos se encontrară nos escudos: as lanças foră feitas em pedaços e elles paffara hu pelo outro sem se fazerem nenhú dano. Nisto tomará outras, e posto que o caualleiro negro fosse destro e esforçado, Albayzar lhe fazia tanta vantaje, que nesta segunda carreira o derribou por cima das ancas do cauallo, perdendo elle ambos estribos, e co'a força do encontro, que recebeo, lhe foi forçado abraçarse ao colo do feu. Mas vendo a seu contrairo no campo, saltou fora delle co tanto acordo como sempre teue é suas afrontas. O caualleiro negro, corrido de se ver derribado, co'a espada na mão o recebeo có hú golpe có tanta força, que hú quarto do escudo fez vir ao chão. Albayzar, que naquelles tempos soya mostrar o pera que era, lhe deu o pago co outro e outros, de que o caualleiro se nam sentio bé. Assi que antr'elles se começou húa batalha muito pera ver, em que cada hú trabalhaua mostrar o preço de sua pessoa. Os golpes erá dados como de mão de mestres, porisso as mais das vezes se empregauam co dano de que os recebia. Feriamse muito a meude, pelejaua co tamanha viueza e alentò, que mais d'bū ora se combatera sem conhecer fraqueza em nenhú. As carnes começaua sentir os golpes: e como aa fortaleza d'Albayzar poucas armas se amparassem, os duros sios de sua espada trazia feito tanto dano nas do caualleiro negro; que conhecidamente começou a enfraquecer. Mas como o seu espirito fosse grande e lhe lembrasse que que a vida auentura polla honra na perde nada, inda que fique sem ella, trabalhou tanto, pelejou co tanto esforço quanto se nam podia esperar d'outro home, que milhor desposiçă tiuesse. Assi que o caualleiro negro, querendo vender a vida como qué nam temia a morte, tirou forças donde as na auia, tendo na memoria que alli se ha de mostrar onde ha que as resista. Ja que de todo vio que sua porsia era pera mais seu dano, arredandose hu pouco pelo campo, dezia comsigo mesmo. Por certo pera aquelles sam armas, que

pera os trabalhos té esforço e pera os perigos ousadia. Bé ounera de conhecer de mi que milhor me estiuera passar a vida sem ellas, por na ver estes desgostos, que trazellas pera os sentir cada dia. Eu porsiey co'a fortuna, cuydey vencer algú ora, e sempre fiquey vencido della. Ja sey que aquelle esta fora dos desastres que se guarda de seus azos. Mas eu de que me queixo, que se me ve eu os busco! Dando fin a estas palauras se foy pera Albayzar e de nouo começou sua batalha, dando golpes tá temerolos, que co'a força, que pos nelles. o sangue lhe começou rebentar por muitas partes de seu corpo. Poré como Albayzar o visse ja muy fraco e aquellas ser as derradeiras mostras do que podia fazer, indinado e manencorio de se ver assi, o tratou ta mal, qu'é pouco espaço desfalecido do sangue, e desemparado do sentido cayo a seus pez. Enta fazendoo desarmar, e os juizes conhecendo que era o principe Florama o fizera saber ao emperador, que ficou muy descontente, crendo que a valentia d'Albayzar porla ainda em afronta toda fua corte, e mandou leuar Flotamã a húa camara do seu apousento e o fez co muito resguardo curar. Logo se soube por todo o paço qué era o caualleiro vencido, de que as damas mostrara sentimento, auendo doo

de seus trabalhos e ser aseiçoadas a suas cousas pollo veré tá constante em seus amores,
cousa que ellas desejá a seus seruidores e que
mas sabé agradecer a nenhú. Albayzar, posto
que a honra da batalha sosse sua, a vitoria ná
foy tá barata, que lhe ná custasse muitas feridas, de que esteue é cama algús dias, nos
quaes ná ouue justas né batalhas. Sendo neste
tempo visitado muitas vezes do emperador.
Que ainda que lhe pesasse de suas obras yré
tá avante pola quebra de sua corte, desejaua
velo são, que natural he dos corações piadosos ainda do mal de seus imigos auer doo.

#### CAPITULO LXXXV.

Como tornou Albayzar depois de são aas justas e dos muitos caualleiros que nellas venceo.

Esteue muitos dias Florama em cura de suas feridas, que alé de seré perigosas, o desgosto, có que passaua a vida, na daua lugar a obrar nenhúa mezinha. O emperador o visitaua muitas vezes, sazendolhe muitas honras; porque alé deste principe, como se ja disse, ser caualleiro samoso, era ta aprazivel e de ta boa conuersaça, que sazia querershe be todo genero de homés. Poré, inda qu'es-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tas visitações e o amor, có que se faziá, fossem muito de estimar, abrandaua pouco na door de Florama, desejando ante a morte que nenhua consolaçã, crendo que aquele te sua fama é muito, que os interesses da vida estima pouco. Có tudo, ja que hia melhorando, a rogo do emperador quis estar na corte e tambe porque sua tençam era esperar alli Palmeirim d'Inglaterra, ou Florendos, de cuja mão podesse ser vencido Albayzar, que doutre ja o nam esperaua, pera que tamanha malicia nam florecesse tantos dias em dano de tantos homes. Albaizar, como foy são das feridas, que recebeo de Floramá, em que primeiro passara algus dias, tornou a sua contenda co esperança de ganhar todolos escudos daquelles, que se co'ele quisessem experimentar, nam se contentando co as vitorias, que ja alli alcançara, co que se be podera hir e ser em toda parte louvado. Mas isto he natural de corações soberbos, que alcançando o que deseja, logo lhe parece pouco, inda que dantes o tiuessem em muito: e co'esta soberba e confiança de fuas obras fe fez muito gentil home, armandose de nouo d'armas ricas e lustrosas, guarnecidas de fortaleza necessaria aos perigos, por que esperaua passar, tendo em pouco tudo o que lhe jaa podia acontecer, pelo muito em que sua fortuna o posera, mas na se deue della confiar nenhu, que nunca deu grandes bonanças, que nam tornasse co mayores reueses. O primeiro dia, depois de sua saude, justou co Flamiano e Rocandor, que ao presente estauá na corte: socedeolhe també a justa, que cada hú de seu encontro lançou por terra. Desta sorte o fez a Tragonel o ligeiro, a Esmeraldo o fermoso, a Claribalte de Ungria, a Trusiando e Tragandor, e isto em tam pouco espaço, que inda nam era meyo dia. O emperador se foy a jantar co'a emperatriz, as justas cessaram algú pouco. Primaliam teue por combidado o principe Floramam, e andaua triste de ver a vitoria d'Albayzar, que o nam podía dissimular. Passada a ora de comer, o emperador e emperatriz tornaram a ver as justas, e Albayzar se pos no campo como antes costumaua. Nam tardou nada que a porta do cerco chegou Luymă de Borgonha, caualleiro de muita conta, que entregando aos juizes hu escudo co o vulto d'Almena, a qué seruia, remeteo có Albayzar, que o esperaua. Os encontros forá grandes, Albayzar perdeo hú estribo, mas Luymá de Bor-. gonha foy ao chão. Logo veo Dirde, filho de Mayortes, que seruia Salatea e Polinar-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. nardo, que secretamente servia Polinarda. como se ja disse: mas estes né o fauor de qué seruiá, né a força de seus encontros os faluou de virem ao chão do primeiro encontro. E posto que Albayzar co os que recebia fizesse algús reueses, nunca de nenhú foy derribado. E por ná me deter nisto, que seria na acabar, baste que andou ta grande, fez tanto em armas, que por força dellas derribou Dramiante, que seruia Floriana, filha de Ditreo, o principe Graciano, que seruia Clarissa, filha d'elrey Polendos, Francia, que seruia a fermosa Bernarda, Belisarte, que seruia Dionisia, filha d'elrey d'Esperte, o principe Beroldo seruidor d'Onistalda, filha de Drapos, e por fim de tudo a Blandido, aos esforçados Ponpides, e Platir, co tamanha gloria e fama de sua pessoa, que ningué sabia falar em al, ne auia em que. E posto que o vencimento de tantos. esforçados e singulares caualleiros fosse por muitos dias e co muitas e muy perigosas batalhas, Albayzar se mostrou pera tanto, que o fim dellas foy sempre como quis. Neste tempo o too de sua fama era ta sabido pollo mundo, que tirando as obras de Palmeirim, logo as suas pareciá dinas de mayor nome, que. as d'outro nenhu. A fermosura de Targiana era-· Tom. II. tá

ta auante, que as muito mais fermosas que ella lhe na podia negar a enueja, que disso, recebia. Seu escudo estaua cercado de outros famosos e conhecidos, e erá tantos, que o fazia de mor preço. Na corte ja na avia que se ousasse esprimentar co Albayzar, ainda que algus de muy longe pera isso vielse, receaua seus encontros. E també porque a sama dos esforçados põe mayor medo, que as armas dos que o nă sam. Primaliă se armou muitas vezes pera se combater, cojelle e o emperador, lho nă consentio polla amizade, que có Olorique tiuera, desejando qu'esta ainda seus silhos a conseruassem. Alhayzar, depois de name ter que vencer, né co que se experimentar, deixouse estar na corte algu tempo, crendo que tanta honra se ganhaus em na achar que lhe saysse, como vencer que viesse; e també porque os corações altinos, ná de ser vegoaes: a ningué, mas de ser mayores se satisfaze. Es se nestes dias Florendos e Palmeirim, ne Dramusiando nam era alli vindos, foy por muytas e muy grandes auenturas, que lhes fosse-. dera; que a virtude de necessidade, os obriga. ua seguir: qu'isto he natural de corações nebres, pollas afrontas alheas esqueceré as cou-. sas de seu gosto. E també o fazia, lembrandolhe que os homes por obras, e na por na, tureDE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 5)
tureza se ha de julgar. Esta detença sez o nome d'Albayzar de tassanho merécissiento onde quer, que soana. Aqui deixa a historia de tocar nelle, por contar haa auentura que aconteceo a Floriano do deserto meste tenipo, de que també he reza que se saça memoria, pois as obras dos bos nam sam dinas d'esquecimento.

# CAPITULO LAXXVI.

Do que adonteces a Floriano de Aesetto estando na corte ao gram turco.

Steue maites dias Floriano de descrité na corre do gra turco; seruindo Targiafile ent coulat de leu golto, moltrando o preco de sua pessoa em rodas as empresas, que saquelle tempo acontecera, faindo tanto a sua honra e es tanta gioria e fama; que antre os mouros por coula dittina era estimado. E como os espaços que lhe vagana do exercício das armas gastasse é feus amores, téue tanto poder a converfaça de cada dia, que o obrigou a perderle por ella, coula contra fua condiçam, que pera co'ellas a sobila ter liure: e na verdade pera co molheres na fe ha de perder ramanha coufa como he a liberdade, pois Ma claro que nada agradece se não que com? H ii fu2

sua condiçã ou apetite conforma, e que o seu sempre nace da pior parte que nellas ha. Pore Targiana estaua ta aseycoada a suas obras, e namorada de seu parecer que no amor nam lhe ficaua deuendo nenhu quilate. Assi que estas vontades conformes praticadas muitas vezes, tiueră tanto poder que vieră ao eseitodellas, onde Floriano chegou ao fim do que esperaua e entrou no começo do auorrecer ou enfastiar, cousa que algús homés té por natural, e Targiana perdeo o que se deue muito estimar e se depois na cobra: e nam he d'espantar que isto assi acontecesse, que impossiuel cousa parece, quem dos vicios se deixa combater ao fim nam ser vencido delles. Affi que nestes dias, em que Floriano hia perdendo o cuydado da Targiana, e ella achaua mais em que cuydar, vierá nouas aa corte do grá turco das muitas e muy grandes vitorias d'Albayzar e do muito, que na corte do emperador fizera. As quaes em ta grande veneraçã eram tidas:, que de todo faziã escurecer e poer em esquecimento as de Floriano, de que elle inda que o dissimulaua, recebia gra pesar. E estando húa noite praticando co Targiana em cousas, que naquelles tempos sohia passar as oras de sua conuersaçam, veo ella trazer a memoria quanto devia a Albayzar pollos perigos, em que por seu seruiço se posera e qua mal comprira co'elle no prometimento, que lhe fizera antes de sua partida; pois o que ao tempo della lhe prometera por satisfaçam de seus trabalhos, o acharia ja roubado e perdido e entregue a qué ao fim se auia d'ir, onde a fortuna o leuasse, e ella ficaria có sua magoa, que lhe duraria todo o tempo em que a lembrança daquella perda a acompanhasse. Floriano, que ja neste tempo era liure de seus cuidados, quis co rezões fengidas mostrar que entá mais que nunca estaua metido nelles: e porque neste caso, em que se na auentura mais que palauras, os homés nam ham de fer auarentos ou escassos dellas, elle a satisfez tanto quanto compria, dizendo antre alguas, que lhe entá o tempo e a isençam ensinaua. Senhora, se ante vos as obras d'Albayzar ha de ter tanto merecimento, que vos façam esquecer as minhas, que merces me podeys vos ja fazer, que a mi façă contente? Combaterse elle co muitos, vencelos todos, ná se deue ter em muito, pois o faz sobre vossa fermosura, que pera mores cousas basta. Co que me poderia eu combater, qué entraria comigo em campo, que na desbaratasse se a batalha fosse feita em vosso nome? Os vencimentos, que el-

le faz, vos os fazeys, suas vitorias vos as alcançays, o vosso nome peleja, elle faz tudo e a fama fica có Albayzar. Confenti que me vas ver co'elle e que como vosto me conbata, e entam vereys a qué deueys mais, ou que vos merece milhor seruir. Estou ta determinada é fazer húa cousa, disse Targiana, que cuydo que por força a ey de comprir; e inda que muitas vezes determinante d'o na fazer, essas palauras, que vos agora ouço, me faze assentar no comprir, e he, que acompanhada de duas donzellas e quatro escudeiros e vos comigo, quero yr desconhecida, como donzela andante, aa corte do emperador Palmeirim, pera ver o sim do que desejo. E pera isto auerey licença de mea pay pera yr ver a raynha de Siria minha tia, que me elle ma negara, porque muitas vezes: ma té dada re entă farey viaje a essoutra parte, e pers mais breuidade tenho ja mandado his correo a Albayzar, que se na va de corte te ver outro recado meu. Floriano, que sempre desejara sayr dalli e na via caminho pera isso, vende o desejo de Targiana, louvostho muito, dizendo. que logo se auia de fazer, temendo que o natural das molheres: he arrependerse ta posites qual proftes the we as acidences. Pore como també fua comdiçà delles foja fer constantes

de Palmeirim de Inglaterra. 63

no danoso e mudaueis no bo, ainda a menhã ná era de todo crara, quando ja estaua na camara, de feu pay, mostrando có lagrimas fingidas que sabia por noua certa a raynha de Siria sua tia estar doente de hua doença perigofa, pedindolhe qu'é todo caso lha deixasse yr visitar. O turco, como na tivesse outro filho e a esta como assi proprio amasse, quis satisfazerlhe a vontade. E posto que a quisera mandar acompanhada como a fua filha, nunea pode acabar co'ella, dando por escusa, que pera menos detença de seu caminho queria yr aforrada of soo duas donzellas, e quatro eseudeiros e:o seu caualleiro christão, qu'este nome tene sempre: Floriano: em quanto naquella corte esseue. Despedida do graturco, leuando atanios pera fua pessoa lonçãos e do muito preço, tomará avia, que ella mais desejaua:, e: em peucos dias arribara: naquele famedo imperio de Coltantinopla, algu tanto desuiados donde a corre estava. E caminhando pera ella ha dia de gra calma, os tomou a sefta em ha valle gracioso, cheo darvoredos, a sombra dos quaes determinará repoufar , tee que a calma fosse passada pera tornar a seu caminho. Na passou muito espaço depois que chegara, que pello mesmo valle viera quatro caualteiros armados d'armas ricas

e louçãas e fobre tudo fortes ao parecer: chegando onde estaua Targiana deteuera as redeas aos cauallos olhandose hús aos outros, como que se espantaua d'a ver. Isto era que estes caualleiros vinha de Costantinopla vencidos da mão d'Albayzar e viram o escudo do vulto de Targiana, porqué s'elle combatia, e vendo alli a ella tiueramno por cousa marauilhosa, porque trazia o rosto descuberto e era tá be tirado no escudo d'Albayzar, que de fraca memoria seria que vendo a elle e a ella na conhecesse hu por outro. Hu delles se chegou mais dizendo. Senhora, a qué vossas mostras muito dano fizera, be fera que co algua satisfaçã o emendeys, isto ha de ser querendo yr co nosco e parecer ante nossas damas, porque ja quando souberem nosso vencimento. vejă a reză, que ouue pera isso assi ser, polla diferença que de vos a ellas ha. E qu'isto seja contra regra de bos namorados, na se pode negar a hú parecer como esse seu merecimento. Floriano, algú tanto indinado de ver fua tençã, leuantouse em pe, dizendo. Senhores segui vosso caminho, ou repousay delle, se vindes cansados, nam queiraes pagar a vossas damas o pouco que fizestes co tornar a ellas a culpa de vossa fraqueza. Comtudo, se isto vos na parece be, trazeyas vos aqui e ve-

rã o que desejays; que pera esta senhora yr la, né ella tera vontade, né eu tá pouca força, que na vo la defenda. Falais ta solto, disse hū dos outros, que, soo por ver vossa doudice, ba d'ir em nossa companhia: e se vos vos atreveys defendella, caualgay e fazer vos ey tornar a decer, ficando có menos soberba da que agora tendes. Floriano sem mais responder se pos a cauallo e enlazando o elmo, disse: Agora, senhores, quero ver se vossas obras sam como as palauras. Podeys vir ami hū e hū; e se na vinde todos, que a vileza co qualquer virtude se desbarata. Nã vos estima aqui tanto. disse o outro, que se presuma que pera vos he necessario mais de hu e eu quero ser este, que meus companheiros sam pera tanto, que nam sey se algu delles se contentara disso. E arredandose o necessario, Floriano estaua ta manencorio, que a yra lhe empedia a fala, cousa que muitas vezes acontece a homés colericos, e remetendo pera elle o encontrou tam fortemente por meyo do escudo, que falsanz do a elle e as armas o fez vir ao chão, rendido o esprito e a soberba. Os tres que ficaua, vendo que co homé, que tal encontro dera, na era necessario prouarse a ygoala, todos juntamente o cometerá e nam fizerá mais dano de quebrar as lanças sem o mouer da Tom. II.

fella: e porque a sua quebrara no primeiro, arrancou da espada e ao passar deu hú reues por hú braço a hú delles có tanta força, que cortando as armas có parte da carne e osso o aleijou de todo. Os outros dous voltará sobre'elle co'as espadas nas mãos, determinando vingar o dano de seus companheiros. Porem Floriano, a qué ninguem ygoalaua, andaua tá viuo e aceso, qu'e pouco espaço os parou taes, que a hú fez vir ao chão desemparado da vida. O outro, vendose eo muitas feridas e tal imigo diante, querendo goarecer a sua, de que ja estaua desesperado, pos as pernas ao cauallo, crendo que nelle mais que na força de seu braço acharia saluaçã. Floriano se apeou e tirando o elmo a o que sicara c'o braço menos, que có o grande desfalecimento do sangue, que lhe faira e pasmo de se ver assi, sizera sim a seus dias em companhia dos outros dous, e nam lhe pesou muito, que castigar aos mãos, merce he que se faz aos bos. Targiana, vendo a afronta porque seu cavalleiro passara, contente de sua vitoria ganhada sem nenhtia serida, sicou tá leda como podera fer triste se sucedera ao reues. E com o prazer de seu vencimento por ser ja noite, mandou mudar tres tendas, que trazia mais abaixo no fundo do valle por onde

de corria hú pequeno ribeiro de agoa crara e alegre, crendo que alli se poderia milhor passar, qu'é conuersaça do sedor dos mortos: e repousara te que soy menha, e assi compria pera tantos dias de caminho; porque sem descansar a noite na se pode trabalhar o dia.

# CAPITULO LXXXVII.

Do que aconteceo a Floriano saindo do valle, onde venceo os quatro canalleiros.

Quella noite Targiana com sua compa-A nhia dormio naquelle valle, e rompendo a alua tornaram a seu caminho, desejando ja ver se na corte do emperador: e sendo passada muita parte do dia, entraram é húa sloresta graciosa e grande: no meo della estaua húa fonte a maneira de chafariz co'a cercadura d'alabastro, laurada d'obra romana, có tanta sotileza e galantarias, que seria duuida poderse esculpir milhor em cera. Asirmauase que o emperador Marcelo, que foy grá edificador a mandara fazer auia muito tempo, e parecia ser affi por duas cousas. A húa, por elle ser muy afeiçoado a lugares solitarios e fontes de muita agoa, como dize suas cronicas, a outra por huas letras, que sobre hua amea da fonte eftaestauá, em que dezia: Marcelus. Junto della jaziá dous caualleiros lançados c'os cauallos soltos, pacendo da erua, de que a floresta era proueida. Targiana, vendo a fonte tă singular e o lugar tá aparelhado a repouso, rogou a Floriano, que tiuessem alli a sesta. E decendose ao pe d'hús alemos, como Targiana trouuesse o rosto descuberto e fosse ta natural có o vulto, que Albayzar trazia no escudo, os caualleiros, que ao pee da fonte estaua., como a virá, afirmando fer aquella por qué Albayzar se combatia, determinară tomala per força d'armas, posto que pera o fazer pouca força lhe parecia necessaria, e presentala ante que servia pera desculpa de seu vencimento; porque sem duuida lhe pareceo a mais fermosa cousa do mundo. Co'esta determinaçã. enlazando os elmos, que tinhá tirados, vierá onde Targiana estana, dizendo. Senhora, na deueys poer culpa a que vossa fermosura destruyo, quererse remedear por ella. Hú caualleiro, qu'é vosso nome se combate e nelle té vencido o mundo todo, venceo també a nos e ganhou os escudos, que leuauamos com o vulto de que seruiamos e os pos aos pes doutros, em que vosso parecer esta. Cumpre qu'e satisfaçã desta quebra vades co nosco, que na sinto outra via, co que se ella milhor cure. Parece-

nelles fraqueza, deu a hú tal golpe por cima do elmo em descuberto do escudo, que passando a sortaleza delle, entrou tanto polla carne que veo a terra desemparado da vida. O outro, que ficaua, vendo seu companheiro morto e a si desconsiado da vitoria, quis antes renderse co tempo, que pedir misericordia quando na prestasse. E porque temeo que Floriano co'a yra, que trazia, a nam quisesse vsar co'elle, chegouse a Targiana, dizendo. Senhora contentay vos da morte de meu companheiro e das feridas, que eu tenho em pago das palauras, que vos dissemos, ou da tençã có que forá ditas, e manday a esse vosso caualleiro, que me deixe co'a vida, se quer pera ordenar milhor fim aa morte. Targiana, vendo nelle aquelle arrependimento e auendo doo de sua ydade, que era moço, rogou a Floriano que tomasse por vingança o conhecimento, que tinha, de seu erro e o deixasse. Faloei, respondeo elle, pois vos senhora o quereys, posto que a vida nam se deue dar a quem co'ella faz o que na deue. Enta, mandandolhe que sem outra detença se fosse do valle e mandasse leuar o corpo morto de seu companheiro, o deixou. O caualleiro maltratado como estaua, depois de seu escudeiro lhe apertar as feridas, mandando atrauessar o corpo do outro na sella de seu cauallo có hú escudeiro nas ancas, que o sostinha, se foy mui-

to mais trifte do que alli viera. Pareceme, disse Targiana, depois que se fora, que menos segura he esta terra do que cuydava. Nunca o ella affi foy, disse Floriano, se na agora que vossas cousas a trazé aluoraçada. Vosso vulto posto no escudo d'Albayzar por hua parte e vosso parecer por outra ningué os pode ver que de muy grandes trabalhos fique liure: assi he be que seja, que a que a natureza ta estremada sez pera algu estremo a auia de fazer. Targiana na confentindo aquellas palauras ditas é seu louvor, quis buscar maneira de mudar a pratica e affi armado como estaua o tomou polla mao, dizendo. Deixay vos disso e em quanto esta calma passa vamos passeando te onde está aquelles altos freixos, que o coraçam me da que a sombra delles se vos aparelha hua auentura, de muito mayor perigo que as passadas. Senhora disse, Floriano, liure me queria ver dos muitos, em que me poe vosto amor, que do mais tudo perdi ja o medo, de nada tenho receo, nenhúa cousa ante vos me pode acontecer, que me pareça muito, porque tudo estimo pouco. Se Albayzar, vendo vosso vulto pintado, vencco o mundo todo, que farey eu que vejo o proprio original: queria que ante vos me acontessem algus acontecimentos grandes pera verdes o que

vossas mostras podé e o esforço, que vossa fermosura da a quem se por ella combate. Ja agora de nada me pesaria tanto como de nam auer cousa, & que se isso mostre. Assi praticando chegará junto das aruores, onde, ainda que Targiana disse zombando que achariam hua auentura mayor, que as dos outros dias, sahirā verdadeiras suas palavras: porisso se diz que muitas vezes antes que aconteçá as coufas o coraçã as reuela. Ao pe dú daquelles freixos estaua lançado hú caualleiro grande de corpo, sem outra nenhua companhia, porque seu escudeiro sempre nos lugares solitarios o apartaua de si, pera mayor contemplação das cousas, que naquelles dias lhe representaua a memoria. Trazia as armas de pardo co manchas amarellas por ellas, o elmo da mesma sorte, e tinhao tirado e encostada a cabeca sobrelle, co o rosto no chão. No escudo em campo pardo hú draga cuberto de conchas també amarelas' e as vnhas enuoltas em sangue. Estaua praticando soo e ta alto que Targiana e Floriano o ouuira de longe: e pera milhor o poder entender se chegara mais, cobrindose co o tronco de hua das aruores. porque sua vista nam estoruasse a pratica. Pore o outro estaua ta trasportado, ou enleuado, que ne lhe lembraua que o podia ouuir, nę

né se arreceaua disso, antes có voz algú tanto ronca e pouco esforçada dezia. Senhora, em que vos mereci tratardes me tá mal, que me trazeys viuo pera desejar a morte, e nã concentis que morra pera que có mayor dor passe esta vida. Eu se algu ora a desejey soy pera scruir vos co'ela : vos nam quereis que se despenda nisso, por nam cuydardes que me ficays deuendo algua cousa. O que me mais mata he que tudo isto passais co esquecimentos; que né pera me fazerdes mal vos lembro, e co tudo vos fazeysmo. Nuca vi males alheos, que algú ora nam tiuessem algú defconto de be, soo os meus está sempre em hú ser; e se algua mudança te, he cada vez pior: parece que de longe estauá goardados pera mi e eu pera elles. As tristezas dos outros homes sofremse co esperar que algú ora terá fim, as minhas sam sem ele: e nam mo da ami ta pouco por teré em que mostrare sua força. Cuydo aas vezes que desmerecimento foy o meu pera me tratardes assi, acho que pera co vosco ningue pode merecer muito, e co'isto me contento; mas a vos deuia vos lembrar que o bé pera todos he, o mal ainda a que o merece se na deue fazer; e tendo esta lembrança o nam vsareys comigo. Húa merce queria de vos em galarda de quantos tra-Tom. II.

balhos padeço, consentirdes que minha vida tenha fim, que meus males ja sey que sam sem elle. Nisto se calou hu pouco, acodindo co soluços tá cansados e tristes, que parecia que sahia d'alma. Floriano, que ja naquelles dias nă trazia a condică tam namorada, por nă ouuir paixões alheas se tornou por onde viera co Targiana polla mão; pore ao tempo de leuantarse, o caualleiro do vale sentio o rogido da seda, que trazia vestida, e por na lhe verem o rosto, primeiro que leuantasse os olhos enlazou o elmo; e vendo a Floriano armado. fora da sospeita de que podia ser, agastado de cuydar que o espreitară, se foy pera elle. dizendo co voz alta. Do caualleiro, pera que outra vez vseys de milhor infino co que nunca vistes, lançay mão dessa espada, que quero que aqué contardes minhas palauras, possais també contar as obras. Estou tá depressa. disse Floriano, que nam me atreuo gastar o tempo em desculpas e també ey medo que mas nam recebays; por isso fazey o que podis. E arrancando das espadas começaram hua perigosa batalha, tal, que a braueza della muy diferente parecia a Targiana de todalas outras, que ja vira. Cada hu, vendo a fortaleza de seu imigo, trabalhaua por mostrar o sim de seu esforço: os golpes era dados sem pieda-

dade, as armas na os sofria, de maneira que por força as carnes padeciá. Qué vira esta batalha be podera dizer ser a mais braua, que vira. Assi andando nella, aconteceo que veo alli ter hū caualleiro, armado d'armas de verde e branco e no escudo em campo branco hua esperadouro, que o tomaua todo, e dous escudeiros consigo. O escudo trazia passado dos encontros, que nelle recebera, de sorte que a espera era casi desfeita. Chegando onde a batalha se fazia, espantado de sua crueza. quis saber de Targiana a causa della: e leuantando os olhos e vendoa tá fermosa, esqueceose do que lhe quisera perguntar. E como este fosse hú dos vencidos d'Albayzar e trouuesse na fantesia o vulto do escudo, porque s'elle combatia, vendo ante si o proprio donde o outro saira, tomandoa por hú braço, a pos diante d'hú dos seus escudeiros, dizendo. Senhora, pois aquelles caualleiros ja nã está em desposiçă pera vos poder acompanhar e a meu parecer a batalha se faz sobre que vos leuara, nam finto é cuja guarda milhor que na minha possays estar: nā vos pese disto ser assi; que eu na pera mais que pera vos seruir vos quero, ao menos podera ser que a houra, qu'é outra parte por vossa causa perdi, co vosco a tomarey cobrar, que nam sey em que perigo se possa ver hu homé, que vendo vos a vos nam se salue delle. Targiana, vendo que aquellas palauras e força na tinhá focorro, e que aos seus gritos na acodia Floriano, ta enuolto estaua na sua contenda, quis prouer co seu coraçam real o milhor que enta a sua honra compria, e rogando ao caualleiro que a escuitasse, disse. Nã sey pera que quereys por vossa qué a outré he entregue : vos podeys me leuar co vosco, mas a vontade estara longe de vos, e se sois tá fora de rezá, qu'esta me na val pera me deixardes, deixaime chegar a minha gente, que ao pe da fonte fica e leuala ey comigo, o que a vos ná faz dano, pois seu abito na he trazer armas pera me defender. Sou contente de vos seruir nisso e no mais, disse elle: entá fazendoa subir em seu palafré co sua companhia se forá pelo vale per onde lhe pareceo, que na floresta aueria moor montanha. Tornando a Floriano e ao caualleiro do vale, que andauá em sua batalha, diz a historia que o temor, que cada hú rrazia do outro lhes fez ocupar tanto o cuidado na faluaçã de sua vida, que nenhu fentio a leuada de Targiana; e que a sentiră, ja estauă tais que lhe nă poderă dar socorro, segundo as feridas, que tinha recebidas, e a crueza co que se combatia, sem se conhecer fraqueza de nenhúa parte: e inda que muita necessidade tiuessem de repouso, nam quiserá vsar delle, que o dia era de todo gastado e o que estaua por passar nam queriá que se consumisse. Mas ja que o sol declinaua a porse e as treuas da noite começauá escurecer a terra quis a fortuna ordenar que aportou naquelle lugar o esforçado gigante Dramusiando, que contra Costantinopla em busca do escudo de Miraguarda caminhaua: e vendo a ferocidade daquella batalha, esteue hu pouco olhando a maneira della, porque nunca vio outra, que affi o espantasse. E vendo o estado em que cada hú estaua e que as forças hiá nelles desfallecendo e as espadas se lhe reuoluia nas mãos, conhecendo nas armas o canalleiro do draga, que auia pouco que o vira, ficou muito mais espantado de ver o outro ygoal a elle: e pondo as pernas ao caualo se meteo no meo, dizendo. Senhores, peço vos por merce que se a reza desta batalha he tal, que vos possa escusar d'a nam acabardes, que a deixeys, pois vossas desposições está em tempo de necessidade de repouso e nam de trabalho : ao menos vos senhor Palmeirim, disse contra o caualleiro do valle, deueys outorgarme isto, que essoutro caualleiro, posto que o nam conheça, la sicara tem-

po, em que lhe sirua o que daqui lhe sicar deuendo. Quando Floriano ouuio nomear Palmeirim, muito mor ferida fez em seu coraçam do que eram as outras, que de sua mão recebera; e caindolhe a espada da mão se deixou cair sobre ella, dizendo. Se em por as mãos a qué nam deuia fiz erro, contentome que co'a vida o pago, e pois este he o galarda, que meu desacatamento merece, na tetenho de que me queixe: co'estas palauras se deixou esmorecer. Palmeirim, vendo tamanha fraqueza em homé, que antes julgaua por tá esforçado, nam soube que cuidar. E mandando a Seluiam, que lhe tirasse o elmo e conhecendo ser Floriano do deserto seu hirmão esteue pera fazer outro termo de muito mayor perigo. Dramusiando, que ja estaua a pe, temendo algú desastre, co palauras saydas de scu animo, que era grande e pera muito, o esforçou algu tanto co'ellas, tendo toda a deligencia, que pode, é apertar as feridas d'ambos, lembrandolhe, que no tempo do perigo nam se ba de viuer descuydado. Floriano, tanto que lhe tiraram o elmo e lhe deu o aar. tornou em si e vendo seu hirmao tam maltratado como elle, dezia. Por certo, eu nam sey que paga mereça meu erro, se nam dar fim aa vida co'estas feridas, que meus merecimen-

cimentos me derá; pois tenho o juyzo tá fraco, que polos golpes ná conheço o senhor delles; ja que no mais minha ventura ou defauentura na quis. Senhor hirmao, disse Palmeirim, pera que he queixardes vos dos desastres, que a fortuna té, pois sam tam geraes, que a qué se mais guarda delles vé cada dia, quanto mais a qué por si os busca. Cuydemos em que se pode seruir ao senhor Dramusando fua chegada a tal tempo, que o mais he escusado. Floriano, ainda que as palauras de seu hirmão o fizera algua cousa contente, como achou menos Targiana, foy ta triste, que na podia falar co yra, e assi como estaua quisera yr tras ela, perguntando por onde hiã, mas Palmeirim e Dramusiando o atalharam, dizendolhe que olhasse a desposiçă, em qu' estaua e o perigo que sua pessoa podia correr, pondose em caminho, prometendolhe como posesse a elles em parte, que se podessem curar, tomaria aquella empresa nas mãos co tamanho cuydado, como trazia da outra do escudo de Miraguarda. Poré a yra de Floriano co nenhúa cousa se amansaua, sentindo tanto aquelle acontecimento, que nenhú outro o podera fazer tam triste. Dramusiando os fez caualgar e partirse daquella floresta. Ao fahir della, Floriano pos os olhos na fonte e lem-

lembrandolhe o que alli perdera, co'elles cheos dagoa começou dizer. O valle, quá bé me pareceo tua entrada e quá caro me custa a sayda; porque em pago da maa goarda, que tiue em que a deuera ter milhor, oferecerey o corpo aos trabalhos e porey a vida aos perigos te que a perça de todo ou torne a cobrar esta perda, que me ami nunca ba d'esquecer. Dalli fora ter a hu mosteiro de frades, que co muita deligencia os curara, que na casa auia qué o sabia bé fazer. Dramusiando se despedio co proposito de comprir o que prometera a Floriano. Aqui deixa a historia de falar nelles e torna ao caualleiro. que leuou Targiana, que a seu parecer cuydaua ganhar honra co'ela, de que era desejoso, na olhando que honra auida de mao titolo se torna e infamia.

### CAPITULO LXXXVIII.

Em que da conta de que era o que leuou Targiana e o que lbe aconteceo co'ella.

IZ a historia qu'elrey de Dinamarca antre tres filhos, que lhe a natureza dera, especiaes caualleiros, o primogenito chamado Albanis de Frisa o era tanto, que casi

em todo seu reyno na auia outro milhor. Sendo este Albanis de Frisa de hidade de xxv annos, ouvindo as grandes aventuras, que se po castello d'Almourol faziam sobre o escudo do vulto de Miraguarda, namorado della por fama, sayo da corte d'el rey seu pay co tençã de hir ter ao seu castello, combaterse c'o goardador delle, e, vencendoo, tomar a mesma guarda em si, polla milhor poder servir. No caminho fez muitas cousas em armas, que se deixă d'escreuer, porque nam faze ao caso desta historia, no sim dellas chegou ao castello d'Almourol a tempo, que o escudo era ja leuado por Albayzar, e nam achando em qué mostrar o desejo, com que viera, trabalhou o que pode por ver Miraguarda, de que lhe depois pesou muito; porque, se chegou liure, d'outra maneira se partio, leuando em sua vontade revoluer todo o mundo, por ver se por força de armas podia tornar o escudo do seu vulto, crendo que co'isso a obrigaua algua cousa. Mas ella era de condiçă tă liure, que, folgando c'os serviços, sabia mal agardecellos. Albanis co'a deligencia, que nisso pos, desembaraçandose das outras auenturas, que lhe sucedia, chegou a Costantinopla a tempo que ja Albayzar na achaua co que combaterse: e vendo a multida dos escudos; Tom. II.

que ganhara, a veneraçã em que entá naquella corte o tinha, desejou muito mais esprimentarse co'ele. Mas como sua bondade nas armas, posto que fosse grande, na ygoalasse co'a d'Albayzar, depois de correr tres carreiras, e a cada húa quebrare as lanças, na derradeira Albanis co'a sella antre as pernas veo ao chao, Albayzar, inda que perdeo os estribos ficou acauallo. E porque Albanis nam trazia escudo, deixou, em lugar de vencido d'Albayzar, húa peça de fuas armas, e partiole logo da corte, perdida de tudo a esperança de poder seruir Miraguarda: e, indo assi co'este descontentamento, chegou ao valle da fonte, onde Palmeirim e Floriano se combatia. E vendo Targiana, alé de lhe parecer das mais bellas do mundo, crendo que aquella era a propria. por que Albayzar se combatia, desejou leuala comfigo e tornar a Costantinopla, assumando na vontade, que desta segunda vez se lhe na poderia emparar Albayzar. Targiana era tratada delle co toda a honra e cortessa, que lhe parecia necessaria. E posto que de principio quis prouar co palauras se lhe poderia ganhar a vontade, achandoa nisso dura, cessou de seu preposito. E hindo co'ella pera Costantinopla. ao segundo dia de suas jornadas, a oras de ves-Pora, por hia floresta alongada de pouoado, vio WIL

vir contra si hú caualleiro, armado de negro, em hú cauallo murzello grande e bé feito, tă descuydado e triste, que na trazia acordo pera softer as redeas na mão, né força pera se poder leuantar na sela: Albanis de Frisa o saluou cortesmente, como elle costumaua. O outro passou sem lhe responder, que també de trasportado este era seu custume, e como naquelles dias Albanis desejasse parecer bem a Targiana, voltou fobr'elle, dizendo. Caualleiro, ja que minhas palauras forá tá mal agardecidas de vos, que me as nam quisettes pagar co outras, así como ellas, ao menos co'esta senhora deuereya viar mais cortesta. Se eu algua coula errey, disse o canalleiro do vale, emendalo ey no que me mandar, e fo vos vos queixaes de vos na falar, na tendes reză, qu'en ando tal, que ne ouço o que me dize, ne vejo que passa: assi me trata hal cuydado que comigo anda j que de tudo me faz esquecer. Quero saber de vos, disse Albanis, que cuydado he osse , que vos assi trata: pera ver se he tal que o possaes alegar por desculpa de vosso mao enfino. Seuhor caualleiro respondeo: o do valle, segui vosso caminho; deixayme com meu cuydado, pois ganhais pouco em sabelo, e en perderia muito se o disseffe. Mas, Albanis, querendo saber o que lhe per-

perguntaua, viera em tanta rotura de palauras. que tomando do campo o necessario, cubertos dos escudos, as lanças baixas, se encontraram de forte, que as fizeram pedaços. Ao paffar se encontrará dos corpos co tanta força, que o cauallo d'Albanis ouue hua espadoa quebrada, e cayo co'elle leuando lhe debaixo a perna dereita de maneira, que primeiro que podesse sair d'elle, o caualleiro negro saltando fora do seu co mais esprito de vivo do que mostraua, quando vinha polo valle, o fez render, e darse por vencido. E querendo seguir seu caminho, Targiana o tomou polla manga da loriga, dizendo. Senhor caualleiro, peço vos que assi como pera os perigos mostrais esforço, e pera as tristezas amimo, que també pera as triftes vos ná faleça socorro, ou ao menos vontade de as emparar. E se pera a corte do emperador caminhais me confintays em vossa companhia, porque la me convé yr esperar hu canalleiro, que na fua me trazia. Senhora, disse o do valle, eu cuydey que esse, que co vosco vinha, vos acompanhaua; mas pois asse nã he e vos quereys yr pera essa corte, eu pera la vou, servir vos ey no que poder: e que na possa o que vos mereceys, satisfarey co a vontade o que as obras falecere. Asim se foram feu caminho, deixando Albanis soo, ta trifte,

84.

e descontente quanto nunca o cuydou ser. O caualleiro do valle seguio seu caminho sem achar cousa, que lh'empedisse tee chegar a Costantinopla, indo aas vezes passando o trabalho do caminho é preguntar a Targiana qué era, e porque reză vinha co'aquelle caualleiro. Targiana, que sentio ser pessoa, a que se na deuia encobrir, deulhe conta de toda sua fortuna; por onde dalli por diante foy. tratada delle com moor acatamento, posto que sabia por sua causa Albayzar furtara o escudo de Miraguarda, nam lhe dando entam tanta culpa, porque a fermosura de Targiana era poderofa de obrigar os homés fazer qualquer desmancho. Assi chegară a corte a tempo que Albayzar, enfadado de lhe nam sayr ningué, estava pera se yr outro dia, e levar comsigo os escudos, que ganhara, de que o emperador recebia muito pesar, e estimana tanto aquella quebra de sua corte, que a sentia pela mor ofensa, e injuria, que nunca lhe fora feita. Já a Primalia na auia que lhe ousasse falar, nem queria ver ningué; e porque o emperador lhe nă deu licença pera se poder combater co Albayzar, tinha determinado illo esperar dalli tres ou quatro legoas fora da cidade, e combaterse co'elle, leuando o escudo do vulto d' Gridonia, que pera isso mandara fazer secretamente e ver se poderia restaurar todos os outros, que Albayzar leuaua e tornalos a seus donos; mas ao sim né teve necessidade disso, né a fortuna d'Albayzar quis yr tá auante, que sosse necessario: e ná he despantar que o seu custume assi he, a ningué sobir muito, que nam seja pera mayor queda.

#### CAPITULO LXXXIX.

Como o caualleiro das armas negras se combates com Albayzar.

Dia, que o caualleiro das armas negras chegou a Costantinopla por ser ja tarde e na ter tempo pera fazer batalha, apour sentouse son dos muros em casa de his caualleiro ancião, que o agasalhou muy bé, dando a Targiana e suas donzelas apousento pos si, e aos homes em outra parte. E porque o caualleiro das armas negras naquella terra era muy conhecido, trabalhaua por se encobrir a todos: ao outro dia em amanhecendo outio missa, armado de todas armas em hisa ermida, qu'estaua fora da cidade. Sahido o sol, Targiana se leuantou e atauiou das mais ricas e louçãas roupas, que trazia, fazendo també concertar suas donzelas, que, alá de fer-

### de Palmeirim de Inglaterra.

mosas, vinha ta apercebidas pera aquelle dia, como se fora o proprio, em que sua senhora podera casar. Targiana se vestio húa roupa enteira có mangas a guisa de Turquia de cetim negro, forrada de tela d'ouro co golpes nos lugares onde pareciá mais necessarios e podiá dar mais lustro, broslada por todolos cabos e roda d'húas trepas d'ouro de martelo feitas a maneira de folhage, semeados por ellas algús robis e diamantes, postos a compasso. Sobre os ombros hú collar, que os ocupaua, també de pedraria de tanta valia, que a muita sua o fazia nam ter preço. A cabeça trazia sem nada, porque os cabellos merecia nam ser ocupados doutra cousa, somente vinhá tomados atras có húa fita de preto e ouro, sometidos por dentro de mancira, que lhe daua muito ar ao rosto. E hia encima du palafré fermoso, remendado de preto e branco, guarnecido d'ouro de martelo co algua pedraria é lugares convenientes; é companhia do caualleiro negro entrou polla cidade atrauessando contra o paço. Ao tempo que chegara ao terreiro onde fazia as justas. Albayzar acabaua de derribar hu caualleiro Ingres por nome Estrope de Beltrá, e pos o escudo c'os outros. E como ja estiuesse o emperador e toda sua corte vendo as justas, e:

o terreiro ocupado doutra gente miuda, por ser isto hu domingo, vendo entrar o caualleiro das armas negras é companha tá nobre, esperaua delle grandes cousas, porque, alé daquelas infinias, o seu parecer e mostras dauă testemunho de seus feitos. Fez sua entrada tanto abalo em toda pessoa, qu'é pequeno espaco forá cheas de damas e caualleiros sinalados as partes donde se podia ver as justas. E o que a todos mais espantaua e mais vinhă a ver era a fermosura, riqueza e atauios de Targiana, que a vinhá ver como coufa cayda do ceo. Albayzar, vendo tanto rumor na gente, cousa na costumada, inda que natural he ao vulgo folgar com nouidades, foy rompendo c'os olhos por antre a multida e enxergando a Targiana, esteue pera cayr, na porque de todo a conhecesse, mas porque os corações namorados qualquer cousa os moue. Chegando ao cerco da paliçada, o caualleiro das armas negras, se deteue em olhar os escudos, que Albayzar ganhara, e vendo abaixo delles o de Miraguarda, encheramselhe os olhos d'agoa, dizendo antre si. Como pode senhora ser que a cousa em que se a natureza mais estremou estê por despojo de que se pode contentar de ser vencido della. Folgo ser vindo a este tempo, que eu mor-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. rerey por defender esta verdade, ou a mentira d'Albayzar tera o fim que merece. Albayzar ná menos teue em que contemplar, que vendo ante si Targiana em cujo nome tantas cousas fizera, afirmando a vista nella, ne sabia o que cresse, que sem duvida elle a tinha por essa: d'outra parte duuidaua: o desejo incitauao a preguntarlho, o temor de sua pessoa defendialho: antre hu e outro pensamento fazia mil diferenças, nam sabia determinarse em nenhúa. O caualleiro negro. depois de passar co o vulto de Miraguarda as palauras, que o amor lhe ofrecia, virandose a Albayzar conheceo nelle os estremos, em qu'estaua, e leuantando a voz, disse. Que olhas Albayzar? Esta he a senhora Targiana, que de longe ve ver teus feitos, porque tua fama he dina de tudo, Albayzar, antes que respondesse né fizesse outra mudança, ouuindo o nome de sua senhora, qu'é tantos trabalhos o posera e de todos os saluara, saltou do cauallo e a pe, tirando o elmo, lhe foy beijar as mãos, dizendo. Senhora, nã sey como crea tamanho be, pois meus merecimentos nam se achá dinos delle. Targiana o recebeo có muito gasalhado, estimando muito os seruiços, que lhe fizera, que ella muito bé via na multida dos escudos, que ali esta-Tom. II. M

uă, ganhados por ele; e naquela ora se varreo da memoria o amor de Floriano, có tamanho esquecimento como se nunca o vira, pondoo todo em Albayzar. Mas que presta, que nellas assi pera o mal como pera o bé estam estas mudanças prestes: em nenhúa té assossego: por pequenos apetites esquecé quaesquer obrigações passadas, ainda que de muito mayor calidade seja, e depois, conhecendo lho todos pera o sentir, não olhamos pera nos guardar. Isto nos procede e vem da fraqueza da carne, que sendo fraca em tudo, pera co'ellas he tanto mais fraca, que, conhecendo suas obras, nos vence suas mostras, sentindo seus enganos, deixamonos enganar dellas; sabendo qu'é sim por hu pequeno desgosto esquece serviços grandes, a grandes merecimentos da pequeno galarda e guarda seus bés pera o que menos merece e os mal fabe fentir. Tornando ao proposito, Albaizar, depois que fez o acatamento, que deuia, tornou a caualgar tá folto e ayroso como qué de nouo criara forças, e tornando a poer o elmo, disse ao caualleiro negro. Do caualleiro, agora quero saber de vos por que via a senhora Targiana ve em vossa companhia, e depois se comigo quereys justar presentay escudo e entrareys no campo. A via, porque trago

Targiana, disse o caualleiro negro, acabada nossa contenda, ella milhor que eu to podera dizer. O escudo, que dizes que presente pera justar comtigo, nã o trago, que o que podera trazer tu o furtaste, presentarey este corpo, se me venceres, vingate nelle como no mayor imigo, que tes; que eu, se vencer a ti, nam quero outra vitoria se na tornar o escudo de Miraguarda onde antes estaua. Mas seja nossa batalha, disse Albayzar, pois tanto te prezas de ti, desta sorte. Que, se me venceres, alé de ganhares esse escudo có todolos outros, me leues ante Miraguarda e ella determine de minha vida o que quiser; e sendo tu vencido, que a senhora Targiana possa fazer de ti o mesmo. Tanto a meu contento cometes esse partido, disse o caualleiro, que se a imigo fosse onesto dar agardecimentos; eu te mostraria o muito, que nessa parte te deuo. Digo, que o aceito assi como queres; e espero que o fim da batalha seja como mereces. O emperador e todos ounirá aquellas palauras, e em Primalia mais qu'é ningué fizera assento, sospeitando por ellas que podia ser o que as dezia. Os juizes meterá dentro da paliçada o caualleiro negro e Targiana, que Albayzar lho pedio assi. E depois de lhe partiré o sol, pondo cada hu os olhos no que mais Mii

mais lhe dava vontade, ao fom d'úa trombeta, co'as lanças no reste, cubertos dos escudos, remeterá có tamanho impeto como lho fazia leuar a causa porque se combatia. Os encontros forá tais, tam bé acertados e dados có tá grá força que ambos vierá ao cháo: Albayzar por cima das ancas do cauallo, e ao caualleiro negro rebentará as cilhas do seu. Grande esperança pos a mostra deste encontro no emperador, co lhe parecer que Albayzar na partiria da corte como antes receaua. Elles forá logo em pee e arrancando das espadas, manencorios de se ver derribados, começară sua batalha ferida e trauada de tal maneira, que sendo seu o dano, naqueles que a viá fazia grá temor. Bé conheceo Albayzar que as forças daquele homé e as dos outros, сб que se soya combater, era deferentes, e assi elle mostraua em seus golpes muita diferença. Ambos os daua a miude e ta sem doo, que dos elmos, alé d'andaré abolados, sahia de quando em quando chamas de fogo como d'hua viua fragoa. Os escudos nam durara muito nos braços, antes estauá pelo chão semeados en rachas, em ta pouco espaço os dessizera, que o emperador se benzia, auendo aquella batalha polla mais notauel que nunca vira i dizendo. Por certo a alta bondade de Albay-

Albayzar ningué a podera negar, mas o outro na me parece, que lhe quer ficar devendo nada. Senhor, disse Graciano, tirando a batalha de Palmeirim e Floriano vossos netos em Inglaterra, que de dous caualleiros foy a mayor, que nunca vi, nem cuydo que ningué vio logo a pos ella esta me parece dina de mayor memoria de quantas em nossos tempos possam acontecer. Albayzar, que via diante si a fermosa Targiana e auia por quebra ningué lhe durar tanto, mostraua muito mores forças e esforço do que natureza lhe dera. O caualleiro negro, que també achaua ante os olhos qué o punha na mesma obrigaçã, fazia milagres. Desta maneira se combateram tanto tempo que os que de fora os viá cansauam e nelles nam parecia nenhú cansaço. Ja neste tempo as armas começaua descobrir as carnes, os duros fios de suas espadas as enceitauam por muitas partes. Targiana estimaua tanto a valentia d'Albayzar, que nenhua outra lhe parecia vgoal a ella: e desejaua ver o fim daquella batalha co vitoria de seu imigo; porque naquella cria que consistia també o sim da vitoria e gloria de fua empresa; mas o caualleiro negro na co'esta consiança se combatia. Tanto trabalhara ambos, tam grande espaço, pelejară, tă mel tratară suas pessoas, que de necessi-

necessidade lhes conueo apartarse por cobrar alento, de que ja estauá desfalecidos. Albayzar pos os olhos nas suas armas, vio as rotas e gra parte de seu sangue esparzido pelo campo, e olhando pera que o fizera vir aquelle ponto, vio a trifte e algú tanto desacordada e disse contra ella. Que me presta minhas vitorias passadas, que gloria posso ter dos meus grandes acontecimentos, que me val a memoria de quantas batalhas venci, se agora nesta espero perder a honra, que em muitos dias e co muito trabalho ganhey? O senhora Targiana, se eu é vosso nome desbaratey o mundo todo, porque consentis qu'é vossa presença hú soo caualleiro me destruya. Ou he que vos esqueço, ou vos lembra outré mais que eu; porque as outras rezões ningué as té milhores pera leuar sua vitoria auante. Qué mais fermosa que vos, que mais alta princesa e dina de ser seruida? Por certo a batalha poderse ba perder, e perderse ba por minha fraqueza; mas na pelo merecimento de vossas qualidades, ou porque algué mereça mais que vos. Pois o caualleiro negro neste espaço na passou o tempo em vão, antes encomendandose a sua senhora, vendo a necessidade, em que estaua, dezia. Ja que nas cousas, que a mi toca, vos nă lembrey nunca, nesta, que che tanto vossa, กล์

ní deueys esquer vos. Albayzar, se te agora venceo tantos, teue reza de os vencer todos, que Targiana he mais fermosa, que quantas aqui té seus escudos; mas contra vos que reză pode auer pera que vos serue na vencer o mundo todo? Se o que vos quero na aproueita pera vos lembrardes de mi, ne sentir o mal, que me fazeys, aproueite pera oje leuardes a vitoria de qué a na deue ter de vos; e enta matayme, se o desejays, seremos ambos contentes. No cabo destas palauras, que cada hu passou consigo, tornara remeter hu pera outro; e porque ja nas armas na auia defesa, trataramse tam mal, que o emperador e os que viá a batalha julgauá ser aquella a derradeira d'ambos: Primalia, como que lhe reuelaua a carne algua cousa, estaua tam triste de ver as feridas do caualleiro negro, como se as elle recebera; posto que no sembrante do rosto ningué lho sentia; qu'isto há de ter os corações grandes, fentir os danos alheos e ningué o conhecer nelles. A emperatriz e Gridonia por nam ver o fim da bata-Iha se tirară das janellas. Pois elles as vezes se deixaua de ferir e trauauamse a braços, esperimentando suas forças por se derribar, tudo pera mais seu dano, que fazia rebentar o fangue em tanta cantidade, que parecia que den-

# PARTE II.

98

A emperatriz co Gridonia, depois de o apertaré comfigo, lançando muitas lagrimas, estiuera presentes aa cura de suas feridas, nam recebendo menos dor dos pontos, que se nellas dauă, que se foră suas proprias. Logo foy deitado em hú leito; porque pera sua saude era assi necessario. O emperador fez curar Albayzar co muyta presteza: e sendo certificado do mestre que as feridas nam erá de morte, ficou contente da vitoria mais do que antes estaua. Os escudos estauá no campo, que o emperador o quis assi, te Florendos ser são; e o de Miraguarda posto no lugar da vitoria, que era mais alto que todos; e affi era be, pois hua das mayores fem rezões desta xida he tirar a ninguem o feu-

# CAPITULO XC.

De bua auentura, que a donzela de Tracia trouve a conte.

Lgus dias passara depois do vencimento d'Albayzar primeiro que elle né o principe Florendos sossem sãos de suas feridas. O emperador co'a gloria daquelle ven-

cimento andaua tá ledo e contente, que nunca nenhú tempo o foy mais. A emperatriz e Gridonia passava os dias arredor do leito de Blorendos, gastando o mais delles em louvores da fermosura de Miraguarda, que pera: elle era verdadeira mezinha de sua saude. O emperador Primalia acompanhaua Albayzar. consolando de seu vencimento. E posto que Albayzar mostraua agardecerlhe aquella vontade, las lhe ficaus dansda a fus pera empecerihe o que podesse, como depois sez. Pois a ifante Polinarda també por sua parte fezia todolos mimos e gasalhados, que podia, a Targiana: e posto que estas boas obras Targiana soubesse sentir e agardecer, viuia tam descontente em ver a auantaje que a fermosura de Polmarda lhe fazia, que soo este desgosto lhe na deixana lograr os outros contentamentos que lhe naquella casa fazia. Todo seu desejo era ver são Albayzar pera se partir della. Neste tempo Costantinopla estaua tá chea de caualleiros famosos e damas fermosas e muito louças, que enta se cria que nella se encerrava a flor de tudo. Soo os dous hirmãos faleciá dos muros a dentro, pera se afirmar que aili na faitaua nada. E posto que o emperador ta alegre e contente viuesse naquelles dias ne porisso perdia o desejo de ver N ii **feus** 

seus netos Palmeirim e Floriano, co cujas obras sabia que as dos outros homes podiáostar é quedo. Estando a corte neste estado. acabando ele de jantar co'a emperatriz e sua! nora e neta e princesa Targiana na orta de: Flerida, que nunca mais perdeo este nome. acompanhado de caualleiros e damas, que pera este dia sayro custosas e louçãas, debaixo da sombra d'hus loureyros, qu'é torno d'hua. graciosa fonte estaua. Entrou pela mesma orta: hua donzela ta grande de corpo, que parecia giganta; e inda que na feyça do rosto parecesse sea, daua tanta graça e aar ao que vestia, que ao parecer de todos a julgaua por fermosa: trazia vestida sobre hua cota de cetim branco forrada de tela de prata, que arrojaua te o chão, húa mathota azul co barras d'ouro de martello, crauadas a higares com pedras de muito preço e em roda e pelos bocaes das mangas, que andauá dependuradas, laurada de fio d'ouro largura de quatro dedos, húa montaria de veados e caça d'outras aues. tudo tá sotil e loução e tá arteficiolamente composto, que alé de ser muito pera ver, també era muito pera desejar. Na cabeça sobre hua tira co que rematana os cabellos hu chapeo de guedelha azul lançado a húa parte, tá ayroso, que se nam podia mais pintar,

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 101:

vinha co'ela dous escudeiros, que a acompa-: nhaua. Chegando ante o emperador, hú deles tirou debaixo da capa hua caixa coadrada de marfim, laurada de macenaria d'obra romana. crauada nos lugares onde se as tauoas apegauam co chapas d'ouro, guarnecidas de pedras. de tanto preço, que a faziam de nam menos valia que louçãa. A donzella a tomou nas mãos e abrindoa co hua chaue dourada, que trazia. lançada ao percoço pendurada d'hú corda preto, tirou de dentro húa copa do mesmo comprimento da caixa, oitauada d'hua inuençam. noua e galante: a materia de que era composta ningué a soube determinar. Estaua guar-: necida de singular pedraria e esta tan escura que nam se podia saber o nome de nenhua das pedras. A composiçã da copa era de tal: arte, que que a olhaua de fora trascendia co'a vista o qu'estaua dentro, qu'era hua pouca: d'agoa tá congelada e mociça, que o nan parecia ne fazia nenhú mouimento de si, inda que co'a copa fe bolisse. Depois que a donzella a tomou nas mãos tornando a caixa ao escudeiro, que lha dera, pondo os olhos & roda, disse a voz alta. Agora, grande e poderoso emperador, quero ver o que vossos caualleiros fará na auentura desta copa, que eu, cansada de correr as outras cortes de princi-

pes, onde muitos a prouara e nenhú lhe deu fim, venho as vossa, que he a mais sinalada do mundo, crendo que sempre aqui sobejara o remedio, que nas outras partes falece. E primeiro que a proué he necessario que se saiba o misterio della, pera que co mor afeiça cada hú queira mostrar pera quanto he e o que quer a qué serue. No reyno de Tracia, poucos tempos ha, reynou hu rey por nome Sarmadante, tam gra magico, que trespassou todos os magicos, qu'é seu tempo ouue. Este teue hua filha, que a natureza estremadamente fez fermosa. Quis sua ventura que antre muitos caualleiros, que a serviá como a mais fermosa dama daquelle tempo, se namorara della dous grandes amigos, vassallos de seupay: hu se chamaua Brandimar, e outro Artibel. Como estes se na descobrissem hú ao outro, durou tanto tempo este segredo antr'elles, te que la fortuna enuejosa de bé o descobrio pera mal d'ambos. Affi aconteceo, que como por largos annos seruissem Brandisia, que assi le chamaua a princesa, ella se contentou tanto d'Artibel pelo merecimento de sua pessoa. ou per sua afeiçă se enclinar mais a else, que se lhe entregou de todo. Sendo o amor antr'elles tal, que seria dunida dantes né depois muito tempo achare se duas pessoas, que assiigoal

igoal e grandemente se amassem. E posto que a princesa muito encerrada e guardada estiuesse, o amor, que nestes casos sempre descobre lugares pera o fim de seu desejo, deu azo como Artibel por húas torres, donde se nam podia ter sospeita, entrou co'a princesa. Continuando se a conuersaçã, veo a conceber delle hua filha, qu'e fermosura e todalas outras graças na deue nada a sua may. Brandimar. como nestes dias o amor o nam deixasse repousar, passaua os todos no paço, ocupando de contino os lugares donde podia ver Brandisia e as noites gastaua arredor de seu apousento, porque alli satisfazia o coraça com ver as paredes, que seu bé encerrana: aconteceo que Aua vez , lançandose Artibel por hua corda da torre, por onde entrara, o vio Brandimar, e inda que o conheceo, foy nelle a paixá tamanha, que esquecendo os perceitos d'amizade, viera em tanta quebra de palauras, que embraçando as capas, co as espadas se comegară ferir, e foră os golpes taes qu'el rey acordou a elles, que isto era ante a camara onde dormia. Acodindo acompanhado de sua guarda, achou Brandimar ja casi morto e Artibel soy preso. Elrey sabido de Brandimar o caso como passaua, e, acabado de lho dizer, espirou: e alcangando por sua arre que sua filha era prenhe

de sete meses, quis agoardar que parisse, e em tanto teue preso secretamente Artibel, a qué, passado o tempo, por que esperaua, mandou matar: e tirando lhe o coraçam polas costas, e metido nesta copa, o mandou presentar a sua filha, decrarandolhe averdade de sua morte. A princesa, depois de certificada da verdade, desejosa de mais nam viuer, tomou a copa nas mãos e, dizendo sobre o coraçã d' Artibel palauras de muita dor e piedade, a encheo de lagrimas. Cansada de praticar sua dor, querendo mostrar por obra o amor, que lhe tiuera, tirou o coraçã de dentro e mandou a copa co'as lagrimas a seu pay, dizendo a qué a leuaua. Dizey al rei qu'este he o derradeiro despojo de minha vida e este contentamento lhe fique em pago da crueza, que comigo víou; que ami fica o coraçã d' Artibel, porque a comformidade que ambos tiuemos na vida essa se veja na morte. Mandada a copa, vestindose vestiduras reaes, como que pera algua festa se atauiaua, metendo o coraçam d'Arbitel no seo antre a camisa e carne, se deitou da mesma torre por donde elle sohia entrar. Elrey, vendo sua filha morta, depois de lhe dar a sepultura, tomou Lionarda sua neta, que assi lhe pos nome, e a meteo na mesma tor-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. re onde é conversaçam d'alguas donas e donzelas se criou te ser de hidade de quatro annos: e depois, fazendo hú encantamento mea legoa da cidade em hú valle aparelhado pera isso, a meteu nelle sem ninguem a poder ver mais. Alguas pessoas, olhando de longe, vé contra aquella parte húas torres e edificios grandes e chegando perto as perde logo de vista: e tomando a copa em que sua filha chorou, que he esta, e fazendolhe perder a cor natural, que, antes sohia ter por sua arte, congelou as lagrimas dentro da maneira, que aqui vedes. Ao tempo de sua morte; porque o reyno ficaua sem erdeiro, mandou qu'esta copa fosse leuada por todalas cortes de principes pera a prouaré os caualleiros: e que aquelle que fosse de tanta virtude; que tomandoa na mão : a fizesse tornar em toda squ claridade e perfeiçă pera nunea mais 'a perder, cressem que naquelle tempo passava todolos outros em valentia e amor, e qu'este desencantaria Lionarda e casasse co'elle e sosse rey de Tracia. E sendo caso - que o amor. que antes tiuesse, o obrigasse ao na querer fazer, que entá Lionarda tomasse de sua mão o marido, que ele lhe desse: disse mais, que se algu fosse ta singular namorado, que na deuesse nada ab que desencantasse a copa, que . Tom. II. ette

este també tomandoa na mão a faria tã crara a ella e as lagrimas como ante erá, poré que deixandoa e tomandoa outro menos namorado faria logo outra mudança, fegundo qué a tomaua. Porque o verdadeiro desencantar nam pertencia se na a qué ambas calidades tiuesse: e inda que outro algu, sendo especial caualleiro, a tiuesse na mão, nam sendo namorado, a copa nam faria mudança. E disse que depois de desencantada, todo seruidor ou dama, que se nas lagrimas olhàsse, veria dentro nellas a propria figura de qué amasse leda ou trifte, segundo o amor lhe tiuesse. Mais disse que se depois de desencantada quisessem os caualleiros tornar a prouar, o que fosse mais desfauorecido de quantos enta amaua, que tomandoa nas mãos achariá tanto ardor nella. que a nam poderiam sofrer. Iko seria segundo os quilates dos desfauores, que cada hu tiuesse: e aquelle, que nisto fizesse vantaje a todos, faria fazer a copa muito mores finaes que nemhú outro. Agora, senhor, manday prouar os vosfos, e começay vos primeiro, pera que se veja o amor, que inda tendes sa emperatriz, se he tam sirme como no tempo passado: e as damas de vossa casa saibam que tem em qué as serue. Em boa afronta me quereis ver, diffe o emperador, pore farloey, por

contentar os que a nam acabaré, como eu espero sazer, que asse me aconteceo no espelho de Farnaes, que do Duardos desencantous mas eu sey que a emperatriz nam dara a culpa a mi, se na a hidade, que na tenho, pera qu'estas auenturas se sazé. Nos caualleiros e damas começou auer aluoroço, e nam he muito pois as cousas nouas de natural san apraziueis.

## CAPITULO XCI.

Des que prenarem a aventura da copa e de que nife fineram.

sa: porque se em outro tempo esta copa vos tomara, ou isto sayra assi ou na. Primalia a tomou tras elle, e aconteceolhe da mesma maneira, que ao emperador seu pay, sicando muito mais corrido que elle; porque sentio em Gridonia paixa de lhe ver acabar ta pouco. Vernao principe d'Alemanha esposo de Vafilia se leuantou e tomandoa nas mãos começou sazer hua pequena mudança de claridade, porque seu amor ja naquelles dias nam era merecedor de mais. Enta crera todos que na copa auia o misterio, que a donzella dissera, porque te li duvidavam, na vendo que fizera nenhua mostra na mão daquelles principes, que tam namorados fora. E Primalia era o que mais sustentaua ser tudo abusam. Elrèy Polendos a tomou da mão, de Vernao algu tanto clara, e tornou se lhe tá oscura como antes estaua. Nas damas oune muito riso de ver aquelle desaftre, e a donzella lhe disse. Senhor Polendos se vos por outra via na merereis mais a vossa dama que helo que lhe quereis, assaz de pouco vos deue. Senhora, disse elle, ba tanto tempo que cuydados namorados me deixã, que nam he muito que o mostré nesta experiencia d'agora. Logo se leuantou Graciano confiado no que queria a Clarifia, e tomou a copa e supitamente se tornou ta cla-٠.,

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. clara, que cuydara que nam auia mais que fazer. Co'este contentamento a teue assi hú pouco e dandoa a Goarim seu hirmão se tornou tá negra e escura como de principio. Grande prazer e festa auia nas damas de ver as mudanças, que a copa fazia có cada pessoa, que era assaz proua do que tinha em seus seruidores. Beroldo principe de Espanha, qu'é estremo amaua Onistalda filha do duque Drapos de Normandia se pos em pe, e pondo primeiro os olhos nella, disse antre si. Senhora, que nas outras cousas espere vossa ajuda e fauor, nesta a na quero ne vos ma deis; porque soo no merecimento do que vos quero a espero de acabar: e tomando a copa co ambas mãos, se tornou tá crara quanto te li nă fora é poder de ningué. As lagrimas, que antes estaua feitas em húa cousa mociga, começară a converterle no que era, mas na que de todo o fizessem. A este tempo ná pode Onistalda encobrir, tanto o contentamento daquella experiencia feita per seu seruiço, que as outras o na conhecessem nella. Apos Beroldo. veyo Platir, que aquelles dias seruia Sidela filha delrey Tarnaes; e inda que verdadeiramente de grande amor a amasse, algu tan-. to em sua mão se tornou a copa menos crara do que Beroldo lha dera. Belisarte, que

ſēr−

seruia Dionisia, quis també prouar sua sorte, e em seu poder escureceo a copa algú tanto mais do que lha dera Platir. Darmiante, que seruia Floriana, veo tras elle e da mesma maneira que tomou a copa a tornou a deixar sem fazer nenhúa mudança de mais né menos. Logo veo o principe Francia, que seruia Bernalda, poré ganhou tá pouco naquelle feito, que folgara d'o na ter começado; posque a copa em seu poder perdeo toda a claridade, que os outros antes lhe derá. O emperador seu auoo, que o vio tam pojado e corrido, o tomou antre os braços e rindose disse. Fitho Franciam folgay muito de serdes taliure, que ne as damas terá em que vos empecer. né vos que esperar dellas. Tras Francia veo Frifol, Onistaldo, Estrelante, Tenebror, Luyman de Borgonha, Pompides, Blandido, Germa d'Orlies, Dirde, Polinardo Tremora, Romorante, Albanis de Frisa, que ahi se achou neste dia; e posto que algus destes na copa fizessem alguas mostras de namorados nos mais delles tornou a perder a cos que lhe dera a fineza do amor de algús : e antrelles os que neste caso mais honra ganhara foram Polinardo, Roramonte e Germa d'Orlies. Poré nenhú chegou ao principe Beroldo, que es muita parte fez vantaje a todos os outros. Ja que nam.

nam auia qué prouasse a auentura da copa e a donzella descontente d'a nam ver acabar, o emperador se lembrou de Florama e vendo que desuiado daquella parte estaua lançado ao pe d'húa aruore, fora de querer se exprimentar naquela auentura, lembrandolhe que ja perdera a causa qu'é taes aluoroços o metia, o mandou chamar por hum donzel, pedindolhe que prouasse sua sorte de mistura co os outros. Floramă lhe respondeo. Que, Senhor, a teue sempre tá maa em tudo, que esperança lhe pode ficar d'a ternisto boa? eu farcy o que me vosta alteza manda, minha ventura faça o que quiser, que ja me nam pode fazer mais triste do que o sam ba muitos dias. E tomando a copa nas mãos, disse. Senhora, se laa, onde vos eftays, minhas lembranças vos chega, olhay o perigo, em qu'estou, tirayme delle, pois minha vida esta posta nos outros, em que a vos deixastes. Acabadas estas palauras a copa se tornou tá crara, d'húa cor tá viua e excelente, as lagrimas tá desfeitas é agoa verdadeira, que todos derá a auentura por acabada, se ná a donzella, que sabia o que lhe ainda falecia pera o ser. O emperador se foy para elle dizendo. Be sabia eu, senhor Florama, que pera vos se guardaua esta auentura: e na verdade pera eu o crer ná era necessario nenhúa

outra experiencia, se nam a se, qu'é vossas cousas tenho: folgo qu'isto assi aconteça pera que os outros a tenham assi como eu. As damas, que muito afeiçoadas erá as cousas de Floramã, dalli por diante o fora tanto mais, que nenhua sua lhe podia parecer mal. A donzella, que vio que o emperador e todos dauãa auentura por acabada, disse em vos alta. Senhor, sentay vos, sossegay os vossos, que inda qu'este caualleiro fizesse tanto, como vedes, muito fica por fazer. Bem sey eu, disse Florama, que fempre o be mostrou os começos pera me contentar e guardou os fins pera me matar co'eles. O emperador e emperatriz se tornară a sossegar; e porque ainda era cedo esperara por ver se viria outro algu: nam tardou muito do Rosuel, e inda qu'elle sosse grandemente namorado da fermosa Dramaciana, em sua mão perdeo a copa grá parte da viueza e claridade, co que a deixara Florama. Depois de do Rosuel vieram algus caualleiros, que aqui se na diz os nomes, porque fizera tanto como nada. Estando ja o emperador pera se yr a repousar, entrou pela porta da orta hú caualleiro grande de corpo a maneira de gigante, armado d'armas de verde co estremos de branco, tam loução e temeroso que parecia que soo co'aquella mostra

tra espantaua: e posto que muitos ou quasi todos posessem os olhos nelle, soo Primalia conheceo qu'era Dramufiando, e, pedindo por merce ao emperador que quifesse tornar assentarfe, o foy receber hu pedaço fora do estrado, e, abraçandoo e tomandoo polla mão, o trouue ante o emperador e lhe fez tirar o elmo e se pusera ambos de giolhos e Primalia disse alto, que todos o omiá. Senhor, vedes aqui o mais nobre e esforçado caualleiro do mundo, faça lhe vossa A. muita honra, porque nelle nenhua cousa se pode empregar mal. O emperador perguntou que era, e sabendo qu' era Dramufando o abraçou, dizendo. Por certo, Dramusiando, inda que vossas obras tanto tempo posessem minha vida em perigo, as calidades de vosta pessoa sam taes, que fazé esquecer tudo: en sam vosso amigo e no conto dos vosfos amigos vos peço me tenhays, que nenhú o pode ser mais qu'eu. Dramusiando lhe quis beijar as mãos por tá grande merce e elle lhas nam deu, antes o fez leuantar, e Primaliam o presentou aa emperatriz e Gridonia, que posto que co sembrante alegre lhe falará, la lhe tinhá hú odio encuberto, pelo pesar que delle recebera; qu'isto he natural das molheres, lembrarse dos odios pera nã os perder nunca e esquecerem lhe os serviços Tom. II.

pera na dar galarda delles. Depois de Dramusiando ter feito seus comprimentos co que Primalia lhe dezia, chegando a Polinarda ficou tal, que nam soube julgar se ella, se Miraguarda era mais pera ser seruida, e esta duuida o fez desmerecer nam fazer na copa mayores experiencias, que todos: o emperador chegandoo pera si lhe deu conta daquella auentura, em qu'estaná ocupados e do que cada hu nella fizera, rogandolhe que també quisesse mostrar a obrigaçam, em que o amor lhe estaua. A elle, disse Dramusiando, sey eu que estou é muita, que no dia que me deu a qué me mata, me deu tamanho galarda de meu trabalho, que he ser a causa tal, que coisso se pode satisfazer toda dor : eu prouarey o que vosta A. manda, se acabar a anentura, sera porque o amor viara verdade comigo, e se isto assi na for, nam he esta a primeira mentira, em que o ja achei: entam, tomando a copa nas mãos, qu'estaua posta no proprio ponto, que alli viera, se lhe tornou qualità clara como a Florama a poré inda Florama ficou có mais gloria daquella prona. Vendo o emperador esta experiencia de namorado é Dramuliando, teueo em muito mor conta que antes, e folgana de ver o amor e gasalhado. co que o recebia aqueles principes seus prifio-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. fioneiros. Acabada a proua da copa, o emperador: se recolliteo a feu apousento, tomando, primeiro palaura: aa donzela, que se nam fostse sem sua licença, porque queria que Albayzar e Florendos prouassem a auentura, cremdo qu'é Florendos estaua o fim. de tudo. A donzella tho prometeo. O emperador mandou apousentar Dramulando: dentro ino paço, onde fempre for visitado dos principes e caualleiros, que teue presos, que agura era muito seus amigos, sendo é verdadeiro conhecimento da muita honra inque della auia recebido. nam querende ser ingratus daquelle berieficio, lembrandose que a engratida lastima muito 

on the first of the control of the c

De como Florendos e Albayzar pronesa a auéntura da copa e Palmeirim e Floriano vieram as corte.

Izoa historia a que Dramiusando, depois que se afastou dos dous hirmaos. Palmeirim d'Inglaterra e Rloriano do deserto no monteriro, onde os delxou cumado das seridas que y se man conhecendo a fe sinerajn naquella crua batalita y que outerai no valle da P ii

fonte, como fe ja atras disse, se partio em busca do caualleiro, que furtara a fermosa Targiana. E correndo muitas terras, achou nouas como fora vencido d'outro e Targiana tomada e leuada caminho da corte do emperador Palmeirim. Entã, caminhando pera la, soube d'hua donzella, que no caminho achou, como o caualleiro, em cuja companhia fora, era o esforçado Florendos e que ja elle vencera Albayzar e ganhara o escudo de Miraguarda, de que lhe pesou muito, que elle na quisera, que outré o tomara ao castello d'Almourol se na elle, tendo por grande quebra de fua honra, que a outré fosse otorgada a vingança, de qué furtara o escudo e a elle tamanha afronta fizera. Poré, vendo que nisto nam auia cura, emcobrici fila palta o milhor que pode, e foisse dereito a grá cidade de Costantinopla e chegou ao paço ao tempo e da maneira, que se disse no capitolo antes deste. Pois, tornando a Palmeirim e a Floriano seu hirmão, escreuese que estiuera xx. dias no moefeiro, no fim dos quaes, sendo be sãos, co armas feitas de nouo, se despedirá dos frades, agardecendolhe o gafalhado, que delles recebera: e indo caminho de Costantinopla cem poucas jornadas chegara a vista da famosa cidade sobre hu teso, donde toda se descobria.

Qué podera dizer os grandes movimentos, em que entá o coraçá de Palmeirim estana posto! e por qu'isto era inda pela menhãa cedo tirará os freos aos caualos e deixará os pacera Floriano, como que fora dos cuidados de Palmeirim trazia o seu, deitosse ao pe d'hú aruore onde repoulou. Palmeirim se alongou delle e, sobindo se no mais alto outeiro, esteue vendo os populosos edeficios e altas torres de Costantinopla, trazendo a memoria sua criacá em casa do emperador, as merces, que delle recebera na fendo conhecido, o descontentamento, có que dalli sayra polla yra de sua senhora Polinarda e a defesa que lhe posera. Esteue mouido muitas vezes a tornarse; e sempre seguira este parecer, se as palauras e conselho de Seluis nam tiueram tanta força, que lho estoruară, dandolhe rezoes tam viuas e singulares, que Palmeirim lhe nam achaua repolta. Nisto acordou Floriano, e fazendo enfrear os cauallos poserá se ao caminho armados de armas frescas e nouas co os elmos enlazados, por ná ser conhecidos: desta maneira entraram pela cidade, caminhando pera o paco. E posto que naquelles dias, como se ja disse estimessem alli todos os mais famosos caualleiros do mundo, entrará tam be postos e ayrofos e co armas tam ricas, que os hia a olhar

olhar como cousa noua, e co mais vontade d fazia depois que vira a Palmeirim a deuisa do dragam no escudo, de que tanto se falaua; tendo por certo ser aquelle, de que tanta fama voaua. Assi chegaram ao paço a tempo, que o emperador acabaua de comer, e a emperatriz estaua ja co ele acompanhada de todas as outras princesas e damas pera ver Florendos e Albayzar prouar a auentura da copa, que co'este aluoroco se leuantaram mais cedo do que as feridas consentiam. Depois de decidos, deixando Seluiam fora, por nam seré conhecidos por ele, entraram alla armados cios rostos cubertos na sala, onde o emperador estaua, marauilhados de ver os muitos caualleiros, que alli aula; e, inda que elles conhecerá a todos, nenhu conheceo a elles. B porque ao tempo, que chegaram junto do estrado, estaua Albayzar perá tomar a copa nas mãos, detiueramse sem fazer corresta ao emperador, por nam estoruar a festa. Albayzar, que vio que o olhauam, encostado sobre hai pao, amarelo e mal desposto, pondo os olhos em fua senhora Targiana, co hua constança grande, tomando a copa se lhe tornou ta clara como fizera ao principe Floramam de que Targiana ficou nam pouco fatisfeita vendo qu'em amor tam verdadeiro neithi galardam fe

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. podia empregar mal. Albayzar nam ficou de todo contente de toda sua experiencia, sabendo que inda lhe ficaua mais por fazer. O caualeiro do dragam e seu companheiro, que viram entregar a copa negra e sem nenhúa cor a Albaizar e em sua mão se tornar clara, e depois a tomaram outros, em cujo poder se tornou tam escura como antes era, olhava hú pera autro nam sabendo determinar o que sosse. O emperador, que muitas vezes punha os olhos nelles, parecendolhe estranhos e pessoas de preço, acenando que lhes dessem lugar, os fez chegar junto configo, e porque os vio nouos no caso da auentura, deulhe conta della miudamente : e nam he d'espantar, que este emperador se lee, que foy o mais benigno e apraziuel principe do mundo. Ambos fe poserá de giothos por lhe beijar as mãos, tendo em muito tam sinalada merce; e posto que o emperador quisera que tiraram os elmos, deram tam justas esculas ao na fazer, que os nam emportunou mais... Nisto se leuantou o principe Florendos, que per fua fraqueza e maa desposiçam ostava encostado sobre as fraldas da fermosa Polinarda, e trazendo aa memoria a estremada fermosura de Miraguarda, disfe antre si. Senhora, agora quero que vejays a sezam, que tendes pera me tratardes: legun-

segundo vossa condiçam vos ensina: e tomando a copa nas mãos, fez húa deferença de claridade tanto acima d'Albayzar e Floramam, como aquella, que entam estaua em toda sua perfeiçam e verdadeiro ser: as lagrimas sicaram tam claras, que nenhua macula auia nellas. Muito ledo foi o emperador e Primaliam de veré tal mostra de namorado como Florendos fizera por cima de todos; e perguntando aa donzella se a auentura era acabada. Senhor, disse ella, a copa e lagrimas está em toda sua perfeiça e ningue lha pode dar mayor, poré manday prouar outros e se nam sizer mudança, crereys que neste caualleiro se rencerra fer o milhor e mais namorado do mundo, e tornando a copa fazer algúa na mão d'outre, podereys crer que ainda hi ha algué. que nas armas lhe faz vantaje, que em amores na pode ser. O emperador, vendo que ja nam auia que ficasse por prouarse naquella auentura, rogou ao caualleiro do Draga e seu companheiro que quisessem nisto prouar sua sorte. Palmeirim estaua tă ocupado e ver que lhe tanto mal fazia, que ne sentio o que o emperador disse, ne teue acordo pera lhe responder. Floriano, que trazia os espritos mais desocupados daquele cuidado, chegouse por diante, pondo os olhos & Targiana, que tam-

bé estaua có os seus nelle, e o conhecia muy bé, começou dizer. Senhora, olhay por mi, fauoreceime neste perigo, desemparayme nos outros, deixaime este galarda em pago do que vos mereço, e os que mais estimardes guardavos pera qué mais tiuerdes na vontade. Mas como isto fossem palauras ta longe d'obras de namorado, é tomando a copa tá clara e singular como a fizera os amores de Florendos, tornouselhe nas mãos tã negra e escura, que parecia, que nunca tanto o fora, de que Targiana recebeo tanto pesar, que o nă pode dissimular; antes, mostrando que estaua doente, se foy a sua camara, onde lançada de bruços sobre hús coxins, começou sentir qua be ou mal empregara seu amor em hu home tam sem elle. A donzela da copa, disse a Floriano, se vos senhor na tendes e armas mais merecimento qu'é amores, meu conselho he deixalas. Senhora, disse elle, se vos outras desseys o galarda segundo o que merece que vos serue, pesarmia muito acontecerme este desastre; mas como vossas cousas sam sem orde, sem reza e medida, do que quero me contento; que se mais quisesse, daria maa vida a mi e estaria mais incerto do que desejasse. Ainda qu'esta reposta pareceo be a muitos, as damas a na aproparam por boa; que . Tom. II.

fua calidade he quereré a vida dos homés a seu gosto dellas e as satisfações ao reues de seu merecimento. A donzella, tendo ja a copa é seu poder, disse contra o caualleiro do dragă, que nenhu outro auia por prouar, senhor caualleiro, é qué essas armas tanto lustrā, tomay essa copa, fazey o que sez vosso companheiro, que homés tá conformes no parecer, se na pode esperar se na que o seja nas vontades. Palmeirim, vendose naquelle estremo, postos os olhos na donzella e o coraçă em que o mataua, disse. Se isto algu ora disse verdade, daqui por diante escusareis outra proua, que eu nam sey que a vontade tenha tă entregue ne a liberdade mais perdida e a esperança tá longe. Logo a copa se tornou da mesma maneira que estiuera na mão de Florendos, que dalli nam podia passar, co que o emperador fez grande aluoroço, e tomandoa nas mãos vio dentro nas lagrimas a propria figura da emperatriz ta leda e contente, como que para elle nunca tiuera outro rosto: entá lhe pareceo a auentura acabada e perguntou aa donzella se o era. Toda via conue, disse ella, que tornem outros a prouar, e se aqui nam ouuer qué, proué os que ja prouară, qu'é suas mãos tornara a copa a fazer a deferença, que ja fez, fe a auentura na he

he acabada. Có tudo nam confinta vossa A. que proue este caualleiro, pondo o dedo em Floriano, que me parece que o seu desamor. he de tanta força, que sendo a auentura acabada tornara a copa ser mais negra do que agora esta ao contrairo. Muito rira as damas e todos do que a donzella disse. O emperador tornou mandar prouar algus, e como já ná ouuesse que fazer fudo era em vão. A emperatriz tomou a copa e vio nella ao emperador tam craramente co seu parecer alegre como o podera ver face a face. Dalli passou a Gridonia e Vasilia, vendo cada húa a verdade do que mais desejaua: a ifanta Polinarda, tanto que a tomou na mão, vio dentro naquella agoa Palmeirim ta atribulado como seu amor o entă trazia: parecendolhe que outre o podia ver, for tanto o sobresalto, que lhe deu o coraçã, que lhe tremeo a copa e os membros e co temor de lhe cayr, a deu a húa dama co muita pressa. Be sentira muitos sua toruaçam e na sabia donde procedia. O emperador, que nestes casos tenia os espritos viuos, conhecendo que sua neta vira algué que a desejaua seruir, abraçandoa lhe disse. Pareceme, minha senhora, que esse vosso parecer ná esta isento. de seruidores, de que Polinarda, algu tanto corrida, fez hua cor no rosto ta viua e gracio-Q ii

sa, que acrecentou mais sua fermosura e muito mais dor no caualleiro do draga. Dalli correndo a copa por mão das damas e feruidores cada hu vio o que tinha em que amaua. Em algús se conhecerá grandes contentamentos e em outros ao contrairo, cada hú segundo o que via nas lagrimas, e os que daquella paixa estaua liures, ria se vendo isto: nisto se passou algu espaço, a derradeira pessoa, a que veo ter a copa foy a Palmeirim e vendo dentro nella Polinarda co sembrante sereno, sem saber determinar nada nelle, disse. Senhora, be sey que assi como vos lembro, o mostrays, seja o que quiserdes, que eu pera vos seruir naci e sem esperança vos siruo, o que vos quereys, isso quero; porque em fim eu na sey que deseje, nem tenho que desejar se nam fazer vos a vontade. Logo deu a copa a Floriano, que se quis també ver nella; e, pondo os olhos nas lagrimas, vio húa infenidade de molheres co os sembrantes yrados. Targiana e Arnalta princesa de Nauarra antr'ellas parecia mais yrosas, que as outras. Que vedes la, disse a donzella de Tracia, achais por ventura a paga do merecimento de vossas obras? Pareceme, disse Floriano, segundo o que vejo é vos, que me na fauorecereys ja, inda que vos seruisse muito be, pois

nome seria milhor seruidas de mi que de outros que na copa fazé milhores mostras. A donzella, deixando de lhe responder, disse ao emperador: Senhor, pois inda he cedo, deueis mandar que se faça a proua dos desfauorecidos, que sera cousa de ver. Essa quero eu, disse elle, que se ná tarde mais, e quero ser primeiro no começo della, porque creo que de pouco fauorecido da emperatriz fiz pouco na primeira proua: logo tomou a copa e nă achou nella mudança de quente né fria. Senhor, disse a donzella, confessay que resfriastes de todo, e tornay a culpa a isto e ná aa emperatriz, que vola nam té. Na verdade, respondeo elle, a culpa eu ma dou, pois quero exprimentar o que pera outré foy feito. Tras ele a tomou Primalia, ta pouco na fez mudança; ao rey Polendos aconteceo o mesmo: enta a tomou do Rosuel, e porque naquelles dias andava desauindo, achou tamanha quentura na copa, que, nam a podendo foster, a deu a Platir, que ja a sentio mais massia e branda, que lhe ná hia tam mal. Platir a deu a Graciano, e dahi de mão em mão a tomaram Vernao, Beroldo, Belisarte, Dramiante, Franciá. Frisol e Onistaldo: a todos hia també, qu'é nenhú fez a copa deferença: logo a to-

mou Germa d'Orlies, que seruia Florenda filha del rey de França. E, alé da copa o queimar tam asperamente, que a nam pode soster hú momento, a propria cor della era viuas brasas. Estrelante lha tomou das mãos e da hi correo Tenebror, Vasiliardo, Luymam de Borgonha, Blandido, Dirde, Polinardo, Tremoră, Roramonte, Albanis de Frisa e Floramă, todos poderam sostela; e que algus achasse nella deferença foy tá pouca, que se ná nomea quaes sam: somente Polinardo foy que antr'estes mor ardor sentio. A rogo da donzella de Tracia a tomou Floriano, que ella folgaua d'o ver prouar aquellas auenturas tá leuemente, teuea tá sem pejo nas mãos hú pedaço. como que nam sentia nada. Pareceme, disse a donzella, que té as damas e o amor tá pouco poder em vos, que né vos empece seu mal, né vos tendes receo delle. E tomando lha a deu a Albayzar, que també como homé fauorecido a teue sem sentir nenhúa dor, de que se na contentou pouco. O caualleiro do draga a tomou e tornou se lhe ta roja e fervente, que punha medo a qué a via. Seu ardor foy tamanho, que lhe parecia que as entranhas se lhe assaua dentro no corpo; e inda que a dor o atormentaua muito, sosteue assi a copa nas mãos grande espaço, desejando dar

fim aa vida por escusar outras cada dia, e todos o julgaua por mortal, que na cor e tremor dos membros o parecia, e a piedade foy tal, que o manifestara co lagrimas. Certo, disse a donzela, mal merece este galarda que ta boa experiencia de seruidor fez e, querendolhe tomar a copa, ele se desuiou, dizendo. Senhora, peçouos que me na estorueys este be, se meu mal o guardou pera dar sim a outros males, que sempre me atormentară; mas o emperador, qu'é sua presença na podia sofrer tal lastima, se ergueo é pe e, tomandolhe a copa da mão ficou espantado d'a ver tã supitamente fora de seu ardor. Florendos, que inda tinha por passar aquelle trago, assi fraco, como entá se achou, tomou a copa ao emperador seu auoo, e na se contentara os desfauores de Miraguarda d'o tratar polla medida de Palmeirim, antes, fazendo muito mor experiencia nelle, começou a leuantarse o fogo em sua pessoa de forte que todo estaua feito é chama: os membros ardia e o intrinsico de dentro na carecia daquella graue dor, que hú coraçá tá atribulado pode sentir. Nenhúa pessoa dos qu'estaua a roda enxergaua de Florendos nenhúa cousa se na a labareda, em que ardia. O fogo della trazia comfigo hu ruydo tá apressado e medonho, que, alé de causar doo a muitos, fazia medo a todos. Florendos, como homé que antre aquelas chamas desmayaua, acodia as vezes co sospiros cansados saidos d'alma, que por antre o rogido do fogo soavá, có hú tóo tá piadoso e triste, qu'é toda sala nenhua outra cousa soaua se na lagrimas e soluços. A emperatiz e Gridonia muitas vezes se quisera meter naquelle perigo e co palauras magoadas dezia contra Miraguarda outras; poré Florendos na fragoa, em qu'estaua, na podia sofrer culpas a que o mataua. Ja que o emperador vio que o mal tanto crecia e que có agoa né có outra cousa se podia matar o sogo, meteose nelle e tomou a copa das mãos a Florendos, crendo que co'isso se apagasse. Ná aconteceo assi que toda via ardia como antes, de que a emperatriz e Gridonia ficară quali mortas e as damas fazia tamanho pranto, que os paços parecia que se assolaua, Polendos, Rey de Tefalia, que vio o emperador seu pay, que có sua ydade cansada e lagrimas, que lhe corria, estaua abraçado co'a emperatriz, tendoa por morta e Primalia co Gridonia, na sabendo onde acodir, ouue por cima de tudo tamanha piedade de ver perecer Florendos sem nenhú remedio, que se foy aa donzela de Tracia, dizendo. Senhora, peçouos, pois aqui achaf-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tes o sim do que buscaueis, que, se pera tamanho mal sabeis algu remedio o, deis, ainda que cuydo que ja agora tudo sera perdido; que Florendos deue ser feito em cinza, segundo o espaço que ha que arde e o brauo fogo, que o atormenta. Sou tá mofina, disse a donzella, que bradando que me ouçam, ningué o quer fazer. Trabalhay por tornar esta gente em si, que eu darey a maneira que se nisso a de ter. Polendos co'esta noua se foy ao emperador e apazigou toda a casa: a emperatiz e Gridonia tornara em seu acordo com a cor mais mortal que de pessoas viuas. A donzella de Tracia, vendo tudo fossegado fenam o fogo de Florendos, que cada vez crecia, disse em alta voz. Alto e inuenciuel emperador, a auentura desta copa he acabada e o fogo, em que Plorendos teu neto arde nă pode ser apagado, se nam por virtude destas lagrimas e por mão do caualleiro, que desencantou a copa: cumpre que elle a tome e esparzindo esta agoa sobre as chamas, é que Florendos esta metido, ellas se apagara; porque sogo gerado por molher ta crua, na se pode apagar se nam co lagrimas de molher tam piadosa, como qué estas lançou: o caualleiro do draga, vendo que aquelle cargo era seu, tomando a copa nas mãos, a vazou Tom. II. fofobre Florendos, e logo o fogo se desfez, e ele sicou tal que parecia morto a vista de qué o via, poré o prazer de todos o sez na parecer tanto. Que quando he grande todalas tristezas desbarata.

## CAPITULO XCIII.

D'hila grande auentura que veo ter aa corte de emperador e de que nella secedeo.

Pagado o fogo, em que Florendos ardia e elle tornado em seu acordo e forca, como antes e toda a gente sossegada, o emperador e emperatriz co os outros principes e princesas se tornara a sentar praticando no medo e temor, que lhes posera aquela aventura. Florendos estava tá contente dentro em si por fazer pubrica hua esperiencia tam verdadeira do desamor, co que o trataua e do amor, co que merecia ser tratado, que pera sua condiçã co'isto se satisfazia. Porque també das outras satisfações, co que se mais podia contentar, era ja desesperado, segundo o que sentia na condiçă de que seruia. O emperador desejoso de conhecer o caualleiro, que desençantasa a copa, sospeitando que podia ser Palmeirim, quis que tirasse o

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. elmo. E como esta fosse ja sua tençam, quis fazelo; mas estoruoulho pera mais honra sua hu acontecimento grande, que naquelle momento socedeo. E foy, que estando desenlazando Palmerim o elmo pera o tirar, entrou polla porta húa donzella grande de corpo. vestida d'atauios ricos e pouco louçãos. Tras ella tres gigantes de desmedida grandeza, armados todos de húa maneira, cubertos os corpos de laminas d'aço, tá grossas e fortes, que parecia inpossiuel podere se desfazer co nenhua cousa. Os elmos, que traziá tres homes, que os acompanhauá, erá d'hú osso aluo em estremo liso, tá duro, que sua fortaleza parecia inda de muito mor espanto, que a das armas: vinha c'os rostos desarmados, que a natureza fizera tá espantosos e medonhos, que, ale daquelle seu parecer temeroso fazer mudar a cor aas damas, nos corações de muitos robustos e bos caualleiros criava hu temor oculto, que se conhecia nas mostras de fora. Todos, por lhe dar lugar, se desuiara, inda qu'os gigantes co ferocidade soberba vinham rompendo a gente, sem esperar pela cortesia, co que the despejauam o paço. Tanto que chegará ao emperador, sem fazer nenhú acatamento, se detiueram, esperando o que a don+ zella diria. A qual, depois de poer os olhos

na gente, que na sala estaua, pouco contente de ver a nobreza grande dos caualleiros daquella corte e a multidam delles, d'outra parte a gra soma de damas fermosas, co tam ricos atauios e roupas de diversas maneiras, comecou dizer. Por certo, alto e poderoso emperador, pequena he a fama, que de tua corte pelo mundo se estende, pera o muito que merece ser estendida e espalhada: porque, inda que co hu to immortal soe nos ouvidos daquelles, que de teu senhorio viué arredados, em comparaçam do proprio, que agora estou vendo, he quasi nada: so húa cousa acho que desfalece pera poderes senhorear o mundo, esta em tua mão esta, se a quiseres aceitar; mas temo que a fortuna, qu'é tamanho estado te pos, enuejosa do be que ella da, desejosa d'o tornar a roubar, segundo seu custume, to estorue: porque o teu estado nestes dias fobre os outros florecente, no fim da tua hidade fique mais abatido e có menos gloria e louvor do que te agora te poserá tuas obras. Ouue minha embaixada, aceita as condições della e nam tá fomente seras senhor do que quiseres; mas inda nem a fortuna tera em que te empecer, né tu de que lhe auer medo. O muito alto foldam de Persia, principal capitam da ley de Mafoma; o poderoso gran tur-

turco, senhor da mayor parte de Grecia e Asia, co os principaes regedores e gouernadores do senhorio do solda de Babilonia em nome d'Albayzar, de que se agora la nam sabe, por auer muitos dias que de sua terra he sahido, te fazé saber, que ba muitos dias que a requerimento do sangue d'algus principes pagãos, que ante esta tua cidade sam mortos, que cada dia crama e soa nos ouuidos de seus fucessores, estiueró muitas vezes mouidos pera vir nella co grandes frotas e innumerauel ajuntamento de gentes a vingar os danos passados, có tá crua vingança feita é ti e teus naturaes, que né o tempo tiuesse lugar de gastar a fama, que disso ficasse, né a tua fenecesse có tá glorioso fim, como teus principios te té dado: parece que ou a fortuna na cansada de te sauorecer, ou os deoses sauorecedores de tuas cousas nam quisera consentir que isto viesse em eseito; porque sendo muitas vezes seus exercitos prestes e concertados, ou o mar co supita tormenta anegou suas naos e destruyo suas grossas frotas, ou antre os principes delas fe leuantara discordias, e dissensões, que com morte de muitos atalhou o fim de seu preposito. Assi que, agora temendo estes reueses, desejando tua aliança e amizade te cometé estas condições. Que ajas

por be de dar tua neta Polinarda, filha do principe Primalia teu filho, por molher ao solda de Persia mancebo de xxv annos, tá famoso caualleiro como principe poderoso, có cujo parentesco a gloria de teu estado có muyto mavor nome triunfara do mundo todo: e Florendos teu neto case co Armenia hirmaa do mesmo soldă, tam fermosa antre as outras molheres de aqueste tempo, que se duuida auer outra mais, ao qual dara toda a parte de seu senhorio, que confina com o teu imperio: de ti nam querem mais dote, se nam soomente, que, pera que estas alianças fiquem sirmes pera sempre, entregues ao gram turco hum caualleiro christão, que se chama Floriano do deserto, que por engano trouve sua filha Targiana a esta tua corte, a qual té determinado casar co Albayzar Solda de Babilonia, porque seu hirmão he morto. Isto a pedimento de seus vassallos, que có vontades claras estam oferecidos a esta guerra. Esta he a embaixada, que te trago: agora podes responder a ela, e se a reposta nam for conforme ao que peço, entam te dará estes gigantes outra fora dos termos da minha, co que por ventura mor espanto concebas. O emperador, que bé atento esteve outindo as palauras da donzella co sofrimento grande, depois d'a

DE PALMÉIRIM DE INGLATERRA. deixar acabar, rindose contra os seus, disse: por certo, estranha donzella, na fey que embaxada a dos gigantes pode fer, que có milhor vontade nam receba que essa vossa. A aliança, que me effes homés cometem, he có condiçă tam contraria a meu gosto, que antes tomaria por partido guerra perpetua e na fim della morrer com todos meus amigos e vafsallos, que paz da maneira que a queré. O caualleiro, que me dizeis que entregue, nam esta aqui, e se estiuesse de maa vontade lhe faria esse agrano, nem creo que se elle trouue a fenhora Targiana, que seria se na por sua vontade e consentimento della. Esta he a reposta de vossas palauras : agora podé esses caualleiros dizer ao que vé e aueram també a sua. Entă hii dos gigantes, que algu tanto parecia fazer vantaje aos outros, có voz temerosa e alta, que toda a sala enchia, começou dizer. Aquelles senhores, cuja boa vontade na quiseste sentir ne agradecer, desassa a ti e todos os que tua bandeira quiseré seguir com guerra de fogo e sangue e tomá os Deofes por juyzes de sua justificaçã, por que agora sua tençam nam ta somente he por armas matar e destroyr os que trazé armas, mas inda nas molheres e pessoas de pouca hidade fazer tantos generos de crueza, affolando e queimando os lugares famosos e nam famosos de teu senhorio, te que se ajá por satisfeitos das perdas, que ja nesta cidade té recebidas. Alé do desaño, que aqui de sua parte te presentamos, eu é meu nome e destes dous meus companheiros, digo qu'é ná aceitares o casamento do solda de Persia, meu senhor, fazes o que ná deues, e se em tua casa ouuer a qué isto nam parecer bé, escolhamfe os milhores sete caualleiros, pera cada hú de meus companheiros dous e pera mi tres, e nos lhe faremos confessar teu erro, ou leuaremos suas cabeças é galardam de tal despreço. Acabadas as palauras co que o grá Barrocante, que assi auia nome o gigante, deu sua embaixada, o emperador, a qué pouco medo fizera, co rosto alegre e rindose, lhe disse. Vejo vos tam manencorio que nam sey se vos otorgue o que pedis: d'outra parte temo que inda que concedesse nesse casamento do solda, minha neta Polinarda nam ser contente. A batalha, que quereys co os meus, folgaria que se escusasse pollo perigo delles e pouca honra vossa, segundo a presunçã, que mostrastes na condiçã có que a pedistes. A este tempo o caualleiro do draga estaua tam enuolto e yra, que a gra sobegidam della lhe toruou a fala pera na responder como quise-

ra, coula que as vezes acontece a qué a té d'algua, que muito sentem, e por esta reza algús caualleiros se leuantaram pera aceitar a batalha. Poré o gigante Dramusiando primeiro que todos começou dizer. Muitas vezes, alto emperador, a benegnidade dos principes e mansida de suas palauras he causa de se cometer desprezo a elles. Deste, que estes gigantes aqui tem vsado na soltura de suas rezões, vossa magestade tem a culpa, pois esta claro que de vossa mansidam e beniuolencia lhe nace aquele tam ousado atreuimento, a que algús pouco sabidos chamá esforço: e pois elles aos vosfos desastam, dando lhe muita vantaje, eu, como vosso, aceito o desasso, sem querer nenhúa de ninguem. No qual espero fazer conhecer a Barrocante a paruoice de sua embaixada e o pouco que ganha o soberbo e descortes: e se algué quiser aceitar a batalha co feus companheiros, se nam digo que ficando eu em tal desposiçã da sua delle, que possa entrar em outra, que hú por hú a aceito co todos tres e co dez vezes tres se tantos sobreuiere e a mi a força e alento nam desemparar : e nenhú julgue estas palauras por desnecessarias e mal ditas, que contra soberbos tudo se sofre e cabe nelles. O caualleiro do dragam e Floriano, assi armados como Tom. II.

estauá, se foram pera Dramusiando, pedindo qu'os tomasse por ajudadores naquella afronta contra os outros dous gigantes, posto que os nam conhecesse; pois vinha ta apercebidos, que lhe nam falecia se na yr ao campo. Dramusiando lhe teue é merce e aceitou o ofrecimento, tendo a vitoria por certa; porque de quantos ali estaua elle soo os conhecia. D'esto ficará descontentes Graciano, Beroldo e Pompides, e o Principe Florama e outros, que cada hu por si quisera ser metido no trabalho de Dramusiando. Os gigantes Albuzarco e Albarroco companheiros de Barrocante na queria aceitar a batalha, dizendo, que, pois ja nam entrauam em campo co gigantes, que lhe dessem mais caualleiros, que pera hú por hu na queria tomar armas. Mas Floriano do deserto, que nestes tempos costumava ser mal sofrido, tomou Albuzarco pelo braço, dizendo. Cousa fora de medida e de compasso, na queiras co abastanças nacidas de tua soberba escusar a batalha, que eu, que aqui menos valho e menos posso, te cortarey oje essa cabeça e darey a fim, que mereces; e daqui te confesso, que eu sam o caualleiro, que trouue Targiana, pera que co milhor vontade aceites a batalha. Pois effoutro meu companheiro he pera tanto, que nam sey se se con-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tentara de fazer outro tanto a Albarroco. Tamanha foy a paixam nos gigantes d'ouuir estas palauras e saber que aquelle era o que trouuera Targiana, que supitamente mostrara em seus rostos, que a natureza fizera robustos e medonhos, outra ferocidade mor, outras mostras mais asperas, pedindo os elmos pera os enlazaré, que do mais estauá apercebidos, dando brados, que lhe mostrassem o campo onde a batalha auia de ser, pera que a detença da satisfaçã de taes palauras nam durasse tanto. O emperador lho mandou mostrar e fazer guarda nelle, segundo custume de sua corte, auendo aquella polla mais affinada e notavel auentura, que nunca vira né ouvira, e defeito assi o era. E pesaualhe ver Floriano é tamanha afronta, que ja o conhecia, porque ouuira nomear se a elle proprio e sospeitaua que o outro seria Palmeirim: d'outra parte duuidauso, porque o vio mais brando naquelle debate. Ao tempo, que se despedira pera yr fazer a batalha, a donzella de Tracia se chegou a Floriano, quando o vio tá viuo em cousa que ta mortos deixaua os corações de muitos, dizendo. Senhor caualleiro, se vos la virdes & algua afronta, encomenday vos aas damas, que o vosso merecimento ante ellas he tal, que vos faluara logo della. De me ellas meterem

Sii

em

em algua mayor que esta e que eu mais sinta, me guarde deos, respondeo elle, que de me tiraré do temor, em que agora vou, né o espero de nenhua ne quero seu fauor, por nam ter que lhe deuer né cuydaré que lho deuo. Nisto se decerá da sala acompanhados de muitos caualleiros da corte, que os ná deixará te onde estaua o sitio das batalhas, onde caualgará todos feys. Os cauallos dos gigantes era tam grandes e forçolos, quanto parecia mester pera a grandeza e peso delles. O emperador, Primalia e Polendos se fora a hua janela ver a batalha, a emperatriz e outras senhoras a outras de seu apousento. Albayzar, affi fraco como estaua, se pos onde os podia ver, desejando vitoria aos gigantes, a qual nam duuidaua fegundo suas disposições. Nam lembrandolhe que na batalha injusta aas vezes menos força tem os homes que a rezam.

## CAPITULO XCIV.

Da temerosa batalba, qu'estes caualleiros omerã.

Omo forá metidos no campo, os juizes lhe partirá o fol, e a fom d'húa trombeta remeteram todos a hú tempo. O canalleiro do dragá, primeiro qu'o fizesse, pos os olhos

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. olhos em que o mataua, qu'estaua a hua janela có Targiana, dizendo. Que estes sejá os tempos, em que vos mais desejo seruir ou parecer bé, noutros queria que vos lembrasseys de mi, que pera vencer monstros da natureza, basta o merecimento de sua soberba e a fraca rezam de sua empresa. Acabadas as palauras, como ja estiuessem prestes, embraçados os escudos, as lanças baixas, partirá có tamanho estrondo, que parecia fundir a terra. Nenhú errou seu encontro, antes foram dados co tal força, que, falsados os escudos, Dramusiando e Barrocante vieram ao chão co' as sellas antre as pernas e as cillas arrebentadas por algúas partes, Floriano e Albuzarco quebradas as lanças paffaram hú por outro, perdendo Albuzarco os estribos e cavra se se nã apegara ao colo do cauallo. Mas como o caso daquela batalha fosse mais do caualleiro do draga que de ninguem, o seu encontro teue mais força, que nam valendo a Albarroco sua valentia e destreza, falsado o escudo e armas, ferido nos peitos veo ao chão, co tanto desacordo, que hú espaço nam pode tornar em si. Barrocante, que nos taes tempos costumaua ter acordo fobejo e o temor perdido, vendo Albarroco tam desacordado, co'a espada na mão se chegou a elle co tençam d'o dessender, e

meçou sua batalha co Dramusiando tanto pera ver, que co'ella parecia escurecer todalas outras, que naquela corte se virá. Poré nem o esforço de Barrocante podera faluar a cabeça de Albarroco, se o caualleiro do draga nam tiuera húa das redeas quebradas, que o mesmo Albarroco ao tempo do encontro lha quebrou ao passar da lança. E por esta falta andou fogindo o cauallo co'elle pelo campo, e sempre o lançara fora, se na estiuera cercado de segura paliçada, que o emperador sempre queria, que estiuesse feita, receando que hu ora algus bos caualleiros por falta della perdessem o galardam de seu esforço. Neste tempo, que se deteue em sossegar o cauallo e lançarse fora, teue vagar Albarroco de tornar em si e aperceberse pera a batalha. Floriano do deserto, que te li nam entendera em outra cousa se na em olhar pelo caualleiro do draga, temendo que a falta do cauallo o posesse em algua quebra, tanto que o vio a pe apercebido pera batalha se lançou fora do seu e juntandose ambos co Dramufiando, que fazia milagres, todos juntamente começară aquella temerola contenda: e inda que Albarroco do encontro ficasse maltratado, a paixá, que recebeo, lhe deu tamanhas forças, ale da que elle tinha, que parc-

recia impossiuel outra nenhúa força a poder desbaratar. Ná tam somente esta cruel e perigosa batalha geraua medo naquelles, que a faziam, mas inda nos que de fora a olhaua criaua tamanho espanto como sempre cousas de admiraçam e pouco custumadas trazé por custume. O emperador, posto qu'é seus dias passados assaz cousas viste e por muitas dellas passasse, esta lhe parecia tanto mais grande, que co'ella se lhe barrera da memoria todas as outras, affi como se nunca foram acontecidas. E no que mais ocupaua os olhos era em. o caualleiro do dragam, que, depois que lhe vio derribar Albarroco de hú soo encontro, affirmou tanto em sua vontade ser Palmeirim como se de todo o conhecera. Polendos e Primalia se benzia da braueza da batalha, desejosos de lhe ver o fim a seu gosto, a qual muito duuidauă, assi por a fortaleza dos imigos criar esta desconsiança, como tambem porque as cousas, que se desejá, sempre se duuidam. Florendos, que d'outra janela os estaua vendo, inda que aquella auentura lhe parecesse ta duuidosa e grande, o que enta mais sentia era a sua fraca desposiçã, crendo que por falta della na fora hu dos companheiros daquelle perigo, na lhe lembrando quanto menos fegura alli qu'é outra parte estaua a vida,

crendo que a mesma vida na a perde que a sabe tă be perder, que co'a morte acrecentou na honra. A emperatriz co sua nora nam lhe bastará os animos pera ver tamanha crueza, antes, tirando se da janela, se recolherá pera dentro. Polinarda o nam fez assi, mas esteue vendo te o fim de sua peleja, e també Targiana tam agastada e triste de ver a soltura e desenuoltura de Floriano, quanto antes estaua alegre co'a ferocidade dos gigantes, parecendolhe que alli estaua certa a vingança, que delle desejaua. Tornando a elles, a furia de fua batalha cada vez crecia, as forças e alento nam parecia que mingoaua. O caualleiro do dragă e Floriano ajudauă se tanto de sua presteza e manha, temendo os golpes de seus contrarios, qu'os mais delles lhes fazia dar em vão; e por esta rezam andaua menos feridos e traziam os gigantes maltratados. Dramusiando, confiando em sua força e valentia, pelejaua menos como caualleiro destro, que como gigante temeroso, e isto fez que a batalha antr'elle e Barrocante andou mais braua e perigosa que nos outros; que querendo antes seruirse e ajudar se da fortaleza de seus membros, que doutro nenhú saber, se feriam tam mortalmente, que, alem de desbarataré as armas, traziam tantas feridas, qu'é pouca parte

DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA. 145 de seus corpos auia cousa saa. O caualleiro do dragam andaua tam enuolto em yra e manencorio, vendo que se lhe defendia tanto hu gigante, que do primeiro encontro derribara, que começou desfazerlhe: as armas, destcubrirlhe as carnes co feridas tam grandes e perigosas, que Albarroco desconsiado da vida pelejaua como morto: e tambem o fazia; crendo que alguas vezes he remedio da vida nam esperar nenhu remedio. Floriano do deferto be mostrou naquella ora aa donzella de Tracia, que nam por falta d'animo lhe fiçara por acabar a auentura da copa, que, posto que a valentia de Albuzarco obrasse por cima do que lhe a natureza dera, o tratou tam mal, que casi se nam podia bulir. Grande espaço se softiueram hús e outros na batalha, sem se sentir fraqueza em nenhu, mas o trabalho de sua porsia foy tamanho, que, comecando ja desfalecer os alentos, se arredaram pera os tornar criar de nouo. Os gigantes se posera a hua parte do campo, Dramusiando co seus companheiros a outra. Barrocante, que se vio a si e aos seus tam chegados ao sim e a esperança perdida, ocupado de yra e soberba, começou dizer. O deoses, e he verdade que a fortaleza de Barrocante, Albuzarco e Albarroco tam temida e receada pelo mundo · Tom. II.

a de ser desbaratada e desfeita pela força d'hu soo gigante e dous caualleiros? Por certo a potencia de vosoutros he grande, e ja sey que alli a quereys mostrar onde a fraqueza humana desconfia: quisera ter aqui o destroydor de Dramusiando có todos os guardadores de seu castello e vershe em sua ajuda os quatro mais esforçados caualleiros do mundo: ao menos, se co'eles perdera a vida, cuidara que hia be vendida; mas vosoutros, deoses, nam quisistes fosse ass. antes ordenastes que Barrocante, a qué todolos outros gigantes obedecé, por hu soo gigante: veja sua vida chegada a ram fraco estado, que nenhua outra esperanca tenho d'a saluar, se nam ver como a poderey dar a troco daquelle, que ma tira. Por certo, inda que Barrocante e seus companheiros em tal estremo se vissem, ne por isso os da outra parte deixaua de cuydar o mesmo. que o caualleiro do dragam naquella ora se focorria a sua senhora, e desconsiado de se ella lembrar delle, consolauase, auendo por cousa leue sofrer morte que co trabalhos passou a vida. Floriano, que nam achaua a qué em tal passo se socorresse, encomendaua suas cousas aa fortuna, como a qué de todos he senhora. Dramusiando, a que a empresa daquele dia custara mais sangue que a nenhú de seus compa-. nhei-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. Theiros, vendo feu imigo ta temetoso e forte, na achaua o esprito ta descansado, que deixasse de recear d'sim de seus dias : doutra parre contentauale, porque e parte, donde tanta honra podia gamhar, auenturaua perder a vida, e dezia antre si. Os perigos nam se guardara se na pera aquelles, que os nam teme, venha a morte quando quiser, qu'eu datel a vida ta cara, que ningué se possa loutiar a seu saluo de mi: e se isto nam sor ass, ao menos nă se dara a culpa a meu esforço, que eu o farei acabar em seu oficio, e flearei erendo que fam coulas que a divina providencia ordenta. que a fraqueza humana mal pode desordenar: e isto por nam cayrmos do verdadeiro conhecimento de fua potencia. Niño cefravase a noite, porque call todo ho dia era gastado, e por despender o que ficavia la culta de suas carries e langue, juntarale todos co muita mayor ferocidade que antes; e fizefam a batalha muito mais cruel que de principio. Dramufiando e Barrocante se trauara a braços, esprimentando cada hu o que avia em si, prouando suas forças por se derribar e, nã o podendo fazer, tornando se arredar, começata a empregar seus golpes como pelloas, que queria perder a vida a troco d'outra vida. O canalleiro do drága, que trazia escritas na memoria as palai uras

uras da embaixada dos gigantes e o casamento que cometerá có Polinarda, sabendo que ella o estana vendo, começou renouar os golpes e empararse dos de Albarroco com tanta presteza, que de cansado e ferido o fez vir a seus pes, tá desacordado como qué de todo estaua desemparado da vida: e na se contentando desta sospeita lhe desenlazou o elmo e cortou a cabeça e a lançou fora do cerco muito contente da vitoria. E vendo que Dramusiando andaua ta maltratado, que trazia as armas enuoltas no seu proprio sangue, quisera ajudalo e remeteo a Barrocante có hú golpe dos seus acostumados. Dramusiando, ná contente de tal ajuda, o recebeo no pedaço do escudo, que inda trazia no braço, e foy de tanta força, que, cortando muito delle, deceo ao elmo, que por algúas partes estaua aberto e lhe fez na cabeça mayor ferida, que nenhúa das que recebera da mão de Barrocante, dizendo Dramusiando. Senhor caualeiro. se neste vosso socorro cuydays que me fazeys merce, eu o recebo por injuria: deixaine acabar minha batalha e se me virdes vencido. matay vos qué me vencer, que antes quero deuer vos esse amor e vontade na morte, que ficar vos nessoutra obrigaçam com desonra de minha vida. O caualleiro do draga se desuiou

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 25 descontente polla ferida, que lhe dera, temendo que o podesse poer em perigo, que antes na quisera vitoria d'Albarroco, se co estoutro desgosto se auia d'apagar. A este tempo Floriano estirara ja no chão Albuzarco morto de todo, ficando elle de suas mãos tá atassalhado e ferido, que soy sorçado leuaremno do campo. Poré né rogos d'outré, né necessidade, que disso ouuesse, o pode acabar co'ele te ver o fim da batalha de Dramusiando. Albayzar se tirou da janela donde estaua, desconfiado da esperança, que de principio tiuera. Targiana fez o mesmo, vendo Floriano vitorioso, cousa que ella na desejaua; que o amor, que antes lhe tiuera, agora era conuertido em odio, qu'esta qualidade he a sua nestas duas cousas na tere meyo, sena de odio ou amor andaré sempre acompanhadas. O emperador, Primalia e Polendos co os outros principes vendo o desastre, que a Dramusiando acontecera e que da ferida do caualleiro do dragă lhe sahia mais sangue, que das outras, tinha gra medo ao fim de sua porfia e louuaua por estremo a proua da valentia, que fizera em defender Barrocante: e posto que todos estiuessem co'este temor, porque de todos era muy amado, sua bondade em armas tinha tamanhos segredos, que ao tempo que

mais

mais por morto o julgauam, acodia co reueses ta grandes, que desbarataua todo o poder aa fortuna. E como entá visse que alli lhe era necessario mostrar o sim de suas forças, pelejou ta valentemente, que na podendo Barrocante resestir a tamanha dureza de golpes, desemparado dos espritos, cayo morto no chao, por ser tá bó amigo a seus companheiros na morte como fora ajudador na vida. Os juyzes entrará no campo, acompanhados de muitos principes, e co'a moor honra, que nunca se deu a caualteiros, os tirara a elles. Nam quis o emperador sofrerse tanto que os esperasse encima, antes co muita pressa acompanhado de seus filhos os veo receber ao terreiro. Palmeirim e Floriano tirados os elmos lhe beijara as mãos, a qué elle abraçou co muitas lagrimas: cousa que o prazer quando ve supito traz tanto por custume, como tristeza que multo doe. E depois d'apertar Palmeirim como a cousa que lhe saira d'alma, tomou antre os braços Floriano, a que nunca vira, e e6 palauras cheas d'amor os leuou consigo pera cima, onde achou a emperatriz, acompanhada de Vafilia e Polinarda, qu'os estaua esperando, que ja la chegara a fama de que era. O emperador liros presentou e ella os recebeo có mais lagrimas do que elle fizera; porque també nas molheres qual-

qualquer destes acidentes faz muito mayor abalo. Acabado de lhe beijar as mãos o fizerã Gridonia e Valilia. Palmeirim, que soo em sua senhora Polinarda leuaua o coraçam, tanto que a vio, postos os olhos é terra pera lhe beijar as mãos, sentio tamanha fraqueza nelle, que sem nenhú sentido casi desmayado cayo no chão: e posto que ela sentisse donde lhe viera o dano, be cuydou o emperador e os que alli estaua, que as feridas d'Albarroco de que lhe tanto sangue sayra, o posera em tal estado. E tomandoo nos braços Vernao. Polendos, Primaliam e Beroldo o leuara a húa camara, onde estauam tres leitos d'húa maneira, e lançandoo em hú delles, Floriano e Dramusiando forá lançados nos outros e alli visitados e curados igoalmente, que o emperador tinha em tanta conta Dramusiando, que nenhua deferença consentia que se fizesse dele a seus netos. Pelos mestres foy certificado, que as feridas nam erá de perigo, de que o emperador e sua corte ficara tam satisfeitos, como Albaizar descontente: e alli, acompanhados de seus amigos, seruidos do necessario, praticaua sempre na demanda dos gigantes e no fim que ouueram, ta conforme a seu merecimento, esperando cada dia por guerra, segundo o desafio, que trouvera. Outras vezes mudauam a pratica, auendo por desnecesfario anunciar mal vindoiro, e també porque a paz co palauras se a de conseruar, a guerra co armas se a de senecer.

## CAPITULO XCV.

Do que passou na corte do emperador depois da batalha dos gigantes.

Assados algús dias depois daquela temerosa batalha e os feridos taes de suas feridas, que ja na auia que temer, Florendos, a qué a saudade das agoas do Tejo e aruoredos do castello d'Almourol nam deixauam repousar, na podendo sofrer é si os mimos e boz vida, que passaua, quis partirse e tornar o escudo do vulto de Miraguarda ao proprio lugar, onde antes estaua, e a ella presentar preso Albayzar, pera que delle tomasse a vingança, que bem lhe parecesse, segundo a postura de sua batalha: e pera mais execuçã de seu caminho, depois de ter prestes as cousas necessarias, pedio licença ao emperador; e despedindose de seus amigos, quando o quis fazer da emperatriz sua auoo e de Gridonia sua May, foy tamanho d'acabar deixaré no partir, que per força o detiuera mais oito dias, nos quaes o emperador quis prouer de Targia-

giana, segundo o que a seu estado delle e della conuinha. E co parecer de Primaliam e algus principes, que na corte estauá, determinou mandala ao gram turco acompanhada del rey Polendos e outros caualleiros de gram preço, e vendo a conformidade de vontades que antr'ella e Albayzar auia, co consentimento d'ambos, os casou primeiro, celebrando o dia desta cerimonia feita a guisa de Turquia tamanhas festas, quanto nunca em sua corte em casamento de seus filhos se virá outras igoaes. Nam era muito fazelo assi, que vsaua do osicio de sua inclinaçam, que he tratar cada hú segundo o merecimento de seu estado; ainda que fossem imigos e lho nam merecessem. Naquele dia toda pessoa de toda calidade pelo comprazer se vestiră e atauiară o milhor que poderá, segundo a substancia de cada hú. Targiana sayo tam fermosa e custosa de atauios, que lhe o emperador mandou dar a sua custa, que nam teue de qué se temesse pera lhe fazer enueja, se nam se foy Polinarda, que nas obras de natureza lhe fazia muita vantaje. Albayzar, posto que o contentamento daquella festa par'elle fosse grande, toruaualho a lembrança de ser vencido de Florendos, e saber que auia de ser presentado preso ante Miraguarda. Passado o dia do casamento, ao ou-· Tom. II. tro

tro dia pella menhai, Targiana se despedio da emperatriz, Gridonia e Vasilia, mostrando muito desejo de lhe sempre seruir e ser em conhecimento das finaladas e grandes merces, que dellas recebeo. Mas inda que estes comprimentos Targiana fizeffe co mostras e palauras dinas de estimar e sere lembradas, la lhe ficară guardadas outras mayores pera Polinarda a qué també confessaua ser em muito mayor divida. Affa co lagrimas d'hua e outra parte, que he cousa natural ao partir, se despedio dellas, e em companha de Polendos co os mais, que pera isso estauá prestes, se pos ao caminho. O emperador e Primalia e os principes de sua corte forá acompanhala húa legoa, e nunca pode acabarse co Florendos. que deixasse yr Albayzar, que o queria pera testemunha de suas obras e satisfaçã da vontade de Miraguarda. Partida Targiana e o emperador tomado a cidade, Florendos, em que nam cabia descanso ne repouso, quis també poer em obra sua determinaçã, e posto que a emperatriz e Gridonia fizeram o que podera pollo deter, for trabalho em vão, porque passados dous dias depois de partida Targia+ na se pos ao caminho, leuando consigo Albaizar em hú palæfré fem anmas có dous pajes, hu leuaua o escudo do vulto de Miraguarda

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. enuolto em hua funda de seda, e outro o seu, hu dos escudeiros d'Albayzar o de Targiana, que Florendos o consentio por lhe fasera vontade em algua coula. Gra laudade fez na corte a partida de Florendos aos caualleiros, que nella ficaua, que sua conversaça era dina disto. Poté na emperatriz e Gridonia sua may sezmayor abalo, que como as molheres naturalmente sam mais delicadas no sentir, affi té menos moderaçam no sofrer. Partido Florendos, de que se falara a seu tempo, a donzella de Tracia, que nam esperana mais que a desposiça de Palmeirim peta tumbém seguir seucaminho, vendo que ja estana pera o poder sazer, há dia ante o cinpetador e em prefença dos mais de fue corte, lhe disse. Senhor Palmeirim, be sabeys que minha partida desta terra na pode ser sem vos; pois e femedio de que busco da tanto tempo esta em vosta mão: peço vos, pois volla pelloa te agora le nam negou pera focorro dos que vos ornera mester, vos lembre qu'este, que tendes pera fazer, na he menor em merecimento que outros, que ja fizelles, e adiante se vos podem oferecer, e mais sendo cousa a que estays em obrigaçã, pois deu caula que os que vos nã conhecia, saiba afirmar qu'e vos se encerra a gloria das armas; que pera os que vos ja sabiam

biam o nome, escusada era a experiencia da copa, tendo vistas de vos outras tam grandes como ella. A princesa Lionarda na pode serdesencantada se na per vossa mão, olhay que nisto inda acrecentays em vossa fama: e, pois em ygualdade de pessoa e fermosura vos nam desmerece, podeys casar co'ella e acrecentar em vosso estado: e se por ventura o gosto de seguir armas vo lo nam deixar fazer, a casareys co pessoa, que a mereça, que tudo esta em vossa mão: lembre vos qu'as feridas, que recebestes na batalha dos gigantes, dá lugar a poderdes caminhar. Ja que esta escusa vos nã fica e vos nam podeis ter outra, queria que. de manha por diante fossemos caminho. Fermosa donzella, respondeo Palmeirim, eu estou tá oferecido aos trabalhos, que nam sey se me poderia vir algu, a que negasse minha pessoa, quanto mais essé, à que de reza sam ta obrigado. Folgara de me poder partir oje, mas espero, que me acabé húas armas, que mandey fazer, que as outras vos vistes em que desposiçă ficară; por isso peço vos que vos nam pese co detença tă pequena, sendo tă necesfaria. Satisfeita e contente ficou a donzella co' estas palauras, e ao emperador pesou ouuillas, que a Palmeirim queria mayor bé e tinha mais. afeyçã, que a nenhú de seus netos. Dalli se

foy aa emperatriz, a que també pesou, mas como nela o amor de Florendos fosse mayor que nenhú outro, có a saudade delle esperaua esquecer a de Palmeirim. Polinarda, ainda que configo acabou sempre nam lhe mostrar cousa de que se contentasse, vendoo partir, o amor, qu'é seu coraçá ja criara rayzes, lhe fez fazer marauilhas: tanto a apertară aquellas mudanças nouas, que nam se podendo sofrer, se recolheo a sua camara co Dramaciana e a portas cerradas começou torcer as mãos e fazer outros sinaes conformes ao que sentia, lançando lagrimas por suas faces abaixo, de que Dramaciana ouue gra doo: e, inda que sempre conheceo nella vontade clara. pera cousas de Palmeirim, vendo aquelles estremos tam diferentes dos passados, a quis confolar, dizendo. Senhora, na cuydey que nenhús acidentes bastassem a desbaratar vossa descriçã, se estas nouidades nacé da partida de Palmeirim, porque vos na lembra, que todo seu desejo he tornar ao lugar onde vos possa: ver? e posto que pera isto na bastasse vosto estado e merecimento, as perfeições de vossa fermosura e parecer sam pera desbaratar vontades liures e fazer fazer estremos. Palmeirime se contentara de casar co vosco, e eu sey delle. que esta esperança o sostem e que se lha algué

gué negasse, morreria: fauoreceyo e olhayo, finta en vos algu agradecimento do que vos merece, qu'isso o trara ta contente qu'o fara tornar mais prestes, que vos quereys. Polinarda, que te li co'a força da paixá tiuera os espritos mortos e a lingoa muda, algú tanta consolada das palauras de Dramaciana, começou dizer. Ay Dramaciana, que queres que faça, que o que quero a Palmeirim nam posso dissimulalo, confessarlhe esta vontade, na o faria por nenhú preço, que temo lhe pareça que a grandeza de seu estado o causa, pois o nam fiz no tempo, qu'estana sem esperança d'algu. Doutra parte lembrame que vai desencantar Lionarda, de qué se diz, que he a mais fermosa mulher do mundo. Temo que isto e cobiça de senhorear, que antre os homes té gra força, juntamente co'a lembrança, que tera, de meus agranos, o mona a nam tornar e casar se co ella. Nam creo en , sembora, diffe Dramaciana, que que tam verdadeira mostra de namorado fez na esperiencia da copa, seja ta pouco constante em parte que lhe tanta honra deu, e, se vos me derdes licença, oje no serão falarey co'elle, e como fua amiga, fem poder sospeitar que a pratica nace de outra parte, verey que sinto de sua vontade. Dramaciana, disse Polinarda, queira Deos que algú

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ors te possa pagar o muito, que te deuo. Isso me parece be, fazeo assi e nam des azo. que se presuma que o sey: entá linpando as lagrimas, se tornou pera a emperatriz. Pois Palmeirim, vendo que sua partida se chegaua, nam passou aquelle dia em contentamentos, antes da propria maneira, recolhido em sua poulada, soo co Selvia, dezia cousas muito pera auer doo delle. O que antre muitas, que lhe lembrana, mais sentia, era nam poder achar na memoria lembrança d'algú contentamento, que hu ora de sua senhora recebesse, achando mil agranos pera sentir e de que nunca se queixou. Seluiame, como discreto, o consolava co rezões tá viuas, que muitas vezes, inda que Palmeirim lhas na concedesse, por nam consentir algu be seu, deixaua de lhe responder: nisto passará o dia. Chegada a noite, fe foy ao ferafo, que o auia é casa da emperatriz e sentandose junto có Dramaciana, qu'era sempre o seu mais certo lugar, começou praticar no que lhe mais hia, dizendo. Senhora, se me podera queixar a algue, fizerao; mas a que o farey, se isto sam cousas, que nem se podé dizer a outré, né o remedio dellas pode vir se na de vos. Queria que me dissesses onde vos mereci, sendo tanto vosto amigo e seruidor, consentirdes que

os esquecimentos da senhora Polinarda me maté: ao menos, vissea lembrar de mi e fosse pera me fazer mal, se acha qu'outro be lhe na mercço. Mas que farei, que toda a ocupaçã de meu cuidado he a fim d'a seruir, e ela na lhe lembra qu'o faço, por me negar algu agardecimento se mo dalli fica deuendo? Olhay có quá pouco me contento, que nam quero em pago de tantos trabalhos outra satisfaçã, se nam cuydar que algú ora sente, que os passo: e na me tire deles, que na ora, que mos ordenou, logo perdi essa esperança. Esta soltura de palauras nunca a eu tiue te agora; mas agora, ne o tempo, ne o sofrimento me da lugar, que as encubra; e mais a vos, a qué sey que faço erro na as descobrir mais cedo. Peçovos, que pera passar estes males, m'ordeneys algu remedio, e se virdes que o na tem encobri me o desengano, que nam quero cousa, que me mate, pera depois na poder seruir que de minha vida se na lembra, ne contar vos a vos o que finto. Qué a de cuydar, senhor Palmeirim, disse Dramaciana, que nesta casa vos podia lembrar algué, vendo o sofrimento, que tiuestes, d'andar tanto tempo fora, sem nunca tornar a ella? Isto faz crer, que ou nam tinheis que vos muito lembrasse. ou vos queixaes por costume, como outros al-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 161 gus faze. Vos vays desencantar Lionarda, que he fermosa e rica e sobre tudo erdeira de senhorio ta nobre e grande, pode ser que os seus amores nouos vos faça esquecer cuidados velhos; e entá né tereis que esperar de ningué, nem de quem vos queixeis tá pouco. Senhora, disse Palmeirim, se vos eu algu ora merecera dizerdesme palauras, que me assi magoé, nam m'espantara achalas é vos; mas sempre tiue a vontade tam certa pera vos seruir, que por isso qualquer agrauo recebido de vos he pera mi muito mor que se outré mofizesse. Lionarda quisera que fora muito mais fermosa do que dizé, pera verdes se basta isto a desbaratar minha fe. Seu estado que seja grande, ná he essa a satisfaçam, que meu desejo quer, e se eu valesse co vos acabar co'a senhora Polinarda, que me ouvisse, creria que algu tanto desejaueis fazerme merce. Ja creo, disse Dramaciana, que vossa firmeza nam se pode desbaratar co nenhúa cousa. Falar vos aa senhora Polinarda, nam creays que antes de vossa partida possa ser: fazey vosso caminho, que da volta eu espero ter tudo tá concertado, que vos ouça, e co que creays de mi, que, goardando o que a sua honra e estado convé, vos nam saya da vontade. Porque se acaba o se-

rão e nã ha lugar de mais palauras, estas yos

Tom. II.

fiqué na memoria pera có mayor gosto fazerdes vosso caminho: e porque ja o tempo ná daua lugar a responder lhe, se apartara. A emperatriz se foy a seu apousento e o emperador co'ela, e cada hú se foy a sua pousada. Palmeirim algui tanto contente, pelo que passou co Dramaciana, sabendo quá priuada era de Polinarda, dormio a noite co mais repouso, que as outras passadas. O outro dia pela menhã o armeiro lhe trouue as armas, que, alé de sere louças, eram conformes ao tempo; porque era de branco e pardo, partidas a coarteirões, co borboletas d'ouro por ellas. No escudo em campo pardo hú tigre, que antre as mãos espedaçaua hú home. Por esta deuisa em muitas parte, lhe chamara o caualleiro do Tigre, cuja fama é pouco tempo voou grandemente. E, armando se dellas co'a donzella de Tracia pela mão, se soy despedir do emperador a tempo, que faya de missa. Elle o leuou a casa da emperatiz, onde se despedio della e Gridonia e Vafilia. Poré ao tempo, que o fez de Polinarda, lhe viera hus sobresaltos ao coraçam tais, que, se seu acordo nam fora pera muito, podera dar azo a se sentir. Ella na pode tanto dessimular aquelle apartamento, que na cor do rosto se lhe nã visse algua mudança. Alguas lagrimas ouue naquel-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. quellas senhoras, e na tantas como na partida de Florendos. Saydo Palmeirim d'antr'ellas se despedio també de Primalia e Vernao e de seu hirmão, de Dramusiando e outros seus amigos, que contra sua vontade o deyxauá yr, e se pos no caminho do reyno de Tracia, acompanhado de Seluiá e da donzella, ficando a corte tă desacompanhada sem elle, que parecia que estaua soo. Outro dia depois de sua partida, chegará dous senhores Alemáes a corte é busca de Vernao, que fosse tomar o cetro e reger seu imperio, que o emperador Trineo era morto. Estas nouas fizeram algú abalo de pesar, principalmente, no emperador, que era muito amigo seu. Dali por diante esperaua pela fua ora, que a hidade, em que estaua, o punha neste receo. A emperatriz fez gram pranto per seu hirmão. Passados algús dias, Vernao co'a emperatriz Vasilia sua molher, acompanhados de todos os principes e caualleiros, que na corte estaua, se pos ao caminho. Ella hia prenhe d'bu filho, que depois chamara Trineo, como seu auoo e foy milhor caualleiro que elle. Chegados a Alemanha, inda que a morte do emperador fosse

muy sentida dos seus, por ser hú dos mais benignos principes do mundo, o pouo, que sempre folga co nouidades, recebera seu silho

Xii

CQ.

co tamanhas festas, que parecia, que de todo erá esquecidos da morte de seu pay. Foy coroado na cidade de Colonia co mayor triunpho, que te entá o fora nenhú emperador. Logo naquelle dia, em aceitando o cetro, fez merce do ducado de Saxonia e condado de Frandes a Polinardo seu hirmão, que era hú principe deserdado de patrimonio e nam das vertudes, que a principe conuinha. E pera mais honraré a festa estiueram alli algús dias Floriano do deserto e o principe Florama, o gigante Dramusiando, Albanis de Frisa, Roramonte, o principe Graciano e Beroldo principe d'Espanha, Germa d'Orlies, do Rosuel, Belisarte e Ponpides, que todos estes viera co Vahlia, por fazer seruiço ao emperador, que os mais erá ydos em companhia de Polendos e goarda de Targiana. Depois da coroaçam de Vernao se partiram seguir suas auenturas, cada hu por sua parte, nam estimando passar os trabalhos que lhe sucedessem có medo ou temor da morte; que esta, ainda que se recee. nam se deue sentir.

## CAPITULO XCVI.

Do que passou el rey Polendos de Tesalia na viaje de Targiana: e o que aconteceo a Florendos na fortaleza de Astribor.

E L Rey Polendos co seus companheiros, que eram cento, em que entraua principes e outros erdeiros de grandes estados, andou por suas jornadas te chegar a hú porto de mar onde o esperauá quatro galees reaes, que o emperador mandara fornecer de todo o necessario e bastecer d'artelharia e outra moniçã e aparelhos de guerra, pera que, se algu delastre acontecesse, os tomassem apercebidos. E embarcandose Targiana na capitana, Polendos com xxv. caualleiros os mais principaes se meteo nella, e os outros repartio em as outras galees, xxv. em cada hua, e foltando as velas ao vento, que entam era prospe-10, cuydaram atrauessar o mar de Turquia muy prestes; mas a fortuna, que tinha determinado delles outra cousa, depois de seré engolfados no mar, virou o vento tam ao contrairo e desuiado do seu caminho, que em poucos dias os fez arribar na costa d'Africa, que naquelle tempo era senhoreada de imigos, on-

de lhe calmou o vento e forá salteados de dez galees del rey de Marrocos e senhor de Ceita, que entá ocupaua co seu senhorio toda aquela parte. Mas, inda que nas grandes aflições raras vezes se acha e húa soo pessoa conselho singular e coraçam esforçado. Polendos se ouue tă discreta e valentemente, que, assi por mera sabiduria, como por esforço singular, os desbaratou co morte de seus imigos, tomando preso Moleyxeque capita da frota e sobrinho del rey, filho d'hua sua hirmaa e del rey de Tunez, sem morte de nenhu seu, posto que algús ficassem feridos: e co gloria de vitoria tă crecida se foy pera Targiana, qu' estaua casi morta, receando os desastres da fortuna, que a seu parecer pera ella estauasempre aparelhados, e esforçandos co nouss de vencimento, tornaram tomar sua rota; e nam se tendo por seguros em toda aquella costa. a força de remos, que o vento nam consentia vela, em pouco tempo arribaram ao mar de Turquia, onde, passando algus dias, chegara ao porto d'húa cidade nobre, onde, o turco fazia sua abitaçã. Lançando ancoras junto có terra, começară faluar o porto co tiros d'artilharia em tanta cantidade, que os da cidade acodiam hus ao mar, outros se punhá pollas ameas e janelas, na sabendo determinar aquel-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. La nouidade de festa, cousa, que naquella terra nă se costumaua auia muitos dias. Antre outra gente, que veo ter aa praya, veo o grã turco, acompanhado de poucos nobres, é cima d'hu caualo ruço pombo, a barba branca tã crecida e grande, que lhe daua polla cinta, e como fosse carregado nos dias e tiuesse muita pessoa, parecia merecedor do senhorio, que possuya. Qu'este be te que a natureza dotou de perfeições corporaes; porque muitas vezes a pouca autoridade da pessoa da pouco credito nas obras, inda que sejá boas. Polendos mandou poer a proa da galee em terra, e tomando Targiana pela mão, acompanhado de seus companheiros, armado de ricas armas, e ella vestida co suas damas d'atauios, que de Costantinopla pera aquelle dia trazia, sayra fora: e pondo Targiana os olhos é terra, quis co muitas lagrimas beijar os pes de seu pay, que salteado de cousa ta supita, ne conheceo sua filha, në fabia determinarse: porë acabado de cayr no caso, inda que sua paixa fosse grande, nam pode o paternal amor fofrerse tanto, que logo a nam perdoasse, leuantandoa nos braços e abraçandoa muitas vezes a apertaua configo. E mandando buscar palafrés pera ela e suas damas, quis també que trouuessem cauallos pera Polendos e seus companheiros, a que

recebeo co muita cortesia, sabendo que era: toda a gente da cidade correo a aquella parte pera veré sua senhora, e co designal prazer e contentamento a recebia e acompanhaua. O gra turco mandou apousentar dentro no paço a Polendos e toda a sua companha, tá prouidos das cousas necessarias como o podia ser em suas proprias casas; poré como sua tençam fosse danada, húa noite, antes do dia, que determinauă embarcarse pera se partir, os conuidou cear co'elle. O banquete foy ta nobre e grande, quanto nunca nenhú delles vira outro mayor, passandoo todo em louvores da corte do emperador Palmeirim e das muitas nobrezas de sua pessoa. Ao tempo do leuantar as mesas, segundo estaua ordenado, entrará pela porta da sala quinhentos caualleiros da goarda do grá turco, armados de todas peças, as espapadas na mão, dizendo. Nã se bulla ningué, se na conué que, qué o contrairo fizer, sinta em suas carnes os duros sios destas espadas. O turco se foy a este tempo por hua porta falsa, que hia ter a hú corredor, que vinha sobre a sala, e começou dizer a grandes vozes. Polendos, date e teus companheiros a minha prisam, se na sera forçado mandar vos matar a todos, cousa contra minha condiçam. Mas como he natural dos corações esforçados quererem

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. rem antes morrer em liberdade que viuer em catiueiro, Polendos c'os seus assi desarmados, so co'as espadas nas mãos, postos a hú canto da sala determinaua deixarse antes matar que prender, e, ocupado da yra, dezia contra o gra turco. Por certo duas cousas se enpregara mal em ti, pessoa e estado. Bé se parece que a natureza em muitas de suas obras minte. Queria saber qual he a reză porque nos prendes, ou porque na tes conhecimento do seruiço, que te fizemos em trazer tua filha có mais seguridade e honra do que mereces? Certo dos maos se na deue siar ningué, porque seus galardoes sempre sam conformes a sua condiçã. Polendos, respondeo o grá turco, tu deues crer que por ti e pollo emperador faria toda confa, qu'é mi fosse; mas estou tá escandalizado de me nam querer mandar entregar ha caualleiro christão, que em sua corte fica, que me daqui furtou minha filha, que te que o na faça, daqui vos na ey de soltar a vos. Em maa esperança nos pondes, disse Polendos, por isso seria milhor morrer todos como esforçados em poder de tantos couardes, que viuer em prisamt perpetua; que esse caualleiro, que pedes, antes o emperador perderia todo seu estado que entregarte o; que he hú dos milhores do mundo, e a qué mor be quer. Pois comé, disse .. Tom. II.

o turco, que toda via vos deis a prisam, se nam morrereys. Nisto chegou a fermosa Targiana onde seu pay estaua, e vendo a determinaça delle, se lançou a seus pes, pedindolhe que na fizesse tamanha crueza em homés que lho nam merecia, trazendo lhe aa memoria as honras, que recebera em casa do emperador, o gasalhado e amor có que sempre a tratara e o seruiço, que lhe depois fizera no mar. E co todas estas cousas na pode vencer e abrandar seu pay, e pellos nam ver morrer, sem lhe poder valer, se deceo abaixo e co as mesmas palauras, co que pedira misericordia a seu pay, pedio a Polendos, que se quisesse antes deixar prender co seus companheiros, que querer morrer sem remedio. E pois por aquela via a fortuna lhe prometia alguas esperanças de vida, as nam quisesse engeitar, que nam era determinaçam de discretos: e lhe lembrasse que tinha a ella de sua parte pera algú ora lhes poder aproueitar. Tantas cousas Targiana lhe disse, tam be lhe soube pedir o que queria, que, soltando as espadas, se derá a prisam e fora metidos em húa torre escura debaixo do chão, tá carregados de ferro, que casi se na podiam bollir. Targiana em todo o tempo, que hi estiuera, nunca vestio se na xerga e viuco é continua tristeza. O turco mani.

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. dou tomar as galees e foltar Mulcyxeque, e ao outro dia fez cartas ao folda de Persia e a outros principes pagãos, fazendo lhe saber da prisam daquelles homés e sua determinaçam, que era fazer neles cruezas dinas de memoria em vingança do furto de sua filha e da morte de Barrocante e seus companheiros, que vissem se queriam ser a isso presentes, que esperaria o tempo, que ordenassem. A todos os principes, que esto chegou, pareceo mal sua tençam; mas como os maos, ainda que conheçã o mal, nã he nelles fazer bé, louuaralhe o que fizera, aprouandoo por cousa necesfaria a sua honra, conselhandolhe toda via que os nam deuia matar te Albayzar ser vindo, porque a morte delles lhe poderia fazer damno laa onde andaua. Bé pareceo este conselho ao gram turco, e por esta rezam lhe alargou algu tanto as prisões e deu licença que podessem mandar seus escudeiros. Mas elles nam quiserá deixar seus senhores, por lhe seré companheiros nos trabalhos como nas bonanças: somente mandară hu de Belcar, que també estaua preso co'as nouas ao emperador, de que recebeo muy gra pesar. Primalia dezia cheo de manencoria e yra. De todos estes acontecimentos e desastres vossa A. té a culpa, que

quer vsar de nobrezas co que em pago dellas Y ii vos

vos da esta paga; que na verdade a vertude soo сб os virtuosos se a de vsar. Agora quero ver que maneira se tera pera lhe poder valer; que ná cuydo que todo vosso estado né outro muito mayor abaste aos poder tirar de prisam tã dura. De meu conselho deveis mandar buscar a Albayzar e tello preso, porque a troco delle vos entregué os vossos, que co'estes, se de cautela vos nam aproueitaes, os outros rememedios na cuydo que possam valer nada Isto na vos deue parecer mal, que a fee na se a de goardar aos quebrantadores della. Filho, difse o emperador, se alé de ver Polendos e Belcar e todos effoutros cavalleiros prezos, te vira també a ti, ná creas que có cautelas fora de meu costume trabalhara de vos soltar: ainda que todalas outras esperanças de remedio tiuesse perdidas. Antes consentiria veruos morrer juntamente na prisam, que vsar de cousas desonestas a mi. Essa deferença quero que aja de mi ao turco, que he a propria que ha d'antre os bos aos mãos. Albayzar nă té culpa nos erros do turco; por isso nã seria reza pagar os males, que essoutro faz: d'húa soo cousa me espanto, e he da princesa Targiana consentir cousa tă malfeita e nă lhe lembrar as honras e gasalhados desta casa. Por certo senhor, disse o escudeiro de Belcar, del-

la nam tendes de que vos queixar, que, lembrada do que vos deuia, fez tudo o que pode. Entam lhe deu conta miudamente do que passaua. O emperador acabado d'o ouuir se recolheo co'a emperatriz, e Primalia se soy a sua pousada. Pois deixados a elles te seu tempo, torna ahistoria a dar conta de Florendos, que caminhando por suas jornadas contra o reyno de Efpanha sem achar empedimento a seu caminho, que ja entá as auenturas erá menos, hú dia a oras de vespera chegará a hú valle gracioso e grande, no fundo delle estaua assentado hú castello sermoso e sorte. Albayzar, quando o vio, disse. Por certo ao pe de aquelle castello passey a mayor afronta em que nunca me vi, que por socorrer a hua donzella, que dous caualleiros per -força queriá desonrar os matey ambos e de--pois sayra a mi dez, a que també venci e desbaratey co morte de muitos dellos. Por derradeiro sayo Dramorante o cruel, senhor desta fortaleza, a que també matey, estando presentes a isto Palmeirim e Floriano e Ponpides. E se vos bé parecer, deuemos yr la, ao menos repoufaremos algú espaço, que a senhora do castello, a qué o dey, he a propria, que queriá forçar, e nos fara todo seruiço. Vamos, disse Florendos, que nam sinto em to-

da esta terra outro ponoado mais perto. Mas como aquella casa tiuesse ja trocado os moradores e nam os que Albayzar cuydaua, antes de chegaré ao pe da fortaleza sahio hú escudeiro a elles: tras elle algú tanto arredados ficará quatro caualleiros armados de fortes e lustrosas armas, chegando a Florendos, disse. Senhor caualleiro, o grande Aftribor vos manda dizer que deixadas as armas, vos e vossa companhia vos vades meter em sua mão, se nã que sera forçado vsar de crueza, cousa fora de sua condiçam; porque quer saber se por ventura conheceys, ou soys hu caualleiro, que neste castello a treyçam co engano matou Dramorante seu primo e deu a fortaleza a húa donzella, que tem presa te ver se acha este, que deseja, pera os queimar ambos viuos. Albayzar quisera responder e Florendos na lho consentio, por estar sem armas, dizendo ao escudeiro. Dizey a Astribor, que eu nam sam o que deseja achar; poré conheçoo muito bé e sey que matou Dramorante co todos seus caualleiros como muito esforçado, e que entregar minhas armas nam o farey, se nam em parte onde mais seguridade tiuesse. Pois conue, disse o escudeiro, qu'é quanto torno co'essa reposta vos defendays daquelles quatro caualleiros, que té de costume tomallas por força ao que

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. que as nam quer dar por vontade: e antes de esperar outra reposta se foy. Florendos, vendo que os caualleiros se concertauá nas sellas, tomando húa lança, cuberto do escudo sayo a receber los. Todos juntos quebraram nele as lanças sem o poder mouer; e ao que encontrou, passando lhe as armas, deu co'elle morto no chão; e, arrancando da espada, antes que Astribor saisse, que se estaua armando a gram pressa, crendo que aquelle fora o que matara Dramorante, cortou o braço da espada a outro; e aos outros dous, inda que esforcadamente se defendessem, ferindoo por todas partes, em pequeno espaço os pos em tal estado, que, quando Astribor sayo, se nam podiă bullir. Elle sayo e hu cauallo ruão, armado d'armas negras, e temendo que qualquer comprimento, que fizesse, lhe podesse fazer dano, nam quis deixar a lança, posto que yio Florendos sem ella, ne menos soltar o escudo, vendo que o de seu contrairo estaua desfeito, antes batendo as pernas ao cavallo có toda a força, que pode leuar, o encontrou de feiçam, que a elle e ao seu lançou em terra. Florendos vendose em ta gra pressa, ocupado da yra e manencoria, que da soberba d'-Astribor lhe naceo, a pe cuberto do pequeno escudo, que lhe ficara se achegou a elle, que

assi a cauallo como estaua o esperaua, pore, temendose que seu contrairo lho matasse e que ao cayr podesse receber algu damno, confiando també na sua força e valentia saltou fora. Ambos começará a batalha temerosa e grande. na qual Florendos trabalhou tanto, que sem tomar nenhú repouso nem o dar a seu contrairo, que alguas vezes o quisera, a poder de muitas feridas o cstirou morto a seus pes; e, parecendolhe que inda o na era de todo, co muita pressa lhe desenlazou o elmo e cortou a cabeça, dizendo. Este he o galardam, que tua vida merece. Algús caualleiros, que no castello ficaua, deixara as armas, vendo seu senhor morto, e parecendolhe milhor conselho viera receber Florendos a porta entregandolhe as chaves da fortaleza; e, antes que se curasse das feridas, mandou que soltassem a donzella, qu' estaua presa. Albaizar foy aa prizam por sua propria pessoa, que era no baixo d'hua torre, onde a achou sem outro nenhu com hus ferros pequenos e delgados nos pes, e perguntando se auia outra prisam no castello, soube que nam, entam a trouue onde Florendos estaua tam desacordada e perdida, que Albaizar a nam conhecia. A donzella, quando foy no claro e o vio, lembrandolhe o perigo de que ja a tirara, o beneficio que entam recebia,

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 177

bia, que ouue por mayor que o primeiro, deitada a seus pes com muitas lagrimas, comecou lhe dar as graças por tantas merces. Senhora, este socorro agardecey ao senhor Florendos, que ahi esta, pois o fez, que eu por minha desuentura ja o na faço a ningué, né posso trazer armas. Ay senhor, disse ella, mal aja que tanto mal fez, qu'é yos era milhor empregadas que em nenhú e se isso muito durar sera graperda pera muitos, que tem cada dia necessidade de outras obras como as vossas. Albaizar lhe atalhou aquellas palauras, porque na era nelle sofrer nenhuas em seu louvor e rogoulhe quisesse dezir porque via Astribor alli viera ter e a reză porque a prendera. Senhor, disse ella, este Astribor era primo comhirmão de Dramorante o cruel e ainda mais peruerso e de piores obras; e ouuindo dizer que Dramorante era morto, trazendo configo dez caualleiros, veo ter a esta fortaleza a tempo qu'eu me nam temia de ningué, onde dando de supito, mandou meter a espada a quantos achou dentro e soo a mi deixou viua, dizendo que me queria ter em prisam te auer vos aa mão e queimarnos ambos juntos: e pera isso mandata seus caualleiros saltear quantos achaua, e tanto que lhos traziá e via que nenhú era o que esperaua, faziaos matar. Ja agora, disse Tom. II.

Albayzar, cessara essa crueza. Nisto acabara de desarmar Florendos e sazeremine hu leyto. A donzella o curou de suas feridas, que eran poucas e pequenas; que como se disse ja atras, esta donzella era gra sabedora naquella arte. Alli se detiueram mais dias do que Florendos quisera, que quem a vontade tem em outra parte qualquer detença lhe parece grande.

#### CAPITULO XCVII.

Do que passou Palmeirim em companhia da donzella de Tracia.

Artido Palmeirim da corte do emperador I seu auoo em companhia da donzella de Tracia, alguas auenturas achou, que se aqui na dize, que, posto que acontecidas a outre o poderam fazer dino de memoria, em Palmeirim ficaua de menos calidade, porque, segundo suas obras passadas, nenhúa cousa podia parecer grande, se na aquellas qu'é outros sam dinas de admiraçã. Assi que, deixando de contar alguas cousas, que naquele caminho passou, diz a historia, que auendo algús dias que partiram da corte chegou ao reyno de Tracia, de que a donzella se mostrou alegre e contente, vendo que ja hia chegando ao fim que de-<... leja-

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. sejana e tras que tantos annos trabalhara. E porque alli era conhecida e estimada sava pelas vilas e lugares, onde passaua, a vela como cousa desejada de todos, e punhá os olhos em Palmeirin, dizendo. Este he nosso naturai senhor: bemauenturados os vassalos, que de tam finalado principe sam suditos, pois se nelle encerra toda a valentia e esforço. E nam era muito que tanto d'ante mão o amassem e desejassem seruir como a seu rey natural, pois nan era de presumir que nenhu principe, por grande que fosse, quisesse engeitar ser rey de Tracia, e casado com Lionarda, que naquelles dias se dezia que era a mais fermosa molher, que a natureza criara, segundo o que se esperana das palauras del rey seu au00, que em as cousas, que era por vir, tinha esprito profetico, ou saber ta certo, qu'em memoria de nenhú dos presentes nam se achaua cousa em que sua sciencia e arte o enganasse. Poré como a vontade de Palmeirim estivesse entregue em outra parte de mais alto merecimento, ne agradecia os louuores, que lhe daua, ne via a ora em que acabasse sua empresa pera se poder tornar. Co'este pensamento caminhou tanto por aquelle reyno, que foy ter a cidade de Limorsão, onde o esperaua os grandes delle, que por hú correo, que lhe a donzella mandara, sabia de sua vinda. E o sayra a receber co todo o triunpho e cerimonia, que poderam, crendo que o faziam a rey de Tracia. No meyo delles foy leuado tee o apousento real, onde como a senhor o apousentara, e antes de se desarmar foy visitar a raynha Carmellia, au00 de Lionarda, que inda naquelle tempo era viua e em fraca desposiçam, por a idade sua ser muita. Ella o recebeo com taes palauras e amor, que parecia receber hú filho e na homé alheo : e na verdade a tençã da raynha era telo naquella conta e na é outra. Mas Palmeirim, que trazia a sua desviada de tal pensamento, pesaua lhe tanto destes comprimentos e cerimonias por ver o fim e refpeito co que os fazia, que lhe nam sofria a condiçam podelos esperar, crendo que co'isso ofendia a seu cuydado. Por esta reza como milhor pode se despedio della e se foy a sua pousada, onde o desarmou a donzella de Tracia e Seluia, que nunca o desacompanhaua, onde foy prouido da cea, a que estiuera presentes muitos grandes do reyno, que aquella ora trabalhaua por lhe ganhar a vontade, na querendo nenhú ser ausente en qualquer cousa, temendo que os outros lhe podessen furtar o tempo: erro que antre os mais chegados alrey se costuma mais quem outra gente. E assi

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. TXT he be que seja, porque neste trabalho d'esprito, que co'eles anda e sempre os acompanha, tenha o verdadeiro desconto das outras bonanças, que configo tem, que d'outra maneira poderlhiamos chamar ná homés, mas deoses; pois a natureza os dotou tam inteiramente de bens temporaes e do seruiço dos homés. que nenhúa outra cousa lhe fica em que possam conhecer a deos, se nam na superioridade do principe, que os opprime a nam sayr tan fora de mão como a condiçam os obriga: disto ná nos deuemos espantar, pois sam cousas que vá ordenadas por mão de qué em nenhua teue desorde. Acabada a cea, se recolheo a húa camara, onde auia de dormir, despedindose de todos, nam como superior, se na como ygoal companheiro; nam recebendo os ofrecimentos de cada hú da maneira que lhos eles fazia, mas segundo lhe ficaua vontade pera lhos satisfazer, de que algus come--çauam murmurar, julgando as palauras de Pakmeirim a outro fin. Poré isto nace do erro, que a fraqueza humana té, que he os mais homés murmuraré mais vezes do bé do que contradize o mal. Aquella noite passou Palmeirim em cuydados vivos, que o nam deixara dormir, esperando pela claridade do dia pera dar sim so que viesse, se a fortuna lho na estoruasse,

e ná se deter mais naquella terra, que lhe parecia que co qualquer detença, que nella fizesse, osendia a sua senhora, a que tanto amaua, e por nenhúa via lhe sofria a condiçãouuir palauras contrarias ao que trazia na vontade. Passada a noite, ja que rompia a alua do dia e o sol começaua estender seus claros e dourados rayos sobre a face da terra, Palmeirim se leuantou e chamando Selviam, que na mesma casa dormia, lhe deu de vestir e o ajudou armar, de maneira que quando os principaes do reyno acodiram ao paço, o acharam ja apercebido pera yr pastar os perigos pera que alli viera. E vendo que sua determinaçam era nam repousar nenhu dia primeiro que quisesse entrar na auentura do encantamento de Lionarda, acabado d'ouuir missa, que por mais cerimonia a disse o arcebispo da propria cidade, o foram acompanhando te junto do campo ou lugar onde o encantamento estaua: alli o deixară, depois de lhe representare todolos medos, que naquelle caso esperaua que lhe sucedessem, as quaes rezões mostraua temer pouco, que de reză mal se pode espantar co'ellas qué inda as obras na teme.

# CAPITULO XCVIII.

Do que aconteceo a Palmeirim no encantamento de Lionarda princesa de Tracia.

Hegando Palmeirim em companhia dos principaes do reyno de Tracia a hú oiteiro alto junto do encantamento de Lionarda, dalli lbe mostrară o lugar onde estaua. Como o dia fosse claro vio ao pe do outeiro em hú valle chao e gracioso antre hús bastos e alegres aruoredos huas torres altas co outrose deficios, ao parecer dos olhos cousa muito pera ver; porque, ale do sitio em qu'estava edesicados ser fresco e gracioso, quanto natureza podia pintar, a mesma maneira de casas e paços mostraua tanta diversidade de corucheos e varandas sumtuosas de marmores ta aluos e altos, que pareciá tocar ao ceo, có outros estremos d'enuenções e galantarias tanto d'admiraçã pera o engenho dos homés, que ao parecer defora se julgaua ser mais obra deuina que humana. Muito folgou Palmeirim de ver cousa tă alegre e apraziuel; e, inda que naquelle tempo tiuesse os espiritos mortos pela saudade, que o atormentaua, la lbe veo hua viueza secreta nacida da graça daquelle assento, trazendo

do aa memoria qua ditoso seria que juntamente co'a pessoa de Lionarda o lograsse, cousa que pera si na queria; que pera apagar seu cuydado nenhúa outra bastaua se na as esperanças de seu trabalho e o merecimento ante Polinarda. Depois d'estar olhando algu espaco a maneira do valle e as cousas co que antes o ameaçaua, tendo em pouco os medos dellas, porque seu parecer mais prometia deleytaçã ao corpo que temor ao coraçã, começou desestimar aquella afronta, o que na verdade nenhu discreto deve fazer, pois aas vezes vemos por experiencia que muitas cousas asperas de cometer té brandas as saydas, e outras os principios brandos e os fins asperos e dunidosos. Mas como a Palmeirin nacesse este despreço da sobegida de seu esforço e perigos, que ja passara, e ver que aquella na prometia nenhú, ficaua menos de culpar. A este tempo sahio hū caualleiro do meyo dos outros, homé antr'elles de grá credito e autoridade, assi por suas caas, como pela calidade de sua pessoa e esperiencia de cousas, que muitos annos lhe mostrară, e disse contra Palmeirim. Senhor caualleiro, a qué a fortuna tee agora ajudou ta fauorauelmente, que em todas as cousas, que fizestes, vos nam ensinou né mostrou o enues de suas obras ; né poresta bemauenturan-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. turança deixeis de temer os casos, que a vosso parecer foré pequenos, que na verdade quem nos muito grandes vos quis ajudar, també pode pera mayor mostra de sua potencia desempararuos nos de menor calidade: quanto mais que nenhua cousasse ha de julgar polla mostra que parece, que dahi nacé enganos, que depois na té remedio. Digo isto, por esta auentura, que estais pera acometer, que té o principio tal, que parece que mais foy feita pera contentamento que pera receo. Pois quero que saybays, que seu contentamento co perigo se a de ganhar, e por ventura depois que vos virdes nelle, o tereys por mais do que cuydays. Senhor caualleiro, respondeo Palmeirin, vossas palauras e a boa vontado; com que vos as dizeys, merecem o galardam e premio, que en agora ham posso; pois que sam cheas de verdade e desengano. Folgo em estremo de me dardes tam bom exemplo pera ao diante me lembrar, querera deos qu'ifto tenha o fim que todos desejamos e, sayndo daqui como eu espero ao diante volas seruirey. E porque este oferecimento fez logo enueja e algu dos que alli estaua, polla esperança, que lhe sicaua d'o vere rey, co rezoes mais cheas de seu respeito e interesse, que da verdade c'os leais a rep deue, começară louuar fuas cousas, mostran-Tom. II.

do que o que auia de passar era nada pera sua pessoa. Mas como a honra dos principes soo em suas obras e ná no louvor dos lijonjeiros consiste, na querendo Palmeirin ouuillos, pondo as pernas ao cauallo, se lançou pollo outeiro abaixo. Na verdade, se no tempo d'agora os principes affi fogissem ou mostrassem odio as lijonjarias e palauras ociosas, ne elas faria mal aos suditos ne danaria o credito delles: os bos aueria o premio de sua vertude, os maos de fuas obras e todos nesta vida receberia o galardam de seu merecimento. Os virtuosos deixariam de ser sometidos aos ná taes, no que se muito deue prouer, pera que a malicia na seja senhora da vertude, que te no inferno inda fe afirma que os maos dos menos maos esta apartados: ora se nestes que viué por orde diabolica se guarda regra ta santa e boa, quanto mais a deue auer antre aquelles, a que foy dado juizo pera se gouernare e segundo suas obras fere julgados, pois vemos que a cada hu pera gouerno de sua vida honra e alma ifto he necessario: quanto mayor obrigaçã sera a do rey, que alé d'estar na mesma quanto a si, esta na de todo seu pouo, que soo pera correger e emendar lhe foy dada ta alta superioridade, e nan ta somente no gouerno da justica e paza d'ocupar o mais do tempo, cor-. regen-

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. regendo as obras alheas, mas inda as suas h de ser tais, que nellas tomé exemplo: pera isto deué desuiar de sua conuersaçã tenções zelosas de mal, respeitando que inda que as suas seja vertuosas, acompanhadas dos taes em pou→ co tempo se trocă. Daqui nacera ser be quisto co deos, amado dos seus, temido dos alheos, finalmente tera vida contente e fim gloriosa: e d'outra maneira he forçado ser mal quisto, cousa que muito deue recear, que o principe qu'iso té, sempre viue co sospeita. Tornando so preposito, tanto que Palmeirim se lancou pollo outeiro, supitamente escureceo o ar, de sorte que a claridade, que antes fazia, se conuerteo ao contrairo. Os caualleiros, de que Le afastara, alé d'o perderé de vista, se na enxergauá hús a outros. Os troubes, terremotos e sinaes temerosos fora taes, que, perdido o fentido natural, algús cayra dos cauallos quasi sen acordo, os outros, perdidas as estribeiras, se apegaua aos collos dos seus e assi chegará aa cidade, rasgadas as roupas de se roçaré pelos matos, que naquella ora nenhú se lembraua de si nem do caminho. Mas como as cousas daquelle dia fossem diferentes dos passados em que algus prouara aquella auentura, a cidade se cobrio de neuoa tan espessa e negra e hu too ta temeroso e triste, que ningue tinha o juyzo ta liure, ne animo ta esforçado, que se sentisse isento do medo, que aquelles temores representaua. Seluia, que por mandado de Palmeirim ficara no outeiro, vendo seu senhor em tal afronta, perdendo receoa tudo e guiado do amor, co que o seruia, pondo as pernas ao cauallo, arrafados os olhos d'agoa, se lançou tras elle, mas como a calidade de aquelle encantamento era que ningue podia entrar no sitio deseso, sena por grá esforço e fortaleza d'armas, sem saber de que maneira fora trazido, se achou na cidade É companhia dos mais que nella estauá, a tempo que a neuoa começou desfazerse. E vendo hú temor tā geral é todos, temia algú desastre a seu senhor, isto porque lhe lembraua o pouco assossego que a fortuna té. Palmeirim tendo lembrança das palauras do caualleiro velho; hia arrependido do seu primeiro parecer, que enta conhecia o erro, em que caira, que, perdido o caminho, metido naquelas treuas escuras, ne sabia onde guiasse, ne como se defendesse d'hua dor secrèta, que parecia que lhe arrancaua o coraçã, de que se muito espantou, que nam cuydaua que naquele lugar ningué podesse empecer lhe, se na o seu cuidado. Nisto chegará a ele algús corpos inuefluees, que por força o arrancara da sella e der-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 18g. derribară no chão; e posto que pera defenderse arrancasse da espada e ferisse a húa e outra parte, via que os seus golpes nam faziá dano, né achaua em qué o fazer. Querendo tornar a caualgar, na achou em que, que o seu cayalo estaua dahi muy longe, mas antes a pos elle lhe tornară a tomar a espada e armas, ficando desacompanhado delas, de que começou cobrar algu receo, lembrandolhe que o esforço té necessidade d'armas pera execuça6 de seu effeito. Entă, vendo se daquella maneira, cansado de bracejar co'aquelles corpos 1em almas, se sentou, nam sabendo determimarse, tendo aquela auentura por cousa impossiuel d'acabar, pois nan via co que pelejaua, e qu'o visse, estaua roubado das peças, co que auia d'ofender e defenderse. A escorida cada vez era moor e nam daua lugar a poder yr por diante, né tornar a tras, e por isto dezia consigo proprio. Por certo mores acontecimentos tem o mundo do que os homés podé sospeitar, eningué querera meterse é seus desastres, que se ache desacompanhado delles; qu'é sim qué menos os teme esse os acha, e os que mais lhe fogé ná podé escapar de todo.

#### CAPITULO XCIX.

Do mais que Palmeirim passou nesta auentura de Lionarda.

Iz a historia que Palmeirim esteue assi algu espaço sentado no chão, aconselhandose co'elle mesmo no que devia fazer, e vendo que aquellas cousas na tinha conselho, leuantouse sem nenhua determinaça, encomendandose aos trabalhos, que a fortuna quisesse ordenar, desestimando o que ja lhe podesse acontecer, inda que fosse dar sim a seus dias, determinando vendelos o milhor que podesse. crendo, que qué morrendo faz o que pode, satisfaz co'a vida o que deue aa honra. Pesaua lhe co tudo ver se sem armas, temendo que a falta dellas na poderia conprir sua tençam. Do que se mais espantaua era ver que a alma se lhe entristecera dentro no corpo, de maneira que casi sentia os membros desemparados de toda sua virtude. Nisto deceo pelo outeiro abaixo hū tā gram roydo de trouões mesturado có vozes medonhas e tristes, que parecia que a terra se fundia. Tanto que aquelle roydo chegou a elle, foy rebatado supitamente e leuado no ar hú pequeno espaço, e logo o soltarã,

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. ră, deixandoo cayr de tă alto, que cuydaua que decia aos abismos. Mas, como seu acordo fosse grande, sofria aquelles medos co esperança de outros mores, sentindo mais que tudo seré de calidade, que na sofria resistencia. A este tempo se começou abrir a escorida algu tanto e se achou metido em hua ilha pequena que de todas partes cercaua hú pego d'agoa negra e escura de tanta altura, que parecia vir do centro da terra. Alé disso a cor e parecer della era ta triste, qu'é lhe pondo os olhos fazia hús desmayos no coraçam, co que de todo se achaua desacompanhado dos espritos da vida. No meyo della estaua hua aruore grande e mal assombrada, ao pe della hú caualleiro armado nas suas proprias armas de Palmeirin a espada na mão, dizendo. Agora, esforçado caualleiro, quero ver a que basta teu animo, ou como te defenderas da yra de minhas mãos, que c'os fios desta tua espada te desfarei esses ossos e tuas carnes sera manjar das alimarias desta terra e a gloria de tuas obras tá espalhada pelo mundo, tera sim em parte que nenhú possa dar reza della. Por certo que enta dissera que Palmeirim se achaua liure de todolos receos e temores, que tamanho medo podiá representar, diria o que quisesse, que o seu coraçã, ainda que sempre

andase acompanhado de toda virtude e esforço, a esta ora na era assi, que se achaua defapercebido das peças mais necessarias pera defensam de tamanha afronta: e vendo que soo co os membros corporaes, que lhe a natureza dera, se auia de defender contra o imigo armado, que segundo a proporçam e aparencia nã era pouco pera temer, encomendando suas cousas aa determinaçam da fortuna, posto que as da honra na se deué encomendar a ella, mas em tal estado se via que achaua isto por derradeiro remedio, e chegouse ao caualleiro, que co toda ferocidade o sayo a receber co'a espada leuantada. Supitamente os cubrio húa nuue ta escura e negra como fora as passadas, e assi por antr'ellas, perdida a vista de todo, o leuou nos braços, e a seu parecer o outro Ihe metia a cspada pollos peitos te o punho, de que recebia tanta dor, como se naturalmente fora verdade, e inda que pera sofrer este medo nenhú esforço bastara, o seu foy pera tanto, que, nam o desacompanhado nunca, andou a braços co'aquella fantasma tanto espaço te que de cansado o derribou; e querendo lhe cortar a cabeça, ao tempo que tirou a espada de dentro de si mesmo, se tornou desfazer a neuoa, e elle se achou co'ella na mão e suas armas no campo sem ver qué dan-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. dantes as trazia. Espantado de tanta variedade de cousas, vendo que, inda que os principios erá cheos de temor e espanto, no sim se desfazia em vaydade, começou perderlhe medo. Entam, armandose das mesmas armas, ellas lhe acrecentară mais o esforço e auiuară o desejo pera folgar co quaesquer nouidades, que lhe sucedessem. Logo se tornou o dia tam claro. que começou descobrir ao longe c'os olhos quanto a vista podia alcançar e vio que da outra parte da ilha no meyo d'hu campo verde, antre muitos aruoredos alegres, estauan os edeficios que do outeiro vira, poré pera pasfar da outra banda nam podia se nam anado pollo pego, que se ja disse : e porque o sabia mal fazer, receaua passar. D'outra parte a terra de cada húa estaua tanto mais alta que a agoa que parecia o espaço daquela altura seria sem medida. E vendo que pera passar era necessario lançarse de ta alto e depois nam poderia sobir a outra altura pera se poder passar ao campo e alé de tudo isto o peso das armas o poderia afogar, aqui foy posto em tamanha confusam, que nem o esforço bastaua pera cometer tamanho caso, ne o engenho pera o consolar. De todolos remedios carecia, e, pera mais recear, vio que da outra parte d'agoa andauam muitas alimarias de diuersas maneiras, medo-Tam. II.

nhas e espantosas, que parecia que o esperauam pera lograr suas carnes e sobre quaes seria as primeiras começaram antre si húa contenda tam aspera, fauorecendose huas a outras, que parecia desasso ou batalha de tantos por tantos. Ao que Palmeirim julgaua, esta era hua das notaueis cousas, que nunca vira, porque, durando sua porsia algsi espaço, nelle se desfizeram e consumiră muitas dellas. dando tamanhos yrros, que na cidade soaná tam claro como se dentro nella acontecera, de que geralmente se recebeo outro nouo temor, crendo que Palmeirim estaua é algu perigo grande. A qué este receo chegaua mais era a Seluia, sentindo na estar presente aos trabalhos de seu senhor, e passar por elles co verdadeiro amor como os leaes criados tem, o que os senhores muy be sente e mal agardece. A furia daquella batalha chegou tanto auante que todolos contendores della ficara estirados no campo, desemparados dos espritos. Palmeirin, depois que nam teue em que ocupar os olhos, vendo a peleja acabada, andou toda a ilha E roda por ver se em algu lugar della auia passaje. Ja que a acabaua de correr, em hua parte, que as agoas faziam remanso, vio hú batel có quatro remos e quatro onças por remeiros de marauilhosa grandeza, presas a huas

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. cadeas groffas, na popa por gouernador hú liam enuolto é sangue, como que se na mantinha d'outra cousa senam no dos passajeiros. Vendo tan duvidosa barca, vio que da outra banda chamaua hu home, que o passassem, de que se mais espantou, que nam cuydaua que ningué estimasse a vida tan pouco, que em rio tam duvidoso e barqueiros tam crueis a qui-Sesse auenturar : nisto se desamarrou o batel pera o yré buscar, e inda de todo nam era dentro, quando o liam o tomou nos braços e, desfazendoo antre suas fortes vnhas, começou banharse no seu sangue, dando as outras partes do corpo aos remeiros, qu'este era o sustentamento de suas vidas. Palmeirim, que vio o acontecimento daquelle, julgue cada hú os termos em que seu coraçam estaria. Poré, tendo por certo que, se na decesse, morreria na ilha, que nella ná avia nenhú fustentamento de vida, quis por derradeira determinaçan dar sim antre aquellos spritos irracionaes, deixando algua esperança na fortaleza das armas. E olhando por onde deceria, ná vio outro nenhú caminho se na húa lagia, que de cima da terra decia te a borda d'agoa. Esta era tam lisa, que em nenhúa parte fazia presa, né cousa onde se podesse pegar; e vendo que, lancandose por ella, chegaria a baixo feito pedaços, tornou a duuidar hu pouco. E como a grauidade do caso sosse tanto pera temer, socorreose ao remedio, que sempre guardaua pera os derradeiros perigos, qu'era as lembranças de sua senhora, co as quaes soya desbaratar todos por grandes e terriueis que fossem e co'a quella confiança disse. Senhora, na estimo a vida tanto, que sinta muito perdella, se se nisso na auenturasse a esperança, que me sosté; mas antes o mayor be que meu mal me podia fazer era dar fin a meus dias pollo teré meus trabalhos, e porque os que pior me trata nacé de vos, viuo ta contente d'os ter, que, avorrecendome a vida, desejo d'a soster pollos na perder a elles. Esta afronta, em que agora a vejo aventurada, he tamanha, que se nam pode passar sem algu socorro vosso: olhay o que podeys perder em mim: e pois todolos outros remedios me desemparară, aja é vos algua lembrança do que vos mereço, que esta soo me fara a vida segura, ou ao menos morrer contente. Como co'estas rezões achasse o coraçam acompanhado d'esforço e desacompanhado de todolos temores, que d'antes receaua, sem outra deliberaçã ne receo se lançou pela lage abaixo; pore como aquelles medos na tiuesse mais dano do que mostraua a representaçam delles, chegou aa borda d'agoa sem receber

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. nenhú; e vendo qu'os remeiros do batel desamarraua da outra banda por se vir a elle, começou fazer se prestes e tendo a espada na mão e o escudo no braço, co os mais auisos. que o medo e a necessidade lbe emprestauá. Na verdade cousa proueitosa pera onde se ha mester, mas ná pera naquella auentura, que tudo erá fantasmas e cousas váas; porque em o batel pondo a proa em terra e ele faltando dentro nam vio em qué fizesse damno, que os guardadores delle se lhe somirá, ficando soo sem nenhua outra companhia: e tomando os remos nas mãos, contente de se lhe aquella abusam desfazer em aar, atrauessou o rio, e vendo a grande altura da sobida, que era tá ingreme e dereita, que se na podia trepar por nenhua parte, tomou outra vez a cuydar no remedio, que tamanha afronta podia ter. Estando posto em tá gram confusam, vio que do alto da rocha te chegar a elle deixaua pendurar hu cesto velho e roto por hu cordel ta fraco e delgado, que parecia que o peso do mesmo cesto na podia soster: quando Palmeirim vio que pera sobir aquella altura na auia outro caminho, guiado ainda das lembranças de qué seruia, cuydou por alguas vezes se deixaria as armas, crendo que lhe podia fazer pejo, e desarmandoas pera ficar mais leue, **Se** 

se quis soo co'a espada meter no cesto. Mas como o coraçam aas vezes antes que as coufas aconteçă as sospeita, veo lhe hu receo, que lhas fez tornar a vestir, crendo que poderia passar por parte onde lhe seria necessarias. Enta, pondose ao que lhe podesse suceder, se meteo dentro, e, sem ver que tiraua pelo cordel, se vio leuantar no ar, sobindo co hú compasso ta vagaroso e quedo, que aquella detença lhe dobraua o medo. Ja que hia em grande altura, sentio desfazer o cesto por algus lugares e o cordel estirarse tanto co o peso, que destorcendose de todas partes, sicou posto em hú fio tá fraco e delgado, que quasi c'os olhos se na enxergaua. Na verdade inda que os medos, que te li passara, forá grandes, este lhe pareceo mayor que todos, que se via posto no derradeiro estremo da vida, leuantado no ceo e a esperança pendurada de hu cabello. Isto o fez socorrerse outra vez a sua senhora, como que soo nella segurana seus males. E asse como todas as cousas soo na fe se condena ou ialua, esta, que co sua senhora teue, foy de tanto merecimento, que, quebrando a tardança do encantamento, em hú momento o pos en cima na borda do campo, onde fora a batalha das alimarias, de que ja nam vio final, e també perdeo de vista o pego, que erá as coucousas, que te entá lhe fizerá temor e medo, de que recebeo húa alegria noua, que lhe desbaratou as tristezas, de que tam cercado estaua, como o costuma fazer onde ella nam he esperada.

#### CAPITULO C.

Como o encantamento de Lionarda foy quebrado e ella tirada delle.

P Affadas estas cousas, se acabou de gastar o dia e a lua, que entá era chea e estaua em toda sua força, desempedida de nuues e outros empedimentos, que as vezes lhe tolhé sua claridade, começou d'aparecer da outra parte de ocidente co tam viuo resplandor, que parecia que saya fora de seu natural. Os rousinoes e outros passarinhos, de que a terra era pouoada, começara a festejar a noite com tanta diuersidade de musicas e outros prazeres alegres, que fazia por a Palmeirim em esquecimento os trabalhos passados. E lançando se ao pee d'hua aruore co tença d'os ouuir, teue tamanho poder o cansaço e quebrantamento do que passou, que adormeceo sem comer em todo o dia, cousa na verdade para elle pouco necessaria; que, inda que a vida sem isso na pode sustentarse, quando os espritos está acompanhados de trabalhos, delles ve sustentamento aos membros, có tanto que o espaço na seja fora de regra, que entá na sofreria a natureza tanta tardança, que té por natureza ser debil e fraca e tirada de seu curso, perece logo. Palmeirim dormio a noite co tanto repouso como tiuera o dia aspero e sem elle. Ja que a aluorada chegaua acordou ao cantar das aues, que lhe parecia tá alegre pera ouuir e saudoso pera contemplar, que desejaua a tardança do dia pera mayor espaço gozar aquelle contentamento. Mas, como isto seja cousas, que va por sua ordem, nam tardou muito que ellas o desemparara, indo se cada hú a sua parte, que a claridade do sol, que ja assomaua e o vso de buscar seu mantimento as fez espalhar. Palmeirim se leuantou em pe, e pondo os olhos no campo, contente de ver a graça delle, contra onde saya o sol vio as torres e edeficios, que do outeiro estiuera vendo o dia d'antes, cercados dos mesmos aruoredos, que vira de longe: e posto que aquella mostra nam daua esperança de nenhú perigo, as cousas que passara lha faziam ter. D'outra parte, ja se nam receaua de nenhúa, porque qué de algúa se espanta de pouca experiencia lhe ve. Caminhando contra as casas

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. rio o seu cauallo preso ao tronco d'hua aruore, sellado e enfreado da maneira, que o perdera, de que nam se marauilhou, tam costumado estaua de ver nouidades naquella terra. Caualgando nelle, feguio sua via e na andou muito que ao encontro lhe sayram dous caualleiros, que, alé de seré d'estremada grandeza. vinha cubertos das mais lustrosas e ricas armas. que nunca vira, que, baixadas as lanças, cubertos dos escudos, remeterá a elle, que da propria maneira os recebeo, e encontrando hú por meyo do escudo se lhe tornou em aar, de sorte que logo o perdeo de vista. O segundo s inda que o encontrou també, nenhú damno lhe fez. Palmeirim arrancou da espada o virando sobr'elle ja o na achou, que també se somio diante los olhos. E pondo as pernas ao cauallo por chegar a hús homes, que leuantaua húa ponte leuadiça de dentro d'hua torre, que atrauessaua por cima da caua tee a parte do campo, chegou a tempo que lho defendeo, entrando polla mesma ponte co tamanha presteza, que antes que cerrassem a porta, por onde se recolhia, se achou co'elles de uolta em hu patio grande, que de todas partes estaua cerçado de casas nobres. E posto que a maneira dellas fosse muito pera ver, na lhe deram esse vagar dous gigantes, que se lhe pusera diante Tom. II.

có grandes maças nas mãos. Mas como é Palmeirim estes medos fizessem menos medo que os outros, que passara, saltando fora do cauallo, os cometeo assi a pee, acompanhado de seu natural esforço. A batalha antr'elles foy b€ prestes acabada, que como os gigantes nam fossem feitos pera empecer mais que có as aparencias, tanto que Palmeirim começou d'os tocar, se desfizera em aar, de que naturalmenre era formados; entam vendo que todalas afrontas, que se lhe representaua depois que sayra do pego da ilha, era vanidades, determinou cometer os que lhe sucedessem como cousas vaas e de nenhú temor. E, olhando se acharia sobida pera o alto, vio por baixo d'bus arcos hua porta pequena, de que nacia hua escada tã ingrime e estreita, que, alé de ser trabalhosa de sobir, a gra trabalho podia nela caber hú home, e era de tal comprimento, que parecia qu'é grande espaço se na acabaria d'andar. Palmeirim desejoso de dar sim a tanta cousa, entrou por ella, e nam teria muita parte andado, quando começaram a tremer as paredes das ilhargas, de maneira que huas vezes lhe parecia que a boboda de cima caya sobre elde, outras vezes se achaua ta entalado, que mā podia menearse. Assi que por grande espaso se deteue antes de chegar aa mayor altu-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ea da escada, onde o tremor teue sim e elle se achou em hum corredor comprido e largo obrado por marauilha. No cabo delle effaua hua porta grande fechada co tres cadeados de muita groffura e fortaleza: ao pe da porta lançada hua serpente de tamanha grandeza, que alé d'ocupar todo o portal, tomaua muita parte do corredor e sobre isto mostrana a catadura tă fera e era de tal compolică, qu'é nenhua parte della se podia poer os olhos, que deixasse de criar temor ao coraçã; e sobre tudo la lhe sentia húa viueza ta esperta, que na dana lugar a esperança de se poder enganar por manha, quando na se podesse conquistar por força. Por hum cordel grande, que tinha lançado ao pescoso, se penduraua outras tantas chaues quantas era as fechaduras, qu' estaua na porta, por onde Palmeirim conheceo que qué dentro quisesse entrar, co'ellas auia d'abrir e vendo que o porteiro era tá desconversavel, que ná as queria dar a nenhú e pera lhas tomar contra fua vontade seria trabalho vão, esteue hú pouco duvidando o que faria, depois, desembaraçado de medo, ocorrendolhe aa memoria as vaidades daquella casa, determinou cometela: e como as mais das vezes o fim das coufas na determinaça delas consiste, acabado de se determinar, remeteo de Cc ii ·

de supito cuidando d'a ferir: a serpente se leuantou a elle yrosa e abrasada em fogo, lancando chamas polla boca. Mas como o temor faz espertar o esprito, vendose Palmeirim em tamanha afronta, meteolhe a espada por hua das ventaas, que demassadamente era grandes e trazia abertas. A serpente co yra lançou tamanha cantidade de fumo por ella e pella outra, que congelou o ar ta espesso e negro, que nenhua cousa se enxergaua : e como a dor da ferida fosse grande, dando bramidos e vrros se lancou fora do corredor e foy por hú espaço afsombrando a terra co'elles. Os que estauá na cidade, quando affi a vira yr, que paffou por cima della, vendo cousa tá temerosa e medonha, be crera que Palmeirim na estaua issento d'algus temores asperos. E posto que a muitos lembrasse pera lhe dar que cuidar, a Seluia daua muita pena, que, inda que dos perigos corporaes estiuesse liure, dentro nalma sentia os de seu senhor. Palmeirim, tanto que se vio desembaraçado daquelle medo e o fumo de todo desfeito, pode chegar a porta, onde achou as chaues, que a serpente deixara, co que abrio os cadeados e entrou em húa sala ta artificiosamente laurada, que a seu parecer ne os apousentos da ilha, que ganhou a Eutropa né menos os de Daliarte no valle escu-

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 205

to lhe ygoalaua com muita parte. Entrando por outras casas, sem acharninguem, que lho tolhesse via que todas erá do mesmo jaez. Julgaua por cousa singular o saber del rey de Tracia, de cujo juizo sayra a inuençam de tal obra. Como a serpente dos perigos vãos fora o derradeiro daquelle encantamento, na achou mais qué lhe fizesse pejo na entrada, que pera receo verdadeiro las estaus a vista de Lionarda, de qué nenhú saber humano se podia saluar. Andando descurrendo a húa e outra parte, outio falar molheres em outro quarto daquelle apousento, as quais depois d'o veré, espantadas de tal nouidade como ver homé armado antr'ellas, desemparando a casa, se lançarā por hūas varandas, que cahiā sobre hū jardim. Palmeirim as seguio, e chegado ao mesmo jardim, que lhe pareceo peça de muito mais louuor que quantas vira naquelle apousentamento, na andou muito por elle quando a sombra d'hús loureiros bastos e verdes, em torno de húa fonte da mais noua e marauilhosa enuençam, que nunca vira, vio algúas donzellas fentadas tā fermosas, que pareciā merecedoras daquelle lugar e antr'ellas Lionarda, qu'é fermosura e parecer lhe fazia tanta vantaje, que na sofria comparaçam. Alguas dellas em o vendo, se leuantará pera o vir receber, como qué ja sabia que por elle saya daquelle encantamento. Lionarda o recebeo co o gasalhado e graça, de que a natureza a ornara, dizendo. Certo, senhor caualleiro, ainda que a obrigaçã de tamanha diuida, como a em que me posettes, se nam possa pagar com palauras, peço vos que a vontade, que me fica pera vola satisfazer tomeys por satisfaça de vossas obras, e ao diante, se o tempo co minha honra der lugar a volo poder milhor galardoar, entam quero que vejays o desejo, que me fica de comprir o que deuo. Senhora, respondeo elle, affaz satisfaçam de qualquer trabalho, por grande que seja he esse parecer e fermosura pera que a vontade tiuesse tam liure, que lhe deixasse conhecer tanto be. E porque as cousas desta casa sam todas de tanto espanto, que as presentes faze sempre esquecer as passadas, peço vos, senhora, que me digaes se ahi ba ainda algu perigo por passar, que seja mayor que o em que agora estou, e desesperarey de o acabar, que ja sey que a esperança de tamanhas cousas pera maior animo que o meu se deuc goardar. Por certo, ainda que Lionarda em estremo fosse fermosa, tanto que se na podia mais dizer, o pejo, que daquellas palauras recebeo, lhe fez hua cor vergonhosa no rosto, que a fez muito mais

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 207 fermosa, que lhe parecerá ditas ao fim que co reză se podia sospeitar, e respondeo. O perigo, em que vos, fenhor caualleiro, agora vos vedes, na sey que tal he, os desta casa ja sam acabados, porque com entrardes aqui feneceram todos. Mas nisto a reuolta da gente da cidade, que entraua pelas casas, era tamanha, que parecia ainda outra afronta, os quaes tanto que viram passar a serpente, sendo informados pollo regimento del rey, que aquelle seria o fim de todalas cousas do encantamento de Lionarda, postos a cauallo a redea solta se partiram, e, entrando de supito, forá ter onde Lionarda estaua. Hús se lançaua a seus pes, outros lhe beijaua as maos como a fua senhora natural. Algus o queriam fazer a Palmeirim, crendo que o fazia a seu rey. Mas elle, que trazia o pensamento desuiado nã o consentio a nenhu, antes os recebia con ygoal cortefia. Nã tardou muito que chegara as andas da raynha Carmelia, é que leuaram a Lionarda. E foy recebida na cidade co todas as festas e gasalhados, que o pouo em ta pequeno espaço pode inuentar. Palmeirim se espantaua, indo polo caminho, de na ver o pego por onde passara ne smal delle, porque, inda que as outras cousas tiuesse por artesiciosas, soo aquella julgaua por natural e verdadei-

deira. Tanto que chegaram aa cidade, Lionarda se recolheo com sua auoo Carmelia, da qual foy recebida co tanto prazer como a noua vista e tá desejada requeria. Palmeirim foy apousentado onde o fora de principio, e Seluiam o desarmou alegre d'ouer fora de tam grandes perigos e có tamanha honra. Que esta fe e amor lhe nacia da mesma fe, que lhe Palmeirim sempre tiuera, que quando isto assi nam he, a ingratidam do senhor faz o seruo insiel. A donzella de Tracia lhe fez trazer de comer cousas necessarias aos trabalhos passados porque os membros trabalhados soo co'isto e repoulo se sustentam. Na cidade se começaram ordenar festas pera o outro dia gastando cada hū, segundo sua calidade o sofria, com enuencoes diferentes, conformes ao engenho de cada hū; que natural he ao pouo diverso inuentar diversas cousas.

### CAPITULO CI.

**D**o que Palmeirim passou na corte de Tracia o tempo que nella esteue.

A O outro dia, depois do desencantamento de Lionarda, começou d'acodir gente de toda a comarca a ver sua natural senho-

be Palmeirim de Inglaterra. ra. As festas se começaram de sorte, que o principio dellas, segundo o fundamento que leuară, parecia feito a fim de nam ter fim. Qu'isto tem as cousas grandes parecer que se na podé acabar. Palmeirim esteue oito dias na corte a rogo da raynha Carmelia e aos olhos de Lionarda tam gentil homé, como ella aos de todos gentil molher. E porque os principaes do reyno o nam viam tam entregue a querer ser rey, conformados có o testamento de Sardamante, depois de teré por alguas vezes conselho sobre isso em casa de Carmelia e em sua presença, determinară fazerlhe hua fala, encommendandoa ao duque Radialdo, por ser pessoa prudente e eloquente. Co'esta determinaçă foră aa pousada de Palmeirim, que co Seluiam estaua concertando a yda pera outro dia. E depois de passaré alguas palavras desuiadas do propolito, o duque começou dizer. Esforçado principe, porque cuydo que vos he notorio o regimento, que Sardamante nosso rey deixou acerca do cafamento da princesa Lionarda nossa natural senhora e sua neta, sera escusado trazer volo aa memoria. E alem de ser rezam seguir o mandamento de hu principe tam sabio e prudente em todas suas cousas e ta pouco costumado a errar em nenhúa, a nos todos juntamente nos pareceria grá sem Tom. II. rerezam que, o que vos com grá trabalho ganhastes, possuisse outro co vida descansada lembrandonos també que nisto cobramos rey e senhor dino d'outros mayores estados; e que vossas obras por ventura vos ponhã em tamanha alteraçã, que vos enfiné a engeitar as cousas de tamanho preço, lembreuos que aas vezes em os principios da hidade promete a fortuna esperanças, que depois se torna vaas, e ao tempo que os homes conhece este engano, ja nam tem tempo pera poder esperar, ne menos o tempo pera lograr algu be, se lho ella enta da, quanto mais que vos deue lembrar que o officio da mesma fortuna he derribar mais asinha os grandes, que leuantar os pequenos; e que a natureza humana assi nos principes como na outra gente a toda miseria esta oferecida. E pois estes receos. que o mundo traz a que nelle viue, se podé apagar co bes de fortuna certos, antes que co suas esperanças incertas, olhay o que tendes na mão, o estado, que se vos aparelha, alem dos mais que por vossa natureza real desde o principio de vosso nacimento vos esta aparelhado. Co'este acrecentamento de senhorio sereys mais temido e receado dos estranhos. amado de amigos, be quisto de vassallos, se o acrecentamento das riquezas vos ná trastor-.nar

nar a condiçă, cousa, que muitas vezes acontece. Assi que finalmente, o que agora ganhastes co trabalho e armas, possuyreys sem ellas e co descanso; porque pouco necessarias sam a que viue sem imigos. O merecimento e calidades de Lionarda querer volas dizer, seria paruoyce; por isso né eu cometerey tamanho erro, como he meter a mão em seus louvores, ne vos trarey aa memoria, se nam que vos lembre que aas vezes perdé os homés coufas, que, quando lhe chega o arrependimento dellas, ja se na pode cobrar. Por certo, senhor duque, respondeo Palmeirim, se algua me fizesse nam aceytar tamanha boa ventura, sera nam crer de mi que o merecimen. to da senhora Lionarda fica posto em seu lugar. Deyxaya pera que suas calidades reques rem, nam desejeys empregar ta mal que a fortuna goardou pera outro mayor be. Ja sey; disse a donzella de Tracia, que sempre na sua camara estaua e a estas palauras fora presente. que nam tem o amor tam pequena parte em vos, que vos deixe lograr o que vossas obras merecem; e porque de todo nam sejays perfeyto, fostes nestes casos someter a rezam aa vontade; e entá ficaes mandado por ella e affi trazeys o cuydado ocupado em parte, onde por ventura se nam lembram de vos e que vos Dd ii

fazem esquecer do que vos mais deue lembrar. Nã he muito que, no que tanto vos releua, esteis tam cego, pois he certo que poucas vezes em coraçam fem repoulo se acha juyzo claro. Eu vi muito bé a proua, que de bom namorado fizestes na cidade de Costantinopla. e sev que a fee e amor, com que tá grande coula acabastes, tem alguas rayzes dentro em vos, que vos estorua o galarda dos trabalhos desta terra. A todos pareceram bem as palauras da donzella, qu'isto té as obras da descricam satisfazere aos discretos e na parecer mal aos que o nam sam. E porque com nenhúas rezões, que elles dissessem, ne alegassem, poderam fazer co Palmeirim que soltasse algua palaura, de que podessem lançar mão, e, dando a reposta a Carmelia, vieram ao derradeiro remedio, que era pedirlhe que da sua mão desse marido aa princesa segundo a forma do testamento del rey, porque cria que seria vgoal ao merecimento de Lionarda, de que Palmeirim ficou de todo contente, vendose desapressado de tamanha emportunaçã. Isto o fez logo mais alegre e falar co mais despejo, respondendo. Certo, senhores, eu ey na mayor boa ventura do mundo quererdes que a senhora Lionarda case, segundo meu parecer; e que eu na possa buscarihe cousa, que ygoala co seu me-

### be Palmeirim de Inglaterra. merecimento, porque cuydar isto seria trabalho, ao menos buscarey pessoa, que ao parecer de vos todos, ponha o risco adiante de quantos eu sey; e sendo assi, eu co minha honra sicarey liure de tamanha obrigaçam como he a em que me pondes. Os virtuosos ficara contentes e os maos nam teram de que murmurar, Muito agardecidas forá estas palauras de Palmeirim, crendo que as obras nam seria longe dellas; e co sua reposta se foram aa raynha Carmelia, que, ja desesperada delle na aceitar o casamento de sua neta, contentouse do outro derradeiro remedio, que era a esperança, em que as deixaua co sua promessa, e que disto pesasse a todos, em Lionarda sez muito mayor abalo, a donzella de Tracia a consolaua, dizendolhe. Senhora, na sey porque sentis tanto as cousas, que sena deue sentir: que esperança de poder viuer contente podeys vos ter em poder d'hu home tam namorado doutré? ou como podeys crer que húa fe ta verdadeira, como a sua, se pode perder algu ora? que vossa fermosura e merecimento seja grande; que sabeys se o seu cuidado esta posto em que na merece menos? E també, que contentamento podeis ter de hu home, a que por ventura estando com vosco sentireys lembrancas alheas, que o fizessem lograr vos co me-

nos

nos gosto? Folgay muito disto assi ser, que as vezes cousas muito desejadas alcançando as dam pesar. Palmeirim tem hu hirmão tá gentil homé com'elle, tá bó caualleiro com'elle e tá liure na condiçá, que na experiencia da copa, alé de na fazer nenhúa mostra de namorado, escureceo as que os outros fizeram. Este pode casar co vosco, e ale de nisto satisfazer o que mereceys, na lhe pode lembrar cousa, co que recebays paixa, que pera as virtuosas nenhua he tamanha como a que destes casos nace. Tantas cousas a donzella disse a Lionarda, que a fez na sentir a perda de Palmeirim e desejar a seu irmão, qu'isto to ellas por natural condiçam, sere tá variaveys, que o que muitos dias té arreygado n'alma, em hú soo instante co poucas palauras se lhe barre. No mesmo dia se foy Palmeirim despedir della e de sua au00. Carmelia, antes que se fosse, se apartou co'elle, dizendo. Senhor Palmeirim, nam quero gastar tempo em pedir vos o que ja negastes a qué milhor volo saberia dizer; pois vejo que qué ta entregue té a vontade, seria mao de mudar della, somente vos lembro pois minha neta estas soo a vos-1a ordenança, que olheys o que acrecentays em vossa honra, dar lhe marido conforme a sua pessoa e estado. E se vos parecesse be que por

### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. por algú dia fosse estar na corte do emperador Palmeirim, onde agora he a flor de toda a cauallaria do mundo, eu leuarei nisso gosto; assi porque sey que desse emperador a de ser tratada honradamente e posta na conuersaçã de sua neta e outras princesas d'alto merecimento, como porque ahi ha todolos principaes caualleiros, que agora trazé armas, de cuja massa queria fosse o sucessor deste reyno. Senhora, disse Palmeirim, vosta tença me parece tă discreta, como vossas obras sempre forá. A mi me parece muito bem esse conselho. Do emperador vos sey dizer, que, alé de folgar co'isso muito, cuidara lhe fazeys merce sinalada, qu'esta he sua condiça, e logo senhora o deueis por em obra; que as cousas be acertadas ham de ter execuça breue. Eu estaua pera mandar, respondeo a raynha, a minha donzella, que leuou a copa, assi por ser ja laa conhecida, como porque cuido que he pera tudo o que lhe encommendare també nisto queria vosso parecer, que sem elle nam quero fazer nada. O qu'eu daqui julgo, respondeo Palmeirim, he que vossa A. acerta no que faz, que a donzella he pera muy grandes obras: e antes que se partisse, como fosse cousa, que a raynha ja praticara co os grandes, a mandara chamar e alli ambos juntamente lhe dera

a for-

a forma e maneira, que auia de ter em sua embaixada. Aquelle dia lhe fizera hua carta de crença pera se partir ao outro. Acabado d'ordenar todas estas cousas, Palmeirim se despedio da raynha e da fermosa Lionarda, contente e alegre por saber que yria ter a aquella parte, onde desejaua pera se sentir laa, que né o seu parecer estremado, nem a grandeza de seu estado poderam mouer sua tençam. Tambe porque cria, que alli descansaria as obras de seu hirmão Floriano do deserto, que de tanto preço erá merecedoras. Ao outro dia, depois de ouuir missa, se partio acompanhado dos grandes tee fora da cidade, indo armado de suas armas co'a mesma deuisa do tigre, pela qual dalli por diante lhe chamara caualleiro do tigre. Despedido delles co'promessas d'amizade se pos ao caminho, oferecendo o corpo aos trabalhos, o coraçam a seu cuydado, esquecendolhe co'este temor os outros, em que a fortuna o podia poer. Nam lhe lembrando que a seus desastres tam sogeito esta o esforçado, o couarde e o grande, como o menor.

#### CAPITULO CII.

Do que aconteceo a Florendos depois que sayo de castello de Dramorante o cruel.

Lgus dias Florendos e Albayzar estiuera no castello de Dramorante, que as feridas, que Florendos recebeo na batalha de Astribor, na dera lugar a se partiré mais cedo. Entă, tornando o castello aa donzella, que o curara, se partira a via d'Espanha, onde de principio guiaua; e porque alguas auenturas, que passară, nă foră taes, que se deua falar nellas, diz a historia, que atrauessará todo o reypo de França, na hindo poré aa corte; porque se temeo Florendos qu'el rey Arnedos e a raynha Melicia sua tia o detivessem algus dias. Entrando no de Nauarra, ao segundo dia, que caminhară, foră ter a hū valle gracioso e grande, pelo meyo corria hu rio de muita agoa, cuberto d'aruoredos de diuersas maneiras, cousa, que a Florendos fez saudade, que lhe trouue aa memoria a mansida das agoas do tejo e castello d'Almourol. E muito mais se lhe acreeentou, quando ao longe na borda do mesmo rio vio assentado hú castello de marauilhosa feiçam. Caminhando pera aquela parte, lhe Tom. II. fayo

favo ao encontro húa donzella a pe e co'ella dous escudeiros. Chegando a elles, vendo soo Florendos armado, endereçandolhe suas palaaras, disse. Senhor caualleiro, Arnalta princesa de Nauarra minha senhora manda dezir vos, que pois a ventura vos trouue a esta parte, de tres cousas conué que façais húa, ou vos torneys por onde viestes ou jureys que ella he a mais fermosa do mundo, e assi o combatays toda vossa vida a quantos o contradisseré, ou premetays de nunca exercitar armas se nam em hua empresa, que vos ella mandar: se nenhua destas vos na parecer be ne a quiserdes seguir, que entam conué que fintaes os perigos deste valle e morrays na prisam prepetua, que pera taes té ordenada, onde ja está os outros, que nam querendo fazer isto, seguira conselho errado, de que depois se arrependera e lhe nă pode aproueitar. Alé do que me mandou que vos dissesse, eu de minha parte, porque me pareceys mancebo e gentil homem, vos peço que vos na pese jurardes de defender sua fermosura da maneira, que o ella quer, pois nisto na defendereis mentira e pelejar pela verdade faz sempre a vitoria certa. Senhora, respondeo Florendos, qualquer dessas cousas, que me manda que faça, farey de muito maa vontade, e a que vos me aconselhays de muito pior

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

pior que todas. A empresa, que dizeys que jure, queria que me dissesseis, que tal he: porque se nessa a eu seruir a ella e fizer o que deuo ami, pode ser que a na engeite. He cousa, que os homés tanto recea, disse a donzella, que primeiro, que se lhe descubra, o: há de jurar, que depois nenhú o quer prometer e se o prometé nam o cumpré. Segundo isso, disse Florendos, desauindos estamos, que eu nă ey de prometer cousa sem saber o que prometo: por tanto antes quero experimentar os: medos, có que me ameaçays, que outorgar no que pedis. A donzella se virou pera o castello, dizendo. Eu cuydaua vos aconselhaua be, pois vos assi na parece, esperay o que vier. No proprio instante sayra de dentro da fortaleza seys caualleiros armados de frescas e lustrosas armas, os escudos embraçados, as lanças baixas, dizendo. Do caualleiro sandeu, agora conué que sintays os danos, que a neicidade traz configo: remetendo a elle de supito, posto que ja o tomará apercebido, encontrară no có tanta força, que arrebentando a cilha, derá co'ele no chão; e posto que do seu encontro derribou hu deles atravessado na lança e co'a espada na mão esperasse resistir aos outros, vio que ja os cinco outra vez fazia volta assi acauallo co tençam d'o atropelar, de Ee ii

# PARTE H.

que Albayzar, que a isto era presente, recebeo tamanha dor, que se nam podia sofrer, vendo vileza tá grande de tantos contra hú foo: e sentia mais aquella ora nam ter armas, que se perdera a metade de todo seu senhorio. Florendos, ainda que cuidou desuiarse, nam pode tanto que hú delles o nam encontrasse co os peitos do cauallo, de sorte que o derribou; caindo pore sobre as mãos, sem Florendos poder fazer dano a nenhú nas pessoas né nos cauallos, e antes que tornasse receber outro, leuantandose de pressa, se encostou a hua aruore, que tinha o pe grosso, esperando sua fortuna, ta quebrantado da queda e encontro do cauallo, que lhe parecia que os osfos' the deixara moydos. Em voltando os outros fobre elle, vendoo daquella maneira, disse hu delles. Nam sam esses os remedios, que vos a vos hã de saluar; milhor he dar des vos a prisam primeiro que vos custe mais sangue e trabalho. Nã sey, disse Florendos, que antes nam queira morrer em húa ora, que viuer em prisam antre ta vil gente. E se em vos ouuesse esforço pera hú e hú vos combaterdes comigo, se nam ao menos, pois ja quereys ser todos, seja a pe, eu vos mostrarey quanto mais pode a virtude de hu bo, que a malicia de muitos maos. Nã sey que vos engana, disse o outro,

#### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

que cada hu de nos basta pera vos fazer render e, de o termos por vitoria pequena, pelejamos juntamente. Mas pois vos parece que a pe tereys milhor partido, vedes nos decemos todos a pe. E faltando fora dos cauallos se viera a elle: poré como Florendos estiuesse cheo de yra e manencoria, vendo que ja có menos receo os podia esperar, remeteo a todos co tamanho impeto como o fazia leuar sua vileza delles. Ferindo a húa e outra banda có golpes ta temerosos e grandes, qui é pequeno espaço os fez arrepender de se teré decido: e posto que os caualleiros no esforço e destreza das armas fossem os milhores de toda Nauarra, nam podera tanto defenderse da furia de Florendos, qui é pouco espaço deixassem de andar maltratados e feridos, e hu ja estirado no campo d'húa ferida, que recebera na cabeça, que lhe chegou aos miollos. Florendos també trazia alguas, de que lhe saya muito sangue, mas a braueza, com que pelejaua, lhas nam deixaua fentir. Antes, vendo que lhe compria renouar de nouo os golpes. porque seus inimigos nam mostraua fraqueza. fez tanto, que dos quatro, que ficaua aos dous derribou quali sem acordo e ao outro cortou o braço da espada junto do cotouelo: o que ficaua, vendo seus companheiros em tal esta-

do, quis antes morrer de mestura co'eles, que renderse a home, que na sabia se acharia nelle algua piedade. È co'esta desconsiança se lhe dobrara as forças e esforço, de maneira, que pelejaua mais que de principio, mas como pera Florendos tudo fosse pouco, o carregou de tantos golpes, que desapoderado de toda sua força o estirou a seus pes. Estando desenlazandolhe o elmo pera lhe cortar a cabeça, acudio a princesa Arnalta, acompanhada dalguas donas e donzellas por lhe defender a vida, qu'este era seu primo comhirmão, dizendo. Senhor caualleiro, pera que quereys escurecer vitoria tamanha com matardes que nam pode defenderse; peço vos que a vida desse caualleiro me outorgueys, e se o agrauo, que vos aqui fizeră, se pode enmendar em algua cousa, em mi tendes a vontade certa pera todas as que vos comprirem e a minha honra e autoridade nam fizere dano. Senhora, disse Florendos, inda que a vida na se ha de dar a quem em maas obras a despende, vos valeys tanto, que se vos na deue negar nada. Peços por merce que a troco deste seruiço me queirays dizer qual he a reză, que vos moue a soster este costume. Senhor, respondeo Arnalta, porque qualquer detença pode fazer dano a essas feridas, vos peço vos recolhais ao castello, que depois de fer-

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

serdes curado dellas e també os meus das suas, vos responderey: co'isto o fez recolher a fortaleza, onde foy curado por húa donzella fua: e as feridas, que lhe achou, forá de tá pequeno perigo, que na tolhia o caminho pera o outro dia. Isto feito è curados os caualleiros d'Arnalta e aos mortos dado sepultura, tomou a Florendos pela mão, que vendoo tã moço e gentilhome, ouue por muito ver lhe acabar tamanho feyto. Alli lhe veo a memoria Floriano do deserto, que seria da sua idade, e la daua hu ar seu, esta lembrança lhe fez húa cor no rosto, que a tornou mais fermosa: e sentandose ambos em húa janela, que caya fobre o rio, começou dizer. Be sey, senhor caualeiro, que o custume desta minha fortaleza vos parecera cousa contra reză: poré como a yra aas vezes të este mal, que faz vsar e cometer cousas contrairas de que as faz, nam vos espantareis depois que souberdes a causa, que pera isto teue. Vos, senhor, sabereis que per morte del rey meu pay fiquei encomendada a algús principaes do reyno, que ficara por gouernadores dele, que me casassem a meu contentamento: é tanto que se isto nam fazia, por mayor honestidade minha me recolhi em hu castello, que daqui quatro legoas esta, é hú lugar gracioso e alegre fora da conuersaçam de

de gente, onde, depois de passare algus dias ? veo ter hu caualleiro mancebo be desposto e gentil homé, cujas qualidades me parecerá de tamanho merecimento, que desejey casar co' elle, crendo que alli satisfazia o mandado de meu pay e a mi daua marido ygoal a minha qualidade e pessoa; e porque viera de contra o castello d'Almourol, acheyo ta namorado, que ale d'engeitar minha vontade, teue em muito pouco minhas palauras: por esta rezã o mandey prender, co tençam d'o nam soltar, cousa, que se fez leuemente, porque estaua defarmado. Quis sua dita que nos mesmos dias veyo ahi ter outro caualleiro, que chama Floriano do deserto, que se parece muito co vosco, ná sey se lhe soys algua cousa; e, alé de suas palauras poderé tanto comigo, que me fez soltar o preso, de mi fez també o que quis, prometendome de tornar a me ver e dando me algua esperança de casar comigo. E porque depois passou muito tempo, que nam vi recado seu, recebi tamanha pena, que determiney passar me a este valle, que he estrada de muitos e per força obrigar os homés a na tomaré armas se na contr'elle, e ate mo trazere preso nam as exercitar em al, crendo que algu passaria por aqui, que seria de tanto preço, que o traria ante mi, pera se desobrigar do

DE PALMEIRIM DE INGLÂTERRAT

225 do juramento, ou defendere que Miraguarda: nam he tă fermosa como eu, porque també a isto me pareceo, que acudiria Floriano, e d'hua maneira ou d'outra o averia az mão: neste tempo os meus caualleiros prenderam algús, que nam quisera consentir nas condições : delles de tanto preço, que quali os posera em desbarato: outros ,: temendo o perigo , tornaxă se por onde vieră. Muitos jurară de defender minha fermosura e desta maneira se foráfem batalha. Nisto passou muito tempo tee agora, que vos senhor desbaratastes tudo. Senhora, respondeo Florendos, esse caualleiro eu o conheço muy be e sey que se sua vontade o nam trouver a esta parte, que mal se podera: trazer por força. De lhe esquecer do que vos' deue nam vos espanteys, que essas cousas tanto que as passa logo lhe nam lembram. Os caualleiros, que defende vossa fermosura, te muita reză de fazer marauilhas e pera obrigardes os homes a isso as mostras de vosto parecer bastá, ainda qu'este costume ná sigaes: os que estam presos vos peço que me mandeys dar, pois agora ja milhor vos seruiram soltos, que nam em parte onde tam pouco podé aproueitar. Senhor, disse Arnalta, em tudo quero satisfazer o que pedis; mas que sarey que agora acabey de perder toda a esperança desse Tam. II.

conalleiro co'as palauras, que me disseltes? Pera foltardes os presos eu vos mandarey mostrar o lugar onde estante vedeschi as chaues da prisam, que ta qui nunca as fiey de ningué, agora as fiarey de vos. Entá as tirou d'hú cordam, que trazia cingido, e Florendos as deu a Albayzar, que quis tirallos por sua mão, e no fundo do castello em hua cotea escura achou metidos muitos em hú tronco pouco aspero que a condiçã da senhora da torre na era ta eruel Abrindo os cadeados os tirou; e porque leuaua diante si duas tochas e hia desarmado. oune algus, que o conhecers, que auia pouco, qu'estauz presos e o virz em Costantinopla no tempo, que se combatia por o vulto de Targiana. E vendo se liures por elle, na sabia ene cuydaffem : dioutra parte vendoo defarmado ficaua confusos. Porer tanto que fora no clano e vira Florendos, sentindo que delle lhe viera a liberdade, se lançaram a seus pes: antre algus que conheceo, vendo Blandida. Roramonte. Florama e Tenebror teue em mais fua vitoria. E por qu'isto era tarde, Amala mandon dar de cear a Florendos e aos que fairá da prisam tam abastadamente, como se estinera de muitos dias apercebida pera o banquere. Esta diligencia lhe macia de hua afeiçã noua, que a trazia obrigada a mais: e name ... esa

ora muito, porque, alé de fua condiçã a occisnar a isso, as obras, que visa de Florendos, lhe fazia esquecer os outros ouvidados passados, També a obrigana as palamas, que coselle passara, que, quando samboas, trazé a si as vontades alheas.

#### GARITUL OF CHL

The second solution

Do que acoutecea a Florendos saindo do castello

en et and teach auto their

complete animamination and territorial SA Quella noite dormio Florendos no cas-La sello d'Arnalta quan per borça, que sentio nella desejos, odiosos a sua condiçam. E posto, que a determinaçami della fosse detello; tanto que vero a monham, le armou de fuas armas: i que por ilgus lugares effaut rotas e maltratadas e depois de le lhe despedir, o fez de Blandidom, Tenebror e Rommonte e nam o fez do principe Floraman, que desde o tempo que conversará nos matos, onde os achou Roborante seu escudeiro, sicaram amigos em tal estremo, qui é quanto depois lhe durou a vida, durou esta vontade a cada hu, cousa muito destimar, por quamudancis as cada dia vesion. E postos em seu gaminho, Arnalta sicou tam descontente, que tomous maginar nouns -21.3 mo-

# \$28 .....Parrenti...

modos de vingança de Florendos, esquecento dolhe ja Floriano como se o nunca vira. Isto por nam sayr do verdadeiro natural de todas que he qualquer paixă presente, inda que seja pequena, lhe tirar de memoria as passadas, ainda que sejam tais, que na deuia esquecer: e por esta reză despedio os outros caualleiros, que ficaram em sta casa co! menos graça do que tiuera o dia d'antes. Florendos caminhou algús dias em conuersaçã d'Albayzar e Florama, que leuaua em sua vontade chegar tee o castello d'Almourol por ver a maneira, co que Miraguarda recebia os ferniços de Florendos: e sendo ja metidos muito a dentro d'Espanha, ao pe d'hua montanha alta, antre dous freixos crecidos e de muita rama virá hú caualleiro grande de corpo armado d'armas verdes, no escudo e campo negro hua torre branca, caualgaua é hu caualo alaza fermoso, e elle també posto e ayroso, que parecia que daus graça as armas. Antes que Florendos e seus companheiros chegassem onde estava, hu escudeiro sayo a eles, dizendo. Senhores, o guardador daquelles freixos vos manda dizer que a muitos dias que defende este passo a todos os cmalleiros andantes, nam tanto por fazer dano a nenhu, como por comprir o mandado de hua senhora a que serue, e se vos quisesseis con-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. conceder no que lhe ella manda, podereys paffar leguros, e se ná, conué que por força d'armas vos faça confessar o que sem ela na deue negar ningué. Saibamos o que he, diffe Florendos, e entá dar vos hemos a reposta conforme ao que nos parecer, que d'outra maneira mal se pode adeuinhar o que nos vos encobris. Aueys de confessar, disse o escudeiro, que a senhora Arnalta princesa de Nauarra he a mais fermosa dama, que agora ha é todo o mundo, e assi mesmo que he a mais dina de ser seruida. Pareceme, disse Albaizar contra Florendos e Florama, que achara os seus caualleiros que guardasse algua das condições, que pedia, antes que auer batalha. Eu ei que elle tomou roim empresa, se a espera de seguir muito. Isto qu'este senhor diz, disse Florendos ao escudeiro, podeys dar por reposta a vosso senhor, e tanto que voltou pera a leuar, Floramam, que se ja concertara na sella e enlazara o elmo, pedindo a Florendos lhe concedesse a primeira justa, pondo as pernas ao cauallo cuberto do escudo, remeteo ao outro e como os encontros fossem be acertados e ambos speciaes caualleiros viera juntamente ao chão. Mas a presteza de cada hú os fez leuantar e, arrancando das espadas, começará ferirse de duros golpes, como aquelles que erá destros nos dans

# 930 de Brain e IL

E como a batalha fosse notauel e andasse braua e temerosa, Florendos e Albaizar folgaus d'a ver. E porque Florama antr'elles era julgado por hú dos causileiros bos do mundo, vendo quá pouca vantaje fazia a seu contrairo tinha ao outro em muita conta e na sabia con mo homé tá esforçado quisera antes aceitat guardar aquelle passo que pelejar c'os canaleiros de Amalta. A batalha crecia em braueza de golpes, e Florama, que lhe lembraua que o via Florendos e Albayzar, que era principes da valentia, pelejaua tá azedamente, que tudo o que suas forças e esforço abrangia nam deixaua nada por fazer. Pois o outro, a que be amores d'Arnalta obrigaus a nam se negar aos danos, que lhe podessem vir., fazia camhe milagres. Neste tempo se arredara por descansar algu pouco, e o do valle disse contra Florama. Nam sey, senhot caualeiro, porque tam sem causa nos matamos. Vos em confessar que Amalta minha senhora he a mais fermosa molher do mundo e que mais merece ser seruida, confessareis verdade. Ora se isto esta claro, qual reză vos obriga pelejar polla mentira, pois he certo que muitas vezes que por ela se combate té a vitoria incerta. Mayor mentira, disse Florama, seria confessar o que tu tes por verdade: Arnalta que seja sermoss

DE PALMEIRIN "DE INGLATERRA. e muito perà seruir, ne por isso deixa de auer outras no mundo, que a fazé esquecer, e eu nă ter que neste perigo me ponha, as lembranças, que d'hua molher me ficara, me na leixă consentir tamanho erro. Entă tornară se a juntar, cada hu por defender sua tenca : e inda que a batalha durou grande espaço sem se eonhecer milhoria, ja no fim o caualleiro do valle pelejaua co menos força e a espada se lhe reuoluia na mão e trazia as armas rotas por muitas partes. Florama, inda que as suas na andassem muito saas, trazia milhor alento e feria có mais acordo. Nisto se tornará arredar e Florama, que naturalmente era de condiça nobre, fentindo a fraqueza do outro, quis ver fe co menos da vida o faria deixar a batalha. dizendo: Senhor caualleiro, ja vedes que a rerdade de vossa porsia na esta ta clara como dizeis, confessay que, inda que a senhora Arnalta seja o que vos dizeys, outras ba no mundo que sam mais fermosas que ella. Be vejo, disse o outro, que esse cometimento vos nace da fraqueza de minha desposiçă; pois por certo o que eu defendo he yerdade, mas sam pera ta pouco e vos pera tanto, que defendendo mentira, vais mais auante que eu. O pior da batalha eu o leuo, e ja sey que sua sim e a minha toda sera hua; mas nam me siz seu de sorte, que deseje viį, uer

# 232 ./--. Pia ă rie: II. - :: 🖺

uer se nam for co defender minha vontade por isso acabay o começado, que eu també acabarev meus dias na tençam pera que os sempre guardey. Acabando estas palauras e remetendo a Florama tudo foy hu, pore como sua fraqueza fosse muita e a falta do sangue lha acrecentasse muito mais, Florama o leuou nos braços e có pouco trabalho o derribou. Florendos e Albaizar lhe acudiram, pesandolhe d'o ver em tal estado, que lhe pareceo que seria morto, e tirando lhe o elmo, tanto que lhe deu o ar tornou em si e conhecera que era Albanis de Frisa principe de Dinamarca, de que Florama ficou pouco contente, atribuindo aquella vitoria a sua mosina, qu'era seu amigo grande. Dalli o leuaram a casa d'hu caualleiro velho, que viuia naquella montanha, e pelo caminho lhe fora perguntando qual fora a causa qui o mouera a tomar tam maa empresal Senhores, disse Albanis, eu vim ter a hu valle onde tem Arnalta no reyno de Nauarra hú assento dos mais graciosos do mundo, acerteide chegar a tempo que a princesa por ser tarde andaua folgando a borda d'bu rio, que o atrauessa; e vendoa tam formosa junto com outras graças, que lhe ache, fiquey tanto seu, quanto nam cuidey que algu ora o fosse de ninguem; e porque que naquelle vale entranam podia passar sem prometer hua de tres cousas, escolhi desender que era a mais fermosare dina de sor servida de todalas nacidas. qu'era hua das condições. Isto nam o aceires co medo de seus caualleiros, se na porque verdadeiramente a afeyçam, que lhe tomey, me fez parecer assi: e depois que mo nam queriam confessar, vim cayr em mãos do, senhor Flora man . co quem passey, o que vistes : o que aqui mais sinto na he a perda da vitoria, que pera co'elle na acho que perdi nada, doeme a perda da esperança, em que teagora me lostiue. Senhor Albanis, disse Florendos, que as armas exercita na se ba d'escandalizar de sualquerimidança, que nollas achei Arnalta merece muito, poré namitanto, que co isso se deua escureces o merecimento d'outras, que lhe a ella: na deue nada!: folgay, deste desastre ivos acontecer: antre vollos feruidores e amigos 4 que se em outra parte sora, tiuereis mais que fentir. Nisto chegarami a casa do caualleiro, que os agasalhou co'a vontade, que costuma-. ua sempre pera todolos andantes, onde Albanis foy curado de fuas feridas, acompanhado algas, dias de Florendos e seus companheiros, a qual detença pera Florendos era grá pena, pollo desejo que leuhua de chegar a: Almourol. Porem encobriso o milhor que podia, for-Iom. II. Gg

#### PATRITUME

çando a vontade por víar dos comprimentos necessarios a amizade. Qu'este be te os prudentes, que inda as cousas que forçadamente sazem lhe sam agradecidas.

### CAPITULO CIV.

Da emboixada, que a donzella de Tracia leuou as conte do emperador, e do que aconteceo ao caualleiro do tigre.

Onta a historia, que estando hú dia o emperador no apousentamento da emper ratriz, onde jantara, acompanhado d'algus grandes, e ella de suas damas, entrou pela porta a donzella de Tracia, que de todos era conhecida, depois que aa corte viera co'a auentura da copa: lançando ha olhos por toda a casa, vendos desacompanhada: de tantos caualleiros mancebos como vira da outra vez, pareccolhe nam ser aquella a corte do emperador Palmeirim; grande aluoroco e contentamento fez sua vinda. O emperador a recebeo co amor e gasalhado, desejoso de saber a que vinha e o que acontecera a Palmeirim na auentura de Lionarda. Qué neste tempo posera os olhos na fermosa Polinarda, be lhe sentira nas mudanças do roko os temores, em que o seu

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. eoraça estaua, que natural he que viue co reeco perdelo có poucas coulas. Alto e muito poderoso principe, disse a donzella, querer vos louuar cousas de Palmeirim vosso neto fora escusado, mas lembrandome que onde a afeição he grande nenhua cousa enfastia, quanto mais as de muito merecimento, o quero fazer. Sabey que Palmeirim acabou o encantamento da princesa Lionarda minha senhora, passando todolos perigos dele muito a seu saluo e co'a mayor honra, que se pode dizer: entam lhe contou miudamente o que passara; e quando veo a aquelles pallos do lago, que cercaua a ilha e a maneira do batel, co que se nauegaua, e depois a sobida do cesto, a emperatriz e sua damas auid aquelle perigo por tamanho, que perdia a cor. Por certo, disse o emperador, eu ouui ja contar de muitos encantamentos grandes e algus delles passey nos dias de meus trabalhos, e nunca vi ne ouui falar em tal nouidade ou enuença d'encantamento: be se mostra o saber e descriça del rey Sardamante set diferente dos outros homés e a valentia de Palmeirim poer o risco acima de todalas desta vida, que en na sey que em tal temor se vira, que tiuera esforço ou consclho pera se tirar delle. A donzella lhe acabou de contar o que mais passara, dizendo. O que sobre tudo nos Gg ii

pareceo mayor esforço, he velo liure do derradeiro de todos, qu'era o parecer e fermosura de Lionarda, que na verdade he tanto pera louuar, que parece que hi se esmerou em tal estremo a natureza, que a fez pera mostra de toda sua perfeiçã, e nam he de crer se na que Palmeirim té a rezam cega, a vontade penhorada em outra parte; pois o amor teue poder d'o fazer engeitar e ter em pouco a fermosura e patrimonio de Lionarda, que sam duas cousas que poucas vezes em húa pessoa se ajuntam, engeitandoa de casamento, que pelos naturses do reyno lhe foy cometido. De maneira, que per derradeira determinaçam se assentou que ella casasse, com quem elle ouuesse por bem, segundo a forma do testamento del rey Sardamante, seu auog. Pera isto a raynha Carmelia sua au00 quis que a princesa viesse a eftar em vossa corte algus dias, pera que ho marido, que lhe desse Palmeirim, fosse da connersaçam dos caualleiros desta casa; e ella nefte tempo passasse os dias em companhia de vossa neta e das princesas e senhoras, qu'é vos-10 paço anda; porque dahi lhe fique a amizade e costume dellas, que, quando sam bos, he outro patrimonio milhor que o dos bes temporaes. E pedio conselho a Palmeirim, que ale de lhe louuar sou proposito, quis que també de

### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 237 de sua parte vos pedisse esta merce. A raynha Carmelia vos manda dizer que vos lembre que te agora nam negastes a ningué nenhúa cousa, que parecesse justa. E pois o que vos pede. alé d'o ser, he de tanta obrigaçam par'ella e todo o reyno de Tracia, que lho nam negueys. Pera isto me deu hua carta de crença, que vos desse. O emperador a tomou e acabado d'a ler, disse. Discreta donzela, as nouas, que me days de Palmeirim meu neto, vos agardeço muito: queira deos que me venha aa mão algua cousa de vossa honra, em que volas satisfaça como desejo. A dona ou donzella, que o sez engeitar tamanha cousa como foy o cazamento de Lionarda, na sey que lhe sique pera lho poder pagar, ainda que os corações namorados có pouco se satisfazé. Ao que dizeys que confinta que Lionarda venha estar em minha casa e que nella case, eu nam saço nenhú serviço a ella nem aa raynha Carmelia, antes recebo a mayor merce e honra, que nunca foy feita; e quanto mayor for sua tardança, mais agrauo se me faz. E porque saybays quanto estimo estas nouas, daqui vos dou pera vosso casamento o condado de Selim, que vagou por morte do conde Arlao, de que na ficou ne-

nhu erdeiro. A donzella se lançou a seus pes comuito acatamento, e o emperador a leuantou

dandolhe a mão, cousa que a nenhú estranho fazia, se nam quando era com algua merce sinalada. Logo a beijou aa emperatriz e quisera fazer o mesmo a Primaliam e Gridonia mas nenhú deles lha deu. E, virandose contra o emperador, lhe disse. Agora, senhor, na ey por muito nenhua façanha, que Palmeirim faça, pois basta proceder de tam singular tronco. A merce, que vossa magestad me fez, aceito pera da vinda, que vier co Lionarda minha fenhora, a postuyr co o marido, que vosfa magestade ouuer por seu seruiço; e muito mayor merce recebo da reposta da embaixada, que trouue, ser da maneira, que eu desejauai E porque ja agora estou aluoroçada pera a volta, veja vossa M. o que manda, que na poderey acabar comigo determe mais hú soo dia: Ami na me pesara nada disse o emperador que minha casa descansareys algus; mas pois na partida leuais mais gosto, seja como quiserdes. A donzella se despedio delle e de todos e geral; e por que Polinarda na estaua alli, que se recolhera a sua camara co Dramaciana pera gozar mais a sua vontade o contentamento daquellas nouas, a donzella foy també despedir se della; e, vendoa mais a sua vontade do que dantes fizera, como em tudo fosse dilcreta, logo sentio que dalli nacia a Palmeirim

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. rim engeitar as cousas grandes; e o asirmou muito mais depois que vio quá particularmente lhe perguntaua por suas cousas. Polinarda lhe fez muita honra e gasalhado, dando lhe joyas e peças de sua pessoa de grá preco, rogandolhe que de sua parte ofrecesse sua amizade a Lionarda e lhe pedia, que por fazer merce a ella, fizesse a vinda mais breue. A donzella lhe prometeo de a seruir é tudo o que nella fosse. Sayda do paço, se foy a sua pousada, donde ja achou outras peças da emperatriz e Gridonia, co que foy mais rica e contente do que viera. Aqui deixa a historia de falar nella, que vay seu caminho, e torna so caualleiro do tigre, que diz que depois que sayo do reyno de Tracia, quis outra vez seguir via de Costantinopla, que pera seu cuydado: E nenhti outro lugar achaua repoufo certo. E caminhando hú dia a oras, que o sol fe punha, por húa floresta desabitada de todo aruoredo e alongada de pouoado, sentio tras si gra tropel de cauallos, virando o rosto pera ver o que seria, vio dez ou doze caualleiros armados que a trauessaua a storesta contra a outra banda, leuando hú galope apressado como que hia a algu gra feito. E na sabendo determinar que poderia fer enlazou o elmo co desejo dos seguir. A este tempo pez

la mesma rota dos outros veo hú caualleiro que trazia mais vagar por causa do cauallo, que lhe emmanquecera no caminho. O do tigre se chegou a elle, dizendo. Saber me eys, fenhor, dizer que sam hus caualleiros, que ca diante vă, ou que afronta os faz yr co tanta pressa. D'o saber tendes pouca necessidade, disse o outro; poré porque nisso nam se perdenada, né vos lhe podeis fazer pecado né merce, dir volo ey. Sabey que daqui obra de tres legoas esta hú castello d'húa dona, que té húa filha fermosa e de onesto patrimonio: desejou muito casar co'ela hu caualleiro, que he o principal daquelles; que la va, que se chama Felistor. E, porque antre o pay della e o delle ouue algus odios antigos, na lha quere dar. Agora determinară d'a casar co outro principal desta terra, que se chama Radiamar: Felistor, sabendo que a menha a ha de leuar a outro castello, onde determină fazer o casamento, se vay lançar esta noite em húbosque junto do caminho por onde ha de passar, pera a tomar por força e casar se co'ella, e matar os que lha quiseré defender, e porque nă seja sentido vay tanto depressa meterse em sua cilada, que he daqui gra peça. Eu dey húa topada có meu cauallo é húa rayz d'húa eruore, que se na pode ter em a mão derey-. . .

ta, è vou ta triste por nam poder chegar a tempo, que estou pera morrer có pesar. Por isso, se em vos ouvesse tanta cortesia, que me quissesseys emprestar esse, em que ys, que o do vosso escudeiro na me parece tal, recebelo hia em grá merce, e outra ora pode ser que volo satisfaça é muito milhores obras. Certamente, disse Palmeirim, em homés de tá maz tença nenhua cousa se pode empregar bé ; e ainda que o que me pedis mereça outra reposta conforme a vossa neicidade, por na perder ó tempo, que quero despender em yr tras vosfos companheiros, nam vola dou. Nisto virou as redeas polo caminho que os outros leuaua. Ora ys be auiado, disse o caualleiro, cuida cada hu dos que la vam , que he pera cento taes como vos, e vos quereys pelejar co todos: folgo; que quando chegar acharey ja a vos сб vosta soberba perdida e o vosto cauallo es- ' perando por mi; e enta ficareys sem elle e eu terey menos que vos agardecer. Poré o do tigre hia ja ta alongado, que o na ouuio, e que o ouuira nam voltara, que os corações nobresco pequenas cousas na se moué, e os soberbos co quaesquer faze desmancho. Hindo assi seguindo a trilha dos primeiros, lhe anoitecco co tamanha escoridam, que de todo perdeo o rasto; e como leuasse desejo de se achar na-Zom. II. quelquella afronta, andou toda a noite, reuoluendo a floresta sem nunca sentir sinal delles. E porque ja queria ser menham e seu cauallo e o de Seluia hia ta cansados, que casi se na podia mouer, se decera delles, tirando se se se por lhe dar algú repouso, em quanto a menha esclarecia; mas como o caualleiro do tigre tiuesse pouco, ainda o dia na era de todo claro, quando mandou tornar a enfrear e guiou contra onde she parecia que os outros caminhaua; e de ver qui os na achaua e o dia era muy alto, queria estalar com pesar: qui isto he natural do animo grande e cousa que muito deseja nam ter paciencia.

#### CAPITULO CV.

Do que o canalleiro do tigre paffon co os canalleiros, que biam em busca da donzella.

# DE PALMÉTRIM DE INGLATERRA.

a ellas tomará presas e nos mesmos palafrés as fizera tornar pelo caminho, que trouuera. O caualeiro do tigre ja casi desesperado de os na poder achar, sendo depois de meyo dia, vio arredado de si atravessar por outro caminho o do cauallo manco, que co muitas esporadas lhe leuaua a barriga lauada em sangue e hindo pera aquella parte o outro, que o conheceo, se deteue, dizendo. Senhor caualleiro, pareceme que ou na quisestes encontrar co meus companheiros, ou desejaes emprestarme esse cauallo; pois quero que saibaes, que ja agora o na tomarey, se na se for pera vos na ficar deuendo nada. Eu na sey, disse o do tigre, se mo agardecereys ou nã; mas sey que se vos rira é outro milhor, que volo tomara pera seguir que leuaua na vontade e valer a que disso të necessidade. Agora me quero rir, disse o outro, depois que passastes toda a noite em sono, quereis me meter em conciencia que erraftes o caminho; pois faço vos saber que fam pegados có voíco e vedes affomá por cima daquele outeiro e trazé configo a donzella, que hiá bulcar, que vejo roupa de molheres: agora podeis comprir vosso desejo. O do tigre lançando os olhos contra onde lhe dezia, vio que era verdade; e, porque ainda chaua algu tanto defuiados, teue tempo d'elas

Hh ii

• . . . .

# 244 PARTE II.

zar o elmo e mandar apertar as cilhas e corregerse na sella como pera tantos era necessario. Os que vinhá co'a donzella ná erá mais de seys, que os outros se forá meter na fortaleza de sua may, pera a ter segura de sua mão: e esperando os onde se fazia hu escampado, vio a Filistor vir falando co'ella tirado o elmo; e ella, alé de lhe na responder, choraua grandemente. A may vinha em hú palafre co o rosto descuberto, tá triste e descontente, que de nenhúa cousa daua acordo. O caualleiro do tigre esperou te que passará por elle; e ao tempo que emparelhou co'a donzella, tomandoa polla redea, deteue o palafré, dizendo. Senhora, se vossas lagrimas se podé enxugar co saluar vos de mãos destes, que vos leuá, desde agora começay a ser contente, que pera os mãos pequenas forças basta, que a malicia por si se desbarata. Destas palauras ouve Filistor ta gram manencoria, que na lhe podendo responder, sem tomar elmo ne escudo, que lho trazia hu escudeiro, arrancou da espada co tença d'o matar. Mas como o do tigre o achasse desarmado, e decesse ja co hu golpe, dos que trazia por custume, foy de tanta força, que entrando a espada te os miolhos, deu co'elle morto: e reuoluendo se antre os outros, que de todas partes o cercauá co-

# DE PALMÉÍRIM DE-INGLATERRA. mecou a fazer marauilhas. A donzella vendoo naquella pressa, desconsiada d'acabar tamanha cousa, e també co receo d'a mataré, desuios as redeas ao palafré, e se meteo no mais espesso da sloresta. O do tigre, que assi a vio hir, sentindo sua desconsiança, e receando, que lhe podesse acontecer algu desastre se lhe na acodifie co tempo, auiuou os golpes de maneira, que co morte de tres delles os outros se poserá em fogida e o do cauallo manco se lhe rendeo, pedindolhe que lhe perdoasse algús mãos enfinos ou desgostos, se delle os recebera. A dona, vendo seus imigos desbaratados, achando sua filha menos, na soube se tiuesse em mais o prazer da vitoria, se o pesar de sua perda. E lançando se aos pes do caualleiro do tigre, co palauras e oferecimentos mostraua agardecerlhe tamanha merce, pedindolhe que pois ja co tantos trabalhos a liurara de seus contrairos, a ajudasse a cobrar fua filha, que sem isto o vencimento delles pera ella seria de pouco contentamento. Senhora, disse o caualleiro do tigre, a vitoria, que ouvestes contra estes homés, agardeceya a suas obras, que, quando elas sam roins, ham de ter o galarda conforme; porque a justiça diuina em nenhua cousa careça de sua perfeiçã. Vossa filha eu a vi yr contra aquella parte dos aruo-

### 246 PARTRITATION

aruoredos e pareceme que na deuc ser longe; por isso deixemos os mortos e vamos tras el+ la e onde mais quiserdes, qu'é quanto o mes do vos acompanhar, eu vos seguirei te que vos pareça, que estais segura. Ay senhor, disde ella, be se parece que vos se juntou vertude e esforço, pois, depois de me tirardes de tamanho temor, me na quereis deixar a despolicam de outro alga : deos vos pague essa vontade, qu'eu na posso co mais, que co tel a minha oferecida ao que vos mandardes. Enta fe metera pello mato contra onde aviilha da dona fora : e co andare todo o espaço qui estaua por passar do dia e algua parte da noite, ne a achara ne rasto algui della, por onde podesse seguir; e na era muito que isto affi fosse, que o medo que consigo leuaua a desuiou muy longe : assi que cansados de reuoluer toda à floresta, os valles e outeiros, que a cercauam, lhe foy necessario decore se pera dar algu repouso aas bestas, que co o trabalho passado andaua tam cansadas, que se na podia menear. Seluiam lhe tirou os freos pera paceré, e aa dona e a seu senhor deu de comer d'algua cousa, que consigo trazia. E a tempo que a menhá esclarecia, tornaram a caualgar; e, revoluendo tudo o que lhes pareceo que outro dia nam andaram, nunca podes ram

de Palmetria de-Inguaterra. ram achar nouas da donzella, de que a dona hia tam trifte, que co nenhuas palauras de guantas: o caualleiro do tigre lhe dezia se podia contentar: e crendo que o palafre poderia tornar contra o seu castello, perdida toda outra esperança, seguira aquelle caminho e chegará a elle a oras de vespora, onde alé de nam acharé a donzella, achará o castello acompanhado de quatro caualleiros, que Filistor mandara pera guarda delle, os quaes lhe na quisera abrir ne dar entrada, de que a dona sieou muito trifte, lembrandolhe, que alé de ver fua filha perdida, achaua fua fazenda e casa tomada de imigos. Co'este descontentamento, canfada també do trabalho de caminhar, se deixou cayr do palafré, tá agastada e descontente, que ninguem podia poer os olhos nels la, que de sua paixa nam recebesse algua parte. O caualleiro do tigre, alé de lhe does vella : affi, estaua ta ocupado de yra e manencoria de na poder entrar no castello, que se chegou ao pe delle, desonrando os caualloiros co rezões fora de fua condiçam; qu'isto té os corações agastados, desabasare com palauras asperas, quando são ditas ao que as merece. E posto que os caualleiros de Filistor, que era quatro, tiuessem por ordenança nam sayre do castello por nenhua via sem seu mandado

ne o abrire se na a sua pessoa, ou recado certo, ouuera por tamanha injuria ver que hu soo caualleiro se atreuia tanto e assi os maltrataua co suas palauras, que determinara quebrar a instruçam, que lhes fora dada, e sayr a elle tendo a vingança e a vitoria por certa, e depois d'o castigar, tornar a sua guarda. Co'esta determinaçã armados e postos acauallo mandară abrir a porta e lançar hua ponte, que atrauessaua a caua pera sayr ao campo: mas o caualeiro do tigre, na querendo esperar fora, ainda a ponte nă foy de todo lançada, quand'o se lançou dentro e achou ja no patio os quatro todos acauallo que queriá fayr: e hú delles, vendo tamanha ousadia começou dizer. Certo estremada doudice he a vossa, pois ainda por vos mesmo vindes buscar o castigo; que mereceys por vossa neicidade; e porque o patio era ta pequeno, que nelle na se podia pelejar acauallo, se deceram a pe. O do tigre, a que a furia, que trazia, na daua lugar a gastar tempo é repostas, ainda os outros nã forá a pe, quando começou ferir nelles có tamanha furia e força, qu'é pequeno espaço òs fez arrepender d'abrir a porta. E porque nesta batalha ouue pouco que fazer, se na escreue mas miudamente: baste que o caualleiro do tigre os desbaratou todos quatro com morte de,

de dous delles, dando vida a toda a outra gente, que se lhe rendeo. A dona se recolheo ao castello espantada da fortaleza de seu valedor e descontente de nam ter co que lhe pagar tam grandes merces. E porque de todo ná estaua satisfeita pela perda de sua filha, pera que o prazer fosse acabado, nam tardou muito que a viram vir acompanhada de cinco caualleiros, que a trazia do castello d'hua sua tia, onde fora ter, que dalli quatro legoas estaua. E entrando dentro no de sua may, vendo tamanho destroço d'armas e sangue, pareceolhe que ainda naquelle lugar na estaua segura. Sua may a tirou deste receo co leuala nos braços, os olhos cheos de lagrimas, geradas no amor, es que a criara, mandandolhé que rendesse as graças de tamanho beneficio a qué tanta merce lhe fizera. Assi se forá ambas juntamente ao caualleiro do tigre, que, atalhando suas palauras por nã ouuir seus louuores; com outras de comprimentos se forá repou-Iar; e esteue alli tres dias pera descansar do trabalho dos outros passados, no sim dos quaes se partio, deixando a dona e sua filha é afsossego e paz, tam obrigadas a seu seruiço como lho elle por obras o merecia. Assi andou por suas jornadas contra a parte que mais desejaua, oferecendo a pessoa e armas em cou-.. Iom. II.

#### PARTE II.

sas de muito perigo, nam dando lugar a ociosidade, que nelle emprimisse vicios, crendo que o que de algús he combatido, ao sim sica derribado delles.

#### CAPITULO CVI.

Do que aconteceo ao caualeiro do Salvaje depoys
s de se partir da corte do emporador Vernao.

T) Orque ba muyto que se ja nao falou em Floriano do deferto, deixa a historia de sontar de Palmeirim, que seguia seu caminho na via de Costantinopla, e torna a elle, que depois de acabada a coroaçã do emperados Vernao; partidos da corte elle e muytos outros caualleiros, que a isso fora presentes, a seguir as auenturas, cada hum onde sua vontade o leuaua. O esforçado deferto armado de armas yerdes, e no escudo em campo branco hú Salunje: com dous libes por hua trella da mesma maneira, que costumara trazer em seu prencipio, se partiu soo sem outra companhia, chamandose sempre o caualleiro do Saluaje como dantes, cuja fama ainda enta em toda pessoa fazia medo e espanto, quando na memoria representauă as obras de seu dano. Ass discurrendo por muitos lugares, onde fuas cousas dei-4...4

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. mena fama imortal, a fortuna o guiou ao reyno de Irlanda, contra a parte donde estauá os castellos das tres hirmãas filhas do marques Beltamor e outro, que fora do gigante Calfurnio, que matou quando as leuaua presas: o como os tempos em pequeno espaço fazem grandes mudanças, achou ja estes castellos ponoados de outros nouos senhores; e querendose informar do que passaua por hu ermita: em cuja casa repousou hua noyte, soube delle que do gigante Calfurnio ficará dous hirmãos que, ao tempo da sua morte, na tomaua armas: hum se chamaua Bracolla e o outro Balleato. que viuia na propria ilha profunda em poder de Colambar sua may. Estes, sabendo a morte de Calfurnio e Cambolda de Murzella seus hirmãos, tiuera maneira como contra vontade de sua may se fizera caualleiros, com tença de os vingare ou morrer na demanda: e porque sentira de si ser pera muito, dobrauaselhe a vontade e o desejo de por por obra sua tençã, e passando primeiro algús dias e annos, porque sua may lhe impedia o caminho, receando os desastres, que lhe podia contecer, no sim delles, embarcados em húa galee com algús caualleiros da sua criaçã se partira a via de Irlanda, e, antes de seré sentidos, tomará todos os castellos, assi o que fora de seu hirma, co-

£ ;

mo

Ć

mo os das donzellas matando os pouoadores delles: que, como o duque de Orta e os outros senhores, cujos era, auia a terra por segura, poserá nelles pouca guarda. Por esta razá os ouverá sé nenhú empedimento e avia soos dez dias, que os acabara de ganhar; e porque na corte de Inglaterra naquelle tempo estauá poucos caualleiros, na lhe viera te enta nenhu socorro. Posto que segundo me parece, disse o ermită, se fazé fortes como pessoas, que espera por combate. Sabermeys dizer, disse o do Saluaje, se vé algú delles de dia por esta sloresta. Essa progunta, senhor caualleiro, disse o ermită, vos nă quisera ouuir, que me parece que nace de desejardes auer batalha com qualquer delles; e porque cada hú he pera tanto que nă sey se bastară pera o vencer os melhores tres caualleiros desta terra, tirayuos d'esse pensamento, lembreuos que pollas cousas d'alma se deuem esquecer os apetites da fama e que, qué por sua vontade ofrece a vida aos azos da morte, fica desemparado da misericordia diuina e suas obras condenadas perpetuamente: ofrecey as armas, effecutay as forças nas cousas, que vos parece justas pera fazer, honestas de cometer: que as outras, que va fora de medida e reză parece mais cometimento brutal, ou modo de desesperaçã que confian-

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. 253 ca de vitoria. Os gigantes cada dia saé por esta terra, cada hu por sua parte; e.os seus caualleiros per outra: hús matá, outros roubá, e nestas obras exercita as forças có execuça de suas vontades danadas, fazendo tantas cruezas, que, se deos cedo lhe na daa o castigo, que merece, acabaria esta terra de perderse de todo. Eles cuida que vive seguros, porque os filhos de do Duardos está muy longe della; e d'outra parte dize que na sospira por outre, que contra estes té determinado pelejar te morrer ou vingar a morte de seus hirmãos. Segundo as obras, que me desses homés contais, respondeo o do Saluaje, na me parece que deueis estranhar que quiser auenturar sua vida por salwar a d'outros innocentes, onde suas cruezas se esmera; e pois as armas pera focorro dos miseros se trazé e a ordem dellas pera isso se toma, nã ba d'esperar qué as traz que os casos, que cometer, pareça qu'está vencidos, que entá o tal focorro na seria d'agardecer nem as obras dinas de louuor. Por isso, prazendo a deos, amenhã, se minha ventura me mostrar algua, ey d'esperimentar, fazendo o que poder, e ella faça seu osicio. Muito pesou ao ermita de lhe sentir tal determinaçã e com muitas palauras trabalhou de lha estoruar, mas vendo que todas erá em vá, o outio de confissá, encomen-

dandoo a deos, e sabendo qué era, ouue ainde mais doo de fua mocidade e valentia, temendo que o seu esforço o sizesse auenturar mais do necessario e, aconselhandoo co palauras santas e boas, como aquella ora o juizo lhe representaua, se passou parte da noite, e algú espaço dormiro. Mas como o sono na fosse co repouso, tanto que a menhá foi clara, o ermită, depois de rezar, disse missa, a que o caualleito do Saluaje esteue presente armado de todas as armas somente o elmo. Ao tempo que se acabaua, estando se desreuestindo o padre, ouuira contra a parte da montanha tropel de cauallos. O caualleiro do Saluaje acodio aa porta e deu de rosto co hua donzella, que se lançaua d'hu palafré ruço, em que vinha tá desacordada e morta, que nenhú acordo daua de fi. Nisto chegou aa mesma porta Bracola, hu dos gigantes, armado d'armas brancas em hú cauallo crecido e fermoso; e porque em chegando, vio que o caualleiro do Saluaje, tomada a donzella por húa mão lhe proguntaua de quem fogia, faltou no chao, dizendo. Ná cuydo que tomastes porto seguro. E vos, dom caualleiro, entregaiuos ami, sena conuem que sintaes minha força. Quem em taes obras a despende, disse o do Saluaje, na me parece que o deue temer ningué; e soltando a donzela, que ocu-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 255 ocupada de medo se recolheo aa cela do enmită, teve tempo d'enlazar o elmo, porque Bracola fazia outro tanto ao feu. E remetendo hu ao outro, o primeiro golpe, que o caualleis ro do Saluaje recebeo, foy dado có tanta forca, que lhe cortou gra parte do escudo e a espada era de tá bos fios, que, decendo aas armas, the desfez hu pedaço da faldra da loriga, desmalhandose algua parte della, de que o caualleiro do Saluaje na ficou nada contente, temendo que se muitos daquelles recebesse sua vida corria risco. O ermită, temorizado da ferocidade e braueza de Bracola, posto de giolhos pedia a deos que fauoresse os seus. O do Saluaje posta sua derradeira esperança na mifericordia diuma, ajudana se de sua ligeireza, crendo que mais della que de fua força lhe era necessario, que a diabrara dos gospes de seu contrairo nenhua resistencia sofria. E como esta viueza e acordo o ajudase e fauorecesse e trouvesse cansado Bracola, podia o do Salunje mais a seu saluo aproueitarse do tempo. ferindoo amende co golpes ta be acertados e grandes, que ao gigante depois de perdido muito sangue e elle ta cansado, que se na podia bollir, olhe connen arredarle. E vendole alli ferido e maltratudo e a feu contrairo em milhor disposiçă psenhoreado da ira e manen-ځ۶

coria começou dizer. Como, e he possivel que hú soo caualeiro se me defenda tanto: espaço e que minhas forças e esforço ná balte pera confundir tă pequena resistencia? Por certo menos esperança me deue ficar de vencer os matadores de Calfurnio e Cambolda meus irmãos, e prouuesse aos deoses, qu'este, que diante tenho fosse alguidelles, pera que, se minha vida aqui ba de fenecer, fosse nas mãos onde as de meus hirmãos fizera fim. E tornando arremeter ao do Saluaje, começaro outra vez renouar sua batalha, que ao parecer de quem a olhaua era temerosa e grande. Poré como o caualleiro do Saluaje, alé de temer e recear os golpes de Bracolá, tiuesse outros receos, que lhe punha mayor medo, que era cuidar que se dali saisse maltratado, na acharia onde se remediar e seria forçado cayr nas mãos do outro gigante e de seus caualleiros, pelejaua co tamanho acordo e resguardo, que os mais dos golpes de seu contrairo fazia sair en vão dando os seus tanto ao reues, que o grá Bracolá desemparado das forças cayo aos pes de seu vencedor. O do Saluaje, lembrandolhe que dar a vida a maos he pera dano dos bos, sem putra nenhua detença lhe cortou a cabeça, dando graças a deos por tá finalada vitoria. O ermită sayo a ele, dandolhe sua bençă espantado

húa pera pubricar as vossas onde me achar e a outra pera saber a qué deuo a saluaçã e emparo da minha honra. Senhora, disse o do Saluaje, se vos quisesseis saber mi nome pera vos seruirdes de mi, diruoloya de boa vontade, que pera essoutras cousas minhas obras sã de tá pouco merecimento, que nã quero que se saipouco merecimento, que nã quero que se saipouco merecimento, ami mais que a todos, pois em tá pouco tempo pode tanto comigo, que vos entreguey a vontade có tá acesso

ermită, filho mayor perigo he esse, em que agora te metes, que o outro de que escapastes, que se o outro era danoso ao corpo podera fazer fruto n'alma, mas este ao corpo na tras pro-

amor, que na sey se o perderey aigu ora ou me verey liure delle. Jesu te guarde, disse o

ueito e condena a alma. Lembrete que sa tentações diabolicas, que arma o diabo co lazos Tom. II. Kk apra-

apraziueis, em que a fraqueza da carne cada dia cay. Padre, disse o do Saluaje, isto sa obras da humanidade, a que se na pode fugir, e o desejo he tá delicado, que lança mão da cousa a que se o coraçã afeiçoa; e se vos padre sentirdes be o merecimento dessa senhora, aquela graça no rosto, viueza nos olhos, o ar na desposiçă, logo vereys que que se lhe nă render de todo, ou lhe vem de ser pera pouco ou tem os espritos tá mortos, que ná sabe sentir nada. Por isso vos senhora, pois sentis isto de mi, tratayme como quiserdes, que eu na quero mais que ganharuos a vontade pera vola fazer em tudo. Tanto poder té o mundo, disse o ermită, que os gostos delle faze esquecer os preços d'alma. Filho, conuertate deos, o mundo te fauoreça, pois tuas obras să delle. Padre, disse o do Saluaje, daime hu seguro que na vossa ceela estays isento destes acidentes humanos, ou que debaixo destas roupas se vos nă reuela a carne, entă terey estes perigos em mais. Mas ei medo que pera reprender vicios alheios bastamos todos e pera nos apartar delles ou as vontades na consenté ou damos culра a fraqueza da carne, podendose resestir сб bé pequenas forças. Có tudo eu acho que qué be se entrega, ne sas ofensa a ningué ne dano assi mesmo, e porque eu să desses; muday a prati-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tica padre, que gastar palauras é vão també he vicio. Por certo, disse o ermita, eu me recolherey a meu oratorio estreito, vos segui o mundo, que he largo, e grande, qu'é fim elle vos dara o pago, que nunca ningué o seruio que tarde ou cedo o na ouvesse: e metendosse pera dentro, cerrou as portas da ermida co tanta diligencia como se receara ser entrado de imigos. Senhora, disse o caualleiro contra a donzella, que quereys vos fazer de mi ou que quereys que faça por vos, pera saber que vos lembro. Senhor, disse ella, pois vossas obras me liurară de tamanho desastre, nă queirais meterme em outro, que, alem de vos náficar deuendo nada, terey de que me agrauar. Esta terra creo que não he segura, eu folgaria que me acompanhasseis húa jornada ou duas e da hi fareys o que mais queserdes, que eu na quero outra merce. Nisto a recebo eu muito grande, disse o do Saluaje, e no al a vontade de vos queria ter certa, pois sé ella ná tenho saude né vida segura. Entá caualgando no seu cauallo, que lhe deu o escudeiro, e ella no palafrem, em que ali chegara, se partiră, indo a donzella contando como vindo de Dinamarca co recado da raynha pera a emperatriz Vafilia, que atormenta do mar a lançara naquella parte, onde sayo co dous escudeiros pera ir ver Kk ii

as filhas do marques Beltamor, que erão suas primas, cuydando de as char nos seus castellos e que no caminho fora salteada de Bracolã e que na contente de lhe matar os escudeiros a quisera forçar a ella. Por certo senhora, disse o do Saluaje, da força que vos me fazeis me queria ver liure, que desoutras eu vos liuraria a vos: nisto chegara ao passo de húa ribeira, que corria por baixo d'hús aruoredos graciosos e bastos, a agoa mansa e clara; e porque a calma caya grande, determinara passar a li a sesta, mandando ao escudeiro que visse se achaua algu lugar onde lhe dessem algua cousa pera comer. Tirando o do Salvaje o elmo, como viesse afrontado do caminho e trouuese húa cor rozada no rosto, fosse moço e gentil homé, pareceo també aa donzella, que, ainda que nas palauras o na mostrase, o do Saluaje o sentio nas outras mostras, porque co os olhos parecia que o olhaua d'outra maneira e alem disso concertaua o toucado, apertaua o vestido, esqueciasse nas palauras, fazia no rosto huas deferenças nouas, mudando a cor de maneiras diuersas, segundo os sobresaltos o coraçã lhe daua, ora lha via namorada e no mesmo instante yrosa, como quem pelejaua comfigo: outras vezes vergonhosa, porque se temia que a entendia, e sobre isto muy trif-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. triste, vendose de todo vencida; mas esta tristeza pouco duraua, que o amor nas molheres, antes de dar sim ao desejo, na sabe o nome aa tristeza; e por isso leda e contente tornaua logo a mostrarse por na descontentar a elle. Pois como o caualleiro do Saluaje fosse mestre destes acidentes, co amorosas palauras e afagos necessarios a começou tentar e achandoa mais branda na pratica, deu hua pequena de ousadia as mãos, tocandoa nas mangas da roupa, e outros lugares, onde na parecia desonesto e, sentindolhe a vontade entregue, satisfes co seu desejo de maneira que quando o escudeiro tornou era feita dona e bé contente.

# CAPITULO CVII.

Do que conteceo ao caualleiro do Saluaje antes que se apartasse da donzela.

Caualleiro do Saluaje todo o dia gastou na conuersaça da donzella ao longo do ribeiro, onde passara a sesta debaixo dos aruoredos, que o ocupaua. Chegada a noite, porque nao sentira nenhú pouoado onde seguramente a podessem ter, tiuerão por conselho mais seguro passaremna naquelle mesmo lugar. O escudei-

cudeiro ajuntou da erua, sobre que se encostară e o caualleiro adormeceo co tă pesado sono, como quem naquella ora na tiuera cuidado nenhu, que lho fizesse quebrar. A donzella, a que ficara mais que sentir e menos de que se contentar, esta maginaçã e ver o esquecimento do caualleiro a fes estar toda anoite acordada, descontente de si mesma e arrependida de seu erro, cousa que pouco lembra antes de cayrem nelle. Estando assi consigo reuoluendo na fantesia se acharia algu remedio em cousa, que o ja na tinha, teue por seu conselho encomendalo ao esquecimento; mas quando as cousas muito doem, mal se pode isto fazer. Que me dissesse porque este arrependimento na chega quando se pode curar, ou de que serue quando ja na te remedio? a reza he que como esta ceguidade nace de amaré mais o erro que a pessoa, este amor té tanto poder, que estorua as cousas, com que se pode atalhar: e deixando isto, que alguas terá por palauras vaás, na era muyta parte da noite passada, quando por baixo donde estaua dormindo, quanto hu tiro de pedra, passara dous escudeiros e tras elles hu caualleiro muito be posto armado de huas armas brancas, ta frescas e luzentes, que, ainda que a noite era escura, se enxergauá muito be ao longe. Elle tam grande de cor-

### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 26

po, que parecia que fazia ventaje ao gigante Bracola, dando hus foluços tam tristes como fe lhe sayra a alma co elles; e porque lhe pareceo que da noyte estaua ainda algua parte por passar, bradou aos escudeiros, que se detiuessem ali, que queria repousar hú pouco. A donzela, a que o medo de o ver lhes fes esquecer o outro cuidado, em que d'antes estaua, tirando pelo caualleiro do Saluaje, o fes acordar, dizendolhe que junto delle estaua outro Bracola. O do Saluaje, ouuindo isto, se leuantou em pe muy aluoroçado, e o mais encuberto que pode se soy contra a parte onde o caualleiro estaua, viu os escudeiros, que andaua prendendo os cauallos e o caualleiro estaua lançado de bruços no chã, choraua muy grandemente. Antre alguas palauras, que a dor e yra lhe representauă, começou dizer. Nă sev pera que he creer na ajuda de tá fracos valedores como sá estes deoses vãos, em que tegora criy, pois sua potencia he pera ta pouco, que na pode resistir a ta grandes aconteeimentos, como he ver destruyda a força de meus irmãos Calfurnio e Cambolda por ma de tă fraca cousa como he hu soo caualleiro: e sobre tudo Bracola, que pera vingança delles deixou sua amada patria e natureza, fazendo sacreficios sumptuosos e grandes, crendo que no merecimento delles estaua o galarda certo com vitoria de muito loquor e espanto. Ta agora, que tudo he perdido, não sey que esperança me pode ficar, senão perder a vida tras as suas; e porque sendo de mestura com algú delles me poderia dar algu contentamento, ey medo, que por me tirar este gosto, na achey o caualleiro, que matou a Bracola, em cuja pessoa espero tomar vingança tã crua e aspera, que nella se possa satisfazer algua pequena parte de minha gra dor, e pera isto, deoses, de vos outros na quero outro fauor nem ajuda, sena mostrasdesmo, que pera o mais nem vola peço ne ma deis, pois o vosso poder he falso: soo na confiança das minhas forças ponho toda a esperança, que de vos nenhúa me fica: nisto se calou hu pouco. O do Saluaje, que sentiu que aquelle era Baleato, o outro irma de Bracolă, que ja informado da morte de seu irmão o hia buscar, ficou de todo contente, pollo tomar em lugar tá feguro e apartado de seus caualleiros. E tornando onde estaua a donzella se começou de armar; mas antes que o acabasse de fazer, foy sentido, que o cauallo do gigante, que andaua pacendo, encontrou com o seu e começară entre si hua peleja aspera, de maneira que acodindo cada hu, foy necessario sentiremse. Baleato, vendo no valle homé ar-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. mado, como entá sua vida fosse na dar vida a ningué, com voz temerosa começou dizer. Que es tu, que na força de minha yra buscas o repoulo em tempo e parte, que o não dou a ningué? Por certo pouco deues a fortuna, que a tal estado te troune, e essa catina donzella muito menos, a quem eu mandarey sacrificar com muiytos generos de cruezas e assi farey a quantas achar pois por hua se perdeo Bracola o melhor caualleiro do mundo. Balleato. respondeo o do Saluaje, guarda tuas palauras pera quem te temer as obras, que em mi né ellas faze medo ne o que tu podes tá pouco. A donzella eu ta defenderey e quebrarey essa soberba, pera que nunca empeças a outra; e pera que co melhor vontade te combatas comigo, sabete que eu sam o que matey a Calfurnio teu irmão e onté a Bracola e agora matarey ati, que nem tuas forças e esforço te saluarão, nem menos a potencia de teus deoses. Toma o elmo, pois estas sem elle, que na quero tomarte co ventaje. Tamanha foy a paixão do gigante de ouuir aquellas palauras, que ¿ alem de se lhe cerrarem os espiritos pera na poder falar, tremiamlhe os membros com yra e tomando o elmo sem outra detença remeteo ao do Saluaje, dizendo: o destruydor de meu sangue ante ti tens o mayor imigo do mundo Tom. II. tratrabalha pollo destruyres, que se te isto na val no teu espero banhar estas mãos e satisfazer a vontade, que có al a na posso fazer contente. E decendo com hú golpe, o do Saluaje se desuiou por lho fazer perder, e tornando co outro o tomou por cima do escudo, onde ses pouco dano por ser cercado de hús arcos de serro ta fortes, que se na podia desbaratar. O gigante, que co sua furia na podia pelejar vagarosamente, acodia logo co outro e outros todos tá mortais, que a nenhúa parte poderá acertar, que fizera piqueno dano; porem o caualleiro do Saluaje saltando e desuiando se lhos fazia perder. E porque o escudo que trazia era o de Bracola, que o seu elle lho dessizera no braço, achauso ta pesado que co húa mão o na podia leuantar bem pera se amparar co elle; por esta rază temia mais a batalha, trabalhando de se defender por manha entrazer a Baleato tras si tanto que o cansasse de todo; mas como o gigante sentise nelle por aquella via o queria desbaratar usou d'outra manha, que, ameacando com hu golpe por hua parte, revoluia logo d'outra; e desta maneira lhe deu duas ou tres feridas de muito dano, em especial hua, que trazia na perna dereyta donde saya muyto sangue, de que a donzella e o escudeyro tinhã tanto medo, que se na sabia valer. O ca-... malk-٠, " ي ٠

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ualleiro do Saluaje, vendose no derradeyro estremo da vida, quis auenturalla de todo, tendo por mais seguro remedio; e remetendo a Baleato có hú golpe, cuydando d'o tomar em defcuberto, o gigante o recebeo no escudo, e foy de tanta força, que entrando algú tanto por elle quebrou a espada em tres pedaços e o mais pequeno lhe ficou na mão; e porque ja a este tempo era saida a lua e a batalha se via craramente, vendo a donzella tamanho mal, entregouse logo aa perda; que natural cousa he onde o medo abrange a desesperaçã vir tras elle, e mais se he antre molheres, onde o esforço he mais fraco, que pera tudo lhe falece conselho, tirando nas coulas do apetite, que nisto o seu tomado de prestes he milhor, que o do mais difcreto fabio do mundo buscado por muitos dias. O caualleiro do Saluaje, ainda que o seu acordo fosse grande e o esforço pera desbaratar qualquer temor, nesta ora não pode temer tã pouco a afronta, em que se via, que se achasse desacompanhado de receos muito grandes; e vendo que Baleato remetia a elle co outro golpe de toda sua força, tomando o escudo, que fora de Bracolla com ambas as mãos, o recebeo. e entrou tanto a espada que chegou as enbraçaduras, e, soltando as das mãos, Balleato o leuou pegado nella. Nesse tempo o caual-Ll ii lei∸

leiro do Saluaje, vendoo embaraçado, com o pedaço, que lhe ficara da sua, cuidou de o ferir por cima da cabeça. Balleato por se desuiar se tornou hu pouco atras. E porque naquella parte o ribeiro tinha húas concauidades altas, que as cheyas de muytos anos fizerá, ao tempo do retraer pos os pes na borda daquella alturá, e correndo a terra co elle cayo no fundo do barranco, dando tão grá pancada consigo nas pedras, que em baixo estaua, que com ella fez fim a seus dias e pensamentos. Quando o do Saluaje o viu tal, chegou junto donde fora a queda, e vendoo desemparado da vida, ficou de todo contente e acodindo a fuas feridas, que tinha necessidade de remedio, a donzella e o seu escudeiro lhas apertază o melhor que poderă. E caualgando no cauallo do gigante, que o seu estaua co húa perna quebrada da peleja, que ouuera com elle, se tornarão aa ermida. Os escudeiros de Baleato fogirão pera hú dos castellos leuar nouas aos seus. O ermita, posto que estiuesse defcontente do caualleiro do Saluaje pollo ver tã entregue nas cousas do mundo, recebeoo сб o amor e caridade, que sua ordem requeria. Vendo o ta mal tratado de suas feridas, o curou como quem daquelle mester sabia algua cousa, dandolhe hu proue leyto, que na esmimida costumaua ter pera ospedes, que o seu era muito mais pobre. Acabado isto, deu graças a nosso senhor por ver desembaraçada aquella terra de homés tá imigos delle e dos outros homés; chegada a menhá, húa das cousas em que mais trabalhou soy em fazer partir a donzella, pois a terra era segura, do que ná pesou ao do Saluaje, que tinha por condiçã, se compria có o desejo, desejar logo outra, e a ella pesou muito, que a sua dellas he, depois que se entregará, ná querer mais apartarse. Có tudo ao tempo do partir ella có lagrimas e elle có palauras amorosas sorjadas de seus enganos se despedirá.

#### CAPITULO CVIII.

De como os caualleiros dos gigantes entregarãos castellos ao caualleiro do Saluaje, e do que passou Florendos na chegada do castello d'Almourol.

O outro dia os caualleiros dos gigantes, vendo seus senhores mortos e a esperança de socorro perdida, postos em conselho sobre o que deuiam fazer, teuera por melhor remedio yr se ao caualleiro do Saluaje e de sua propria vontade lhe entregarem es chaues das fortalezas. Acabado d'o determi-

minaré, se forá a ermida, onde o achará algú tanto fraco e mal desposto, e vendoo tá moço, parecendolhe cousa fora de reza, que tal hidade ouuesse tamanhas obras, hu delles, que antre os outros era auido por mais eloquente, lhe disse. Por certo, senhor caualleiro, ja agora pareceria erro negar o poder aa fortuna, pois vemos ante nos desbaratadas as forças de Bracolam e Balleato por vossa mão, cousa que ao parecer muito he pera duuidar. Nisto parece que, alé do vosso animo ser grande, ella vos fauorece ou peleja deos por vos: pe+ la qual reză feria gră femreză querere os outros homés trabalhar d'ofender vossas obras. antes teria por milhor conselho entregare se a vossa piedade, que resistir tanta força; pois se cre que esta na ba de falecer é homé, onde as outras vertudes sobejá: e nos co'esta tençã nos presentamos a vos, crendo que qué tam be sabe vencer aos culpados, querera perdoar aos que ná té culpa. Que te qui fossemos de imigos, agora como amigos nos entregamos; e, por mais seguridade, estas sam as chaues dos castellos, que vos tanto sangue custă: delles podeis fazer o que quiserdes e de nos o que vos vier aa vontade; inda qu'é homes, que se rende, nam se pode vsar crueza. Vossa tença, disse o do Sakuaje, he tanDE PALMERIM DE INGLATERRA.

to d'agradecer, que o mais que me daqui pesa he, que o pouco, que tenho, ná me da lugar a pagar vos o muito, que mereceis; mas ja que pera isto minhas forças ná bastá, a el rev d'Inglaterra meu senhor pedirev o galarda de tamanho seruiço, como lhe fazeys: logo se entregou das chaues, contente de ver tá seguro fim em cousa, que tá aspero teue ó principio. Os caualleiros o acompanharam algus dias, esperando sua saude pera em sua companhia se vre a Inglaterra, porque suas promessas os punha em grandes esperanças. Neste tempo chegară as nouas de sua vitoria aa corte, onde se sizeram muitas festas, assi pela restituyçã dos castellos, que quasi tinhã por impossivel, como por ser da mão de qué era. El rev co'este aluoroco mandou buscalo, e ass maltratado o fez Pridos duque de Galez meter em húa galee, trazendo configo os criados dos gigantes, aos quaes o do Saluaje fazia honra e gasalhado. Chegando a hú porto, onde desembarcará, soy leuado em húas andas a Londres, onde el rey co sua idade cansada fez estremos de prazer. Do Duardos, ainda que co mais moderaçam passasse aquelle contentamento, nam era qué menos o sentia. Pois Flerida os dias e noites acompanhaua o leito de seu filho, como que, em quanto suas fe-

feridas na recebia saude, nenhu descanso lhe ficaua. El rey fez merce e honra aos caualleiros dos gigantes, por satisfazer a vontade a seu neto, metendo os no conto dos de sua casa. E dalli em diante forá seguros e leaes. calidades, que aas vezes os homés té por natural e deixa de fazer pollas conuersações. Tanto que o caualleiro do Saluaje foy conualecido de suas feridas, veo noua da prisam del rey Polendos, Belcar e os outros cem caualleiros do emperador, co que se recebeo grá pesar e tristeza. E quando dissera que o turco determinaua matalos todos, se lhe nam entregassem o caualleiro, que leuara sua filha; por certo, respondeo Floriano, se esse ba de fer o derradeiro remedio de sua saluaçã, antes me eu entregarey em poder do turco, que ver que por meu respeito se perde tantos e tam sinalados caualeiros. Ná creo eu, disse do Duardos, qu'é quanto Albayzar seu genro ca andar, queira fazer cousa em que auenture sua vida; e o emperador de meu conselho deuiz lançar mão delle, porque a trouco d'hú se dessem os outros. Eu conheço do emperador, disse o do Saluaje, que, por saluar o mundo todo, nam forçara a condiçã em cousas, que lhe parecerefo ra de seu custume: antes, pelo que delle sinto, tenho a perdiçam dos seus por

DE PALMEIRIM DE INGLÂTERRA. por mais certa, e logo me quero partir pera sua corte, que na hebé, que estando toda sua casa auenturada em tamanho perigo, que eu soo me ache fora della. Ette preposito lhe na poderam estoruar el rey ne Flerida co palauras né rogos, a que do Duardos atalhaua, que lhe parecia be o proposito de seu silho. E assi, muito contra sua vontade, se despedio delles, pondo se na via de Costantinopla armado das mesmas armas e deuisa, que soya trazer, que co'aquellas tomara ja afeiça. Aqui deixa a historia de falar nelle, pollo fazer de Florendos, que, seguindo a via do castello d'Almourol, entrado ja no reyno d'Espanha, onde fez alguas cousas notaueis e dinas de memoria, que é as cronicas antigas dos reys está escritas, antre as quaes nam teue pequeno quinham o principe Florama. Depois de passados algús dias que chegou as vila de Riocraro, que se agora chama Tomar, o qual nome antigamente teue por caso do rio, que por ella passa. E vendo se tá perto do castello d'Almourol, começou a ser tentado de muitos receos, de que se nam sabia liurar, hus precedia do amor, que o acompanhaua, outros do temor, que trazia, e os que mais temia e a que nam sabia dar remedio, era os que da crueza e esquecimen-¿ Tom. II. Mm

to, co que o tratana, lhe nacia. Enuolto entre estes cuidados sem assossego passou a noite, e ao outro dia se partiram pera o castello. Albaizar como lhe lembrasse que nas paixões as molheres soe ser mais vingatiuas que ningué, hia co mayor temor do que tee li trouuera. E doubroselhe mais co saber que Miraguarda tinha tamanho estremo na crueza como no parecer. Mas esta opinia he errada, que fua condiçam della soo pera os seus era aspera, que pera os estranhos ne aspera nem branda lha conhecia. Chegados a vista dos aruoredos do Tejo, vendo por antrelles a muralha do guerreiro castello d'Almourol, o coraçam de Florendos foy atormentado de mayores receos, qu'isto té sempre a ora do derradeiro temor nos corações entregues: entá lhe chegará faudades dos dias passados, receos dos perigos presentes, lembranças de seus agrauos e tudo pera o mais atormentar. Albayzar també naquella ora ficou muito mais triste, que, alé de lhe vir au memoria ser vencido, fentia muito mais a vergonha do que naquella parte lhe acontecera. Chegados de todo ao castello, achará as portas cerradas e a aruore dos escudos, que se alli perdera, ainda ocupada de muitos: algús perdidas as cores da chuua e sereno do tempo passado. Florendos

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. pas os olhos nelles e, vendo també fuas armas e escudo posto no conto do despojo dos outros, encheramielhe d'agos, como qué co tamanha magoa na podia; e esteue cuydando сб que se podia pagar tamanha diuida a Armelio seu escudeiro, como era estar tanto tempo acompanhando fuas infinias. E nisto lhe denia menos do que cuidaua, que Armelio, alé de nisso comprir co'elle como devia, era tã namorado de Lademia, que ja o seu cuydado é outra parte o na deixara repousar: e como a afeiça he cega, inda que conhecia della na ser fermosa e tratalo có enganos, cada vez se perdia mais : e na verdade as vezes precede isto de condições isentas, que onde pior os trată alli se entregă de todo. Armelio, inda que por vezes posesse os olhos em Florens dos, nunca o conheceo polla deferença das armas, pore, vendo Florama, logo sospeitou que podia ser, e vendo lhe o escudo do vulto de Miraguarda se certificou, e logo se foy pera elle, dizendo. Senhor, ja gora vos podeis descobrir a qué tá pouca rezá tendes de vos encobrir; e mais vindo co o preço ganhado, que de principio vos fez perder. A senhora Miraguarda na pode ser que co tamanho serniço nam cuyde, que vos deue algua cousa, pois os passados lho na fizera nunca cuydas. Mm ii

Florendos tirou o elmo e abraçou a Armelio co o amor que lhe sempre tiuera, e mandou por o escudo do vulto de Miraguarda no lugar onde d'antes soya estar e o de Targiana ao pe, que foi muito graue de sofrer no coraçam de Albayzar. Neste tempo sayo da fortaleza o gigante Almourol armado de todas peças é hú cauallo fouueiro grande e fermoso, brandindo húa lança có tençam d'auer batalha, crendo que aquelles caualleiros nam queriam al. E vendo o escudo do vulto de Miraguarda posto em seu lugar, deteue se hu pouco, e conhecendo Florendos, qu'estaua c'o rosto descuberto, lançando a lança no chão, remeteo a elle c'os braços abertos, dizendo. Nunca eu duuidey o que agora vejo. E se daqui por diante pera co vosco a senhora Miraguarda nam mudar a condiçam, ajudar vos ey a sentir vossos agrauos, como que por vossa parte nam té neles pouca; e, nam esperando reposta, soy se dentro leuar a noua. E posto que Miraguarda naquelle tempo co nenhua consa podera ser mais alegre, affi soube dessimular este contentamento, como se na o tiuera, de que Almourol ficou tam desconten--te, que, nam o podendo sofrer, lho cstranhou co as milhores palauras, que soube; que na verdade o agardecimento deuido nam se ba

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. de negar. Poré como sua condiçam sosse liure, estas rezões nem o merecimento de Florendos a poderá dobrar. Almourol se veo descontente e manencorio de ver tanta ingratidam em obras merecedoras de outro galardam. E inda que quis encobrir a Florendos a paixam, que, quando he grande, se na pode dissimular, deu azo a ser entendido, do que se na espantou, por ser ja costumado a aquellas satisfações. Mas, pollo que tocaua a Albayzar, deu conta a Almourol do concerto, que antr'elles auia, e que Albayzar nam viera a outra cousa, se nă a estar aa determinaçă do que ella delle ordenasse, que assi fora a postura de sua batalha, pedindo lhe que tornasse la pera saber o que queria fazer delle. Almourol tornou a Miraguarda, darlhe conta que Florendos, alé de trazer o seu escudo, trazia preso que o leuara, pera ella fazer delle o que lhe milhor parecesse. Miraguarda se deteue hú pouco, cuydando o que deuia fazer, porque, alé de voluntaria, era discreta: depois de se determinar no que milhor lhe pareceo, o mandou vir ante si, ficando Florendos no campo. E porque ja lhe dera nouas da prisam del rey Polendos, Belcar e os outros seus companheiros, mandoulhe que em quanto o turco os tiuesse presos se fosse aa corte de Recindos rey d'Es

pa-

panha e nella estiuesse sob sua obediencia o mandado todo o tempo, que os caualleiros do emperador estiuessem em prisam. Pera mais seguridade lhe tomou sua se co todalas sirmezas necessarias, dizendo lhe que se contentasse co tă leue castigo, pois seu erro fora dino de outro moor. Albayzar lhe quisera beijar as mãos por tamanha merce, que na verdade era grande pera o receo, que leuaua, segundo o que de sua condiçă lhe contauă. E despediose della, de Florendos e Floramá. Poré ao tempo de partir, vendo ficar o escudo do vulto de sua senhora posto no lugar dos vencidos, mandou por Almourol pedir a Miraguarda lhe fizesse merce delle, ao menos pera os dias de seus descontentamentos os atalhar co aquelle parecer. Mas como naquellas cousas, que erá de sua gloria, fosse mais escassa que nas outras, nunca o quis fazer. Albaizar se partio tam triste, que em nenhú tempo o foy mais e ás tres jornadas chegou a casa del rey Recindos, onde, depois de se presentar a elle de parte de Miraguarda, da maneira que o ella mandara, ficou é sua corte todo o tempo que Polendos esteue preso. El rey o recebeo co festa e gasalhado, nacido de prazer d'o ter em seu poder. E porque na prisam estaua hu de seus filhos mandaua secretamente

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ter nelle boa guarda, nam se siando tanto na fe e promessa, que sizera a Miraguarda, como na seguridade de seu mandamento. Logo mandou nouas ao emperador, em cuja corte se fizera grandes alegrias, louvando por excelencia a descriçă e auiso de Miraguarda. E antre alguas cousas, que o emperador soltaua E seu louvor, mostraua desejar vela é sua corte pera lhe fazer mil honras e acabar de defcansar seu neto Florendos, que, vendo que fua senhora ne pera lhe agardecer seus trabalhos mostraua vontade, determinou acabar no que primeiro começara, que era guardar o escudo nouamente; e sealli viesse algué, a que na podesse vencer, nunca mais trazer armas e esprimentar sua dita, inda que era mao conselho prouar muitas vezes fortuna.

#### CAPITULO CIX.

Da batalba que Florendos ouue sobre o escudo de Miraguarda ao segundo dia, que alli chegou.

Assado este dia, ao outro, tanto que amanheceo, Florendos, a que seu cuydado na daua outro repouso, se soy contra o rescudo do vulto de sua senhora, ja que o original na podia ver: e, pondo os olhos neles

le, começou dizer. Bem sey, senhora, que isto he assaz galarda pera qué vos serue, se este vosso parecer na fosse ta mudo, que algű ora tiuesse palauras, co que satisfizesse a falta de vossas obras, mas ordenastes este laço pera os liures cayré nelle e quisestes que nam falasse, porque algu ora os que vos serue nam achassem de que se contentar. Ponho os olhos no vosto vulto, vejo cousas, que me mată e nenhua, que estorue meu dano: pera me matar todalas mostras té viuas, pera m'ouuir achoa morta de todo, assi que pera meus males esperare algu be, tenho a esperança perdida e pera sempre viuer triste, sobejame as esperanças. Contente seria de meu dano, se -visse que vos o crieis, mas cuydo que ta esquecido me tendes, que né pera isso vos lembro. Se vos mereço este esquecimento he muy be que o tenhays; mas, porque o na creo de mi, tenho de que me queixar. A este tempo Miraguarda o estaua espreitando d'antre huas ameas, que como era verao, as menhaas frias erguiase cedo pera lograr a aluorada dos roussinoes e outros passarinhos, que nos aruoredos do Tejo fazia sua morada. È vendo as palauras, co que se queixaua, ainda que sentio, -que lhe saya d'alma, tam pedra era seu coraçã, que nam cabia nella ter delle nenhú doo:

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. Sobr'isso ta consiada e altiua, que cria que tudo se deuia a seu merecemento, sem ella deuer nada a ningué: estandose assi queixando e ella ouvindoo, assomaram por antre as aruores tres caualleiros d'armas louças e ricas. Hú trazia armas de verde e branco có pintassirgos de prata, no escudo em campo branco húas letras negras, que dezia Normandia. O outro as trazia de branco e pardo co estremos verdes, no escudo em campo verde Apolo pintado a maneira antigua. O derradeiro vinha armado de roxo e encarnado có barras d'ouro atrauessadas e antremetidas húas por outras de húa maneira e enuençã noua, no escudo em campo roxo hus fogos acesos ta naturaes, que parecia mais verdadeiros que fantalticos. Todos juntamente vinha cantando a tres vozes c'os elmos tirados hú vilancete tá entoado e d'hua soada muy galante e bé composta. Como Floramam do seu natural fosse musico, pareceolhe també aquelle vilancete, que o julgou por a milhor cousa, que nunca vira, porque, alé das falas sere singulares e cantaré concertadamente, a menha era pera isso muito graciosa, e juntamente por baixo das ramas dos aruores vinha o to soando co hua saudade contenplatiua e namorada. Daua tanta graça ao cantar, que se na podia esperar mais de nenhús

ho-

Zom. II.

homés. Depois disso o rumor das agoas do Tejo era tá pequeno e ellas corriam tá sossegadas e có húa clareza tam viua, que tudo parecia que seguia a consonancia. É posto que
Florendos e Miraguarda muito folgasse d'os
ouuir, soo Florama desejaua que ná tinesse sim
e em quanto se o vilancete cantaua, por she
nam esquecer, o escreueo no tronco d'húa aruore, como ja outra vez sizera, cortando as
letras nelle, que depois crecerá a compasso
có o mesmo tronco e estiueró nella tanto tempo te que o mesmo tempo consomio a aruore e as letras. O vilancete dezia.

Triste vida se m'ordena, pois quer vossa condiçam, que os males, que days por pena, me siquem por galardam.

Desprezos e esquecimento, quem contr'elles se desende, nam os sinte, ou nam entende onde chega seu tormento: mas pera quem sinte a pena inda he moor a sem rezam, quererdes, que o ca morte ordena, se tome por galardam

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 283

Ja, se vos vira contente deste mal e outro mayor, sey que m'ensinara o amor. a passallo leuemente: mas pois vossa condiçam quer que em tudo sinta pena, quero eu que o qui ella ordena me sique por galardam.

Os caualleiros, vendo gente armada junto do castello, deixada sua musica, posera os elmos por na ser conhecidos: chegando mais ao perto, vendo tantos escudos pendurados na aruore, tiuera em muito a vitoria de que os ganhara. O caualleiro, que trazia as armas de verde e branco, se adiantou hu pouco e, leuantando os olhos ao vulto de Miraguarda, disse é voz alta. Parecer he esse pera mudar qualquer vontade, se estiuer mais liure que a minha. Folgo, que tendo este conhecimento, na me vejo mudado da tença, que me aqui trouue, mas antes se algu destes caualleiros qu'este passo guarda, quisesse comigo correr hu par de lanças, satisfarlhia o desejo, co tanto que me na obrigassem a mais, que me temo que essas mostras desbarate que as ofende e fauoreça que por ellas le Nn ii comcombate. Ná vos engane isso, disse Florendos, que ja estaua prestes, qu'essa senhora soo pera có os seus té a condiçá aspera e a vontade esquecida. E pois vossa tença he justar, tomay do campo o necessario, que em quanto poder vos satisfarey a vontade. Ambos se arredará hú do outro e co'as lanças baixas se encontraram co toda a furia, que os caualos poderá leuar e passará hú pollo outro ayrosos e be postos, como pessoas, a que a justa nam fizera dano. Almourol, que a isto presente estaua, vendo os sem lanças, mandou trazer soma dellas de dentro do castello, e os escudeiros seruira a cada hu de seus senhores co a sua. E, como a segunda vez viessem co mayor furia, tiuera tanta força os encontros; que Florendos perdeo hú estribo e sez hú reues algu tanto desayroso, o outro foy ao chão por cima das ancas do cauallo, caindo porem em pe, como que em tudo mostraua acordo, achando se ta descontente, que, esquecido da postura, arrancou da espada, dizendo a Florendos. Senhor caualleiro, inda que vos na pedisse mais que justa, peço vos que façamos batalha das espadas, qué fim, se me vencerdes, tudo sera pera mais honra. Ná sei se se agrauară vossos parceiros, disse elle, c'os vejo estar apercebidos de justa, deixaime compris co'el-٠.,,; ٧

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. coelles, que tempo auera pera fazer assi co vosco; e, sem mais detença, tomada outra lança, que lhe deu Armello, remeteo contra o que trazia as armas de branco e pardo e Apolo no escudo, que també o sahio a receber; e foy o encontro tál, que o cauallo de Florendos ajoelhou e elle perdeo ambos eftribos; mas como o cauallo do outro cayo co seu senhor, leuando lhe hua perna debaixo, de que se achou hú pouco maltratado, Florendos depois que se concertou na sella, bradou ao terceiro, que, como estiuesse manencorio de ver tratar assi seus companheros, acompanhado de sua yra e força, o sayo a receber. Poré neste primeiro encontro o acodamento d'ambos lho fez errar, e ao segundo, fazendo as lanças pedaços, passaram por diante sem outro dano. Florama e Almourol julgauá os tres companheiros por de grá preço nas armas. Miraguarda, que auia muitos dias, que na via justa ne batalha no seu castello, as de entá lhe trouueram aa memoria as cousas passadas, e nam pera satisfazer ao merecimento de ningué. Tornando a elles, que cada hú polla confiança, que costumaua ter, estava menencorio de na derribar o outro, aa terceira carreira remetera co tanta força, que, falsados os escudos e armas, o caualleiro foy ao . . .

chão e Florendos perdidas as estribeiras se apegou ao collo do cauallo; e, tornando se a endereitar, ficou algu tanto corrido de aquelle pesar. Nisto se chegou a elle o primeiro co'a espada nua, dizendo. Tenho, senhor caualleiro, tamanha vontade de me esprimentar co vosco, que receberia muita magoa na ser assi; peco vos que me na negueys este desejo, qu' eu sinto em vos, que poucas cousas vos podé poer receo. També mo sabeys pedir, disse Florendos, que seria mao insino na fazer o que quereys: e saltando fora do cauallo pera lhe satisfazer o apetite, o outro, que trazia Apo-To no escudo, a que se nam escondia nada, se meteo no meyo, nam consentindo a batalha, dizendo. Senhor Florendos, pera c'os vossos esta he assas vitoria: e inda que co nosco ganhasseis honra, pera co vosco se na perde, que claro esta que ser vencido de que nace pera o nam ser d'outre, se nam deue ter por înjuria. Este homé tă desejoso de brigas he vosso amigo o principe Beroldo, que na sabe co que as quer: esse outro caualleiro he Platir vosso hirmão e eu Daliarte vosso seruidor, que, ainda que de principio soube muy bé qué ereis, o encobri pera que a senhora Miraguarda, que vos esta espreitando d'antre as ameas do seu castello, visse de nouo vossas obras,

obras, porque temo qui as passadas lh'esquecit Florendos tirou o elmo e leuando Daliarte nos braços, mostrou agravarse de deixar pasfar aquellas justas, e assi o sez ao principe Beroldo e Platir e todos tiueram o mesmo comprimento co Florama, que, como se ja disse, este foy hú dos homes, cuja conuersaçã e amizade se estimou mais naquelle tempo. E perguntando se hus a outros por suas cousas co o amor, que antre elles auia, passará muita parte do dia, desejando os tres companheiros ver Miraguarda; mas ella era ta auarenta daquella mostra, que nunca chegaua a hua janela, se nam nos tempos de sen gosto, que era quando o campo a custa d'algus era cuberto de sangue e armas e a vida posta no derradeiro estado, como ante seu castello muitas vezes se vio. Alli soubera os tres companheiros a mameira, que Miraguarda tiuera co Albayzar e lhe paraceo a milhor, que podia ser pera saluaçam dos presos, que estauam é Turquia: e, sendo ja tande, se despedira de Florendos e Florama, que naquella terra esperana estar de assento, e se foram a via de Costantinopla, que ja co'esta tençã sayro da corte d'Espanha. Florendos, acompanhado de seu cuydado e da amizade de Florama, ficou guardando o passo, que sempre desendera, na se queixando

2.4

de seu mal, ainda que tiuesse causa. Por que, qué a fortuna algua ora esprimentou, tudo ba de saber sofrer, espantandose de poucas cou-sas e escandalizandose de menos.

#### CAPITULO CX.

Da auentura, que veo ter ao castello d'Almourol, e do que Florendos sez nella.

S tres companheiros partidos a volta da corte de Grecia, diz a historia, que indo suas jornadas, sendo ja entrados no senhorio do emperador, encontraro co a princesa de Tracia, onde algús por mostrar suas obras, outros defejosos de casar co'ela a acompanhauă. Polla qual reză ao tempo, que chegou a Costantinopla, leuaua gra companhia de caualleiros famosos, por que nenhú, que o entă fosse muito, a qu'esta fama chegasse, faleceo naquella jornada; e porque da entrada da princesa se falara adiante, torna a Florendos, que ao segundo dia depois de Daliarte e seus companheiros partidos, andando elle e Florama apee passeando aa borda d'agoa; 'armados de todas armas somente os elmos, viră vir pelo rio abaixo dous bateis a remos: em hu delles vinha quatro donzelas sentadas

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. na popa, vestidas todas d'hú trajo co instrumentos nas mãos, tangendo e cantando tá docemente, que podera fazer enueja aos tres companheiros, se os alli achará: os remos remaua co hu compasso ta quedo, que nenhu estoruo fazia. No outro batel, que a marauilha trazia atauiado de panos de seda, coxins e outros: atauios ricos., vinha hua donzella que ao parecer devia ser seuhora daquella frota, vestida d'huas roupas d'enuença noua muito louça e sobre os outros vestidos trazia his roupam de, tafeta preto, qu'isto era na força do verão, cortado pelas mangas e outros lugares necessarios, e os cortes se tornaua a juntar com húas visagras d'ouro esmaltadas de pasfarinhos e outras invenções alegres de diversas maneiras. Por eima trazia hu toldo due ar defendia da calma y de na menor preço e lougainha, que as outras peças. E por ser ja tarde e o dia temperado, juntamente co'a confiança, que a senhora trazia de sermosa, mandou lleuantar as bordas delle, porque que estoielle de fora a podesse milhor ver : a seus pes della vinham duas donas e hua donzella ! no mevo encostado sobre hus coxins de veludo auellutado pardo hú caualleiro armado d'armas verdes e outo a coarteirões e no escudo em campo verde copido prefo co seu arco e fre-Tom. II.

frechas é pedaços, e elle lanç maneira de desbaratado ou ve zela fermosa sentada c'osmeiros, que també vinha gre, porque antre aquella gu cousa triste, poseram a proa ac castello e os do outro batel fizera. nam cessando sua musica, que por les to vir trepando pollas concauidades a tee bater nas amoas mais altas da forc parecia muito mais suaue. Florendos e h. má os estiuerá olhando hú pedaço, e Flore dos tocado d'enueja do contentamento, que o caualleiro do batel poderia trazer configo, na pode encobrir sua dor, que na verdade estas são as cousas de que se ela deue ter, dizendo. Ja fey que todolos meles: se guardaram pera mi, e por illo nam os possa ver em outrem. Nisto sahio dobatel principalhia don! zella e do outro dous cfeudeiros pera a acompanhar, e chegando onde elles ellanam. fizerā hūa pequena cortelia, pallando por diaute é emparelhando c'o aruore dos escudos detime name se hu pouco. A donzella pos os olhos nelles e vendo o do vulto de Minaguarda, vencida de tamanha mostra, disse contra os escudeiros: ei medo que minha fenhous parta desta terra menos contente do que veyo. E, . ,

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. sem fazer mais detença, se soy ao castello, onde, depois de daré seu recado a Miraguarda, entrou dentro é húa camara do seu apousentamento, que caya sobre o rio, e ainda que nas obras e concertos da casa ouveste cousas pera ver, acabado de poer os olhos na senhora della, tudo o al esquecia, e ná tam somente aconteceo isto aa donzella, mas ainda a sua descriçã, qui era grande, sicou tam toruada, que per hú espaço nam soube que lhe dizer; cousa, que muitas vezes acontece a qué ve algua de que recebe espanto: poré, depois de tornar em si, corrida de seu descuido e do que lhe acontecera, disse. Senhora, Arnalta, princesa de Nauarra, minha senhora, vos manda beijar as mãos com o amor e vontade, que te pera vos seruir e conuersar. E porque este desejo a muito tempo, que a segue, partio de sua casa có menos companhia do que a seu estado conué a vos ver. Fica ao pe deste vosso castello metida é hú batel esperando por mi, querendo que, primeiro saybaes de sua vinda pera que co menos pejo a recebais, Donzella, respondeo ella, sam tam pouco ditosa, que as cousas que muito desejo essas nam posso fazer: eu nam sey que merce né honra me agora podera vir, que mais estimara, se a ordenança desta casa desde o primeiro dia, que ne-Oo ii

la entrei, nam defendera que nenhua pessoa podesse entrar nela: isto he tá defeso a mo-Îheres como a homes; e que eu agora a quifesse quebrar por seruir a senhora princesa, na o consentira o gigante Almourol, que nisfo tem mayor poder; e ainda se vos deixou vir a vos, he porque vinheis co embaixada de outré: beijailhe por mi as mãos, e peço vos que co'as milhores palauras, que poderdes, me desculpeys, que eu fico tá corrida do pouco que nisto posso, que volo na sey dizer. Senhora, disse a donzella, isso creo eu muy be, e, se a princesa me crer a mi, nam o auera por agrauo, pois té certo outro mor descontentamento se ca entrar. Entá se despedio e leuou recado a fua fenhora; e como o natural das molheres he nam querer nenhua desculpa nas cousas feitas a seu desgosto, ouue tamanha manencoria, que ne quis escuitar a donzella, nem consentir, que outre lhe falasse. Seu caualleiro, vendoa tam descontente, como é tudo trabalhasse por lhe fazer a vontade, ergueo se em pe, dizendo. Senhorz, de meu conselho deueis sentir menos isto, que Miraguarda se vos tolheo a entrada no seu castello, foy por na ficar desenganada da deserença, que ba de vosso parecer ao seu; e se olhardes be o que daqui ganhays, achareis

DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA. crue este medo, que vos teve, he assaz certeza da verdade. Por tanto nam agastada, mas co'a mor gloria do mundo vos deucys tornar, Tanto poder tiverá estas razões co sua vaidade, que lhe fizera tirar a paixa; e por na se partir sem ver algua cousa das daquella terra, lhe mandou que fosse onde estauam os escudos e lhe trouxesse o de Miraguarda, que o desejaua ver e leualo comsigo. O caualleiro mostrou que recebia nisso merce; e falando soo co'a donzella, ella tornou fora e chegando onde estaua Florendos e Floramá, dis-1e. Senhores, aquelle caualleiro do batel vos pede lhe mandeys o escudo do vulto de Miraguarda pera sua senhora determinar delle o que milhor lhe parecesse. E se nisto na quiserdes fazer seu rogo, sera forçado sayr fora e tomat volo por força, cousa que na queria, por nam ter deferença co caualleiros desta terra. Fermosa donzella, disse Florendos, bem se parece que esse caualeiro sabe mal o muito, que o escudo custa a que soo co os olhos o logra, quanto mais leualo ta leuemente. Dizey lhe que saya do batel e o venha buscar, que eu espero de lho defender, e vencendo me ami, o podera leuar, e se nam tras cauallo, que a pe faremos nossa batalha, na sim da qual, se elle ganhar o esoudo, en perderey a vida e des-

cansará meus males. Poré sendo caso que sua confiança o engane, que veja a peça, que aqui ba de deixar em final de vencido, que o escudo, que pede, quer sempre que lhe fiqué testemunhas de sua vitoria. A donzella se tornou co seu recado e o caualleiro sem outra detença, depois de se despedir de sua senhora. saltou em terra ta ayroso e be posto, que soo aquella mostra era muito pera recear, e acompanhado de dous escudeiros se foy contra onde estaua Florendos có hú passeo ousado e vagaroso: antes de chegar a elle dez passos disse em voz alta. Ja sey, senhor caualleiro, que o bố conselho nã se ha de dar a qué o nam fabe fentir: mandey vos pedir o escudo por me nam obrigardes a tomalo: pareceme que quisestes antes perdelo a vossa custa, que dalo co vossa honra, pois agora estais a tempo de ver o que ganhastes nisso. A peça, que pedis que ofreça, na tenho; venceyme, que depois tomareis a satisfaçă a vossa vontade. Pareceme també, disse Florendos, que na tenho que dizer: nisto se concertou hua janela pera Miraguarda ver a batalha. Florendos, que te enta a nam vira, esperou hu pouco, e em chegando, que pos os olhos nella, ficou tam esquecido de si e da afronta, E que estaua, que, perdido o sentido, enleuado no que via,

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. via, ficou sem nenhu acordo. O caualleiro do batel vendoo ta metido no esquecimento da batalha, o tomou por hú braço e disse. Senhor caualleiro, qué comigo ba d'entrar em campo ná lhe conué passar o tempo em descuydos: tornay em vos, se nam tomarey o escudo, que na posso esperar tanto é tempo de tanta pressa. Florendos ao tirar do braço tornou em si e tirando os olhos donde os guiaua o coraçã, corrido de seu esquecimento, disse. Senhor caualleiro, pesame auer batalha co vosco, que me tomais em tempo e ora, que setou co armas d'auantaje. Pera que vejaes qua pouco podem esses enganos, disse o do batel, olhay por vos e, remetendo a elle, lhe deu hu golpe é descuberto do escudo por cima do elmo e foi de tanta força, que, alé d'entrar algua comfa, lhe fez abaixar a cabeça te os peitos, de que Florendos ficou descontente e tene é mais seu contrairo. E tornando lhe co outro dado a sua vontade, o caualleiro o resebeo no escudo e entrou; assi por elle, que o fez é duas partes, de que oune tanta manensoria, vendo o vulto de sua senhora desfeito. que começou de pelejar como homé fora de juyzo. Florendos, que receaua sua valentia, trazia o tento em seus golpes, esperando que, galtada algua parte da furia, ficariam mais bran-

brandos e elle tá cansado, que fosse mais leue de vencer. Da maneira qu'elle o cuydou foy, que o caualleiro, querendo vingar o desgosto, que recebera na quebra do escudo, trabalhou tanto, deu tantos golpes, que no fim delles ficou pera se na bollir: e inda que Florendos os mais lhe fizesse dar é vão, doutros, de que se na podia guardar, andaua algu pouco ferido. Poré, vendo que seu imigo, cansado de bracejar, pelejaua co menos força e elle estaua muy enteiro, começou ferilo de nouo, empregando os fios de fua espada tanto a sua vontade, que de cada vez cortaua as armas e entraua na carne. De modo ๆน์ € pequeno tempo o pos em tamanha fraqueza, que casi se na podia ter em pe. E, conhecendoa nele, auiuou os golpes co tanta força e presteza, que antre hu e outro na parecia auer espaço. O caualleiro alguas vezes desejou repousar pera tornar a cobrar alento; e vendo que lhe nam daux lugar, prouou toda sua força por se defender; mas estaua ja tam desemparado della, que perdido o acordo cayo no chão mais cansado do trabalho, que mal tratado das feridas. Arnalta, que tinha o amor leue pera renderse, assi sentia pouco tornalo a deixar. Por esta rezam vendo o caualleiro vencido, como se lhe na acontecera polla seruir, man-

de Palmèirim de Inglaterra. mandando dar aos remos, se tornou pelo rio acima, tam esquecida delle como se nunca o vira. Florendos lhe tirou o elmo, e dandolhe o ar, tomou em si e de muy descontente lhe pedio que tomada delle vingança, que lhe parecesse, lhe desse licença, porque seu coraçam nam podia sofrer estar em lugar, que lhe tanto custara. O que de vos quero, disse elle, he que façaes o que mandar a senhora Miraguarda, cujo vencido eu sam, que hú catiuo ná pode ordenar nada de outro; por isso pedi ao senhor Almourol que va saber sua vontade neste caso, que acabado de saber se nã tenho mais que querer. Almourol, porque lho o caualleiro pedio, foi onde estava Miraguarda, que, acabada a batalha, se tirara da janela, e dando lhe conta do que paffaua, como ina tença fosse fazer estremos, mandos que tomassem a fe ao caualleiro, que nenhu tempo seruisse outra se na Arnalta e trouvesse a deuisa do seu escudo ao reues do que a trazia, porque na parecia honesto o amor andar preso em poder de seus vassallos. De sorte que d'hi por diante trouvesse no escudo em campo amarelo o deos cupido a maneira de ydolo сб os pes sobre hu cavalleiro enuolto em sangue. Ainda que per'elle esta pena fosse aspera, como era deixallo co seu cuydado, a re--Iom. II.

### 298 . . . P. A. R. W. W. II. . C. S.

cebeo por boa. Ao outro dia curado de suas feridas se soy, descontente e triste por ver o pouco gosto, có que se sora sua senhora: Florendos algú dia esteue, que na sez batalha, por causa de sua desposiça, e neste tempo Florama sopria por elle, ganhando tanta honra como suas obras merecia, sem nunca por satisfaça de tanto trabalho sentir em Miraguarda algú gosto de se passarem por ella; e assi era bé que sosse, porque se algú tempo se viesse a entregar, sicasse a vitoria de mayor gosto, que que alcança algúa gloria, que na custasse pena, nunca gosta muito della.

### CAPITULO CXI.

Em que da conta que era o caualleiro d'Arnalta, e a ressa perque veo alli ter, e da entrada de Lionarda na corte do emperador Pulmeirim.

Era se saber que era o caualleiro vencio do, que veo co Arnalta, contase que Drapos duque de Normandia, genro del rey Frissol d'Ungria, teue dous silhos, o primeiro chamara Frisol como a seu auco, o segundo Dragonalte, que por auer pouco tempo, que fora seito caualleiro, na era conhecido. Este

## de Palmētrim de Inglaterra. 299

Dragonalte vendo se mancebo esforçado, a qué os feitos de seu pay e auoos punhá em obrigaçam de nam passar a vida ociosa, pera parecer a elles, quis yr pelo mundo seguir as auenturas, e nam se foy logo aa corte do em+ perador Palmeirim, onde a abitaçã de todos estaua mais certa, porque desejaua primeiro soasse nella algua fama de suas obras. Co'esta tençã, acompanhado d'hú escudeiro, que lhe leuaua a lança, se partio na via d'Espanha, desejoso d'bir ao castello d'Almourol prouarse co os guardadores do vulto de Miraguarda: Pera mais aparelho de sua vontade, passando pelo reyno de Nauarra foy ter ao passo, que goardaua os caualleiros d'Arnalta, e combatendo se co dous, que lho defendera, fora desbaratados delle. Como, alé de bo caualleiro, fosse moço e gentilhomé pareceo també a Amalta, que o recolheo ao castello, fazendolhe muita honra e gasalhado, como custumaua fazer as pessoas, que també lhe pareciá. Dragonalte vendo Arnalta tá fermosa e enformado de seu estado e senhorio, como tiuesse a hidade tenra e o coraçã defacupado d'outros cuydados, affi se namorou de suas mostras, que lhe parecia alli estar certa sua perdicam ou gloria. E porque antre alguas palauras, que lhe outio, conheceo nella desejo de se ver : ..1

co. Miraguarda, veo lhe em popa oferecendo fe seruilla no caminho. E como das mais, quando viue sem sogeiçam de baram, he gastar o tempo em romarias, especialmente as que té pouco repoulo configo, co gra pressa quis logo fazer esta jornada, e na se deteue mais tempo, que o que foy necessario pera se fazere algus atauios de caminho: nam era muito que Arnalta tiuesse tamanho acodamento na partida, porque qué leuemente se determina leuemente essecuta a determinaçã. Partida Arnalta co alguas donas e donzellas e quatro escudeiros, que a acompanhaua, seguio-seu caminho, passando algús desenfadamentos nele, vendo justas e batalhas, que Dragonalte fazia cada dia pela seruir, sendo tam contente de suas vitorias, que lhe parecia que alli melhor qu'é outra parte repousaria seu amos. Affi passará te chegar a húa vila duas legoas d'Almourol polo Tejo acima; e detendo se nella em quanto lhe fizerá algús concertos pera yr em bateis, se meteo nelles, e forá da maneira que se disse, onde aconteceo o que neste capitulo atras se conta. Arnalta, vencido Dragonalte, conuertido o amor em odio, se tornou pera Nauarra co tençam de nunca mais o ver. Mas estas mostras ne aos muito desesperados engané, que, ainda que nos odios fam

sam mais constantes, pera as cousas de seu apetite nenhú he tá grande, que lhe logo nam esqueça. E assi aconteceo a Dragonalte, que sendo muito tempo aborrecido d'Arnalta, ao fim ella de sua propria vontade quis casar co'elle, fazendoo rey de Nauarra: por tanto, neste caso ningué desconsie do que quer, que no aturar vay tudo. E deixando de falar nelles, por acudir as cousas mais necessarias a esta cronica; diz a historia que neste mesmo tempo, como ja estiuesse determinada a partida da princesa de Tracia pera a corte do emperador Palmeirim, quis a raynha Carmelia sua auoo mandalla altamente acompanhada, assi de donas pera sua autoridade, como de donzellas pera seu seruiço e algús senhores do reyno pera a honraré em sua viaje. E posto que de Tracia partisse co tanto triunso e estado, como a sua pessoa conuinha; tantos caualleiros andantes lhe sayam cada dia pollas estradas pera a yré acompanhando, que, quando chegou a Costantinopla, todos os campos luftraua so longe de armas luzentes, deuisas singulares, cousa que parecia mais exercito de guerra, que louçaynhas de paz. Algús destes acodia polla vere, outros polla seruire e algus com esperança de casar co'ella, confiados no merecimento de suas obras e grandeza de

seus estados. Alli vinha o principe Graciano, Beroldo co os outros seus companheiros Daliarte e Platir e todos os mais caualleiros mancebos de casa do emperador: e elle co'a outra gente, que auia na cidade, à veo receber duas legoas e toda via Primalia foy mais auante. Lionarda, como soube que vinha, tirando se das andas, em que caminhaua, caualgou em hú palafré branco, poupado pera aquelle dia eo hua guarnica de muito preço, e ella vestida em húa roupa aguisa de Grecia, toda em roda broslada de chaperia rica, obra muito pera yer : emcima trazia húa capa d'escarlata branca, forrada de cetim branco, que se abrochaua por diante co hus diamantes a maneira de botões e toda em cerco ocupada delles, antremetidos có perlas tanto por compasso e orde, que dauá muita graça ao vestido. De maneira que, ajudando isto ao seu natural, veo tam fermosa, que co seu parecer ouue muitos, que, tendo d'antes as vontades isentas, sentiram mudanças nouas, que dalli por diante lhe fazia co menos assolsego passar o tempo. E pera mayor dano acharam os corações entregues, as esperanças perdidas; mudanças, que muitas vezes acontecé naquelles, que o nam esperá. O emperador, ainda que ja naquelle tempo fosse velho, 1: ...

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. atauiose como mancebo; e depois de receber Lionarda co o agasalhado, que sempre custu+ maua, tomou o lugar a Primaliam seu filho, que vinha falando co'ella. E assi a veo acompanhando tá contente e namorado, que de muito oufano e sofrego nam deixaua chegar ningué, né olhaua por todos aquelles principes, que tirados os elmos se chegauá pera lho beijar a mão. Lionarda, ao tempo que o emperador chegou a ella, vendo húa hidade tamanha, a presença graue e autorizada por es-, tremo, parecendolhe que todo seu estado e fama a respeito da pessoa era pequeno, co toda cortesia e acatamento, que pode, o recebeo, debruçando se por lhe beijar a mão polla merce, que lhe fazia em a querer ter em sua casa e corte. Mas elle, que cuydaua qui era o que a recebia della, lho pagou co outras palauras muito mores, nacidas da verdade de suas obras. E indo seu caminho contra a cidade, leuaua sempre os olhos nella, porque o coraçam nam lhos deixaua ocupar em outra parte, espantado de sua fermosura. E nam era isto pera estranhar, porque, alé do feu parecer ser dino disso, o natural dos ve-. Hos; he daré ceuo aos olhos em aquillo, que thes be parece; savisfazendo co'aquelle contentamento os outros defeitos, que nelles had 110

**.** . .

Mas no caminho achou cousa, que lhos fez tirar della: porque antes de chegaré a Costantinopla hú quarto de legoa, pegado có húa ermida de sam Luys, que junto da estrada estaua, aa sombra d'hus freixos, que a cercauă, viră hū caualleiro armado d'armas de roxo e encarnado femeadas d'abrolhos d'ouro miudos, que quasi as cobriá todas, o elmo da propria sorte, e no escudo em campo azul hús aciprestes verdes co seus pomos dourados. Ale de estar be posto e gentilhome, trazia hu muito fermoso cauallo bayo, que o fazia muito mais. Estaua co'ele dous escudeiros, hu lhe trazia hu escudo metido em hua funda de pano por se nam ver a deuisa, e o outro se foy contra o emperador, e, tomandoo pollas redeas do palafré, o deteue, dizendo. Senhor, aquelle caualleiro, que debaixo dos freixos estaa, desejoso de se prouar có os de vossa casa, cuja fama a todolos do mundo faz enueja, diz que ha pouco tempo que vía as armas, e pera ver o que em si té quis guardar este passo este dia, co tença d'o defender em quanto as forças lhe bastassem. Pede de merce a vossa A. aja por be mandar aos seus justar, porque a todos os desafia hu por hu; reservando soomente o principe Primalia vosso filho, porque contr'elle na tomara lança. Mui-

305

to folgou o emperador daquelle acontecimento por ser cousa, que podia dar contentamento a Lionarda e nobreza a sua corte, parecendolhe que o caualleiro, que tal feito cometia, confiaua em suas obras, e respondeo ao escudeiro co hu sembrante alegre e risonho. Dizei a esse caualleiro, que a licença eu lha dou, que me pesa de minha idade me, na deixar ser hu dos desafiados pera franquear a passage aa senhora Lionarda e lhe prometo de nam passar daqui te que algu dos meus me nam faça o caminho liure, ou todos na seja desbaratados, pois em minha propia terra acho estranhos, que ma defenda. Entam pondo os olhos nella, depois do escudeiro partido, lhe disse. Senhora, parece vos que qué a minha porta e estando co vosco me ve defender as estradas, que o faria milhor sendo em parte onde vos eu na tiuesse por valedora. Por certo ou o caualleiro he pera muito, ou esta ofensa nam ma fez elle, se na vos, que por vos contentar ou parecer be se oferece a tamanha cousa, inda o emperador nam acabaua estas palauras, quando vio vir voando Roramonte, qu'é sua corte e em toda parte era tido por especial caualleiro, ficando o outro tá enteiro na fella como se o nam tocară. Este encontro sez grande receo nos outros, começando temer o desastre, que .Tom. II.

lhes podia acontecer. Mas como nas cousas da honra os que a buscá nam temé os perigos da pessoa, esquecidos do que tinhá ante si, cada hú trabalhaua por nam ser o derradeiro, que sua pessoa auenturasse. Antre estes o que primeiro baixou a lança foy Frisol, a que aconteceo como ao outro. O dos freixos pasfou adiante ta ayrofo, como a primeira vez, e voltando as redeas ao cauallo tomou outra lança das muitas, que a hú delles estauá encostadas, que mandara trazer, por se na ver em necessidade dellas. Tornado a seu posto vio que Graciano có toda a força, que o cauallo podia trazer, vinha pera elle, e pondo as pernas ao cauallo o encontrou no meo do escudo co tanta força, que falsandoo co todas as outras armas, deu co'elle no chão, e defeito o matara se o encontro nam fora algú tanto em soslayo; elle sicou em saluo porque o outro errou o seu. Tras este veo Beroldo, mas como o dos freixos guardasse aquelle dia pera mostrar todo seu preço, pollo modo dos passados, veo ao chão, de que o emperador teue muito que cuydar. Nisto veo aa justa Dramiante, e porque ao tempo do encontro seu cauallo embicou na rayz d'hú dos freixos, que estaua mais alta que a terra e cayo co'ele, na se quis dar por derribado, dizendo que a vi-

DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA. toria de sua queda na se podia dar a seu imigo, e posto que algús auia esta reza por maa. o outro disse que tornasse caualgar tantas quantas vezes quisesse; porque mais asinha cansaria d'o fazer que elle d'o derribar. Estas palauras algús as julgara por soberbas, outros afirmară que lhe naciă da confiança de si mesmo. Dramiante tornou a caualgar manencorio de seu desastre, milhor lhe fora comporse co'elle, que tornar aa justa; porque o caualleiro o encontrou de maneira, que, falsando lhe escudo e armas, o lançou no campo mal ferido do encontro, e ainda o fauoreceo algu tanto é ser dado pouco em cheo, que d'outra maneira correra muy grá risco. Este encontro fez ao emperador ter menos gosto da justa que antes mostraua, porque receaua a força do caualleiro e temia que daquelle prazer redundasse algu pesar. Nisto sayo do Rosuel, que antre os bos era estremado, e posto que fua confiança o enfinaffe a perder o medo, por derradeiro ficou enganado della, que aa segunda carreira foi ter companhia a seus companheiros, perdendo o dos freixos os estribos, de que ficou corrido por ser é tal parte. E tornandose a concertar na sella se foy ao posto, e vio que o esforçado Platir lhe saya, e encontrando se juntamente dos corpos e escudos,

rachadas as lanças, Platir e o seu caualo forá ao cháo e o outro esteue nisso atordido do encontro. O emperador estaua tá atonito do que via, que né falaua né sabia que falasse. Primalia o cstaua muito mais. Alguas vezes cuydaua que era Palmeirim, que de outro nam esperaua tamanhas obras, depois asirmando se que nam era, nam sabiam que dissessem; porque creré que era o do Saluaje, nam o podiá crer, porque sabia que estaua d'assento na corte de Inglaterra. Assi que quanto mais assentaua na ser nenhu destes, tanto mais auiam por cousa noua e grande tamanhas saçanhas em homé nam conhecido. E como todos os que entam derribara fossem dos principaes da corte em que mayor confiança se podia ter; a perderam de todo de auer outro, que o podesse derribar ou vencer, porque també jusțară Estrelante, Belisarte, e Francia. E nam auendo que ja saysse, chegaram ao propio passo Ponpides e Blandido, cujas obras em toda parte deixaua grande fama : depois de fazeré cortessa ao emperador, e elle os receber como quem erá e pessoas, a que sempre tratara co amor, lhe deu conta do caso, pedindo lhes quisessem franquear a senhora Lionarda, pois que nam auia outre de quem o esperassem. Prouaremos nossa fortaleza, disse Pom-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. Pompides por seruir vossa A., mas na pera crer que, o que estes senhores principaes e sinalados caualleiros nam poderá acabar, acabemos nos. E ainda as palauras nam eram ditas. quando, pondo as pernas ao cauallo remeteo ao do valle, que o veo receber. E, por na gastar tudo em encontros, baste que Pompides e Blandido fizeram companhia aos outros, recebendo o do valle algús reueses e perdendo os estribos: e vendo que na auia mais que fazer, tirado o elmo fe foy ao emperador por lhe beijar as mãos. Elle o leuou nos braços, vendo que era seu neto Floriano, ta contente de sua vitoria, como antes estaua triste e descontente de lha ver ganhar. Assi o ficara todos os vencidos, porque, o que de principio ouvera por injurla; no fim o receberam por contentamento. Acabando o do Saluaje de beijar as mãos ao emperador e Primalia, quis fazer o mesmo aa princesa Lionarda, que, postos os olhos nelle, vendoo ta mancebo, ale do muito que de suas obras vira, na pode tanto configo, que, tras o poer dos olhos nã guiasse a vontade e tras ella algui tanto rendesse a liberdade; posto que depois a perdeo de todo, e co'aquella graça e fermosura, de que a natureza a dotara, o recebeo co'as milhores e mais honestas palauras que po-

de.

de. Mas elle, inda que a sua liberdade isenta te entá sosse maa de someter a cuydados namorados, naquella ora ná pode tanto sua isençá, que em algúa parte se nam achasse combatida delles, que o parecer de Lionarda era poderoso de fazer estes estremos. O emperador, vendo o caminho desembaraçado, disse contra a princesa; senhora, quem antes nos desendia a estrada por sorça, agora no la deixa por vontade, vamonos antes que achemos que no la torne a empedir, inda que ja agora, tendo tal desensor de nossa parte, ná sey de que se possa ter medo.

#### CAPITULO CXII.

Do recebimento, que se fez a Lionarda E Costantinopla.

Assadas aquellas justas, o emperador ousano e contente, porque nellas enxergasse
a princesa Lionarda algua parte da nobreza
de sua corte, se pos em seu caminho da mesma maneira d'antes. Primalia se asastou có o
do Saluaje e assi praticando cada hú do que
mais lhe a vontade pedia, chegara aa cidade,
onde sora be recebidos do pouo có alguas sestas e inuenções, por lhe parecer que nisso
apra-

DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA. aprazia ao emperador: alegria, que algús estranhară pelo pesar geral, que entă auia pela prisam del rey Polendos, Belcar, Onistaldo e os outros finalados caualleiros, que o turco tinha em seu poder. Chegando ao paço, a emperatriz co Gridonia e sua neta Polinarda vierá receber Lionarda aa primeira casa de seu apousentamento, tratandoa сб ygoal cortesia, mostrando lhe todo o amor e gasalhado, que podia, de que Lionarda ficou affaz satisfeita, parecendo lhe que que nos principios lhe fazia tamanha ceremonia, feria pera ao longe a honrrar de todo. Depois de ter feus comprimentos co'a emperatiz e Gridonia; Polinarda a veo abraçar, tendo é muito sua fermosura e parecer. Mas que entam as olhaua fabia mal determinar algua vantaje se a auia antr'ellas. Cada húa, tocada da enveja do que diante si via, temia que o parecer da outra lhe podesse poer tacha. Aquella mostra de Lionarda, que a Polinarda pareceo tam grande, lhe fez dobrar o amor no seu Palmeirim, vendo que a fe co que a seruia era ta verdadeira e clara, que co tamanho preço como tiuera É seu poder ganhado co tanto trabalbo senam podera desbaratar. Assi trauadas pollas mãos se foram co'a emperatriz a sua casa, onde sentando se ambas juntas, cada hu dos que alli

estauam punha os olhos nellas por ver aquelle estremo da natureza. Floriano, depois de beijar as mãos aa emperatriz sua auoo, que o abraçou muitas vezes por fer filho da filha, a que sempre mayor be quis, se foy a Gridonia pera lhe beijar as suas, que o abracou , ná lhas querendo dar. Acabado este comprimento, fez o mesmo co Polinarda, pondo os giolhos no chão, e ella o tomou pella mão, dizendo. A tempo estays, senhor Floriano, pera pagardes a afronta, em que oje posestes aa fenhora Lionarda em lhe defender o caminho, se me nam lembrasse qué troco desta ofensa lhe fareys outros seruiços co que se tudo satisfaça. A vontade lhe tiuesse eu certa pera os querer de mi, respondeo elle, que no mais ainda que minhas forças sejam pera pouco, fauorecidas della nenhua cousa seria impossiuel. E pera que comigo leue algúa confiança, que me faça auenturar a tudo, peço de merce a vossa A. que acabe co'a senhora princesa que me receba por seu, qui eu conheço de mi, que o contentamento que me d'aqui pode ficar sera de tamanha força, que so co'elle desbaratarey todalas cousas, a que a minha nam bastar. A senhora Lionarda ganha tanto nisso pollo preço de vossa pessoa, disse Polinarda, que creo que auera pouco que rogar;

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. gar; poré se pera sua condiçam isto nam basta, eu tomo sobre mi toda a carga dessa merce e lhe beijarey as mãos fazer no la a ambos. ficando eu soo na obrigaçã de a pagar. A todas estas palauras a fermosa Lionarda esteue calada e corrida, por ser ainda ta noua naquella casa, e, respondendo a Polinarda, disfe. Senhora eu nam sey que cousa me possaes mandar, nam sendo contra minha honra, que nă faça e receba nisso merce. Esse caualleiro pera o auer por meu baste ser hirmão de Palmeirim, a que tanto deuo, e primo de vossa A,, a que desejo seruir. Se elle acha qu'este nome lhe pode prestar pera algua cousa, eu confinto que lhe fique: mas que tais obras te nam té necessidade de ajuda tá pequena pera depois lhe atribuyr a honra de seus feitos. Polinarda lhe teue é merce aquellas palauras, assi pollo contentamento de o caualleiro do Saluaje, a que ella muito estimaua, como por viuer fora do receo em que a punha sua fermosura, e pera perder este cuydado desejaua que se entregasse algu tanto a elle e sicar segura de Palmeirim, que neste caso nunca viuế tấ sem medo, que lhe nấ sique algu ou algua desconfiança. Floriano teue e tanto o que passara, que de contente na podia consigo; e, leuantando se, foy ao emperador, que Tom. II.

o chamaua, o qual vendo a pratica que tiuera co'as damas, sospeitou o que podia ser. Dalli assentou em sua vontade casallo co Lionarda, porque parecia que de tal ajuntamento o merecimento d'ambos ficaria satisfeito. Polinarda pedio por ospeda a princesa e o foy todo o tempo, que na corte esteue, e tanto se amara dalli por diante, que nenhu segredo avía em húa, que na comunicasse có a outra: assi que nenhú contentamento ou descontentamento podia ter algúa dellas de que ambas na tiuessem parte, qu'esta he a verdadeira amizade: e onde isto nam ha na se pode chamar perfeita. O emperador, depois de re colhido a sua casa, esteue perguntando ao do Saluaje por el rey de d'Inglaterra seu au00 e Flerida sua filha e por do Duardos, desejoso d'os ver antes de sua morte, que por ser bé velho a esperaua cada dia. Depois de passaré nisso algu espaço mandou que pousasse dentro é paco como soya. O do Saluaje passou aquela noite co menos repoulo do que costumava, e as lembranças de Lionarda era pera tirar qualquer sono. Ao outro dia, acabado d'ouuir missa, o emperador jantou na orta de Flerida, co'a emperatriz, Gridonia e Polinarda e sua ospeda, dando o mais nobre banquete, que se nunca vio; e assi era be, pois aquelle auia . de

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. de ser o derradeiro. Acabado o comer, que durou bo espaço, e as mesas leuantadas, entrou pela porta da orta húa donzella vestida de negro, os toucados da mesma sorte do vestido. acompanhada de dous escudeiros, e primeiro que falasse ao emperador beijou as mãos a emperatriz, a Gridonia e Polinarda, a qual a abraçou porque conheceo ser hua das que Targiana trouxera configo; dalli se foy ao emperador pera lhe beijar as mãos, elle ne Primaliam lhas nam dera, antes o emperador a recebeo co seu custumado gasalhado, perguntando lhe por sua senhora. Senhor, disse a donzella, se esta cortesia na siz primeiro a vosfa A. he porque sam enuiada aa senhora emperatriz co recado da princesa Targiana minha senhora; e pois vossa A. me pergunta por ella, saberlhe ey afirmar que des do dia que Polendos vosso filho co todos os outros principes e caualleiros, qu'é sua guarda mandastes, fora postos em prisam tee oje nunca mais sayo d'hua camara vestida de xerga, tam descontente e triste, que a sua estremada fermofura he desfeita em lagrimas. E posto que seu pay co todo los afagos e modos, que pode; trabalha tirar lhe aquella tençam, ja mais o pode acabar co'ella, dizendo, que te ver reftituydos em fua liberdade todos vostos caua-

Rr ii

lei-

leiros, nam sera contente. De maneira que o turco vendo a sua filha ja no derradeiro estremo da vida, e que a tristeza, que a tal estado a fez vir, nam se pode curar se na co o que lhe pede, concedeolhe de os dar a troco d'Albayzar seu genro solda de Babilonia; porque també seus vassalos apertá por isso: e sobre isto vos manda embaixador que sera aqui oje te menhã. E porque minha senhora tem conhecimento das grandes merces e honras, que recebeo nesta casa, e se teme que este concerto traga no secreto algú engano, me mandou diante co recado aa emperatriz, pore ja que vossa A. esta presente e a ele mais que a ningué toca, dir lhe ey ao que venho. A princesa Targiana; como quer que conhece o odio antiguo, que seu pay té co vosco, o qual teue tanta força, que lhe fez prender os vossos a tempo, que merecia outro galarda, na ha por tá seguro este concerto, que vos agora comete, que nam cuyde que por baixo disso na tenha algu reues. E posto que a liberdade d'Albayzar seu marido ella sobre todas as pessoas do mundo a deseja, auisa vosta A., queprimeiro que o entregueys, esté postos os vossos em enteira seguridade; porque depois, se algua cousa soceder, ella se aja por sem culpa. Co'isto se desobriga de toda a sospei-

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ta, que ao diante neste caso se possa ter della. Por certo donzella, disse o emperador, fempre eu da senhora Targiana cry essa virtude, e se os seruiços, que e minha casa lhe fizeră, foră poucos, ao menos cuydarey que fora be empregados. Este auiso, que me da, lhe tenho muito em merce, que de tam real condiçă e sangue nam se pode esperar outra cousa; seu conselho tomarey eu, porque dado de tal pessoa e co tal vontade nam se deue d'engeitar, e mais sendo tanto em meu proueito e honra. Acabado isto, se foy a donzella a Polinarda, porque a ella trazia outro recado, e depois de o dar, pondo os olhos na princesa Lionarda, vendoa tam fermosa, como a nam conhecesse, porque a nam deixara naquella casa, perguntou a Polinarda se por ventura era aquella Miraguarda, de qué se tanto falaua, porque Albayzar fora vencido. Nam he essa, respondeo Polinarda, esta senhora he a princesa de Tracia, que Palmeirim desencantou. Ja senhora, disse a donzella, sey que he, porque me lembra a auentura da sua copa, que aqui veo ter; e por certo, pois Palmeirim se lhe na deu de todo e engeitou tam estremado parecer e grosso estado, muito lhe deue que tamanho preço lhe fez ter em menos. Polinarda desejando que aquella pratica na fos-

se mais auante, pera se nam lembrar de tamanha diuida, a mudou, preguntandolhe miudamente por Targiana, poré como a este tempo dissessem ao emperador, que o embayxador do turco era ja pegado co'a cidade, o mandou receber e todolos principaes da corte e elle o esperou naquelle proprio lugar. A donzella de Targiana se despedio, que dalli auia de yr ver Albayzar, prometendo a Polinarda, que da volta tornaria por hi, que d'outra maneira nam se podera despedir tam prestes. O emperador lhe rogou que desse suas encomendas a Albayzar e a el rey Recindos. e, com fazer lhe muita merce pera o caminho, fe despedio. O embaixador do turco foy recebido na como de imigo, mas segundo a pessoa a que era embiado. E na verdade, posto que todas estas cousas fossem mal agardecidas, ningué lhe podia negar seu preço, que nellas se enxergaua que aquella humanidade, virtude e grandeza d'animo nam se podera achar em outro se nam no emperador Palmeirim, que te que desejaua perseguir recebia co amor. Entrado o embaixador na cidade, cercado de tanta e tă singular cauallaria, descaualgou a porta da orta, onde o emperador estaua. Chegado ante elle, depois estender os olhos a cousas, que o espantară, inclinou a cabeça algu tan-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tanto, fazendo menos cortesia do que consigo trazia soberba e presunçam. O emperador, como quer que a confiança de si meimo o ensinasse desestimar aquelles desprezos, lhe falou e recebeo co sembrante alegre, segundo sempre costumaua. O mouro lhe meteo na mão húa carta fellada có hú finete d'ouro pendurado por hú cordá de seda verde, a qual depois de lida, o emperador lhe disse que be via que era de crença, que ao outro dia, se lhe be parecesse, poderia dizer sua embaixada e entanto poderia yr repousar. Senhor, disse elle, este negocio na he de calidade, que sofra nenhữ repoulo; por isso eu na no posso ter, antes acabado de dizer ao que venho, co'a concrusam, que se nisso tomar, me yrey dormir ao campo, onde fica minhas tendas, que, se d'outra maneira o fizesse, na sey se prazeria ao turco meu senhor. Seja como vos quizerdes, disse o emperador, mas de mi podeis crer, que se algú meu fosse é poder do turco e aceitasse delle gasalhado, na o aueria por mal, co tanto que no que tocasse ao negocio. que lhe mandasse, fizesse o que deuia. Senhor, respondeo o embaixador, deixadas todas estas cousas, digo que bé sabeys que em prisam do turco está cé caualleiros vossos, em que entra-Polendos vosso filho e Belcar e Onistaldo, co

outros de tanto preço como elles. E posto que o turco meu senhor té recebido de vossos vasfalos alguas injurias, que se be poderá vingar co morte destes presos, vsando de sua real condiçă e dos rogos de sua filha, lhe deu vida. Agora, querendo mais chegar ao cabo co fua nobreza, ha por bé de os dar a troco d'Albayzar seu genro, que por mandado de Miraguarda anda preso na corte del rey d'Espanha. Isto deueys agardecer a princesa Targiana, que co lagrimas de muitos dias o alcançou delle, que sem ellas, primeiro lhe entregareys o caualleiro do Saluaje, que lha furtou, que os vossos fora soltos. Por certo, disse o emperador, aa senhora Targiana deuo eu logo essa merce, e eu lha mereço de muito tempo, e depois della a que aqui mais se deue he a Miraguarda, que soube ter mão em Albayzar, que d'outra maneira se se esperara polla virtude do turco, be vejo o fim, qu'este caso podera ter; porque na entregara o caualleiro do Saluaje, inda que se perdera todo mundo. Co tudo eu sam contente do partido; poré nam sey co que segurança se faça pera que nam fique algu receo. A maneira, que se nisto pode ter, disse o embaixador, he que da verdade do turco meu senhor se pode fiar tudo. Vossa alteza deue entregar Albayzar, e o mef-

mesmo Albayzar vos mandara os vossos, quanto mais, que eu na sey que mais penhor se possa dar neste caso, que o partido ser cometido pelo turco, que por nenhú preço querera quebrar sua palaura. O emperador se encostou sobre hua mão, cuydando hu pouco na reposta, que daria; mas como o do Saluaje conhecesse milhor aquella gente e se temesse que a bondade do emperador seria causa de fiarse de qué nam deuia, leuantouse em pe e disse. Senhor, em cousa tam certa pera que he cuydar na reposta? tenha vossa magestade na memoria co quanta causa prendeo os vossos, e por aqui podereis julgar o que deueis fiar delle. Pois se o deixardes na vertude d'Albayzar, també me lembra que, víando do que se nam devia esperar de tal pessoa, furtou o escudo de Miraguarda a Dramusiando, que o guardaua, co que depois pos toda vossa corte em afronta. Meu parecer seria, que se te qui el rey Recindos teue nelle algua guarda, daqui por diante tenha muita mais; porque desta maneira a saluaçã dos vossos sera certa, e sem isto, eu a aueria por muy duuidosa. Se o turco ou o feu embaixador dize que o partido que vos cometé nace da sua vertude e real inclinaçam, eu ey que lhe nace da muita necessidade que té de o fazer; que os vassallos d'Albay-- Tom. II.

bayzar lho requeré polla saluaçá de seu senhor. E se o turco lho negasse, ser shia forçado temer se de qué se quer ajudar. Caualleiro, disse o embaixador, agora vos conheço, e se o recado a que venho me ná empedisse tomar armas, eu vos mostraria co'ellas quanto deue ser venerada é toda parte a verdade e palauras do turco: algú ora vira tempo, em que o pagueys com o mais que lhe tendes ja merecido. De fazer armas có vosco leuaria eu pequeno contentamento, disse o do Saluaje, e por isso folgo auer rezam, que o escuse, que, onde se ganha tam pouco como seria vencer vos. nă se deue auenturar tanto como he despender tempo mai em cousas tá pequenas. A estas rezões tendeo o emperador hú cetro, que tinha na mão, porque calasse, pesando lhe das palauras, que Floriano disfera, posto que quanto ao conselho o ouue por bo e assi o esperou seguir. Entá, voltando o rosto contra o embaixador, lhe disse. Ná vos deue parecer mal em cousa de tanto peso aconselharem me os meus, e mais Floriano, que he meu neto, que nestas té parte. Eu bé creo que a verdade do turco se deue ter pelo milhor arrefem do mundo; mas como quer que os presos sam pessoas, que os mais delles se nam contentara disto, pelo que ja pasſa-

sará, nam ouso daruos a palaura do que me pedis. E posto que quisesse, nam queria el rev Recindos d'Espanha, que té seu filho em prisam e Albayzar em seu poder. Pois dizey ao turco que entregandome os prisioneiros, que té, lhe darey a Albayzar; e, se pera se siar de mi nam bastar dizello eu, lhe darey por fiador aa senhora Targiana, que, pollo que conhece de mi, creo que o querera ser, e pois ella nisto perde ou ganha mais que ningué. tendo seu marido preso, nam deue negar o partido. Esta he a reposta, que lhe podeys dar, que ao presente nam posso dar outra. Senhor: diffe o embaixador, ja sey que aas vezes maos conselhos daná tenções singulares, e assi acontece a vos: eu me vou, pois aqui nam ha mais que fazer : quanto aos vossos farse ha como quereys; porque da senhora Targiana eu sey que dara a vida por vos fazer a vontade, nam deuendo ser assi, pois tendes em vossa casa qué tamanho desseruiço sez a seu pay. Fez logo a mi muito seruico, disse o emperador, pois por elle ganhei sua amizade : e peçouos que lhe beijeys por mi as mãos e dizeilhe que a minha tenha por certa pera sempre nas cousas de seu gosto. O embaixador disse que assi o faria, e co isto se despedio mal contente do que negociara, como qué naquelle trato trazia enga-

#### PARTE II.

no deffimulado. O emperador ficou praticando com os seus no mesmo caso, contente do caminho, que se nelle abria, e muito mais contente de Miraguarda, porque de tudo era caufa.

# CAPITULO CXIII.

De bua auentura que veo aa corte do emperador e do que nella suvedeo.

O outro dia, depois do embaixador partido, acabando o emperador de comer na sala acompanhado d'algus grandes, entrou pela porta hú homé velho, ta arrugado e fraco da muita hidade, que parecia que quasi se na podia soster nos pes. Como tiuesse a pelloa grande e autorizada ; juntamente co'a aluura da cabeça e barba; fazia nelle credito pera se na duuidar cousa, que diffesse. Todos posera os olhos nelle por ouuir sua demanda. O velho chegando se junto do emperador lhe quis beijar as mãos, a que elle as nã deu, antes o ajudou a erguer, perguntando lhe o que queria. Senhor, disse elle, co voz tá fraca e cansada, que quasi se na outia, pois em vossa casa esteue sempre certo o socorro pera aquelles, que o ha mester, na creo que ami, que disso tenho mayor necessidade, me faleça

# de Palmeirim de AnglAterra. 325

Tras estas palauras lançou tantas lagrimas quantas lhe parecera necessarias pera dar cor ao que dezia dizendo mais. Peço a vosta A. que com o animo real, co que sempre sauoreceo os tris tes, me socorra na mayor sem raza e agrauo, que se nunca fez a home. E porque o caso he de calidade, que ao presente se na pode dizer se nam com muito mayor risco meu, queria me mostrasse o caualleiro, em que mayor consiança tem e o mandasse comigo aa parte onde eu o leuarey e onde sua fama alé de descansar a mi, crecera é mais honra do que por ventura te qui teue. Home de be, disse o emperador, inda que nestes casos se na deue confiar de qualquer pessoa, o doo, que recebo dessas lagrimas e hidade cansada, me faz sayi hu pouco fora do ordinario, porque nam creo que tantos annos e tá aluas caas possa: auer engano. Este caualleiro, qu'esta junto comigo; Le chama Floriano do deserto; outros lhe chamã o do Saluaje, he meu neto e o homé em que agora mais confiaria qualquer feito: quero que vos acompanhe nessa afronta, que quanto mayor for, mais o auereys mister. O velho se lançou no chão, querendo lhe beijar os pees por tamanha merce, dizendo. Por certo a fama de vosfa beniuolencia e realidade na he errada; antes agora acabo de crer que tudo, d que'.

que de vossa virtude se diz, he menos do que se deue dizer. O do Saluaje lhe beijou as mãos pelo encarregar daquele caso; e porque o ve-Iho daua pressa na partida se soy logo armar e se foră seu caminho sem ter lugar a se despedir da emperatriz né de seus amigos. O emperador ficou perguntando aos seus se auia alli que o conhecesse e nam se achou pessoa. que disso podesse dar nouas. Primaliam lhe estranhou a licença, que lhe dera sem saber particularmente que necessidade ou afronta era a sua. No mesmo dia se despedio Beroldo principe d'Espanha, Platir, Blandido, Pompides. Graciano, Polinardo, Roramonte, Albanis, dó Rosuel e todolos outros sinalados, que naquella ora estauam presentes, pera seguir o do Saluaje, temendose que, pois o velho encobria a que o leuaua, ná fosse algú engano. Co'isto ficou a corte soo e o emperador descontente do mao recado, que tiuera na partida de seu neto, temendo se dalli lhe nacer algui dano, que o coraçam lho reuelaua. O do Saluaje e o velho caminhará todo o que daquelle dia estaua por passar e a noite sem ter nenhu repouso: e em amanhecendo derá de comer aos cauallos e elles repoufará hú pouco; poré o velho, que todo repoulo auia por trabalho, o fez logo tornar a caualgar. Ja que o mais

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. mais do dia era gastado, se achará a vista d'hū castello, que sobre húa rocha estaua assentado, ao parecer dos olhos fermoso e forte; e pello pee delle corria hu rio de tanta agoa, que em nenhiia parte fazia vao e passaua se co hua barca tam pequena, que nam podia alojar em fi mais que te dous passajeiros. O velho saltou fora de seu cauallo e disse ao do Saluaje. Bem vedes, senhor caualeiro, que a barca he tam estreita, que, se quisermos entrar todos nella, poeremos as pessoas é risco desnecessario; porque a mi nam me conve meter a vossa nelle, se na saluala de todos pera a venturar naquelle pera que a trago: peco vos que descaualgueys e passareys soo; e o vosso escudeiro e eu passaremos co os cavallos cada hú por fua vez, que d'outra maneira estaria o perigo certo e a passage duvidosa. He ta honesto, disse o do Saltiaje, errar antes pelo conselho de que pela idade té esperiencia de muitas cousas, que acertar pollo de qué nam passou nenhua, que, ainda que outra reză nam tiuesse pera seguir vosso parecer, esta soo bastaria: quanto mais que a calidade do caso na nos mostra outro remedio milhor, inda que pela pressa, có qu'estes dias me fazeis caminhar, me pela achar passaje ta vagarosa. Acabando estas palauras , saltando sora do

do cauallo, se meteo no batel e mandou remar contra a outra parte. Ainda na seria no meyo d'agoa, quando os cobrio húa nuue ta escura, que co'ella, perdeo de vista os de terra e elles a elle. Como seu escudeiro quisesse lançar se ao rio pera seguilo, representou se lhe ante os olhos hua serra muito grande cuberta de neuoa, e a seu parecer julgaua que aquela se metia antr'elle e seu senhor. E virando se contra o velho nam o vio, né foube pera onde fora. Entam teue por certo que suas lagrimas erá nacidas d'engano e nam de cousa que lhe doesse; e nam sabendo determinarse, depois de cuidar mil vaidades, pos em sua vontade correr toda aquella terra, e se nam achasse nouas, tornarse a cafa do emperador co'aquellas da perda de seu senhor, pera que co'ellas seus amigos quisessem buscallo, crendo que da diligencia de muitos algú fruito se tiraria. O do Saluaje depois que passou o rio, a nuue que d'antes o cobria ficou sobre o batel, que de muito preta lho fez perder de vista; e porque a seu animo nenhua cousa fazia medo ne receo, posto que sentisse que auia de que o ter, começou andar assi a pe contra o castello, que daquella parte tido estava claro. Como a altura da rocha fosse grande, e o peso das armas o afrontaf-( )

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. taffe, conueo lhe descansar duas ou tres vezes. Neste espaço de detença se passou o dia, de forte que, quando chegou ao alto era ja noite. A este tempo se abrirá as portas do castello e sayra delle quatro donzellas co tochas acesas, que, tomandoo antre si, o leuará consigo. E como ellas fossem gentis molheres e o recebessem co gasalhado, e elle sosse inclinado a folgar co aquellas companhias, hia ta ledo, que nenhú perigo lhe lembraua ne lhe parecia que o podia auer. Assi punha os olhos em huas como em outras, porque a todas lhos guiaua a vontade; qu'isto he natural de homés de condições isentas. E assi praticando co ellas entrara no patio do castello, que estaua lageado d'húas pedras negras : e dahi sobiră a hua sala grande e mal obrada, seita ao modo antiguo, onde o veo receber hua donzella acompanhada d'outras donas e donzellas. Ella era ta grande de corpo, que quasi parecia giganta, na ta somente na estatura, mas inda na grandeza dos membros; porque tudo era a proporçam do corpo. Sería de hidade de dezaseis annos, sea e poré ayrosa. No concerto e atauios de sua pessoa parecia de muita maneira e grauidade. Em chegando ao caualleiro do Saluaje o tomou polla mão, recebendoo co tamanho gasalhado e honra a seu pa-Tom. II.

recer, como o podera fazer a pessoa, em cuja mão estiuera todo o remedio de sua vida : e assi o meteo é húa camara do mesmo jaez da sala, armada de tapeçaria rica. Como o do Saluaje a este tempo tirasse o elmo e viesse afrontado de andar a pe, ficou ta gentil homé, alé do seu natural, que a senhora nam pode negar ao desejo hua inclinaça amorosa, de que lhe muito pesou, por ver em si tanta fraqueza em fauor de bomé, que lhe tanto mal fizera. Co'esta indinaçã de si propria, víando de seu robusto coraçam, tornos a aplacar aquelle primeiro mouimento, e afeiçoando palauras pera o contentar e dessimular o odio, lhe disse. Senhor cavalleiro, te qui sempre tiue o coraçam cansado, porque pera hua ofensa, que me he feita, me faleceo o socorro e a esperança de ser vingada. Agora, que vos tenho a vos, cuido que tenho tudo: por isso peço vos qu'esta noite repouseis, pois o trabalho do caminho vos poé em necessidade disso, a menhã vos darci conta do pera que vos ey mister. Senhora, respondeo o do Saluaje, postos os olhos nella, se algu tempo cuydei que deuia a algue algua cousa, agora cuido que deuo mais ao caualleiro,, que me trouve a este lugar, porque poder vos seruir tenho por ta-\_ma-

manho preço, que me pela ser minha vida tam pouco pera se auenturar em algú perigo por vos; inda que o mayor, que lhe ja pode acontecer, ante si o té, e todolos outros estimo em pouco se nam este. A senhora, que se nam pagaua destas rezões, lhe disse. Ora seahor isto he tarde, ceay e repousareys, que a menha praticaremos no que se deue fazer. E despedindo se delle co toda a cortesia, que o odio e engano podia fengir ou dessimular, o deixou e se foy a seu apousento. O do Saluaje ficou algu tanto contente, vendo quam moderadamente sofrera suas palauras, crendo que, fofrendo assi outras e outras, poderia seu desejo ter efeito, porque inda que a donzella nam fosse gentil molher, a desposiçam de sua pesfoa, a composiçam dos membros, a grandeza do corpo, a singular graça e ar lha fazia desejar, crendo, que se della podesse auer fruito, feria digno de grandes obras : co' este desejo se sentou a mesa, onde foy ser vido das proprias donzellas, que antes o recebera, antre as quaes hua, que o seruia de copa, era tanto mais gentil molher que as outras, que lhe fez esquecer de tudo, olhandoa co afeica namorada, sem lembrança do cuydado, que d'antes o ocupaua. Porque fua arte era naquelles casos perderse sempre Tt ii

pollo que achaua mais perto: e praticando co? ella e co'as outras passou a cea, que foy seruida de muitas igoarias; dahi o leuara a hua camara, que estaua riça e bé concertada, onde todas juntas o ajudara a despir, e por derradeiro ao tempo, que se despedira, aquella, que aa mesa lhe dera de beber, se chegou a elle, dizendo. Senhor caualleiro, se o tempo e o lugar me na empedira a vontade, eu vos mostrara a que tenho pera vos seruir; e pois agora nam posso tirar daqui mais que a magoa, có que fico de vos na poder acompanhar, peçouos, qué sinal do que vos quero, tomeys de mi este anel, que he joya, que muito estimo, e sique por penhor d'outra, que vos eu desejo dar de muito mayor preço. Acabando de lho meter na mão, antes de esperar reposta, se soy tras as outras: o do Saluaje contente daquellas palauras, depois de deitarse na cama meteo o anel em hu dedo da mão esquerda; mas como este anel fosse forjado pera aquelle fim, acabado de o meter, ficou sem nenhų acordo, porque hua pedra, que nelle vinha, era de tal composiça e calidade, que quanto lho na tirasse fora na acordária. Logo veo aa mesma camara Arlança, que affi se chamaua aquella donzella giganta. senhora das outras, acompanhada de todas ellas.

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

333 las. E vendoo tá mortal, que nenhúa cousa sentia, disse, parece me, minhas amigas, que nossa jornada na soy em vão. D'agora por diante deue Colambar minha may viuer contente, pois tă inteira vingança e satisfaçam pode tomar da morte de seus filhos Bracola e Balleato, estando em nossa mão o matador delles e de Calfurnio e Cambolda meus irmãos. Entá pondo os olhos nelle, vendoo tá moço, dezia. Por certo eu na sey como em ta tenra hidade aia tamanhos feitos, ne posso crer se na que o fauor dos deoses era de sua parte, e não he muito pera dunidar, porque a natureza defte segundo su fermosura he conforme a delles mesmos, por onde creo que algua reza ou: parentesco té có algú delles : e se o dano. que delle tenho recebido, fora algu tanto me-; pos, eu o perdoara; mas qué ha de sentir ta pouco a morte de taes quatro hirmãos, e o contentamento que minha may e sua deles pode receber de ver em seu poder o matador de seus filhos? Verdadeiramente nesta ora pelejauam dentro nella o odio antiguo e o amorpresente, que lhe nacia de seu parecer. E ainda que este tiuesse de sua parte a pouca hi-, dade della, que he causa de se someter mais: alinha aos acidentes namorados, e a presençade Floriano, que merecia fazere estremos por

ella, toda via a força de desamor de muitos dias, o sangue de seus hirmãos, que na memoria achaua presente, tiueram mais força. E como as mais dellas tem por natural acabado de se determinaré em algua cousa querere logo a execuça della, quis sem mais detença mandar lhe cortar a cabeça; mas a este tempo chegou o caualleiro velho, que a tirou desta tençam, dizendo. Ja agora, senhora, nam ha de que temer: esse caualleiro em vosso poder esta; nam queiraes que o contentamento de sua morte seja vosso soo, goardayo pera o dardes a vossa may: deixay lhe ver o destruydor de seu sangue: e pois a ella doe mais a perda de seus filhos, na lhe tireys o gosto da vingança de suas mortes: enbarquemonos pera a ilha, entreguemos lho assi viuo e ella determine o modo e fim de fua morte. como lhe milhor parecer e lho enfinar a dor e paixam, que consigo té. Ainda que minha determinaçã, respondeo ella, era outra, quero seguir vosso conselho, pois esta claro que me o nam dareis mao: e peço vos qué amanhecendo vais ao porto fazer o nauio prestes, que me na sofre o coraçam nenhú repouso neste caso. Co'este concerto o deixara na camara desemparado dos espritos, oferecido aa sentença e determinaçã de seus imigos, be lonpe Palmeirim de Inglaterra. 335 ge de sentir a afronta, em que estaua, e bé mais longe de se poder remediar nella.

#### CAPITULO CXIV.

Em que da conta de que era esta donzella, > do que passaram em sua viajem.

Iz a historia que Colambar may de Bracolam e Balleato gigantes, que o de Saluaje matou em Irlanda, segundo atras se conta, como nam tiuesse outros silhos, e a estes amasse de perfeito amor de may, sendo certificada de sua morte, na mostrou sentimento, segundo as molheres costumá: mas co coraçă varonil pode encubrir em si tamanha dor. determinando sempre buscar todolos modos de vingança, que lhe a fortuna e o tempo oferecessém. Co'esta determinaçam reuoluia no juizo mil cousas pera a essecuçă della. E como em nenhua achasse perfeito caminho pera o que desejaua, socorreo se a hú caualleiro velho, criado que fora do gigante seu marido, que dahi perto em outra ilha viuia, que neste esperaua achar uerdadeiro conselho; porque, alé delle ser cheo de muita esperiencia pela hidade, de seu natural era sabio, astuciolo e algustanto magico. Pois como Alter-

٠,

nao, que assi chamaua o caualleiro, visse Colambrar em sua casa, mouido a piedade de suas lagrimas se lhe ofreceo a tudo o necesfario. È porque por sua arte alcançou que o caualleiro do Saluaje estaua em Costantinopla. The disse. Senhora, se nesse negocio quiserdes seguir meu conselho, eu me atreuo a vos sazer contente. Nam vim eu de tam longe, respondeo ella, se nam polla muita confiança, 'qu'eu tenho de vossa virtude e amizade : e pois esta aqui me trouue, nam sera se nam pera seguir vosso parecer, e o que vos determinardes isso se faça, que eu nam quero guiarme nisto por mi. Pois senhora, disse Alfernao, o que me daqui parece he isto. O caualleiro do Saluaje agora ao presente esta na corte do emperador seu auoo, tá de vagar co hús amores nouos, que cuydo que se nam partira dahi ta cedo, he ta orgulhoso em si, que nenhua auentura lhe pode soceder, que leuemente na aceite. Eu me quero yr ao emperador e con fingidas lagrimas e palauras tristes, que pera aquelle tempo tereis guardadas, lhe pedirey qu' Ehua afronta muito grande me queira socorrer có o caualleiro, em que mayor confiança tiuer. O emperador he de calidade que mo na negara, antes creo que de sua propria vertude me oferecera o do Saluaje, e

DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA. quando me desse outro, eu terey maneira como seja elle mesmo, e assi o trarey a hu castello, onde tenho conhecimento, que esta no estremo do imperio e do reyno d'Ungria em lugar apartado de comunicaçã. Mas queria que estiuesse nelle a senhora Arlança vossa filha pera lho presentar e lhe dizer que o socorro, que lhe tanto encareci, se ha de fazer a aquella donzela, porque a ella he feito o agrauo, que d'outra arte na sey quam boa despedida poderey dar a este negocio. E sendo recebido no castello, teremos modo como húa das suas donzellas lhes meta na mão o vosso anel do sono repousado, que pera isto leuara a senhora Arlança, e entam, depois de vencido delle e desemparado do juizo e de suas forças naturaes, tralloemos ante vossa presença pera que satisfaçaes a vontade como a vos milhor parecer. Meu amigo Alfernao, respondeo Colambrar, be sabia eu que meu descanso perdido na se podia cobrar se nam co vosco. Isto, a que vos vos ofereceys, he tamanha cousa, que nam sey co que vola pague; e pois a lealdade tá verdadeira ná se pode pagar o que merece, peçouos que tomeis por galarda o desejo que de mi conheceys, que tenho, pera volo agradecer. Eu affento no que dizeys e quero que affi se faça como vos

Tom. II.

ordenardes , que na creo que discriça tam enteira possa auer cousa mal acertada. E fagendo aparelhar hui nauio mandou meter nelde Arlança sua filha acompanhada de quatro donzellas e outros tantos caualleiros, que co poucos dias tendo o vento prospero arribará em hu porto perto do castello do caualleiro, onde sayră em terra e caminhară o mais secretamente, que poderá, te chegar a elle: e ficando hi Arlança co toda sua companha. o caualleiro velho se foy za corte e de seu caminho sucedeo tudo o que atras neste capitulo se conta. Tornando ao caso: passada aquella noite, que o do Saluaje alli veo, ao outro dia en amanhecendo o meterá em húas andas por nam ser visto de ninguem e o leuara as porto onde os estaua esperando o seu nauio. Alli metido nelle co toda a outra companhia dera as velas ao vento contentes de ta boa presa. Aqui deixa a historia de falar nelle e torna ao seu escudeiro, que, depois d'o nam poder achar, sentindo o engano co que fora leaudo le foy a via de Costantinopla, na achando em todo aquelle dia pessoa a que podesse preguntar algua cousa. Ao outro dia atrauesfando por húa floresta vio sayr debaixo de hús aruoredos altos hú caualleiro d'húas armas ricas, que alli dormira aquela noite, no escu-

do, que lhe trazia o escudeiro, vio em campo verde hu tigre d'ouro. Chegando se mais ao perto conheceo que era Seluia, e o caualleiro Palmeirim d'Inglaterra: logo se foi a elle c'os olhos cheos d'agoa, dizendo. Senhor, posto que a nova que vos posto dar de Floriano vosto hirmão nã seja tal qual eu quisera, folgo de a dar antes a vos que a outré, que ja sey que na vossa boa ventura sossegira todoles desastres : e contando lhe o que passava, Palmeirim lhe disse que o guiasse contra a parte onde vira o castello, pelandolhe de tal agontecimento, alla pelo perigo de seu irmios, romo porque co idio de lha estoruand o caminho de Costantinopla, onde naquelle tempo o guiava a vontade, que muito auia que o desejava, e estorvaire lho a fortuna, que lhe ofrecia coulas; que o arredaua donde o leugua seu desejo co auenturas e defastres, que aas vezes acabaua co muita despesa de seu sangue e risco de sua vida. Pois vendo se ja desconsiado d'acabar viaje ta desejada, se pos na outra, que o tempo lhe ofrecia de nouo. E có medo do que podia acontecer a seu hirmão, andou tanto, que outro dia a oras de vespora chegara a vista do castello e entrará no valle onde se passaua o rio. Senhor, disse o escudeiro, este he o defattrado higan nondo perdi na caualleira do

## AL PARTE II.

do Saluaje meu senhor. Alli disse miudamente o que lhe acontecera. Mal aja, disse o do Tigre, o primeiro que ordenou encantamentos, que co'elles se escurece a bondade dos esforçados caualleiros e vay auante a malicia dos maos. Nisto chegará ao rio onde nam achară barca ne barqueiro: caminhando pollo vale acima algu espaço, fora ter onde o rio se partia é dous braços e logo se tornaua juntar, ficando no meo húa ilha pequena. Querendo o caualleiro do Tigre prouar alli o vao, lhe bradou da outra parte hu caualleiro, que encima das grmas trazia huas peles de alimarias brauas, que matara, e sobre ellas hu terçado de monte lançado a húa ilharga por hú tiracolo das proprias peles, dizendo. Senhor Palmeirim na cureis dessa passaje, que a agoa he muita e a terra alcantilada e podeuos acontecer algu dano; anday mais pelo rio acima, qu'eu vos yrey mostrar onde o vao he mais certo. Palmeirim deteue as redeas ao cauallo pera se determinar no que faria. Afirmando mais o juizo conheceo que aquelle era Daliarte seu hirmão, e na dando conta aos escudeiros disso, despedio de si o de seu hirmão, que ja lhe na era necessario e pera seu cuydado era lhe empidoso, mandando lhe que o sosse esperar a corte do emperador, porque ay : 67

DE PALMBIRIM DE INGLATERRA. teria mais certa noua de seu senhor, qu é outra parte; e posto que o escudeiro porsiou tudo o que pode pello acompanhar, nunca o pode alcançar delle; entam se tomou, e o do Tigre seguio pelo valle acima, e ná andou muito, que chegou a hú porto onde o rio se esprayaua grandemente. O das peles lhe bradou que passasse, porque nam acharia milhor passaje. E posto que aquella era a mais segura, que o rio em nenhú lugar daua, ná deixaua aas vezes os cauallos de achar algus pasfos, onde era forçado nadar; mas depois de passada a vea d'agoa, co pouco trabalho sayram fora. E o caualleiro das pelles se decen pera tomar o caualo ao do Tigre, que pera se enxugar d'agoa era necessario decerse. Porem elle, que nam quis que có tamanha: cortelia o tratasse, saltou fora e o leuou nos braços, dizendo. Qué avia de cuydar senhor birmão qué tempo de tamanha fortuna e viajé tá incerta auia d'achar tam boa guia? agora perdi todo o medo, que trazia, né cuydo que nesta terra Floriano meu hirmão possa correr algu risco, pois vos acho nella. Senhor, disse Daliarte, ainda que vosso coraçã vos ensine a ter as cousas em pouco, ná he esta das que se ha de ter nesta conta, porque o caualleiro do Saluaje vay em termo muy certo de per-

perder a vida e asaluaçã esta muy dunidosa: Eu fui tam mofino neste negocio, que, quando cheguey a esta terra, era ja leuado polla mais estranha auentura do mundo. E porque por minhas artes alcancey tudo o que nisto passa, e por ella vi que seu escudeiro vos trazia a este castello, vos quis esperar porque sem mi nam podereis ter noticia deste caso: entam lhe disse que estando avia tres ou quatro dias estudando por seus liuros, lhe viera a vontade saber nouas delle e do caualeiro do Saluaje: e como: qué em al ná trazia o pensamento, por sua acte alcançara como sayra da corte do emperador por engano de hú homé velho, que o trouvera e pera que o leuaua e por cujo mandado, dizendolhe tudo o mais que neste capitulo se conta, e que co quanto posera em seu socorro toda diligencia, ja o nam achara, contando lhe també a maneira como fora leuado. Segundo isso, disse o caualleiro do Tigre, parece que he escusado hir so castello né fazer outra detença, se nam hir logo pera a ilha profunda, mas temome que os empedimentos, que o tempo nestes tempos oferece, juntamente co o comprimento do caminho possa fazer algu mal, e se isso acontecesse nam sey que contentamento depois me possa vir, que cure tam gra descontenta-

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. mento. Senhor disse Daliarte: na he cousa esta, que por outra nenhua que o tempo ofereça se aja de deixar, que, se o caualleiro do Saluaje se perdesse, seria a mor perda do mundo, e alcançaria a muitos este pesar. Por isso vos por húa via e eu por outra, esquecido todo repoulo, vamos contra a parte onde o leua, e que primeiro chegar auenture a vida pela sua, porque có hú perigo se possa saluar outro. Busquemos os portos de mar e tomemos cada hu feu nauio e vamos tras elle, que a que o tempo e a fortuna fauorecer, esse deuera mais. Be creo eu, disse o do Tigre, que de animo tam esforçado ejuyzo tam excelente como o vosso na pode sair se na conselho e esforço pera aquelles, que o nam tiuere e ouuerem mester. Tudo isso me parece bem e affi se faça. Caminhando por aquelle valle onde a estrada se repartia em duas, se apartară hu d'outro ta descontentes como o desastre do caualleiro do Saluaje os fazia ser, que o amor onde he grande sempre cria grande receo.

#### CAPITULO CXV.

Do que aconteçeo ao caualleiro do Tigre naquella auentura.

Epois que o caualleiro do Tigre se apartou do fabio Daliarte, andou todo o dia e noite, que o cuydado grande que o acompanhaua lhe na daua nenhu repouso: e porque o cauallo, em que caminhaua, co o trabalho do caminho e peso das armas na podia ja consigo, tomou o de Seluia, que algu tanto estaua mais pera o sofrer, dizendolhe. Amigo Seluia, be ves a fortuna, a que minha vida vay ofrecida, e quanto a minha honra convé esta viaje, pois esse cauallo na esta pera me poder aturar, rogo te que chegues ao primeiro porto de mar, que achares, e tomando hú nauio te embarca pera a ilha profunda, que foy do gigante Brauorante, pay de Calfurnio, que ahi acharas nouas de mi se o tempo nam me estorua a jornada. E se a ventura consentir que sejá maas, tomate a Costantinopla e dize aa senhora Polinarda que ainda que co perder a vida se segurassem meus trabalhos, nam recebo nisso gloria, que o meu verdadeiro contentamento nam consestia

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tia em mais que na lembrança d'os passar por ella, e co'este desbarataua todolos receos, que o amor e o tempo me representauá: mas agora, que a morte me priuou do bem que minha vida me daua, nam sey que descanso me fique, que me faça descansado. Leuarey saudade de meus males, que me traziá contente e co'a lembrança d'os perder sentirey muito mais mal; poré se na outra vida ha memoria do que nesta fica, nessa me sustentarey te que a veja, que nenhú descanso perfeito me pode ficar em quanto minha alma na contemplaçã de sua essencia se na estiuer sostendo. E se la he dado as huas seruire outras a minha se goardara pera entă, e que o nam seja, ne aja este costume, eu farey costume nouo, que por tamanho estremo tal estremo se deue fazer. Mas inda qu'isto me faça contente, na sey como poderei passar os dias, que a na vir, lembrandome que a vi algú ora; porque agora em quanto a minha ventura me alongaua de sua vista, sempre me parecia que o tempo daria algu espaço pera a poder ver. Por isso quisera antes passar a vida co pena, que receber a morte pera descansar co'ella. Esta se minha lhe presenta, porque em quanto a tiuer ante si, pode ser lhe pesara de quantos agrauos me fez e do descuydo, que disso teue. E ainda Tom. II.

que ja na preste pera me tornar a vida, prestara pera sentir menos a morte: e porque meucoraçam nesta jornada me anuncia mayores medos do que nunca passey, e nam sey o que a ventura querera fazer de mi, rogote que se aqui esta certa minha fim, que có aquella fe e amor, que me sempre seruiste, siruas minha senhora e della esperes o galardam, que te eu nam posso dar, de que leuo mais pena; que vontade tam leal e fe tam aprouada e seruiços de tanto tempo, nam se auia de pagar co galardoes tam incertos e deixarte em satisfacam do que mereces meus cuidados por paga. Mas nã pode ser que quando lhe lembrar o que me deue e o que te deuo, te nam faça algua merce e honra: e que assi nam seja, nam canses de me fazer a vontade te veres que casa e outré logra o galarda de meu trabalho, cousa que mais me faz sentir a morte, que outra nenhua. Como quer que estas palauras fossem saydas d'alma, trouuera consigo lagrimas pera testemunho do que sentia: e posto que todos seus segredos pera Seluia nunca fossem ocultos, nam quis mostrar lhe de si tamanha fraqueza em tempo, que auia necessidade de dobrado esforço: antes, pondo as pernas ao cauallo, se partio na esperando reposta. Mas como o amor de Seluia fosse grande, vendao

doo assi partir, e trazendo aa memoria o caso a que hia e quá pouco auia d'estimar todolos do mundo polla saluaçã de seu hirmão, que ao parecer era muy incerta, cerrouselhe o coraçã co tristeza, de tal maneira que cayo no chão sem acordo. Depois, fazendo aquella paixã termo, tornando em si se pos ao caminho, e porque a fraqueza do cauallo lhe fazia a viaje vagarosa, quasi desesperado d'o poder alcanear, se deceo a pe, leuandoo polla redea por lhe dar algu descanso. Nã andou muito quando contra a mão esquerda vio atrauessar dous equalleiros, a que conheceo pelas armas, hú ser Beroldo e outro Platir, e bradou lhe que • esperassem: elles o conhecerá e vendoo daquella forte, banhado em lagrimas, temendo os desastres da fortuna, lhe preguntara que causa o fazia assi vir. Senhores, disse elle, nam fey que vos diga, porque o muito que neste caso ha pera dizer me torua o juizo. Entá lhe contou todo o que acontecera ao caualleiro do Saluaje e como o do Tigre era partido a socorrelo; e segundo a enformaçã da terra, se laa chegasse soo seria milagre escapar: antes cuydando dar vida a seu hirmão a perderia ambos: e que elle pella fraqueza do cauallo o nam podera seguir. Seluia, respondeo Platir, a boa ventura de vosso senhor he tá acostuma-Xx ii da

da a acabar o impossiuel, que nisto nam cuydo que lbe faleça, que por esperiencia temos visto qué as cousas grandes, de que os homens desconfiá, postas em sua mão ficam auidas por pequenas: por isso nam cuydeys que qué pera tamanhas obras naceo, lhe fique nenhua por acabar: sempre ami me pareceo mal a saida do caualleiro do Saluaje da corte da maneira que sayo e o medo que te qui trazia de sua vida, torno a perder co faber quem vay em fua guarda. Có tudo nos o seguiremos te ver onde isto para; porque també se neste caso lhe aconteter algu desastre, na seria be ficar home fora delle. Vos vinde vos de vosto vagar, embarcay onde primeiro poderdes, que affi faremos todos. Co'estas palauras se despedira delle e se foram co mayor pressa do que antes trazia. Pois o caualleiro do Tigre, diz a historia que apartado de Seluiam andou tanto que chegou a hua villa pequena situada na costa do mar, onde fretou hua galee de Venecianos, que estaua esperando frete auia dias, deixando o cauallo, soo có as armas se meteo dentro, seguindo a via da ilha de Colambrar, que naquelle tempo era hé nomeada pollos gigantes, que a senhoreaua, e antes de suas mortes nenhú nauio ousaua aportar nella, que, alé das pessoas ter risco da vida, os tributos erá

### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 349

era incomportaueis. E porque o vento era pouco e isto era a entrada do verão, hiá ao remos ao longo da terra; mas ao terceiro dia se lhe trocou o vento ta desordenado, que na força do inuerno se na podera esperar mayor tempestade, de sorte que lhe foy forçado acolhere se a hua enseada, onde també estaua algús nauios ancorados por caso da mesma tormenta. Em hú delles hia o sabio Daliarte, a que o tempo fez arribar naquella parte; e achando se ambos co tamanho desauiamento pera sua presa, se lhe dobrou o medo co receo do que podia suceder ao caualleiro do Saluaje. Daliarte sentia isto menos, que tinha por certo que a fortuna daquelles dias assi alcancaria aos ourros como a elles e que o vento contrairo pera a viaje, que leuaua, os faria arribar em algú porto desuiado e que co'esta detença se poderia achar todos ahu tempo na ilha de Colambrar. Ao caualleiro do Tigre; inda que nenhua cousa lhe fizesse contente, lhe parecerá bé estas rezões e ficou algú tanto satisfeito. Aquelle dia durou a tormenta e ao outro abrandou de todo, polla qual rezão caualleiro do Tigre deixou a galee, satisfazendo ao patra, que sua tençam na era caminhar mais nella; antes fretando hu nauio, dos qu' estaua no porto; se foy nelle nam querendo

yr no que hia Daliarte, porque hu nam estoruasse a auentura d'outro, no mesmo tempo chegara Platir e Beroldo, que co o mesmo cuydado dos outros fazia sua viaje. E, vendo que o desejo do caualleiro do Tigre era na yr ningué co'elle, se meterá no nauio de Daliarte. Aquelle dia caminhară sempre a vista hus de outros, mas como veo a noite a escorida os fez apartar. E porque delles e do que passará se falara a seu tempo, torna a historia ao caualleiro do Saluaje, que co Arlança hia da maneira, que se disse. A qual fazendo sua viajé có tanto gosto como lhe fazia sentir o bó auiamento que configo leuaua Caminhara quatro dias e noites tendo sempre o vento prospero, te ser a vista de sua terra, onde querendo a boa ventura do caualleiro do Sauaje. que pera grandes cousas estana guardada, se trocou o tempo có tam aspera tormenta, que muitas vezes se tiueram por perdidos: e em poucos dias se alongará tanto da ilha, que o piloto nam sabia julgar a que parte fossem arribados, e andauam elle e os marinheiros tam trespassados do medo, que elle né elles tinham acordo pera se remediar. Assi desta maneira correndo aruore seca, auiá por mais certa sua sim do que lhe ficaua esperança algua de vida. Arlança, qui é hua camara co suas donzel-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. zellas estaua metida, hia tal que nenhú acordo daua, qui é todo o nauio nam auia passoa que o teuesse pera esforçar a ningué, se nam Alfernao, que como quer que pela hidade e descriçam tiuesse esperiencia de muitas cousas acodia ao mais necessario, esforçando o piloto pera que gouernasse, aos marinheiros pera que trabalhassem: mas tudo era évão, que os corações fracos, nas grandes aflições fam muito mais fracos, e lhe falece o esforço pera sua saluaçã, e juizo pera se saber aconselhar: e quasi desesperado de ver tamanha fraqueza nelles, visitaua de quando em quando Arlança, dizendo. Senhora esforçay, pois em vos soo esta a vida de todos. Esta fortuna cousa he de cada ora, assi como veo supita, assi se passara cedo: say dessa camara, veja vos os marinheiros, pera que tomem animo pera trabalharé como deué. Assi socorria o velho a toda parte co'a prouidencia necessaria. Arlança. vendo que o que o velho dezia era bo pera dar esforço a que o na tinha, limpando as lagrimas, quis contrafazer o medo e fayr fora, mas inda que seu coraçã fosse pera muito, vendo as brauas ondas do mar tá fora de seu natural, que aas vezes parecia que dauam c'o nauio no ceo, outras vezes decia aos abismos, e junto có isto o mastro quebrado, o na-

nauio tomar tanta agoa por bordo, que quasi ficaua de todo alagado: pera a baldeare fora na auia que ja tiuesse força ne esforço, se tornou a sua camara co'a cor perdida e mortal: e sentando se sobre hús coxins perto das suas donzellas, que postas é cabello choraua sua fim, começou dizer: o Alfernao, qua asinha as obras danadas nacidas de maos pensamentos acham seu pago, que bé creo eu qu'esta fortuna e tormenta na naceo se na de nossos merecimentos, aqui alcança a justiça diuina, nacida da pouca reză, que auia pera matar este caualleiro, que aqui leuamos, que, s'elle matou meus hirmãos, fez o que deuia, qu os venceo em batalhas ygoaes de hú por hú. E inda nam creo que sua força soo bastasse pera tanto, se na que o quisera assi os deoses pera castigar suas soberbas e tiranias; e porisso lhe ficaua menos culpa. Nos ná vendo cousa tá justa lhe procuramos a morte co engano, pois a esse estado o chegamos, a yra dos deoses dada por merecimentos nossos he sobre nos; por onde na sam contente que va daquella maneira, e quero que logo lhe tiré aquele malauenturado anel, que assi o te adormecido, e, tornando em seu natural sentido, determiné os deoses delle e de nos o que mais for sua yontade: co'esta determinaçã, ainda as palauras

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. uras ná erá ditas, quando, leuantandose, mandou abrir a porta da camara onde o caualleiro do Saluaje hia, be fora de sentir o termo. em que sua vida estaua, a qué tirando o anel, tornou em si, e achando se naquelle nauio cercado de molheres e pranto de todas partes, espantado de se ver é tal lugar, sahio fora. E vendo a furia, co que o mar mostraua suas ondas, a perdiçam e esquecimento dos gouernadores do nauio, começou d'acodir ao mais necessario, esforçando os marinheiros, ora co palauras, ora com ameaços: mas o medo de que ja andaua cortados lhe fazia nam sentir estoutro medo: o caualleiro se espantaua de fe ver em tal lugar, lembrando lhe que se deitara na cama sem pensamento d'enbarcar pera nenhua parte, estaua pera o preguntar, depois o deixaua pera seu tempo por acodir ao que mais compria. Nisto se gastou o dia e chegada a noite pareceo que a tormenta ofloxaua algú tanto, có que os marinheiros começară tomar esforço. O caualleiro do Saluaje fe recolheo aa camara d'Arlança, e sentado junto della, vendoa vencida do medo, lhe disse. Senhora nam temays tam pequenos desastres, deixay esse temor pera que se vir vencido de vossas mostras, qu'este tera que sentir e recear. Se o tempo te agora co seus amea-.Tom. II.

cos vos tirou do vosso natural, laa vos ficará outros espaços mais largos, có que vos vingueva destes dias có outros dias de vosso contentamento: a tormenta he menos e cada vez sera menos, por isso, senhora, perdey o receo, limpay essas lagrimas, que nam sam esses olhos tais qui os deuays agrauar co'ellas: lancallas outre por vos isto me parece justo, chorardes vos por nenhúa cousa o posso consentir. A todas estas palauras Arlança nam tiraua os olhos delle, e inda que conhecesse de si que sua fermosura nam era merecedora dellas, folgaua co'aquelles enganos, que he natural de molheres. E vendoo tá gentil homé e o desejo, co que lhe buscaua descanso, lembrando lhe juntamente co'isto o engano, que co'elle viara, o fim pera que o fizera, nam teue aqui tanta força a morte de seus hirmãos, que nam virasse o odio em amor. E o caualleiro do Saluaje osentio, assi na maneira do olhar e no confrangerse, como em outros acidentes, de que Alfernao hia desesperado, que lhe pareceo que sua negoceaçă se desfazia de todo. Passada a noite, veo a menha clara, alegre, a tormenta de todo desfeita, o piloto reconheceo a terra, e disse qu'estaua na costa d'Espanha, de que Alfernao ficou muito descontente. Descobrindo mais o dia s'achara a vista da cidade

DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA. de de Malega, que naquelle tempo era de Mouros. O caualleiro do Saluaje tomando Arlança pella mão a tirou fora da camara, leuandoa sobre os castellos de popa por lhe mostrar terra. Alli sentados lhe pedio que lhe dissesse a reză porque o embarcara naquelle nauio sem o elle saber, e como o trouuera tantos dias fora de seu acordo, que te li polla nam descontentar lho nam perguntara. Senhor, disse ella, pois minha ventura quis que de imiga me tornasse ao contrairo, diruos ey a verdade do que preguntays, ja que o amor me chegou e tal estado, que mo nam deixa encobrir. Entá lhe contou qué era com o mais. que passaua des do primeiro dia tee aquelle. Por certo, senhora, respondeo o do Saluaje, mal merecia esse galardam a vontade; que em mi sentia pera vos seruir, agora a ey por muito milhor enpregada, pois, depois de correr tamanho perigo, tiue a vossa de minha parte pera serdes em conhecimento do que me deueys e vos mereço: poré, ainda qu'isto assi seja, ja agora na sey qua descansado poderey dormir o sono, leuando aqui Alfernao, que de tá longe e có taes enganos me veo buscar, e vosfos caualleiros, que sam mandados por elle, que esperarei se nam que, estando a sua obediencia, trabalhé por me chegar aa morte

onde c'opeso das armas foy asogado. Alsernao. vendo se có tamanho medo, se lançou aos pes de Arlança, dizendo. Senhora, se a fe e amor co que vos sempre serui, e a vossa may també, merece esta paga, he muito bé que o confintays; mas, se a lealdade co outras obras se galardoa, peço vos que da furia deste caualleiro me salueis, pois a propria rezam, que elle të pera me matar, tendes vos pera me valer. Arlança estaua ta fora de si de ver a braueza do caualleiro do Saluaje, que né teue acordo pera lhe pedir nada, né pera responder a Alfernao; mas elle, que o vio lançado ante ella e ella perdida a cor, forçando nisto a condică polla contentar, lhe disse rindo. Bé soube Alfernao, senhora, onde punha sua esperança, tendo todalas outras perdidas; e pois assi se soube saluar, valhalhe sua descriçă e acordo. Ainda qu'eu creo que que ruyns obras gastou todo seu tempo, no por vir fara alguas, de que tire o galarda de todas: Arlança lhe agradeceo sua vontade, e Alfernao por seu mandado foy preso, temendo se que por sua arte fizesse algu engano: d'hi por diante o caualleiro do Saluaje a tratou có mais cortessa e amor, tendo conhecimento do que lhe deuia, mudando a tençam, com que dantes a olhaua; estremo pera louuar muito; porque

que sua inclinaçã era tá dada aos apetites da earne, que a poder forçar era muito pera agardecer. Isto he natural de corações nobres e grandes: por onde nam he tanto de espantar forçarem o desejo em parte onde ha obrigaçã pera isso. E posto que Arlança tiuesse a tença namorada, a vontade entregue, e daqui lhe viesse fazer uirtude, ne por isso quis o cavalleiro do Saluaje pagarlho em contentamentos breues, se ná em obras dinas das que dela recebera, como ao diante se dira.

## CAPITULO CXVI.

Do que aconteceo ao do Saluaje saindo em terra.

A Cabadas estas cousas, porque no nauio auia falta de agoa, soy necessario tomare terra, e nam tendo o caualleiro do Saluaje aquella por muy segura, quis sossem mais auante. A outro dia sairam em hú porto del rey Recindos d'Espanha, onde repousara algús dias, que Arlança e suas donzellas o quiseram por vir trabalhadas do mar. Alfernao lhe pedio licença pera tornar a sua terra, pois ja estaua em parte que nam auia que temer delle. Alsernao, disse o caualleiro do Saluaje, eu sey que por vossas obras e enganos a cor-

te de Costantinopla esta posta em muito trabalho e desassossego, que o espiritu mo adeuinha. E pois isto na tem cura tee se saber a verdade do que de mi he feito, nam vos soltarey se nam pera que vades la de minha parte a vos presentar ante o emperador, e lhe digays tudo o que passou des do dia, que da corte me tirastes, te agora: e ainda que pera o fazerdes vossas obras e o que por ellas mereceys vos tiré o atreuimento, podeys yr seguro, que a clemencia do emperador he mayor que os erros de ningué: quanto mais, que basta, pera vos na temerdes de nada, mandar vos eu e saber se la o que detto aa senhora Arlança, por cujo merecimento cobraftes a vida em tempo, que tinhaes pouco merecimento della. Senhor, disse Alfernao, he tam prezada a liberdade pera qué viue sem ella, que aas vezes o desejo d'a cobrar, faz auenturar a qué a nam té a cousas de tamanho perigo, que, depois de posto nelle, tomaria por partido viuer antes sem ella, que cobrala por tais modos. Assi acontece agora ami, que, por me isentar de tamanha apressam, farei o que mandays, sendo cousa, que ao presente mais deuo arrecear. Mas confio tanto na bondade do emperador, que cuydo que cstou é saluo: e despedindo se delle, disse a Arlan-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. Arlança. Senhora, que mandays que diga à vossa may se algu ora minha ventura me leuar ante ella? Podeys lhe dizer, respondeo ella, que pera me ter por filha he necessario perder o odio a este caualleiro e sazer se amiga de que nunca o cuydou ser; porque jagora na pode auer vingança de seus filhos, se na co perder sua filha. De modo que, se nisto nam quiser mudar a tençã, cuydando vingarse, tera mais pena. Qu é quanto na tiuer esta certeza della, na espere verme, antes farei o que o caualleiro do Saluaje ordedar de mi. Estimaria muito poerme em casa do emperador seu auoo, assi pera cobrar a amizade de tantas e ta altas princesas como nella está, como por cuydar que co'isso seria fort do odio com que me sempre criou. Folgo muito, dissero do Saluaje, de vos ver essa vontade, que pois ella vos pede a viuenda dessa casa, en vola comprirei, se o tempo mo năestorua: vos, Alfernao, por amor de mi direys so emperador o que aqui passa, e que desde agora elle e a emperatriz estom prestes pera seus padrinhos e pera o dia desta ceremonia lhe tenha buscado marido, que de sua mão sera tal, qual ella o merece e eu espero. Alfornso prometeo de o fazer assi: e, nam lhe fofreado o coraça poder alli estar mais,

cTom. II.

se partio. O caualleiro do Saluaje se deteue em quanto lhe concertaua armas, e passando algus dias despedio o piloto e marinheiros, que sua tença era andar por aquella terra mais de vagar e mostrar as cousas della a Arlança e suas donzellas. Ao primeiro dia, que comecará a caminhar, a oras de vespora chegará a hu valle gracioso o grande, cheo d'aruoredos e muitas boninas por baixo, que era tempo dellas. No cabo delle estaus duas tendas armadas junto de húa fonte de muita agoa e a sombra de hus alemos altos, arredor da sonte andaux quatro donzellas brincando has co outras. Pareceme senhor : disse Arlança, que co mais prazer passam aquelas senhoras o tempo do que me a minha ventura deu, que pus a vontade em qué té a sua lonje. de mi. O do Saluaje, que trazia a tençam desujada do seu desejo; fez que a nam entendia , antes; falando em cousas fora desse proposito, chegara junto das tendas; que era ricas em estremo. Nisto veo huai das donzellas a elle, dizendo. Parece cousa tam estranha; senhor caualleiro, hu home soo leuar consigo cinco donzellas, que por vos tirar dessa pressa vos quero dar hu conselho, se vos o quiserles tomar de mi. Ahi seria elle mao, e por fer vosso mo na pareceria, respondeo elle, quanto mais sendo tam

bo como o vos sabereys dar. Peço vos de merce que nam tardeis co'elle, que de vos ná saberei ne sera reză engeitar nada. Eu vos direy, disse ella. Nos somos aqui quatro, temos quatro guardadores, que nam podé tardar muito, justay co'elles hú e hú, e o que de vos for vencido podereys leuar a sua: de maneira que, se vencerdes todos, leuarnoseys todas quatro, que pouco mayor pejo será noue que cinco, e se vos venceré a vos, perdereys outras quatro, e ficarvos ha hua: de sorte que, de qualquer sorte que vos nesta justa aconteça, ficareis sempre co ganho. Tendes tanta graça, respondeo o do Saluaje, que, por vos ganhar a vos, auenturaria perder me ami: e ja me parece o tempo comprido pera ver a ora que vos ey de leuar. Vede pa vos engane: essa: confiança ; respondeo ella ; ainda que vos desejareis tanto perder essa companhia, que, por vos ver fora de tamanha afronta, tomareis por partido ser vencido. Nisto decima de hús alemos começaram tocar húa trombeta e faziao hú enão, tocandoa có tanta força, qué todo o valle se ounia. Ná tardou nada que contra a parte debaixo vio vir quatro caualleiros a fio, hú ant'outro, todos armados de verde e branco, os elmos dourados e sobre elles capellas de flores alegres, nos es-Zz ii

cudos, que os escudeiros lhe trazia, ciznes braneos em campo verde. Chegando as tendas , a mesma donzella, que fizera partido co o do Saluaje, lhe deu conta do que eltaua concertado. Senhora, disse hú delles, por vos dar contentamento tudo se ha d'auenturar; mas que quereis que se ponha a risco de vos perder por ganhai nenhua coufa. Perder ami por vos e perder se o mundo todo també me pareceria justo; mas perder a vos por nada, na se deue de querer: quanto mais que nam tenho por boa troca a que vos fazeys co, vofco. Sè quereys of palauras; diffe ella, escularoopes rigo, muy be he que fique por mintinofa; mas fe isto affi nam he, olhay quanto mais aquellas fenhoras ficara devendo ao feu cavalleiro ; querendo soio aceitaro a siusta co : quav tro, quel nos outras aos quatilo coque refusam hu soo. Senhora, respondeo alle, por mayor pena ha o canalleiro trazelas todas configo, que les venoido e perdeltas. E pelo pouco; que misso perde que muito que pode ganhar, comete tamanha coufa. Pareceme disse o do Saluaje, que me na conheceys be, que as que trago comigo vos defenderey; e as que tendes co vosco leuarey; e quanto pior as defenderdes mais me pesara: qu'eu na me contento se na do que me muito custa. Pois assi quereis,

de Palmeirim de Inglaterra. 365 reis, disse o outro, olhay por vos, qu'eu vos mostrarey qua errada consiança tendes: e deizando cayr a viseira do elmo, que trazia leuantada, se arredou o necessario e abaixou a lança. O do Saluaje o savo a receber, e, encontrando se ambos emcheo, o caualleiro do valle fez a sua em pedaços e o do Saluaje passou por diante sem fazer nenhu desar, dando o seu encontro de sorte, que o outro foy ao chão, mal contente de lhe acontecer em tal lugar. Ficou tá atormentado do desgosto e da queda, que né bolia pe né mão. Pareceme senhora, disse o do Saluaje contra a donzella, co que fizera o concerto, que ja aquelle caualleiro nam defendera sua dama; por isso saybamos qual he, e compri comigo segundo a postura. Vos o sizestes també disse a donzella, que seria sem rezam negaré vos o preço: e pois em mi cayo a sorte, que era a que esse caualleiro guardaua, des dagora me contay por vossa, qu'en folgo muito de ser de que me també soube ganhar, antes que de qué me na pode defender. A estas rezões hu dos outros lhe deu vozes, que se guardasse, e porque ainda lhe ficara a lança sãa da primeira justa, tornou a empregala na segunda de modo, que deu co'ele no chão có húa perna quebrada por junto do tornozelo de sorte, que

se na pode erguer. Os outros dous, que viram que abriga leuaua mao caminho, deixando a orde da justa, se viera ambos juntos co'as lanças baixas ao do Saluaje; que ja quebrara a sua, encontrandoo co tanta força no meo do escudo, que o falsaram por dous lugares. nam podendo passar a fortaleza das armas. O do Saluaje se lançou fora do cauallo pollo sentir fraco, e arrancando da espada os aguardou, dizendo. Pareceme, senhores, que vos acolheys ao mais feguro, pois ajudayvos de toda a vileza, que poderdes, que por derradeiro as donzellas yram comigo e co vosco ficara a magoa d'as perder, e oxala vos fique soo essa perda. Nam sey, disse hu delles, como isso sera; mas sey, que primeiro que as ajays, custara tanto, que vos lembre pera sempre e pagueys o dano, que tendes feito. E saltando fora dos cauallos se vieram a elle e começaram ferillo por todas partes. O do Saluaje, que aquella afronta nam estimaua em muito, como qué ja passara outras mores. os recebeo co golpes ta asperos, que aos primeiros deu co hu delles no chão, o outro, vendo sua vida posta em tal estremo, entendia mais em empararle, que em ofender seu imigo. Neste tempo o caualleiro, que primeiro justou, se leuantou, porque te li estiuera atordoa-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. doado, e vendo tamanho destroço em seus companheiros e a afronta, em que o outro andaua, se veo par'elle pollo ajudar. O do Saluaje, sentindo o que dantes se andaua pera render, co'este nouo fauor cobraua forças, auiuou os golpes, dizendo. Ná me pesa se nam porque destas ajudas vos nam ha de vir muitas, pera me contentar mais da vitoria e estas senhoras vere qua mal empregadas estauam: Ainda o na acabaua de dizer, quando hu delles lhe cayo aos pes de puro cansaço e desfalecimento do esprito, o outro se socorreo aas donzellas, pedindo lhe que lhe valessem. Bo couto soubestes tomar, disse o do Saluaje, elle vos valha, que certo perto estaueys de pagar a vileza, que comigo víastes. Vos fenhoras ponde vos em vosfos palafrens, que quero partir me deste lugar, que ey medo, que o amor destes homes, juntamente co'a lembrança do que se nelles perde, vos faça negar a mi. Que nos ta mal soube defender, disse a hua, mal podera lembrar, se na pera auorrecer. Nos somos vostas e pois o somos faremos vossa vontade, vsay vos della como vossas obras o mostrá; e nesta parte vença a vertude o desejo: lembre nos que cumprir hu apetite a custa da honra alhea he cousa mal acertada; porque o gosto ou contentamento nefnestes casos he breue e a fama, que se nelles perde, he impossiuel cobrarse. Senhora, respondeo o do Saluaje, nam sam tam costumado a fazer forças a molheres, que queira vsallo co vosco: ganharuos a vontade, ou ganharnos as vontades, isto he o que queria e porisso trabalharey có fazer vos mil seruiços, e se na me aproueitar, tornarey a mi a culpa; pois sam ta mosino, que a quem mereço algú be, o nega por galarda. Nisto as fez caualgar e elle tomou hum dos cauallos dos vencidos, que lhe milhor pareceo, e deu o escudo a hú dos escudeiros das donzellas, que cada hua leuana o seu, as tendas deixou aos caualleiros viuos em satisfaçam do muito que perderam.

## CAPITULO CXVII.

Do que passou o caualleiro do Saluaje com suas donzellas bindo pera a corte de Espanba, e do que aconteceo ao caualleiro do Tigre na viaje da ilha profunda.

Str como o caualleiro do Saluaje se partio doscampo, começou caminhar por aquella term contente de sua noua companhia,

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. nhia, sentindo pore por trabalho ter comprimento co cada hua, ainda que co tudo seu sim era por cima de todas fazer mais honra e acatamento a Arlança, tendo na memoria o que lhe deuia. Por esta reză, que as outras fossem olhadas delle co tença danada, soo Arlança estaua fora deste conto. Ná andará muito, quando tirando o elmo, que hia afrontado do caminho e da calma, o deu a hú dos escudeiros, ficando c'o rosto descuberto. As donzellas, quando o viram tá moço e gentil homé; e depois disso guarnecido de tamanhas obras, começaram sentir nouos acidentes, bé desuiados do que lhe primeiro pedirá. O do Saluaje as conuerfaua c'os olhos e palauras ygualmente, por na perder algua dellas, que nestes casos sam ellas ta ciosas, que qualquer cousa as escandaliza, e elle era ta auarento, que de tudo se temia : e antre as outras rezões lhe perguntou, que causa as fazia estar co'aquelles caualleiros, ou qué era. Senhor, disse hua dellas, pois em tudo vos bemos de fazer a vontade, daruos emos essa conta. Estas senhoras ha nome Armelia, Julianda, Sabelia e ami chamam Artisia, todas naturaes d'hua villa, que aqui perto fica, que se chama Arjeda. Estes caualleiros, que vencestes, que cada dous era hirmãos e primos hús dos outros, Tom. II. Aaa auia

auia dias, que nos seruia co tença de casar co nosco, e porque sabia que as vezes vinhamos folgar aquella fonte co licença de nossas mays, vinham lançarfe no fundo daquelle valle, onde, pera nos dar prazer e mostrar suas obras, justaua co quantos alli vinha; e por nam passar algu, hu seu enão lhe fazia sinal co hua trombeta: Tantas vezes costumara isto, sendo sempre vencedores, te que oje lhe faltou a ventura co vossa vinda, e pera mais mofina acertamos de mouer o partido, que cometemos, pera perder a elles e perder a liberdade de tornarmos a nossa casa. Senhoras, respondeo o do Saluaje, qué tá boa mostra de fua vitoria leua configo nam ha de querer perdella por nenhua cousa, be me lembra ami que vos poderia laa leuar; mas, porque he deixaruos, o na farey por nenhú preço. Ja ey de esperar que me vença algué e vos leue, inda que que he de vos vencido mal o podera ser d'outré. Pois me acho nesta terra quero vos yr mostrar o castello d'Almourol e a corte d'Espanha, e que entam s'achar enfadado, esse deixe a companhia. Todas lho tiuera em merce e lhe pediră que fizesse aquella viaje, que natural he de molheres ver nouidades e yr a romarias. Arlança, posto que o també desejasse, pesaualhe de aquella companhia, que seu amor era gran-

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. grande e nam queria que lho empedisse. Nestas e outras palauras passarão dia, e os tomou a noite junto de hú castelo onde forá agasalhados. Aqui deixa a historia de falar nelle e torna ao caualleiro do Tigre, que, depois que se partio em sua busca, teue tá boa viaje, que ao quinto dia se achou a vista da ilha profunda. O piloto conheceo a terra, e ele deu graças a deos por lhe dar tá bó começo; e tomando o primeiro porto que podera, lançando o cauallo fora, despedido da outra gente, armado de suas armas, se meteo polla ilha, que lhe pareceo fertil e viçosa. Nam andou muito por ella, quando o tomou a noite en parte, que nam sabia onde achasse algu gasalhado pera a poder passar, e ensadado d'atrauessar hua montanha, se deceo do cauallo e lhe tirou o freo pera o deixar pacer da erua: alli achou menos Seluia, que sempre naqueles tempos lhe trazia algú mantimento, e ouue saudade delle, qu'isto tem a criaçam e conuersaçam de muito tempo, gerar mais perfeito amor, que todalas outras cousas: pois, achandose assi soo, longe de pouoado e de outra companhia, e encostado sobre húas eruas, e elmo aa cabeceira, passou a noite enuolto em seus cuidados: delles ceou e nelles se sosteue te que veo a menham, a seu parecer, mais Aaa ii

mais temporam do que deuia, que, quem algus espaços gasta em maginações de seu gosto, sempre lhe parecem mais curtos do que sam. Mas tornando lhe a lembrar o que vinha fazer naquella terra, enlazou o elmo e deitou o escudo ao pescoço e pondose a cauallo, começou caminhar, auendo por muito hum sitio tam singular ser tam pouco pouoado. Ja a oraș de vespora vio perto de si hua villa pequena cercada de forte muro, onde foy ter, e pousou em casa d'hu caualleiro anciao, que acustumaua agasalhar todos os andantes, que, pollo ver soo e sem escudeiro, lhe tomou o cauallo e ajudou a desarmar, mostrando lhe toda cortesia e boa vontade, que pode. Alli repousou o que do dia ficaua por gastar, e determinou passar a noite pera se informar do ospede de as cousas daquella terra. Estando sobre cea praticando em algúas, que o tempo ofrecia, lhe pedio que lhe dissesse cuja era aquella ilha e o que auia nella pera o poder dizer em outra parte. Senhor, respondeo elle, em bo tempo vos tomou esse desejo, que se em outro viereys, essa vossa mocidade fora posta no derradeiro estremo da vida: que nos dias passados foy senhor della hu gigante por nome. Brauorante, cruel e cheo de toda malicia e engano, costumaua ter espias em todos feus

seus portos pera o informaré se nelles entraua algú caualleiro ou donzella: nos quaes usando de sua crueza, a elles mataua, a ellas forçaua, e do despojo, que tomaua, era feito rico: todo o suor e trabalho de seus vassallos se consomia em proueito delle soo, e se algus naujos de mercadores ou d'outra algua pessoa ancorauá em seus portos, ora fosse por vontade ou per força de tormenta, resgatauaos co tributos desordenados. E se algue refusaua aos pagar, resgataualhe també a vida e a pessoa co imposições feitas a sua vontade: sinalmente foy cruel e tirano sobre todos os nacidos: quis sua ventura que acabou nestas obras pera na outra vida alcançar galarda dellas: teue quatro filhos conformes a elle : os dous, qu era mais homes, que chamaua Calfurnio e Cambolda, nam lhe sofrendo o animo viuer em ta pequena terra, habitaua em outras partes, onde, na consentindo deos suas tiranias, fora mortos por mão d'hú soo caualleiro, que fe chama o do Saluaje., que ca nam lhe sabemos outro nome. E chamafe assi, porque dizë que trazia hu Saluaje no escudo: isto vos o sabereis milhor, pois andays pollo mundo. Os outros, dous hirmãos, que erá mais moços, criară se nesta ilha na obediencia de sua may, e contra vontade della, depois de caualleiros,

determinară hir vingar a morte de Calfurnio e Camboldam. Co'esta tençá se sayrá desta terra, e obrando segundo o costume de seus passados, achara o mesmo que buscaua, que era o mesmo caualleiro do Saluaje, que os matou em batalhas ygoaes como esforçado: parece que o criou deos pera socorro de muitos e emparo destes pouos, que tanto tempo viuerá mal auenturadamente. Agora a may destes, que se chama Colambrar, na podendo sofrer tamanha pena, confiada na industria d'hu magico seu amigo, que chamá Alfernao, teue esperança d'aver a sua mão o caualleiro do Saluaje, e assi he partido ha dias. E para seu engano auer milhor fim, leuou configo Arlança filha da mesma Colambrar, donzella de poucos dias e bos custumes, acompanhada de outras donzellas pera seu seruiço, e segundo o modo que se isto ordenou e a confiança que Colambrar të neste Alfernao, asirmam que o caualleiro do Saluaje. sera aqui trazido. E pera o dia do sacrificio, que delle esperam fazer, té juntos consigo em húa villa, onde esta, que he daqui quatro legoas, algús amigos seus e antr'elles hu seu hirmão gigante. mancebo tambem cruel e esforçado, que chamã Pauoroso, que depois que esta nesta ilha por sua maa vida tornou resurgir a de seu cunha-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 975 nhado e fobrinhos, cousa que agora perece mais aspera pollo muito que auia, que começana a viuer em liberdade, por isso, guardeuos deos de suas mãos, que vos vejo mancebo e seria mal empregado em vos qualquer desastre, e deos liure ao do Saluaje de treyça e engano. Crede amigo, disse o do Tigre, que aas coufas que deos ordena ningué pode fugir, querera deos que esse hirmão de Colambrar onde cuydou vir ver a vingança, que desejaua, venha buscar o pago de suas obras. O do Saluaje eu o conheço muy be: deos, que o criou pera tamanhas cousas, o guardara de seus imigos. Folgo de faber isto, que me contastes, e a menhã, se minha ventura me deixar achar esse gigante, eu a esprimentarey co'elle pode ser que deos enfadado de suas maldades permitira que aja o merecimento dellas. Dizevs isso, fenhor caualleiro, disse o ospede, como quem nam sabe com quem o ha. O gigante he tam brauo e forte, que nam auera por muito fazer batalha com dez caualleiros: auenturardes vos a vossa mocidade em suas mãos nam seria esforço, poderlhiamos chamar outra coufa. Elle lhe agradeceo o conselho, mas nam pera o aceitar. Aquella noite repoufou mais contente, vendo que o do Saluaje nam era ainda vindo e que o seu socorro chegaua a bo

tempo, ao outro dia muito cedo se leuantou e, despedido do ospede, se foy, leuando em sua vontade de yr pera a villa onde Colambrar estaua, e indo atrauessando hua sloresta graciosa e alegre, ouuio contra a parte esquerda foar o mar, e veolhe a vontade yr ao longo delle pera ver se veria algu nauio é que podesse vir o caualleiro do Saluaje. Chegando mais ao perto ouuio gram roydo d'armas, e correndo contra aquella parte, chegou a borda d'agoa, onde vira hu nauio ancorado posto de largo, e na praya combatiam dez caualleiros сб tres, que conheceo serem Platir, Beroldo e Daliarte, de que recebeo nouo contentamento, lembrando lhe que pera socorro da vida de seu hirmão erá alli vindos. Arredado delles quanto vinte passos estaua hu gigante de demasiada estatura, cuberto d'huas laminas d'aço negras e muy fortes. Trazia hú escudo grande e pesado cercado em roda d'hús arcos d'aço fortissimos, que em campo negro trazia hús aruoredos tristes e mal assombrados. Caualgava em hú cauallo murzello e estaua encostado sobre a lança posto o conto no chão, tam temerolo e feroz, que soo co'aquella mostra criaua temor a qué o via. O do Tigre pos os olhos nelle e vio que todo enuolto em yra bradaua c'os dez, que matassem aos outros, e tiues-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. se pejo de ter necessidade d'auenturar sua pesloa em tam pequena empresa. Mas os tres esforçados caualleiros, que lhes lembraua que vencidos aquelles, que tinha diante, lhe ficaua mayor trago por passar, fazia marauilhas. E verdadeiramente se sostinham os outros tanto na presença do gigante, como em suas forças. Co tudo, como suas forças e destreza fosse diferente da de seus contrairos, começaram enfraquecer hús e cayr outros delles, pela falta do sangue, que lhe saya, delles pella desconsiança e temor, que tinha de ver a a valentia e viueza de seus imigos. Neste tempo, vendo o gigante que os seus erá destroçados de todo, se começou concertar na sella co tença d'os socorrer, e satisfazer sua yra. O caualleiro do Tigre, que te entam estiuera vendo as obras de seus amigos, que a seu parecer era muito pera isso, quando vio que o gigante se fazia prestes, temendo que co sua chegada fizesse algu dano, lhe sayo diante, dizendo. Pera que queres, Pauoroso, essecutar tuas forças é homés, que de cansados te nã podé resistir, guardaas pera mi, que como imigo mortal te busco pera libertar esta ilha de tuas cruezas e tiranias. O gigante se deteue por ver qué có tamanha soltura de palauras o ameaçaua, e vendo lhe no escudo o Tigre

Bbb

Tom. II.

dourado, que naquelle tempo tá venerado eraì pelo mundo, be lhe pareceo que nam sem muita confiança de suas obras o ousaua desafiar. e vendo que os seus de todo cram vencidos e desbaratados, e algús, que escapará, hiá fugindo por guarecer a vida, leuantando a voz, disse. Be vejo que a bondade de vos outros he muy desigual da dos caualleiros desta terra, por isso folgo d'achar cousa em que contente. minhas obras. Porem peço te que me digas se por ventura soys da casa do emperador Palmeirim, e se algum de vos outros he da linajé de do Duardos ou de seus filhos, qu'isto. me faria muy contente, que nam creo que homes de tamanha ousadia possam ser d'outra parte. Dame aluisseras, disse o do Tigre, que, se muito desejas acharte co'esses homes, ante ti os tés, todos somos dessa casa, que preguntas: eu sam filho de do Duardos, hirmão do caualleiro do Saluaje, que te farey fentir o engano e treyçã, có que daqui o forá buscar: es tu Palmeirim filho mayor de do Duardos, disse o gigante, que vencestes Dramusiando e mataste Cambolda e ganhaste a ilha encuberta, vencendo todolos guardadores dela? pera que o preguntas? disse elle; porque folgaria, disse o gigante, fazer batalha comtigo em presença de minha hirmãa Colambrar

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. e mostrarlhe se quer algu gosto a troco de quantos desgostos de tua linagé té recebido. Eu sam esse, que perguntas, disse o do Tigre, e folgo muito d'a quereres em tal lugar, pera que em pubrico se veja como deos castiga teus erros. Ora pois assi te praz, disse o gigante, fique pera a menhã, que oje he ja tarde, e em tanto mandarey concertar o campo, onde se ha de fazer a batalha, e se teus companheiros quiseré també que sua fim e a tua toda seja hua, eu tenho tres sobrinhos, que comigo entrará contr'elles, mas ey medo que se escusem co o trabalho, que oje passaram e co dizer, que té armas rotas: porem pera isto eu lhe mandarey trazer muitos corpos dellas da armaria, que ficou de Brauorante meu cunhado, e alli escolham. Nos necessidade temos dellas, disse Beroldo, e tomalas emos por nam engeitar tua cortesia, mas, inda que as na ouuera, aceitariamos a batalha, assi pera acompanhar e seruir ao senhor Palmeirim, como por acabar de desinçar toda esta semente de vos outros. Eu na verdade, disse o do Tigre, quisera que a minha e a tua se fizera primeiro, que pera essoutro tempo sica, se o tu assi as por be, se nam seja como tu quiseres. Senhor Palmeirim, dissera Platir e Da-

liarte, nam nos façais esse agrauo: lembre vos Bbb ii que que se vencerdes Pauoroso, que ao outro dia na querera seus sobrinhos entrar em campo e teremos de que nos temer. Concedey no que vos o gigante pede, que, alé de nisso fazerdes as vontades a elle, e nos recebermos grá merce, por derradeiro todo o louuor e honra he vossa. Pois assi quereys, disse elle, seja como ordenardes. O gigante se foy contente do partido, por parecerlhe ter á vitoria certa, e que co'ella seguraua a terra pera quando o do Saluaje viesse. Co'isto se soy pera sua hirmaa, qu'estaua muito triste pello vencimento dos caualleiros e tardança de sua filha, que o coraçam anunciaua algú defastre; poré co'a chegada de seu hirmão se consolou algu tanto, e elle se começou fazer prestes pera outro dia. O do Tigre ficou co seus amigos praticando e perguntando como lhe acontecera aquella batalha. Senhor, disse Daliarte, como quer que o gigante té espias por toda esta ilha, inda na aponta o nauio, quando o saltea pera ver que ve nelle, parece que nam aconteceo assi a vos por na poder acudir a todo. Nos, chegando a esta praya rompendo alua, inda nam acabauamos de lançar os cauallos fora, quando nos salteara seus cavalleiros, e elle veo tras elles pellos fauorecer e animar: podera ser que correramos risco, se a tal tem-

de Palmeirim de Inglaterra. po nam viereis, e pois deos assi quis, també querera que tudo venha a bó fim, que ja nam pode fer mao, pois o caualleiro do Saluaje nã chegou primeiro que nos. Co'este contentamento mandará tirar mantimentos do nauio e curară Beroldo de hua ferida pequena, que recebera nú braço. O do Tigre quisera que por caso della na entrasse outro dia na batalha, e nă se pode acabar co'elle. O escudeiro de Daliarte tomou o cauallo ao do Tigre, e todo aquelle dia passara ao longo do mar, olhando sempre se parecia algu nauio, por chegaré ao desembarcar tam prestes, como os imigos. Assi andando, anoiteceo, e se recolheram ao seu, porque em terra na se tinham por seguros, lembrandose que fiarse na verdade de qué a nam tem, he peca ousadia.

## CAPITULO CXVIII.

Da batalha, que ouve antre o gigante Pauoro- so e o cavalleiro do Tigre e os outros tres :
de cada parte.

Hegado o outro dia, em que auia de ser a batalha, os quatro caualleiros se sayram do nauio armados de todas armas, rotas por algúas partes, deixando em guarda os mari-

marinheiros, acompanhados de seus escudeiros, que lhe leuaua as lanças e escudos, se foram pouco a pouco caminho da villa, qu' estaua mea legoa dahi. Chegando a ella, virá ao pe d'húas casas nobres e grandes húa grande praça, espaçosa e chaa, cercada toda de palamques pouoados de muita gente, que alli era vindos pera ver a batalha, que a seu parecer auia de ser a mais famosa e grande, que nunca naquella terra se fizera. E todos estaua muito contentes e desejosos d'a ver acabada em dano do gigante: poré ná o ousaua ningué mostrar em pubrico, inda que em secreto o tiuesse na vontade, qu'isto té os principes ou senhores obedecidos por temor, lijonjados em presença, auorrecidos no oculto. Cousa, de que os grandes deué guardarse por temor dos criados e vassallos, que sendo senhoreados co tirania, se o tempo lhes abre algu caminho de viuer em liberdade, co rigor o segué e com tençam danada, nacida de seus agrauos, vsam de sua fortuna, nam olhando o acatamento da pessoa, a que o sempre tiuera, porque as vontades, co que te li os trataram, gera este esquecimento. Pois, tornando ao caso, chegando os quatro companheiros a aquella parte, bem viram que alli se auia de fazer a batalha, e detiuera se no meo da

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. da praça. Neste tempo se lançou hú tapete negro a húa janela das casas, e o gigante chegou a ella com Colambrar sua hirmaa pela mão, armado das mesmas armas, que leuaua o dia d'antes, e o rosto descuberto, que, ainda que fosse mancebo, era composto de húa ferocidade medonha e acatadura espantosa 🗸 aparelhada pera que na fosse costumado a perderlhe o medo, o temer mais do necessario. E posto que, alé disto fosse demassadamente grande, fazia pouca vantaje a Colambrar, que na grossura dos membros e tamanho do corpo era quasi ygoal a elle, se nam quanto por caso da hidade mostraua mais carranca no rosto, que era fea, negra, mal assombrada, e parecia que trazia os olhos enuoltos em sangue, os beiços grossos e retornados tanto, que quasi descobria os dentes. O gigante a fez assentar e co'a mão lhe esteue mostrando o caualleiro do Tigre, dizendolhe que era, pedindolhe que co'a vingança, que daquelle lhe daria começasse a satisfazerse da perda de seus filhos em quanto nam vinha o principal ma-

tador delles: posto qu'elle em sua vontade ja deses peraua disto, pelas palauras que o dia d'antes ouuira ao do Tigre, e na lhas disse a sua hirmaa polla nam descontentar ou desesperar de todo. Em quanto alli esteue prati-

cando co'ella, chegara ao terreiro dez homés de seruiço co armas aas costas e hu escudeiro do gigante co'elles, que as presentou aos quatro companheiros, dizendo. Diz o gigante que nam se contenta de vencer homens, que depois se desculpem co'a falta das armas, que aqui vos manda estas, em que escolhays as que vos be viere, e que antes disso ajays vosso conselho e vejays se auereis por milhor renderuos, esperando a misericordia, que co vosco sua hirma querera vsar, ou esprimentar a crueza de suas mãos e de seus sobrinhos. Nã me parece, disse Platir contra seus companheiros, que, ainda que estiuessemos de todo desarmados, seja bem aceitarmos armas deste, que mais val morrer co falta dellas, que vencer co sua ajuda: quanto mais, que as nossas nam sam tá destroçadas, que nam possam soster o trabalho d'hū dia. Por isso meu parecer he que co'as nossas pelejemos, que pera vencer a reză, que temos, basta e as armas sam sobejas. Eu desse bordo estou, disse Beroldo, pois assi quereys, disse Daliarte, tornese o messajeiro do gigante e digalhe esta determinaçă e que daqui pordiante pode vir, qu'esta mal o campo sem elle. Bom conselho me parece que tomastes, disse o escudeiro do gigante, que, pois esta craro serdes vencidos,

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 385 sera co menos vossa deshonra. Essa certeza, disse Platir, tereis vos e os que o muito desejaré, que a nos outra esperança nos fica. Co' este recado se foi ao gigante, que, indinado do desprezo, que co'elle vsará e da consiança, co que o faziam, parecia que lhe tremia os membros e lançaua fumo negro pelas ventas e a fala saya ronca e medonha. E despedindo fe de sua hirmaa, lhe disse: senhora, peçouos quí é quanto esta batalha durar, que fera muy pouco, vos na tireys dessa janela, que nenhu contentamento leuarey de a vencer, se vir que vos o nam leuays, e enlazádo o elmo, acompanhado de seus sobrinhos, que o ja esperaua armados d'armas negras conformes ao tempo, e nos escudos em campo negro hús corpos mortos por memoria dos de Bracola e Baleato seus primos, trazendo em sua vontade na tirare esta deuisa em quanto nam vissem vingança della. Assi no meo delles sayo ao campo, fazendo tamanha mostra antr'elles, que dos ombros pera cima sobejaua. Chegando ao terreiro, vendo todo o pouo cousa ta desmesurada e grande, e seus sobrinhos també mayores que todos os outros homes, robustos e fortes, fauorecidos nas obras de seu tio e na confiança de si proprios, perdiam a esperança do caualleiro do Tigre e seus compa-Tom. II.

nheiros poderé auer vitoria. També lho parecia alli, porque sempre tudo o que se muito deseja se duuida. Jagora, disse o gigante, vendo se tam olhado de todos, me parece que tomarieis antes de partido renderdes vos que esperar a batalha. Pois quero que saybays que tarde vos veo esse conselho, e por isso aa fortuna podeis pedir que vos fauoreça, mas contra mi nă sey quanto podera prestar seu fauor. Estas tam oufano, disse o do Tigre, do espanto, que fazes antre esta fraca gente, que d'hi te nace desprezares que te nam te medo e te castigara essa soberba, façamos nossa batalha; que o fim della sera galardam dos merecimentos de cada hú. Pois nam conheces o bé que te fazia, disse elle, em detella hú pouco por te dar mais espaço de vida, olha por ti. E Entã baixando a lança có toda a furia, que os cauallos poderá leuar, arrancará elle e seus sobrinhos, fazendo tamanho estrondo, que parecia que a terra se fundia co'eles. O do Tigre, e seus companheiros os sayra receber acampanhados de seu esforço, e, todos de hua banda e d'outra acertara os encontros. O gigante fez a lança em pedaços no escudo do caualleiro do Tigre, falsando lho d'ambas partes, e foy co tanta força, que lhe fez perder ambos os estribos e apegarse ao collo do

brinhos, e, apertandoo na mão, deceo co ha golpe dado co toda sua força, que se o caualleiro se na desuiara, co'aquelle podera o gigante dar descanso a sua yra, que tomandoo no escudo lho fendeo junto do brocal d'alto abaixo de forte, que ametade cayo no chão. a outra lhe ficou no braço, de que o caualleiro do Tigre recebeo temor e espanto, parecendo lhe que, se outro como aquelle lhe fosse dado é cheo, na ficaria pera esperar terceiro. Dalli por diante, pondo toda sua esperança no acordo e ligeireza, có que se deuia guardar, começou sua batalha braua e aspera, emparando se dos golpes do gigante, e dando os seus a ta bo tempo, que o trazia tras si co muitas feridas ainda que pequenas, que a fortaleza das armas nam consentia seré mayores. Toda via da que trazia no peito andaua mal ferido, que lhe saya muito sangue, e co manencoria de ver que todas suas forças era por demais e as do seu imigo ao reues, lançaua tă gră soma de fumo polla viseira do elmo, que casi conjelaua o ar. O caualleiro do Tigre o trazia tras desi de húa parte a outra pollo cansar. Nisto trabalhou o gigante tanto que lhe conueo deterse hu pouco por cobrar alento, de que ao do Tigre na pesou, por ter espaço de ver o ponto em que seus companhei-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ros hiá: e vio que os sobrinhos do gigante andaua quasi desbaratados e ta fracos, que trabalhaua mais por se emparar que por ofender. E os outros tá viuos, que pelejauá có muita desenuoltura e esforço tanto como se entam começaram a batalha; e o que pior tratado trazia seu contrairo era Platir, que antre todos aquelle dia se sinalou muito mais. Vendo o gigante os sobrinhos em tal estado. sua pessoa chea de feridas perigosas e grandes, e tanto sangue despeso, e sobre tudo tá forte imigo diante, começou a desconfiar e enfraquecer, e co'esta desconsiança tornou aa batalha có menos soberba que de principio. O do Tigre, conhecendo nelle a froxidam co que pelejaua, começou d'o apertar mais que d'antes. A este tempo o que combatia com Platir veo a seus pees desemparado dos espritos, e elle por estar mais seguro lhe cortou a cabeça e a presentou a Colambrar. Ella, vendo que toda sua esperança se lhe fazia ao contrairo, se foy da janela e co'as mãos aos cabellos começou prantear a morte de seu hirmão, juntamente co'a de seus filhos, de que o gigante recebeo graa pena, co lhe parecer que a certeza, que sua hirmaa teria de seu vencimento, a fizera nam esperar o sim da batalha. Porem como esforçado quis ver se poderia

ria vender a vida a troco de aquelle, que lha tiraua. Co'esta final determinaçam começou mostrar mais esforço que d'antes; mas tudo lhe prestaua pouco, que o do Tigre, que ja conhecia sua fraqueza e via donde lhe vinha o esforço, apertou co'ele co tantos golpes, que lhe fez muitas feridas, de que lhe saya muito sangue. E os do gigante nam fazia dano, que a ligeireza do caualleiro do Tigre lhos fazia perder. A este tempo ja seus sobrinhos estauá estirados aos pes de seus imigos, que sem nenhua piedade lhe cortară as cabeças, e esperauam por ver o fim dest'outra. O do Tigre andaua algú tanto corrido e manencorio de ser o derradeiro, que se desempeçasse de aquelle seito, como se o gigante na fora merecedor de se deteré mais co'elle, que como homé desesperado e que nenhúa saluaça lhe ficaua, se nam na obra de suas mãos, fazia marauilhas naquelle derradeiro estremo. Có tudo, como isto era ja tirar forças de fraqueza, o desfalecimento do fangue e cansaço dos membros foy em tanto crecimento, que deu configo no chão, rendendo a alma ao diabo: o do Tigre lhe tirou o elmo por ver em que desposiçam estaua, e vendo que dera sim a seus dias, limpando a espada e metendoa na baynha c'os giolhos em terra rendeo graças ao fauorecedor

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. dor de sua vitoria, crendo que sem sua ajuda nenhua força humana bastaua a desbaratar tamanha cousa. Nisto se leuantou tamanho aluoroço no pouo, que parecia outra afronta noua, e era, que de contentes de se ver liures de tamanhas tiranias, todos a húa voz queriam combater a casa de Colambrar e libertarse della, que quanto fosse viua sempre lhe parecia que viuiam em sogeiça. A este tempo se veo ao caualleiro do Tigre húa dona descabellada, que fora sua criada della, e debrucada ante seus pes lhe disse. Peço vos, senhor caualleiro, pois pera vencer vossos imigos tendes esforço sobejo, que pera socorrer as donas e donzellas nam vos falte misericordia e piedade. Este pouo trabalha por matar Colambrar minha senhora e soos tres caualleiros seus criados a defendé: elles vos pedé que a socorrais e de vossa mão aja a pena, que vos bé parecer. O do Tigre temendo que se tardasse lhe nam podesse valer, disse contra os outros. Senhores socorramos Colambrar nesta necessidade, pois esta claro que yra de pouo em pouco tempo faz muito dano. Entá rompendo por meo da gente chegara aa porta que os caualleiros de Colambrar defendia, sendo ja hú delles morto e os outros pera se render. O do Tigre e seus companheiros, virando as costas pera elles e o rosto pera a multida do pouo co as milhores e mais brandas palauras, que poderá, os apaziguará, rogandolhe que se fossem a suas pousadas e repousassem que a todo seu poder, elles os poria em liberdade e tiraria do jugo da seruidam, em que sempre viuera. Co'estas rezões os amanfaram de maneira, que largara a porta e o combate, pedindo ao caualleiro do Tigre, que pois daquelle dia por diante a ilha de dereito era sua, e elles seus, que como vassallos os tratasse e emparasse! e as lagrimas de Colambrar nă tiuessem tanto poder, que lhe deixasse outra vez o senhorio, porque ella era pior de comportar e sofrer, que todos seus passados: elle lhe prometeo qui é tudo olharia polo que compria a fua liberdade e isençam: co'isto os despedio, e se despedio delles. Entrando dentro das casas na sala primeira, qui era be obrada e grande, se deteue, que as outras estaua pouoadas de prantos e choros das donzellas e donas de Colambrar, e ella antr'ellas bem pera auer piedade, posto que suas obras fossem dinas d'a estoruar, que destoucada em cabello c'o rosto lançado em terra, dezia mil lastimas muito pera doer. Trazendo antr'ellas aa memoria a perda de seu marido e a morte de seus filhos, a destruyçã de sua ca-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. casa, o sim de seu hirmão trazido alli pera seu amparo e se achar ao sacrificio do caualleiro do Saluaje, de que ja perdera a esperança: e sobre tudo ver se apartada de sua filha Arlança, a qué amaua por cima de todalas outras pessoas, ficar em o dio co seus vassallos, porque aquelles, que antes a seruia e acataua, ao presente a trataua com desacatamento. Grande exempro pera os que senhorea per força. O do Tigre, que tinha de seu natural ser clemente e piadoso, esteue por vezes pera entrar aa consolar, depois parecia lhe que co sua presença a agastaria mais e tornaua se arrepender. Os foluços e gritos della nam erá como das outras molheres, que de estar ja ronca de chorar e o natural de sua fala ser grossa por estremo, trazia consigo hu too grande e espantoso, que detido nas abobadas das casas, que de todas partes estaua cerradas, parecia cousa, que se nam sabia determinar. Parece me, senhor Palmeirim, disse Platir, que se nos ouvermos de reger por vossa condiçã, que nunca acabaremos: desenganemos esta, façamos o que se ha de fazer della, seguremonos de seus enganos, que do mais nã

ha que temer. Senhor Platir, disse o do Tigre, o que vos parecer isso se faça e nam me metays nisso que a mi nam me sofre a condi-

 $\mathbf{D}$ dd

çam

Tom. II.

çam ver o rosto a pessoa, que tantos males tem. Sem elle se aconselhara todos tres e acordaram por derradeiro d'a mandar leuar ao seu nauio pera dalli a leuare a Costantinopla, e la se fazer della o que o emperador ouues se por be. E pondoo logo em obra a mandara tomar, e quasi fora de seu sentido posta em húa carreta a leuara ao porto, onde soy embarcada, e sicou e guarda della Daliarte a te que terra se determinasse o que se deuia fazer da ilha.

#### CAPITULO CXIX:

Do que o caualleiro do Tigre fez antes que fe partisse da ilba.

D Iz a historia que Colambrar cansada de chorar e bracejar có rayua e yra de sua desauentura, atormentada de tristeza e dor, enfraquecendo lhe a alma, cayo no chão estra de mortal que d'outra cousa. Platir, que desejaua ver o sim a todalas cousas daquella casa, a mandou tomar na força de seu acidente, mas era tam pesada, que com muito trabalho a poderam có ajuda d'outros homes decer ao patio. Alli metida em húa carreta tol-

de Palmeirim de Inglaterra. toldada de panos a leuara ao nauio, acompanhada de alguas donas suas criadas, que apec e em cabello a seguia co tamanhos gritos e palauras tá piadosas, que ate no coraçá daquelles, que della receberá escandalo, criava dor e lastima. Assi chiegară ao nauio onde a embarcará, ainda fora de seu acordo, e duas daquellas donas quiseram embarcar co'ella te ver seu derradeiro sim: que nesta vida né os maos deixa de ter alguem, que lhe tenha algu amor. Colambrar depois d'estar no nauio, fazendo sua paixă termo, tomou em si, e vendo se embarcada e metida no mar em poder de seus imigos, desterrada de seu senhorio e pera pior perdida a esperança d'o poder tornar a cobrar, quis dar configo n'agoa e morrer nella, tomando aquelle tormento por verdadeiro descanso: parecendo lhe que ainda que nisso perdesse a vida na perdia muito, pois alcançaua perpetuo esquecimento de todas suas dores e desauenturas. Platir, Beroldo e Daliarte, que estauá no nauio, que o do Tigre nam fora la, tiueram mão nella, confolandoa com alguas esperanças que a ella pareciá pequenas, pois as mayores erá perdidas, poré como antr'estas entrasse ver a filha, o desejo, que disso tinha, a amansou algu tanto. Toda uia co'alembrança de saberé qui os desesperados costumam na mor- · Ddd ii

morte poer todo seu descanso, nam siara tanto della que a deixassem a mao recado. Ficou Daliarte no nauio, e Platir e Beroldo se tornară a terra onde achară o caualleiro do Tigre cercado de todo o pouo, que como a reparador de suas vidas e liberdade o vinha ver e servir, contentando se no sim de tantos trabalhos, tam dura tirania e seruida, alcançallo por senhor, auendo que aquelle era assaz galarda da fortuna e trabalho, em que d'antes viuiă: nă crendo que no cabo de tantos males lhe estiuesse guardado tamanho be: que sempre o que se muito tempo deseja, quando vé, nam se cre. O do Tigre os recebia co fua natural graça e benegnidade de que a natureza o goarnecera, nam se podendo acabar co'elle que aceitasse o senhorio da ilha, dizendo que a mais injusta cousa desta vida he tirar o seu a seu dono. Que aquella terra e gouernança della justamente pertencia e era de seu hirmão Floriano: pois co mais despesa de sua sangue destruyra os senhores della, e que, alé disso elles por sua causa viera alli: que quando elle a nam quisesse, entam poderia ser que aceitaria o estado que lhe queriam dar. E antre tanto em seu nome, elle tomaria a menajé e proueria de gouernador conforme a suas vontades, pedindo lhe que se ouvel-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ouvessem por contentes ser vassallos de que; por seu proprio sangue a custa de muitas feridas, os comprara, que este tal ja os amaria como a pessoas que tanto custarã. Os principaes da terra, que ahi era juntos, responderam que qualquer delles eram contentes d'o ter por senhor : e que na maneira, que elle quisesse ou ordenasse, lhe daria omenaje e entregaria as fortalezas: logo fizeram chamar todolos alcaides mores, que ao outro dia viera e entregaram as chaues dellas. O caualleiro do Tigre, depois de se segurar de tudo, pelo modo, que milhor lhe pareceo, lhas tornou a entregar, querendo que de sua mão as tiuessem te seu hirmão prouer como lhe milhor parecesse. Nisto gastou aquelle dia e outro, festejado de muitas inuenções, que o pouo inuentaua pera seu contentamento, todas bem longe das que seu coraçá lhe pedia: e estando mandando goardar o que se achou, que sicara de Colambrar das portas a dentro, que era gram copia de tesouro, ganhado a custa de muitos, e outras peças de grá preço, pera que també dellas determinasse o caualleiro do Saluaje, segundo seu parecer, entrou pela porta Seluia e o ospede, onde seu senhor pousara na outra villa, a que primeiro chegou, que ja informado do que passaua, trazia o re-

ceo perdido. De que o do Tigre recebeo nouo contentamento, que nenhú sentia perfeito em quanto Seluiam estana apartado delle: qu'isto té o amor da criaçam. O ospede se lançou a seus pes, dizendo. Senhor, se em minha casa vos nam fiz aquella cortesia e bo tratamento, que tá alta pessoa merece, o pefar, que disso recebo, que he muito grande, me fique por pena, que bem leue cousa he a qué vir vossa presença, conhecer o merecimento della. O do Tigre o a leuantou e abraçou, dizendo. A honra e cortesia, que de vos recebi em terra, onde se nam consentia fazer a ningué, eu sam bé em conhecimento della; e quanto mais era defeso fazerse a nenhisa pessoa, tanto mayor he a obrigaçam, em que vos fico. E porque ao presente nam tenho, có que vo lo satisfazer ne galardoar, peço vos que aceiteis a gouernança desta ilha, que o senhor della o auera por bé: e quando a minha fortuna me der algua cousa sera pera eu me lembrar de vos. Gomo senhor, disse Arjentao, que assi se chamaua aquelle caualleiro velho, outro senhor té este pouo e nam vos? Si, respondeo elle, meu hirmão o caualleiro do Saluaje, a que mais com dereito pertence. Cuydey, disse Arjentao, que sicaua inda algua rays de Brauorante: mas pois affi he,

### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

he, qué desejar seruir a vos, també auera por bem seruir a vosso hirmão: a merce, que me fazeys, aceito, e qu'eu na seja pera tamanha cousa, ne vos soys pera as pequenas. Có tudo queria que os pouoadores desta terra fossem disso contentes, que, em quanto assi nam for, nam quererey gouernar que de minha gouernança se despreze. Como este Arjentao fosse caualleiro de nobre geraçam, homé christianissimo, de bos costumes e a qué o gigante muito tempo teue desamor, nam por mais fena por que sempre os bos aos mãos sam odiosos, todo o pouo o aceitou e folgara de lhe dar a obediencia, tendo por cousa justa seré gouernados por elle. Isto té a virtude exercitada em boas obras, ate os nam virtuosos lhe nam negaré sua preminencia: e có ygoal contentamento d'bus e outros lhe ficou a gouernança. O do Tigre e seus companheiros mandaram chamar Daliarte, ficando antre tanto Seluis no nauio, que temorizado da presença de Colambrar: e do que outira das forças de seu hirmão, assentaua que aa fortuna de seu senhor todo era possivel. Chegado Daliarte determinară que o nauio partisfe na via de Costantinopla e fosse nelle há dos escudeiros de Beroldo, que sempre trazia dous; que, alé de muito esforçado, le prezaua de louçaa e ata-

uiado: e pera milhor seruido trazia sempre configo dous e tres escudeiros; è que este leuasse recado ao emperador do que passara na ilha e lhe presentasse Colambrar e em tanto sicasse prouido, que chegando o nauio d'Arlança e Alfernao, o caualleiro do Saluaje fosse entregue de tudo e determinasse delles o que milhor lhe parecesse. Mas pera isto nam era necessario mais que Arjentao o gouernador da ilha, e a vontade que o pouo tinha de perseguir Alfernao, que lhe parecia, que ainda daquelle poderia nacer algu mal : qu'isto té obras dos maos nam deixaré repousar os bos te que de todo sam destruydos, que d'Arlança nă se temiă, antes lhe desejauă descanso e honra; porque criada antre as tiranias de seu pay, cruezas de seus hirmãos, fauorecida da condiçã danada de sua may, sempre foy piadosa, beneuola, chea de piedade e inclinaçã virtuosa, tanto que aas vezes importunado seu pay e may de suas lagrimas forçaua a condiçã a fazer cousas contrairas a elles. Sendo tudo assi determinado, o escudeiro de Beroldo por nome Albaner se embarcou no nauio com Colambrar e mandou dar as velas, que o vento era prospero. Aquelles companheiros o estiueram oulhando te o perder de vista, ficando feus corpos em terra e o cuidado pollo mar,

mar, porque la se hia onde o coraçam o guiaua. Ainda que a saudade de aquella partida e viage ningue a sentia no estremo, em que ella se podia sentir, senam o caualleiro do Tigre, que os outros la mandaua cartas e recados, co que algu tanto satisfazia seu desejo. mas que de si na siaua seu segredo, como o descobriria a outré pera descansar co'isso? Perdido o nauio de vista, como o dia fosse grande e o caualleiro do Tigre pouco costumado a ter momentos ociosos, pedio aos outros que quisessem ver a sua ilha perigosa, que dahi' perto estaua, que lhe parecia fazer o que nam deuia, passarlhe tanto pela porta sem a visitar; deque todos receberá contentamento, que as cousas della eram pera de muito longe as vir buscar, quanto mais estando tá perto. Arjentao mandou fazer prestes hua fusta, que na terra auia muitas, por ser nauios de que Brauorante mais se seruia, e nella se embarcará os quatro companheiros e Arjentao có algus principaes da ilha em outra, leuando algus refrescos e mantimentos, porque na sabia qua prouida entam estaria a perigosa. Assi se partirá da ilha profunda, correndo a remos ao longo da costa, polla ver milhor a sua vontade, que era pouoada de muitas villas e lugares grossos; senhorio pera qual quer princi-Tom. II.

pe se contentar, Arjentao da sua susta lhe hia dizendo o nome das pouoações, e que cressem que pera a calidade da terra a pouoaçam era pequena por causa das cruezas de Brauorante. Assi passará o dia e de noite atrauessarã o mar, que se metia antre húa e outra ilha. E quando a menha esclarecia, se acharam junto della e lançaram ancora no porto, onde Palmeirim a primeira vez, que alli fora desembarcara; que em toda ella na auia outro: e lançando os cauallos fora quiseram caminhar neles, poré a estreiteza do caminho, a aspereza da rocha nam lho consentio se nam apee. Entam mandando aos escudeiros que os leuassem polla redea assi a sio, hu diante d'outro, começară subir. E primeiro que chegassem ao escampado, onde Palmeirim achou o padram co'as letras, que deziá: nam passes mais auante, gastaram grande espaço. Alli caualgaram, que o caminho o consentia, caminhando a sombra daquellas fermosas latadas, que o cobria, te chegaré ao mais alto da rocha. Obra marauilhosa pareceo aos tres companheiros e a Arjentao co sua companhia a maneira da terra, a graça dos aruores, a fortaleza de o sitio: mas chegando aa fonte lho pareceo muito mais, que a viram cercada d'alimarias conformes as que Palmeirim matara, que defen-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. dia as suas agoas, que inda que fossem fantasticas, sem alma, sem esprito, eram tam naturaes, tanto ao propio das outras, que co sua ferocidade morta metia medo, como se estiuera viuas. Estauam presas pollos pescoços co cadeas de metal, que ficara das passadas e ellas compostas també de metal, por mão de tam singular artifice, como fora Urganda, que pera hú feito tam notauel se na gastar c'o tempo, prouendo de longe as ordenou e compos ao proprio das que Palmeirim naquelle mesino lugar vencera. Como quer que naquelle caso o caualleiro do Tigre estiuesse tam nouo como seus companheiros, sospeitando que poderia ser obras de Daliarte, lhe pedio que o tirasse de aquella duvida. Senhor, respondeo Daliarte, qué a auentura desta fonte ordenou: assi como quis que os que nella acabassem sicassem em esquecimento: quis, que que a seu saluo a acabasse, deixasse memoria perpetua de tamanho caso. Pera isso có sua providencia ordenou estas alimarias feroces, que sam treslado do proprio original das outras, que vos matastes, que tanto que as naturaes se corrompera, estas arteficiaes se posera em seu lugar; pera qué todo tempo, os presentes e por vir, quando aqui viere seja testemunhas de vossas obras. Isso mesmo no lugar, onde ven-Eee ii

cestes os caualleiros d'Eutropa, achareys també outros do seu proprio tamanho e grandeza conforme aos passados, feitos de marmore, pera que os muitos dias e annos os nam corrompam, co os escudos nos padrões polla orde e da maneira que os achastes no dia de vosso vencimento e seu desbarato. Aqui vereys a prouidencia e sabeduria de Urganda, cuja foy esta ilha, a que nam deueys pouco; pois co seu saber sez immortaes vossos seitos. Por certo, disse Beroldo, muito se deue a ella pollo que neste caso sentio; poré deuese mais a quem tamanhas cousas acaba, que de mi vos sey dizer, que sabendo que aquellas alimarias sam mortas, lhe ey medo e poria em duuida cometellas, quanto mais que estiuesse ante sua ferocidade viua. Pois na vedes, senhor Beroldo, disse Platir, o que aquellas letras, que estam na pia dize, que húas conuidam a beber d'agoa, outras vollo defendem; mas ja agora que a defesa he fraca, be sera que a prouemos. Entá fe chegará todos aa fonte e lauara nella as mãos e rostos do suor e poo e prouară d'agoa que a seu parecer era como as outras agoas. Arjentao e os da ilha profunda nă sabiam que dissessem, que seu animo nă bastaua a cuydar nisso: e na he muito ser assi; que te Plațir e Beroldo, que antre os muy esfor-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. forçados tinha esforço sobejo, tinham aquelle feito por cousa admirabel. Acabado de vere tudo miudamente, se fora contra o castello, que també ao parecer de todos era cousa pera vir buscar de longe. Ao pe delle, áqué da caua, estaua quatro padrões de jaspe c'os escudos do tamanho e cores qui os outros passados eram. Pegados co'elle quatro caualleiros de marmore armados das propias armas e deuisas, que os verdadeiros guardadores daquelles escudos soya trazer, que como fossem grandes, d'aparencia espantosa e membros disformes, dauá mais honra ao vencedor. Nos brocais dos escudos estaua escrito o nome de cada hu, segundo o que o guardaua. E posto que todas estas cousas em todos fizesse admiçã, o caualleiro do Tigre na estaua sem ella, que via as cousas porque passara e parecialhe que inda as tinha presentes. A este tempo so lançou sobre a caua húa ponte leuadiça, por mandado de Satiafor, e hú escudeiro veo saber qué erá os caualleiros, e a tornará reco-Iher que assi era o custume. Mas depois que vio ou conheceo o verdadeiro senhor da fortaleza, a tornou lançar e veo Satiafor aos receber e recolher dentro. Pareceme, disse Platir, depois que entrou no patio, que todas as cousas desta terra sam diferentes das outras,

tras, que se as auenturas era perigosas, a fortaleza e maneira della na era menos pera louuar. Certo que, quanto mais vou vendo, mais me parece o saber de Urganda dino de ser estimado por cima de todolos do mundo. Nisto nă erraua Platir, que como quer que aquelles paços e casas fossem feitos pera o repouso de fua pessoa, onde o mais do tempo abitaua e alli tiuesse seu amigo, a qué quis tamanho bé como nas proezas e historia de Amadis se conta, esmerou todo seu juyzo e engenho na inuençam e maneira delles; pois julgue cada hu que tam excelente o teue pera tudo, quanto mais viuo o acharia nas cousas de sua vontade e de que tanto gosto leuaua? Tornando a elles, depois de vere todo o apousentamento, fora ao lugar donde estaua o gigante de metal e isto ouvera por ta pouco a respeito do passado, que o nam olhara. Dahi fora ter onde se passaua o rio e vendo o modo da ponte e a estreiteza e podridá della, a altura da agoa, aqui se pos em esquecimento todolos outros trabalhos passados. Seluia, que te li se vinha gloriando é sua vontade nas obras de seu senhor, esquecido daquella gloria e contentamento, lhe viera lagrimas aos olhos, tendo em presença os temores em que naquella casa se vira; poré o caualleiro do Tigre, que

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. o sentio, vendo que os outros se ocupaua.no espanto de tamanha cousa, se chegou a elle, dizendo. Amigo Seluiam, qué de sua parte té as lembranças da Senhora Polinarda na creas que nenhú feito ache graue de acabar. Isto é seu nome o cometi e acabey e nelle achey o remedio, por isso na cuydes que siz muito: e tornando se aos outros, disse. Deixay, senhores de gastar tempo em cousas tá pequenas, vamos comer, que nos esta chamando Satiafor. Be he senhor Palmeirim, disse Beroldo, que as tenhaes em pouco; pois pera vos nenhua pode ser muito; mas ne por isso as. tenhaes em pouco, que na verdade nam sam pera isso. Satiafor os leuou a húa sala grande, singular de ver a obra della, e terrea, corrialhe hu tanque d'agoa pela porta, de que se regaua hu jardim pouoado de muitas aruores, dellas pera fruita, outras pera sombra, posto tudo por sua ordem e em seu lugar, aqui lhe deu de jantar muy abastadamente, que Satiafor, ale d'o ter por natural, desejaua ganhar a vontade ao caualleiro do Tigre. Assi passară o dia e chegada a noite achară leitos pera todos, que ficaram do despojo de Eutropa; que, alé de ser rica e gra senhora, estaua sempre prouida de cousas necessarias a hospedes, que assi lhe conuinha pera agasalhar

os amigos, que os imigos outro gasalhado lhe parecera milhor que o seu.

## CAPITULO CXX.

Do mais que o caualleiro do Tigre passou na ilba perigosa.

O outro dia pella menha os quatro com-A panheiros se saira ao jardim, que antre as cousas notaueis daquella casa nam era menos pera ver e as ter em muito, que como quer que Urganda nelle costumasse lograr as sestas dos verãos co seu amigo, o ordenou a seu gosto. Estaua feyto em repartimentos, que se deuidia hus dos outros co ruas largas, tanto por compasso, qui é nenhua parte parecia que sayssem fora delle. Prantados polla borda hús ulmeiros crecidos e de muita rama, todos de hú tamanho e medida, e postos por ordem ygoal, que lhe daua muita graça. De hu ao outro por todo o comprimento das ruas auia caniçadas de tantas galantarias e inuenções, quantas na pareciam possiuel caber no juyzo humano; ta nouas, como se fora acabadas aquelle dia. O chão das ruas lageado com pedras brancas e verdes a maneira de lijonjas, co que ficaua mais nobres e galantes. Tantos quan-

dim se faziam, tantas era as deferenças d'aruores, eruas e outras flores conformes ao lugar; que em hús auia aruoredos de troncos muy grandes, as ramas tá altas, que parecia tocar as nuués e tam bastas, que apenas se podia andar antr'ellas, de calidade e natureza, que na mayor força da calma se meneaua com vento, e o fol por antre as suas folhas na tinha força pera empedir a sombra: em outros outras aruores criadas pera vío da vida, de ta singulares fruitas, quanto a natureza se podia esmerar: em outra parte flores continuas de todo o anno de tantas diversidades de cores, quantas a primauera tras consigo, quando se mais refina. Em algú destes campos verdes sem nenhúa outra mestura d'húa erua baixa quati tosada, pera alli lograr o sol, quando a humanidade o desejasse. Em outro repartimento auia rochas da penedia aspera e fragosa cubertas de era e outras eruas, conforme a sua propiedade: do mais alto d'ellas deciam canos d'agoa, que ao decer vinham dando de pedra em pedra, e eram compostas por tal arte, que o rogido d'agoa nas pedras formaua toda quanta armonia rousinoes e outros passarinhos alegres pode fazer no tempo, que mais sam pera escuytar. No pee da rocha Tom. II.

todas aquellas agoas se recolhia em tanques cercados de húa pedra christalina laurada de maconaria d'obra Romana, chea de tanta sotileza e galantaria pera dar contentamento aos olhos, quanta ao juyzo humano seria trabalhoso comprender. O que nestas cousas era mais de notar he que nenhúa dellas padecia corruçam, mas antes estauá no propio ser e vertude, co que as alli prantara. As aruores co sua folha, as flores co sua flor, os campos có sua graça e verdura, as rochas có sua aspereza e galantaria. E sobre tudo em lugares conuenientes fontes d'agoa crara, que sayda dellas se somia por canos secretos, e logo tornaua a sayr por esguichos apertados co tamanha furia, como lhe fazia trazer a força, co que saya, cayndo em pias da mesma pedra grandes e lauradas do lauor dos tanques. Dalli se repartia aquella agoa por lugares diuersos, húa pera húa parte, outra por outra, toda por canos de metal postos por orde, co que se regaua geralmente todo o jardim e cada cousa sobre si. Isto nam por mão de ninguem; mas a mesma ordenança dos canos hia visitando e correndo tudo. Nam sem misterio se regaua de contino, qu'esta agoa era de tanta excelencia ou a propiedade da terra o causaua, que na virtude della se sostinha cada

de Palmeirim de Inglaterra. cousa sem corromper. Tanto tiueram que ver os caualleiros em algúas deftas cousas, que se fez ora de comer, no qual se detiuera pouco, que quiseram tornallas a ver mais de vagar. Nisto passou o dia; porque cada hua auia mester pera si outro dia. E tornando a despender naquellas cousas, o mais, que delle ficaua, se fez noite, a mayor parte da qual gaftaram em louuar o saber e descriçam de Urganda: empedindo có esta pratica tanto o sono, que ja quasi menhaa entrara nelle. Depois de leuantados, Satiafor se veo a elles co outro caso nouo, dizendo contra o caualleiro do Tigre. Pareceme, senhor, que depois de auer as cousas desta ilha por velhas se acha nouidades nella. No meyo d'aquelle jardim, donde ontem passeastes e eu visito cada dia, em lugar mais descuberto e desocupado, que todos, achei agora hua camara coadrada e grande da mais fingular obra e enuençam, que nunca vi : por que inda que as outras obras desta casa sejam auidas por milagrosas, a meu juyzo e parecer estaua muito por cima dellas: Na pude entrar dentro, que achey a porta ocupada de dous gigantes temerosos e grandes, que a goarda Agora, senhor, a podeys hir ver, que, segundo sospeito, naquella casa deue estar algu gram tesouro guardado de

Fff ii

muito tempo pera galarda dos outros trabalhos, que nesta terra passastes. Fizera tamanho aluoroço estas palauras é todos, que, sem mais agoardar, pedira armas e sayra ao jardim, e no lugar onde o dia passado vira tudo raso, achara aquella casa, que defora estiueram olhando, que era muito pera isso. Porque soo a face das paredes defora estaua composta de tantas galantarias e sotilezas, esculpidas em hú marmore aluo e duro, qú é cera muy branda parecia dificil podere se fazer. O telhado d'hu curucheo d'altura innumerauel cuberto de lagias da grandura de azulejos de cores diuersas, tā finissimas em si, que as nã podia sofrer a vista pera determinar o certo de cada hua, que os olhos variaua na claridade dellas. Poré olhadas de longe sofria se melhor, húas dauá graça as outras, co que as ajudauă, e todas juntamente parecia hū catafol, isto era o mais que se nellas podia determinar. Do mais alto do corucheo saya húa aste de prata grande, onde se engastaua hua grimpa a maneira de bandeira coadrada feyta de materia incorrutiuel. D'hua banda tinha o ceo estrelado có todolos planetas em roda e no meyo delles. Mercurio vestido ao modo e maneira, que os antiguos o pintam; da outra o grande Ercules espedaçando o ladram Ca-

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 413

Caco, que, segundo a openiá dos gentios, engollio o fogo. Em cada canto da casa estaua prantada húa aruore, e todas d'hú tamanho e grossura e comprimento, de tal altura, que vinha ygoal co o corucheo, na rama das quaes sena podia conhecer o nome ou propiedade dellas, que ao seu parecer era sobre natureza: em lugares conuenientes é caixados nas paredes auia vidraças singulares, que daua claridade aa casa, també ocupadas de historias antiguas, que erá dinas de se gastar nellas algu espaço. Pareceme, disse Platir, depois de bé olhado tudo, que cousa, onde Urganda tanto esmerou as mostras de fora, na sera menos pera ver de dentro; por isso esprimentemos a ferocidade dos gigantes, e se nos derem lugar, veremos o que la vay; e eu, senhor Palmeirim, receberia merce, se neste caso a primeira proua me desseys; pois aqui e em qualquer parte auemos de estar a vossa ordenança. Que quereys vos, disse Palmeirim, que vos empida a vontade em cousa tanto de vosso gosto? fazey o que vos ella pede e franqueay nos a entrada, que se vos nã o fazeys, perder lhe emos a esperança. O esforçado Platir por se na ver louvar de pessoa, ante qué todalas obras eram pequenas, nam quis ouuir o fim da pratica, e cobrindose do efcu-

escudo, a espada na mão, se chegou aos gigantes, que co'as maças leuantadas o receberă. E porque ante aporta, que guardauă, estaua hu peitoril baixo de altura de dous degraos, tanto que Platir pos os pes nelle, hú dos gigantes, que te li fazia espanto co'a maça, a soltou em terra e dando dous passos auante, como cousa viua e na fantastica, em desprezo de sua valentia e fortaleza, o tomou antre os braços e lançandoo fora do peytoril. tornou se a seu posto. Platir corrido de se ver ass, o tornou acometer a segunda e terceira vez; mas d'ambas lhe aconteceo como da primeira. O principe Beroldo, querendo exprimentar sua fortuna, foy tirado da mesma sorte que Platir. O caualleiro do Tigre, nam lhe fofrendo o coraçam a vergonha de seus companheiros, ná quis esperar que Daliarte se visse nella, e cometeo o mesmo passo, porem como o preço daquella casa nam lhe pertencesse, aconteceolhe como aos outros, ná poré que hú soo gigante o lançasse fora do defendido; mas ambos juntamente se vieram a elle, que húa ymagé d'ouro, que sobre o arco da porta estaua, amodo de velha, vestida de trajo antiguo, lhe bradou que acodissem ambos e na deixassem violar o seu tesouro a homé indino delle. Entam tomandoo cada hú

### de Palmeirim de Inglaterra. por seu braço, a pesar de sua força e esforco, o lançară fora do peytoril. Ainda qu'isto fossem cousas de encantamento pouco pera sentiré, né doeré, nam aconteceo assi ao caualro do Tigre, que reuoluendo na memoria todas suas boas venturas passadas, pareceo lhe que ja a fortuna o chegara ao derradeiro grao dellas, e que dalli por diante descaeria; pois acabando sempre cousas tamanhas, em húa demenos calidade podera ta pouco. Estando passando configo estes desgostos, Daliarte, que os sentio nelle quis prouar a mesma auentura, na co esperança d'a acabar, que be cria, que onde affor de todo o esforço desfallecera, ficaria o seu muito dáqué: e saltando sobre os degraos remeteo aos gigantes, que contr'elle na bollira, antes deixando se cayr ante seus pes, lhe desembaraçara a entrada, e chegado mais a ella, contente da obediencia, com que o tratară, esteue vendo muito de vagar o lauor e obra do portal, que erá do mesmo jaez das outras cousas. A ymage, qu'estaua sobre elle, em presença de todos abrio hua buceta, que tinha no regaço, pequena e muito louçãa e de tanto preço, que se nam podia estimar; e tirando de dentro hua chaue d'ouro pequena a deixou cahir por hu cordam de seda preta, que o sabio Daliarte to-

mou e obrio co'ella a porta. A este tempo o caualleiro do Tigre e seus companheiros se chegaram sem nenhú empedimento, e todos juntamente entrara dentro, onde logo conheceră, que a vitoria daquella casa de reză nam conuinha, se nam a qué a ouuera, tendo por isso em muito mor estima a sciencia de Urganda; que nella estaua a sua liuraria e alli era o seu estudo. Por certo, ainda que te li nas outras cousas, que auia visto, os trouuessem espantados, as daquella casa lhe parecera muito mayores; que alé dos liuros ser quasi infinitos, e nelles se encerrasse toda a excelencia de quantas sciencias se podé dizer: e estiuessem postos sobre estantes d'ouro muy lauradas e as mesmas estantes assentadas sobre alimarias e aues do propio metal, ao parecer viuas e mortas no assosses, e as goarnições dos liuros fossem do mesmo toque, erá crauadas de pedraria pollos cantos, e as brochas de pedras de muito preço. Tudo isto parecia pouco a qué mais estima as cousas conformes a seu desejo, do que cobiça tesouros d'outra qualidade; qui é torno da casa no alto das paredes, onde a liuraria nam chegava, estauã ymages de vulto tiradas ao natural das outras, que alli se representauă, que eră as molheres mais assinadas é fermosura e parecer, que

DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA. te aquelle tempo ouuera no mundo, vestidas de cores e roupas tá nouas, como se forá daquelle dia, e cada húa do trajo, que em seu tempo se costumaua, tá viuas no parecer, que enganaua a vista a na saber determinar outra cousa, né se podia acabar co o juizo de qué as via crer, que fossem corpos mortos, qué nada o parecia se nam no esquecimento dos membros pera os bolir, e da lingoa pera soltar palauras, qui é tudo o al na auia que duuidar. Como aos afeiçoados a estas cousas. quando as té presentes, tudo o al lhe esquece; assi se ocupara os companheiros no que tinhã ante os olhos, que tudo o passado ficou em esquecimento, em especial depois que antre aquelles vultos virá os que elles traziam na vontade. Em húa das coadras da casa estauá as que forá em tempo de Urganda, e ella antre ellas, tirada ao propio, na ydade de sua mocidade co hu liuro nas mãos, sentada em húa cadeira d'ouro de singular artisicio, a sua mão dereita a fermosa Oriana, si-Iha de Lisuarte rey da gra Bratanha, com letras no regaço, que declaraua seu nome, e assi as tinha todas: d'outra parte Briolanja, raynha de Sobradissa, Leonorina, princesa de Costantinopla, ainfante Melicia, e Olinda sem mais outré ningué. De que se cre, que as ou-

tras

Tom. II.

tras daquelle tempo, que tiueram nome de fermosas, como no liuro del rey Amadis se conta, nam eram merecedoras daquella imortalidade. Em outra quadra estauá Iseo la Brunda: Genebra, molher del rey Artus, amiga de Lançarote del Lago, a segunda Iseo das brancas mãos, có outras, que naquelle tempo concorrerá na gram Bretanha, que a tencă de Urganda era deixar memoria das marauilhas daquella terra, por ser della natural. Na outra quadra estauá outras mais modernas e muitas. A emperatriz Polinarda, Agriola emperatriz d'Alemanha, Gridonia, Flerida, Francelina, tiradas segundo a hidade, em que mais florecerá. E inda que todas as desta quadra fossem por estremo fermosas, Flerida parecia, que leuaua o preço dellas. Na outra parte estauam as que naquelles, dias concorriá, Polinarda filha de Primaliá, Miraguarda, Lionarda, princesa de Tracia, Altea, Sidela, filha del rey Tarnaes de Lacedemonia, Arnalta princesa de Nauarra, que, inda que suas obras na fossem dinas daquella casa, o parecer o merecia. No meyo destas no mais dino lugar Polinarda, que també nesta quadra parecia que fazia enueja aas outras; mas isto na parecera assi a Florendos, se alli estiuera, e tiuera reză, que Miraguarda la se

### DE PALMEIRIM DE INGLATEREA. 416

lhe conhecia hua mostra ta confiada, que parecia que lhe vsurpaua seu lugar. Na primeira, Oriana e Briolanja estauam tanto por ygoal, que seria duro determinarse qual punha o risco por cima, posto que o vulto de Oriana tinha hua honestidade serena, que daua afeiça aos olhos pera lhe daré a vitoria. Porem toda z casa juntamente, que co juyzo liure e desembaraçado as quisesse julgar, ne a fermosura de Oriana e Briolanja, Flerida, Polinarda, Miraguarda, qu'eram as que antre as outras se mais estremaua, empediria dare a honra daquella casa a Iseo la Brunda. Deixemos os afeycoados; qu'estes cada hu dara o louvor aque estiuer entregue; que esta ceguidade te o amor, e daqui veo pintarem no assi; mas que tiuesse desocupado o esprito, mal poderia negar esta verdade. Os quatro companheiros, esquecidos de si mesmos, punham os olhos no que viá, cada hú espantado do que diante tinha, ocupado em pensamentos, que d'alli nacia, na viam os estremos dos outros, especialmente os do caualleiro do Tigre, que vendo ante si o cuydado, que sempre o atormentara, ornada e composta de sua natural graça, vestida da propria roupa e trajo, em que a derradeira vez a vira, na cria que fosse cousa composta ou feita de outré; antes asirma-

Ggg ii

ua ser aquella a mesma Polinarda sua senhora, como a essa a olhaua, assi a temia, assi a receaua e assi se lhe encomendaua antre si mesmo, dizendo. Senhora, eu sey muy be que soys essa; e pois o soys, na seria mal, qué pago ou satisfaçã do que vos quero e vos mereço, trocasseys algu ora a vontade pera comigo. Mas có qué falo, ou que presta o que digo, pois pera me ouuir soys surda, pera me falar muda, tudo o co que me podeis dar vida tendes morto, o que me da pena, essoacho viuo para mais meu dano? Poré se de tratardes me assi, sois satisfeita, na tenho deque m'agrauar, qui é sim o que quereis isso quero, e do mal que me fazeys viuo contente, cuydando que o sereys vos, que na confiança disto me sostento, e pode ser que na acerto. Desta maneira cada hú passaua outras rezões com quem lhe dezia o desejo, que nam achaua co quem as passar, ocupada a fantesia em todas partes, na sabendo onde a afirmasse. O infante Platir tinha alli a princesa Sidela, filha de Tamaes rey de Lacedemonia, qu'elle seruia em sua vontade, e depois cafou co'ella e foy rey e senhor daquelle reyno. Beroldo, principe d'Espanha, porque nam achou feu cuydado naquella cafa, passaua aquelles espaços comenos contentamento, nam

#### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

querendo confessar se a si mesmo, que que lho daua, fosse menos pera a pouoar, que as outras, que alli estaua: qu'isto té os bos namorados, seré tam contentes do que amá, que na querem confessar a ninguem ventaje. E na verdade, Onistalda, a qué Beroldo seruia, era pera a teré nesta conta; e se nam s'achou antre as outras, foy porque, as que Urganda pera aquelle lugar escolheo, erá tudo estremos da natureza. Acabado de cada hú soltar as palauras, que lhe a fantesia representaua, disse Daliarte. Senhores, segundo vou vendo, se vos nam fore aa mão, aqui quereys fazer afsento perpetuo, e huas images mortas sera verdadeiro esquecimento do que vos mais deue lembrar; por isso nam deys tamanha vitoria de vos a que a nam sabe sentir, que seria consomir o tempo em vaydades sem nenhú fruito, o verdadeiro treslado, que vos essas representa, noutra parte o tendes, essas vamos buscar, que estoutras cada vez, que volo a vontade pedir, está ofrecidas a logrardes o seu parecer fantastico sem contradiçam de ninguem. Nisto se virou par'elle o caualleiro do Tigre, dizendo. Que quereys que faça, fenhor Daliarte, que vir as marauilhas desta casa, se nam ocupar o juyzo nellas e perder o sentido pera na saber cuydar é al? De mi vos digo, que,

ma-

marauilhado do que vejo, na sey onde estou. vede que fara o que o té entregue nalgúa destas ymages! Isto disse o caualleiro do Tigre, por na dar a entender a nenhu dos outros aa afronta, em que seu coraçá se vira. Entá se fayra todos por ser ja tarde, e se fora desarmar e comer: e porque lhe pareceo, que na ilha na auia mais que ver, determinara logo partirse. Arjentao co os outros da ilha profunda forá ver todolas particularidades daquela terra, que lhe parecera muy grandes. O caualleiro do Tigre, querendo despedirse de Satiafor, em presença delle e dos mais da ilha, chamou Daliarte seu hirmão, e co palauras de muitos dias cuydadas disse. Senhor hirmão. fe eu na cuydasse, que algu ora a minha fortuna me chegaria a tempo de vos poder pagar e seruir algua cousa do muito, que vos deuo, ter mebia por homé defraco conhecimento. E pois nestes dias d'agora nam tenho de meu cousa, em que me possaes ver esta vontade, peço vos que por penhor della aceyteis de mi esta ilha, que he a cousa desta vida, que co mayor risco de minha pessoa e despesa de meu sangue ganhey: nisto auerey que satisfaço meu trabalho. E pois este lugar he mais merecedor de vos, que de outre, e vos mais delle, que ningué, ná me negueys o que

### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. vos peço, ne engeiteis este desejo, que me aueria por injuriado. Ao menos deue vos lembrar, que o milhor desta terra goardou Urganda pera vos; por isso aceitay o senhorio della co'a mesma vontade, que volo eu ofereço. E daqui mando a Satiafor, que como a mi vos obedeça, e a vos peço por merce, que o honreys como eu o espero; de sorte, que de vos tire o galarda do muito, que lhe deuo. Senhor, respondeo Daliarte, esta ilha he a que se deue queixar co causa, pois lhe negays o seu premio em tiralla de vos, polla dar aqué custou tá pouco. Eu a aceito, porque sey que nella vos ey ainda de fazer muito seruiço em cousas, que o tempo descobrira e que ainda estam por vir. Satiafor nam sicara meu sudito, mas como companheiro ygoal fera tratado de mi, assi pollo merecimento de fua pessoa, como polo mandamento vosso, que de necessidade ey de comprir, como se fosse diuino precepto. Nisto lhe pedio a mão pera lha beijar, mas elle o tomou nos braços, e apertandoo antr'elles, lhe disse. Queira deos, senhor hirmão, que me deixe o tempo ter co que vos sirua, que entam vos mostrarey quanto sam em conhecimento do que vos deuo. O principe Beroldo e Platir lhe tiuera em merce a que fez a Daliarte, dizendo que fora a

mais justa e milhor empregada, que nunca viram; porque a abitaçã da ilha soo par'elle parecia aparelhada. Satiafor, ainda que desta troca nă fosse satisfeito, dissimulou sua vontade, por ná criar odio no nouo senhor; e co'esta dessimulaçã de sua pena lhe deu logo a obediencia, pedindo poré ao caualleiro do Tigre. que d'hi por diante o na tratasse por vassallo estranho, ne se esquecesse delle. O caualleiro do Tigre lhe fatisfez co palauras, de que Satiafor ficou contente, e de que depois naceram obras muito verdadeiras. Logo se determinară partir, deixando Daliarte por algus dias naquella terra. O caualleiro do Tigre se embarcou co Arjentao na sua fusta, co tençã de yr tomar terra firme, onde mais perto podesse, e dalli se tornar Arjentao aa sua gouernança; e pera yr affi soo pedio licença a Beroldo e Platir, dando por escusa, que tinha hua auentura pera passar, que de necessidade auia de yr soo, e parecer a prazo sinalado. Elles a recebera, porque cuydaram seria assi, ou porque conhecera delle, que seu desejo era andar desacompanhado. Embarcando se na outra galee, em que viera, se fora a via de Costantinopla, e em pouco tempo tomara terra, onde desembarcaram e seguiram sua viajé. O caualleiro do Tigre aportou també

bé a outra parte, onde despedio Arjentao, que com muitas lagrimas se apartou delle e se son agouernar a ilha profunda e vsar de seu oficio, com que o pouo recebeo contentamento, que suas obras o faziam dino de o receberem co'elle.

#### CAPITULO CXXI.

De como Alfernao chegou aa corte de Costantinopla e do que passou nella.

Assados algús dias depois da partida do Caualleiro do Saluaje da corte do emperador seu auoo, estando elle e todos os gran, des de sua casa postos em grácuidado, acompanhados de muita tristeza, por nam teré nouas de sua saluaçam, tendo as mais certas de ser perdido, pollas que trouuera seu escudeiro. que ja auia dias que ahi estaua, e contara o que lhe acontecera ao passar do rio, onde a -mué cobrio a barca, que do mais, que depois sucedeo, nam fabia nada, aconteceo, que estando hum día sobre mesa praticando co algus principes e caualleiros nestá desauentura e no mao conselho, que tiuera o emperador em deixalo hir assi, entrou polla porta da sala Alfernao, tanto mais velho do que alli vie-Tom. II.

ra a primeira vez, que quasi o nam conheciá, porque o medo, que o acompanhaua, e a fortuna daquelles dias lhe arrugara muito o rotto e fizera enfraquecer os membros, inda que có tudo logo daua o ar de que era. E chegando ante o emperador, lançado debruços, lhe beijou per força os pes, dizendo. Muy poderoso senhor, peço vos, pois vossa beniuolencia, humanidade e vertude atodos he geral, qui é mi na desfaleça. Bé sey, que se por minhas obras me julgardes, nenhua rezam terey, que me escuse de graue pena; mas aqui pode soprir vosta condiçam real, custumada a perdoar toda culpa. Eu, senhor, sam o velho, que por minha desauentura, depois de ter hidade pera repousar de meus maos penfamentos, quis vir a vossa corte exercitar minhas obras, fegundo sempre costumey. E fengindo necessidade, que na tinha, me deste vosso neto. Floriano pera socorro do que vos pedia. Entam, contando lhe por estenso o mais, que passaua, lhe disse que elle o enuiaua a fua magestade; pera que sabendo a verdade, o descansasse do cuydado, é que poderia estar. Por certo, Alfernao, disse o emperador, vos me tendes posto em húa das maiores afrontas, em que me nunca vi. Nam sey que paciencia baste pera perdoar o odio, que

vos tenho, se nam fora trazendo me nouas da saude de meu neto: eu dou muitas graças a deos, que de vossos pensamentos e yra de Co-Iambrar o liurou. Outra ora eu terey milhor resguardo no que me cumpre, vos sereis exemplo pera me enfinar o modo, co que me ey de fiar de lagrimas fengidas, caas muito aluas e hidades cansadas. Arlança agardeço eu o que neste caso sez: se a minha casa vier, eu lho pagarey de sorte, que fique contente. Aqué daqui mais deuo he aa tormenta do mar. que foy causa de sua saluaçã. Vos yuos repousar, e em minha corte podeys esperar por elles, ou yrdes vos, qual mais quiserdes, que d'oje por diante estais é vossa liberdade, e eu quero me yr a emperatriz, dar lhe essa noua, deque ao presente está mal certas ella e fuas filhas. Mas como quer que a este tempo ia acousa andaua espalhada pollo paço, primeiro que o emperador se leuantasse, veo ella có Gridonia polla mão, e tras ella Polinarda e a princesa Lionarda, que nam era a que menos sentia a perda do seu caualleiro. O emperador as recebeo dizendo. Bé vejo, senhora, que tardey em vos nam yr buscar mais cedo; mas o desejo, que tiue, d'ouvir todo o que aconteceo a vosso neto e perigos:, que passou, me deteue. Enta, fazendo as sentar, mandou a Hhh ii

Alfernao que lhe contasse tudo de nouo. Alfernao, a quem esto era graue, por nam trazer tantas vezes suas maldades a campo, o fez muito contra sua vontade, deque aquellas senhoras lhe cobraram odio mortal, que nas molheres sempre a yra e desejo de vingança esta prestes e o perda mais arredado. E nam podendo sofrelo ante si, fizera co o emperador que o despedisse; de que Primaliam leuaua muito gosto, em ver o pouco sofrimento, que nellas auia. A este tempo aconteceo outro caso nouo, pera que o prazer de todo fosse perfeito, que ouuiram muy gram grita no terreiro do paço; e era, que como aquelle dia Albaner, escudeiro do principe Beroldo, que trazia a Colambrar por mandado do caualleiro do Tigre, chegasse e entraffe co'ella pollo terreiro, todo o pouo acodia pela uer, como a húa das cousas mais monstruosas, que nunca naquella terra se vira. Os moços e rapazes faziam tamanha matinada. que soaua por todo o paço e cidade. Entrando Albaner na sala, onde o emperador estaua, co Colambrar polla mão, fez ainda muito mor abalo, que o auiam por cousa noua e nam sabia o que fosse. Alfernao tanto que a vio e conheceo, acabou d'assentar que tudo era perdido. Chegando se mais a ella, lhe dis-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. se. Pareceme, senhora, que a desauentura, que me aqui trouue, alcançou tambem a vos: peço vos que a recebays co paciencia, pois a fortuna assi quer e de longe o trazia guardado. Quando Colambrar, que te li ocupara a vista no emperador e naquellas senhoras, se virou contra Alfernao e o conheceo, sospeitando que lhe fizera algua treyçam, pollo ver tam d'asossego, deu hu grito tam fora do costume das outras molheres, que parecia que a sala se fundia; tras elle sayra hus soluços roncos do mais fundo do peito, tam espantosos e triftes, que a emperatriz e aquellas princesas co suas damas na podia sofrella, e auia doo e medo della tudo juntamente; porque, alé de ser demassadamente grande e sea, ter o rosto espantoso, mal assombrado, o choro a fazia muito mais fea. Acabado das lagrimas dar lugar aa lingoa, disse co voz ronca e temerosa. O Alfernao, nisto parou a confiança, que sempre em ti tiue, o amor co que Brauorante, meu marido, te tratou? que he de Arlança, minha filha, onde a deixafte, a que imigos a entregaste, que assi me fizeste orfaa della, fiandoa eu de ti? Senhora, disse Alfernao, be se parece que me tratays como que nam sabe o que passa: duvidardes minhas obras e lealdade nam he muito, que por natunatural vos ve, em nenhúa cousa ser confiada perfeitamente. Ainda agora acabey de contar duas vezes minhas desauenturas, tornalas ey a contar outra, e será tres, pera que saibais o que me deueis e pouco que vos e eu, deuemos aa fortuna. Entá contando lhe tudo o que por elle passara des do dia, que se della apartou, te aquelle, assi como o contara ao emperador, lhe disse mais: Arlança, vossa silha fica contente de si, dizendo, que se quiserdes que como may vos trate, he necessario fazerdes vos amiga de qué nunca fostes. esquecerdes vos da morte de vossos filhos e do odio, que tinheys ao matador delles, se na que sera forçado, alé da perda de seus hirmãos, que percays també a ella. Creme, Alfernao, disse Colambrar, que sobre toda minha desuentura nenhúa cousa estimo né me doe tanto como as palauras, que me dizes e ouço dessa, que pari. Prouuera aos deoses, que o fim. que vi de todos meus filhos, vira della, antes que chegar me minha vida a estado d'a ver contentarse do destruydor de seu sangue. Ja agora venham todolos desastres, que o mundo pode dar, que nam os sinto, né os temo, né quero nenhú bé atroco de meu mal. Como a paixă daquela noua fosse grande, nă se podendo ter em pe, se sentou no meo da casa; qua-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. quasi morta, cerrando se lhe os espritos de todo, de sorte que por algu espaço nam pode falar. No qual Albaner teue tempo de dar sua enbaixada ao emperador e lhe contar tudo, o que na ilha profunda passara, a morte do gigante, a cruel batalha, que o caualleiro do Tigre ouuera co'elle, a de seus sobrinhos co Beroldo, Platir e Daliarte, de que Primalia e Gridonia estauá be contentes, vendo as altas cauallarias de seu filho. Contou lhe mais. como a ilha ficaua polo caualleiro do Saluaje, e Argentao por gouernador della, e elles partiram pera a ilha perigosa, onde estaria hus dias e tornaria na via de Costantinopla. Ja sey, disse o emperador, que todalas boas venturas se guarda pera Palmeirim: se eu soubera, que elle leuaua ta boa guia configo, como Daliarte, ouuera pequeno medo de Floriano se perder. Ja os quisera ver em minha casa, que minha desposiçam me diz que ey de logralos pouco chamando outra vez Alfernao, lhe perguntou se a tençam do caualleiro do Saluaje era andar muito tempo em Espanha. Senhor, disse elle, te mostrar a Arlança o castello d'Almourol. Isto ouuio muy bem a princesa Lionarda, e como que ja estaua entregue ao amor, pesou lhe daquella jornada, crendo que a vista de Miraguarda podia nelle fazer algua mudan-

dança: de outra parte tornaua a cuydar, que achandose la, faria batalha c'o guardador de seu escudo, e que vencendoo em nome della, seria mais seu louvor. Poré antr'estas duas diferenças, a que lhe mas doya, essa receaua, qu'era, poder se namorar de Miraguarda, e ficar ella c'o cuydado posto em homé, que tivesse o seu em outré. Polinarda, que lhe sentio este medo, como també trazia o sentido naquellas cousas, lhe disse. Senhora, deixay andar vosso caualleiro por onde sua vontade o leuar, qu'eu vos afirmo que nam ha cousa no mundo, que lhe mude a co que daqui partio, e o tempo vos mostrara se o conheço bé ou mal, né ajaes medo aas mostras de Miraguarda, que na soys vos que o deua ter de ningué. Senhora, disse Lionarda, a vos na se pode encobrir o temor, em que estou, se.fora outra pessoa, encobrirao, poré pera co vosco, eu vos digo, que viuo nesse receo, e folgo que mo tireis com essas palauras, que por seré vossas me descansam. O emperador mandou a Alfernao, que dissesse a Colambrar, que visse que sua paixa na se podia curar co outra mayor paixă, que se consolasse e cresse, que naquella casa acharia muito bo gasalhado por ser may d'Arlança; e se em tanto que ella vinha, se quisesse fazer christaa, que lhe

faria tanta merce e honra, que co'ella podesse esquecer parte de sua pena, mas como Alfernao lhe quisesse fazer esta arenga, Colambrar, nam podendo sofrer ne ouuir tais palauras, determinou fazer hu feito nouo e nunca visto, que posta na derradeira determinaçã de sua vida, tocada de desesperaçã e do fauor do diabo, se leuantou em pee, dizendo. Como, Alfernao, isto merece a se e confiança que de ti tiue, que te troques tam prestes da banda de teus imigos, que, nam contente de me renunciares e engeitares por elles, queres que renuncie e esqueça a ley dos deoses, em que naci e me criei e em que espero d'acabar? Ora aguarda, que eu darey sim a minha vida junto co teus pensamentos danados, pera que outra ora seja exemplo aqué faz o que nam deue: e lançando os braços nelle, o apertou có toda sua força, e leuantandoo do chão, se chegou a hua das janelas, que na sala mais perto desi achou, e antes què ninguem lhe podesse acudir, o deitou pera abaixo, e a si també tras elle, onde ambos acabară; que ale da altura ser muita, o terreiro em baixo era calçado de pedra dura, onde se tratară tam mal, que Colambrar morreo logo, por ser mais pesada, Alfernao durou tee outro dia. Ao emperador pesou muito disto e . Tom. II.

a Primalia també; mas a enperatriz e outras princesas solgaram, por se ver desabasadas de Colambrar, que andava assombradas della. E por ser ja tarde, se recolheo cada hú a seu apousento. A princesa Lionarda e a senhora Polinarda gastara algús espaços no contentamento, que recebera da boa noua, que lhe viera de seus seruidores, que te li na sora boa, antes tal, que as sazia muito tristes. Nisto passara algúas oras, que antrellas na auia nenhú segredo; qu'isto tem a verdadeira amizade.

### CAPITULO CXXII.

De como vieram os prisioneiros, que sicaua ens poder do turco, e soy solto Albayzar.

O outro dia, depois de passadas estas cousas, e dado sepultura aos corpos de Colambrar e Alfernao, o emperador có toda sua corte, restituydo ao prazer e contentamento, que d'antes nam tinhã, estando sobre mesa, preguntando a Albaner, escudeiro de Beroldo, principe d'Espanha por alguas particularidades da ilha profunda, entrou pella porta hú caualleiro velho, que por seu mandado tinha cargo da goarda do porto de Costantinopla,

### de Palmeirim de Inglaterra.

e co os giolhos no chão lhe disse. Senhor, se as nouas, que vos onté chegaram de vossos netos vos deram contentamento, né as que agora quero dar sam menos pera estimar. No porto desta cidade sam entradas quatro gales do Turco, em que vem Polendos vosso filho, có Belcar e todos os outros prisioneiros de vossa casa, qui é seu poder estaua. Quis volo sazer saber antes que desembarcassem, porque ninguem sentisse o gosto de trazer esta noua antes que eu. Tam sobresaltado ficou o enperador co'este prazer supito, deque tinha a esperança incerta, que sem dar outra reposta, se sayo polla porta da sala e deceo ao terreiro, quafi sem lhe lembrar a que hia ou como hia; que este esquecimento costumam trazer consigo as grandes alegrias, quando vé atempo, que se duuidă e muito desejă. Sendo ja em baixo, achando se desacompanhado, se deteue hu pouco, sentado em hu poyal, esperando que lhe trouuessem em que caualgar. E caso que muitos dos que alli chegara lhe quisera falar e dar o prolfaça de seu contentamento, a ningué respondia, que tinha o juyzo e sentido ocupado é suas boas venturas, socedidas húa tras outra, e pedia a nosso senhor, que co algua pequena desauentura se purgassem. Que natural he de discretos, tras obé esperar Iii ii

algu reues, e quando a fortuna em mayor felicidade os poser, entam auerlhe mayor medo. Có amaginaçá destas cousas de mestura co'a alegria de ver os seus em enteira liberdade. deque algu tanto viuia desconfiado: banhaua co lagrimas suas reaes caas, lembrando lhe també quanto no derradeiro coartel de sua hidade o tomaua aquelles acontecimentos alegres e quá pequeno tempo de vida lhe podia ja ficar para lograr o gosto delles. Estando enuolto antre huas e outras maginações, chegou o principe Primaliam seu filho, a que ja fora a noua das vindas das galees, que o fez caualgar; e affi com pouca companha se forá ao porto, onde os seus desembarcaua. Las achara a mor parte da gente da cidade, porque todos affi principes e senhores, como de toda calidade acodiră aquella parte co desejo de ver os prisioneiros. Ja a este tempo Polendos estaua em terra desembarcado com Belcar, Onistaldo e outros muitos. O emperador se deceo a pe, por lhe fazer cortesa, e os abraçou hu e hu. E posto qu'este recebimento fosse par'ele hua das mais alegres coufas e dos mores contentamentos, que sua vida passou, toda via recebia pena de ver que Polendos e quafi a mor foma daquelles seus caualleiros trazia consigo as verdadeiras sinaes e mostras de sua desauen-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tura. Que os mais delles vinha co'as barbas crecidas fora de compaño, o carão do rosto amarello e as desposições fracas e be cansadas; e algús, que de Costantinopla ao tempo da partida de Targiana fora mancebos e gentis homes, agora vinha ao contrairo, que traziá os cabellos brancos, os membros enuellecidos: nenhua cousa auia nelles, que na desse testemunho da vida, que passara. Pois, depois de saydos em terra, o emperador os recebeo co'aquelle verdadeiro amor, que sempre lhe tiuera. A Belcar teue nos braços apertado grande espaço, que lhe lembraua, que o criara em sua casa de pequena hidade, co tanto amor como a Primadiam seu filho, sem fazer nenhua diferença antr'elles, affi no modo do feruiço, como na criaçam, pot ser filho de sua hirmaa e de Frisol rey d'Ungria, seu verdadeiro amigo; e sobre tudo, que pollo seruir, se fora co Targiana aquella desestrada jornada, pera onde fora mancebo bé desposto e agora tornaua ao contrairo. Assi que a lembrança destas cousas o fazia sentir algú tanto menos a boa uentura da quelle dia. Ja pode ser que també aquella ora lhe lembrasse, que pois via velhos aquelles, que co reza podia ser seus netos, cepresentasse na fantesia sua hidade delle propio,

pio, que segundo regra de natureza, podia durar pouco, e que desse pensamento lhe nacesse a mayor parte da tristeza, que entam mostraua. Que tendo Belcar nos braços, lançaua muitas lagrimas, que poderia vir do cuydado destas cousas. Nã he muito sospeitar se isto delle, que natural he os velhos trazeré sempre a ocupaçam do espirito nas cousas da vida, o fim ante os olhos, o pensamento nos vicios, deque o temor da morte os nam desuia. Posto qu'isto se na deuia entender neste excelente principe, que de todalas vertudes era dotado. Recear ou temer seu derradeiro fim na he muito, que lhe vinha por natureza, como a homé humano composto da forma e materia dos outros homés. Depois que assi esteue co Belcar algu espaço, e teue comprimento co todos, em especial co Onistaldo, filho de Recindos, tornou a Polendos seu filho, e despedio de si toda a tristeza e lembrança, do que o fazia triste; e co o rosto alegre lhe lançou os braços encima e encostado a elle, se partio pera o paço, sem querer caualgar, indo e praticando em sua viaje e perguntando lhe por Targiana sua amiga. Primalia se meteo antre Belcar e Onistaldo, e assi desta maneira cada caualleiro daquelles, ocupado de seus amigos, seguiá o emperador. Chegando

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 43

ao paço, achará ja a emperatriz có toda sua casa, que os estaua esperando, e forá della recebidos cada hú segundo a calidade de sua pessoa. Logo os mandará apousentar pera repousar do trabalho passado. Os principes sorá agasalhados dentro na casa do emperador, segundo sempre costumaua, quando chegaua de semilhantes lugares; mas antes que acabassem de se despedir entrou polla sala hú escudeiro Turco, que chegando ao emperador em presença de todos, lhe disse. Senhor, Almançor, embaixador do gram Turco, diz, que por te na estoruar o contentamento e alegria, que na vista dos teus recebeste, nam quis sayr em terra e os mandou desembarcar a elles. Pede te. se nisto vsou algua descortesia, lha perdoes, pois sua tençam o salua, a menha te vira ver e dar sua embaixada, co'aqual espera algu tanto escurecer o preço deste dia. Por certo escudeiro, disse o emperador, que me acho hú pouco alcançado em nam lhe falar, nem preguntar por elle, e se nisto ouue algu erro, també me deue desculpar o aluoroço destes homés, que me fez esquecer de tudo; poré se ahi ouuer em que emendar este esquecimento, eu o farey co boa vontade. E pois a sua he dormir esta noite nas galees, a menhá nos veremos, onde satisfarey a pouca lembrança d'oje.

quanto na vir Albayzar é sua casa, na tendo de sua parte mais segurança, que a palaura de Targiana sua filha, que tomou por penhor e fiança d'estar seguro e fez entregar os vossos. Ella vos pede, que a desempenheys co mandarme entregar Albayzar, que o turco sobre este caso nam me mandou, que vos dissesse nada: auida reposta disto, vos darey outra embaixada de sua parte, co que na sey quanto folgareys, por ser cousa, que ja agora na pede a vossa hidade. Ná sey o que isso he, disse o emperador, mas sey vos dizer, que ta insinado me té a fortuna a ver cousas grandes. que nam sey se me podera mostrar algua, que tema muito. Aa senhora Targiana tenho em merce o que por mi fez cerca da soltura dos meus, e pesa me do odio e imizade, que seu pay quer ter comigo, que, soo pela conuersar, quisera que fora ao contrairo. A confiança, que lhe fica de cuydar desempenharey sua palaura, na he errada, e lhe ve de me conhecer milhor, que seu pay, que, por carecer deste conhecimento de minha pessoa, carece també da confiança, que de mi se deue ter. A ella mereço eu todalas merces, que me faz, e soo na vontade, que mesica de lho pagar e seruir, acho que sam merecedor de mas fazer. Quanto a Albayzar eu tenho escri-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 443 to a Recindos rey d'Espanha, que mo mande, ja co'a certeza desta troca, e nam creo tardara muito, por isso deueis vos deter algús dias, que na pode tardar, e co'isto sereys auiado e o Turco seguro de seus receos e a senhora Targiana seruida. Pois mais cedo do que vossa Alteza espera, creo que sera aqui, disse o embaixador, que vinte dias primeiro, que eu embarcasse, partio húa galee pera Espanha, em que vay a donzella, que da outra vez mandou a princesa Targiana co recado de minha vinda al rey Recindos e Albayzar. que, co a certeza dos vossos sere ja nesta terra, deue tardar menos; e pois quanto a isto ja nam ha que falar, te vir de la algua noua; digo que esta carta de crença mandeys ler e depois vos direy o mais, que me foy mandado. Tirando do seo hú purgaminho dobrado é sellado có o sinete e armas do turco, lho meteo na mão. O emperador o fez abrir e ler, e vendo que na dezia outra cousa, se na que tudo lhe desse enteiro credito, lhe mandou que dissesse o que queria e ao que fora enuiado. Senhor, disse o embaixador, be cuydo tereys na memoria a vinda da senhora Targiana a vossa corte, a maneira, có que veo, tirandoa vosso neto por engano de casa de seu pay. E porque depois que ella esteue em vosso poder Kkk ii

e da emperatriz 2 recebeo della e da senhora Polinarda vossa neta e de vos tantas merces e honras e tá bó gasalhado, que pera sempre a poeram em obrigaçã de volas seruir; diz o turco, meu senhor, que posto que pollas imizades passadas desejou toda sua vida fazer vos guerra e conquistar este imperio, sendo pera isso requerido de seus vassallos, rogado de seus amigos; tendo agora presentes os rogos de sua filha e a obrigaçã, em que vos esta por sua parte, quer vossa amizade e poer em esquecimento todolas imizades passadas, co tal condiçă, qui é hua cousa lhe façays justiça, que, segundo de vos se diz, elle vos té por tam justificado, que nas cousas, que vos mais doere, querereys mostrar vossa vertude; e quando lha negasseys, sera forçado vingarse por força da justiça, que lhe na fizerdes por vontade; e he que toda via lhe entregueys ou mandeys entregar o caualleiro do Saluaje pera delle mandar determinar segundo seu maleficio. E pois em todo soys perfeito, que nisto nam careçays da vertude, qui é vos ha. Se na que desde aqui torna a engeitar o desejo e boa vontade, que vos té e té de vossa amizade, desafiando a vos e toda vossa corte com animo danado, pera tomar a mais cruel vingança, que se nunca vio, nam quisera, disse

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 245 o emperador, que pedindo me justiça fora co ameaços, porque ainda que tiuesse vontade d'a fazer, esses medos ma estoruaria; quanto mais, qui eu nam tenho que elle por nenhua via tenha justiça no que pede. Se diz que Floriano trouue sua filha, eu o confesso, mas foy por seu mandado e rogo della. Em sim, eu ey por tempo perdido dar desculpas neste caso, baste que o caualleiro do Saluaje nam entregarei por nenhú preço, se nam a qué o estimar tanto como eu. E qu'eu quisesse, nam querera elle, que viue configo, ne seu pay, que he hu principe poderoso. Se toda via esta rază me nă basta, pera nă ser desasiado, seja muito em bora, pesame na ser é tempo, que co'as armas lhe podera mostrar o pera que fuy; e pera enta quero o caualleiro por companheiro, antes que esperar aa cortesia, que co'elle o grá turco querera vsar. Esta he a reposta, que neste caso vos posso dar. Agora podeis repousar, e como vier Albayzar, podereis yr vos, se vos o tempo der lugar, e se nam, em quanto aqui estiuerdes, se vos fara a honra e gasalhado, que mereceys e eu desejo. Bé sabia eu, disse o embaixador, que esta era a reposta mais certa, que minha embaixada auia de ter; mas pois tenho comprido o aque vim, na falarey mais nisso. A este tempo se leuan-

tou Polendos, pedindo so emperador, que lho desse por hospede o tempo, que alli estivesse, e leuandoo pera sua pousada, lhe soube muy be mostrar quanto co mais humanidado se trataua os imigos, qué casa do turco os amigos. Primalia ficou contente do que seu pay respondeo, porque nelle nenhua moderaça né temperança auia, vendo a soberba, có que as palauras destes embaixadores do turco vinhã sempre mesturadas. Qué crera que a princesa Lionarda na sentio pedir o caualleiro do Salnaje pera ser sacrificado antre seus imigos, por certo em quanto o emperador na acabou de the dar o desengano, sempre seu coraça estene ocupado d'hu receo temeroso, nacido do amor có que a primeira vez o olhara. Né foy tá secreto o medo, em que se entá vio, que tho nã sentisse a senhora Polinarda, có que depois da emperatriz se recolher a seu apoufento, apartadas da outra companhia praticara no caso. Como Lionarda na soubesse nada da vinda de Targiana a aquella corte, pediolhe, que lho contasse, de que lhe depois pefou, que ouvindo dizer do preço e fermosura della, o muito que fizera pollo caualleiro do Saluaje e o esquecimento, co que a depois tratara, o teue por homé sem sé, sem amor, né ley, desamorauel por estremo, pefan-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. fando lhe ter posto seu amor em que o na sabia ter a ningué; e c'o cuydado, que lhe naceo deste nouo cuydado, começou imaginar de que maneira o varreria da vontade, pedindo pera isto confelho e ajuda a Polinarda. Poré ella lhe foy aa mão, pesando lhe de tamanha e supita mudança, buscando palauras, co que a mais arreygasse na primeira tençam, dizendo: senhora, credes vos que o que Floriano víou có Targiana se possa víar có vosco? Deuia vos lembrar, que o amor pera co? ella na lhe era licito, ne onesto, mais qui e quanto lhe fosse necessario, que elle estaua catiuo em poder do grá turco, e pera sayr ná teue outro modo, se na o que ella lhe deu. Pois depois nam quereis, que lhe lembrasse que era christão e ella moura, e que, co fazerlhe a vontade a ella, ofendia a deos? Por certo, pior julgado ficara, se outra cousa fizera; mas co vosco na se deue esperar isto, que sois mais fermosa que Targiana, ta gram senhora como ella, mereceis que vos sirua todo o mundo, dina de terdes esta confiança, e muito mais dina de culpa, se a perdesseys algú ora. O caualleiro do Saluaje he vosso, em vosso nome cuyda que desbarata qualquer afronta, né quer nenhu be, se nam o que por esta via alcançar; por isso na aja e vos cousa, que dessaça ef-

esta certeza. Senhora, disse Lionarda, tanto podeys comigo, que, có o que me dizeys, troco logo a vontade, vendo cousas, que me fazem duuidar, que me lembra, que anda por Espanha co muitas molheres tras si, mostrando amor a todas, na sey que em tantas partes o reparte, como n'algúa o pode ter certo. Senhora, respondeo Polinarda, na tragays aa memoria cousas ta pequenas, que nam sam essas as que vos a vos deué lembrar, né que a elle o façă esquecer. Islo sam brincos, que sempre costumou, lembra lhe em quanto os vee, depois que os perde de vista, na lhe lembra se os vio. Todas suas lembranças sam em vos. isto crede e siay uos de mi, que o conheço de mais dias. Tamanha força tiuera estas palauras, que amansara de todo a Lionarda; e co'isto se fora lançar, desejosas de ver o sim a cuydados incertos, qui é quanto na descansam a qué os té, ná se passam sem trabalho.

#### CAPITULO CXXIII.

De como o caualleiro do Saluaje chegou a corte de Espanha, e o que nella passou co Albayzar.

Lgus dias esteue o embaixador do tur-A co na corte do emperador, esperando por Albayzar em componhia de Polendos, que o trataua be ao reues do que lhe a elle fizeră em Turquia. O emperador co Primalia e algús seus priuados gastauá muito o tempo no muito que se diuia a Targiana, louvando bondade tá enteira em pessoa nacida de homé tá danado e de ta maa inclinaça; porque os prisioneiros na sabia falar em al, se na nas muitas merces e honras, que della receberá contra vontade de seu pay; e sobre tudo auia por certo, que suas lagrimas os remira, e que a custa dellas foram comprados e tirados da prifam. Pois, deixando a elles, tocaremos no caualleiro do Saluaje, que, segundo conta a historia, depois que no reyno d'Espanha venceo os quatro caualleiros da floresta e ganhou as donzelas, caminhou tanto por suas jornadas, que hú dia quasi vespora chegou a cidade de Brusia, que agora se chama Toledo, onde Tom. II. LII

onde entă estaua el rey Recindos, contente e alegre pelas nouas, que lhe viera da soltura de seu filho e dos outros caualleiros, qu' estaua em poder do turco. Chegando ao terreiro do paço, leuando as armas trocadas, por nă ser conhecido polla deuisa do Saluaje, que assi acustumaua esconder nos lugares, onde se queria encobrir, se deteue co o elmo enlazado, e mandou hú escudeiro có recado aa raynha e as damas, que Arlança e as outras donzellas, que trazia consigo, lhe pedira, que na quella corte quisesse mostrar algua cousa do preço de sua pessoa; e como fosse pouco auarento de suas obras, quis lhe fazer a vontade. O escudeiro se foy ao apousento da raynha, onde també achou el rey, que jantara co'ella, e lançando os olhos a toda a casa, posto que vio muitas damas e alguas fermosas, be lhe pareceo, que tudo o que via em comparaçã da grandeza da corte do emperador, na qual ja estivera, era quasi nada. Acabado de passar por esta maginaçam, fez seu acatamento al rey, e posto de giolhos ante a raynha, disse em alta voz. Senhora, hú caualleiro estranho, em cuja companhia venho, diz, que passando por esta terra desejoso de seruir al rey, trazia determinado co nenhu de sua casa fazer armas, ainda que a fortuna ou o tem-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tempo ofrecesse cousa, em que lhe fosse necessario: agora forçado d'alguas donzellas, que traz em companhia, aqué nam pode sayr da yontade, lhe conuem nam seguir a sua: pede de merce a vossa A. aja por be, que se algus seruidores sobre a fermosura de suas damas se quiseré combater co'ele, o possam fazer, e nã pede este licença al rey, assi por ser cousa desta calidade, como por na mostar que ve a sua corte co desejo d'o desseruir. Muito folgou el rey e a raynha de ver em sua casa auentura daquella sorte, pollo pouco custume, que alli auia dellas; que tudo se guardaua pera a corte do emperador, onde todolos caualleiros famosos queriá yr dar toque a suas obras. e algúas, se aconteciam em Espanha, erá no castello d'Almourol; e por isso acorte carecia dellas. El rey vendo a raynha embaraçada na reposta, e que punha os olhos nelle pera ver o que mandaua, lhe disse. Parece me, senhora, que lhe deueys conceder o que pede, assi por fazer a vontade a elle, como por nã agrauardes vossas damas; que todas quererá ver o que té em qué as serue. Se vossa. A affi quer, disse a raynha, pondo os olhos no escudeiro; podeis dizer ao caualleiro, que vos manda, que elle seja be vindo, pois no cabo de tanto pesar, como tee agora ouue nes-TAI ii

ta corte, lhe ve dar algu prazer e contentamento, que a licença, que pede dou a todolos que co'elle quiseré justar, e quando ouueré de fazer batalha, qu'el rey, meu senhor, por me fazer merce, lhe mandara segurar o campo; e se por oje quiser repousar, o pode fazer, que amenha auera tempo pera tudo. O mayor repouso eu descanso, qu'eu pera sua condicam finto, disse o escudeiro, sera achar, co qué possa correr alguas lanças; e pois vossa A. lhe outorgou as justas, agora vejā vostos caualleiros o que quere fazer, qu'eu voume co? essa reposta; e fazendo seu acatamento, se despedio. El rey se pos a húa janela, e vendo o caualleiro ja no campo, cercado de tantas donzelas, chamou a raynha; dizendo. Vinde, senhora, ver a mayor nouidade e a mais estranha auentura do mundo, que nunca vi quem co'a companhia d'húa foo molher, que custuma muitos dias, na afronte logo, e aquelle caualleiro pareceme que o que aos outros enfastia, a elle contenta. Por certo; disse a raynha, depois c'o vio, ná se pode negar que ellas lhe deue affaz, pois por huas na engeita outras; e crera, que pois as sofre todas, que era muito suas parentas, se antrellas na vira húa, que a meu parecer he giganta. Isso estaua agora olhando, disse el rey, e na verda-

## de Palmeirim de Inglaterra.

dade, ou este home he algu sandeu, ou por algu caso grande anda affi co seu fadayro. Estando nisto, veo Albayzar ao terreiro ver esta auentura, porque em sua pousada lhe derá a noua. Vinha em hú cauallo ruço, rodado, grande, desarmado e vestido ao modo espanhol, ayroso e gentil home. Chegando de fronte da janela donde el rey e raynha estaua, depois de se fazere suas cortesias, esteue assi praticando co'elles, lançando juizos fobre a vida do caualleiro das donzellas, as quaes palauras elle ouuio e a maneira de que o julgaua: e olhando a Albayzar miudamente, lhe pareceo be feito e aparelhado pera grandes obras e desejaua auer batalha co'elle, porque lhe lembraua as rezões, que ambos passara no castello de Dramorante o cruel. Mas deste pensamento o tirou hú caualleiro, que armado de todas armas, entrou no terreiro, desejoso de fer o primeiro, que a vitoria do outro leuasse. Caualgaua em hú cauallo fouueyro, crecido, as armas de prata e ouro a coarteirões, no escudo em campo negro hú ceruo branco, e co'a confiança, que trazia, depois de fazer seu acatamento al rey, quisera logo justar. Pore primeiro chegou a elle o mesmo escudeiro, que leuara a embaixada aa raynha, e difse : senhor caualleiro, diz o das donzellas,

que nam custuma dar suas cousas ta barato. que nam queira, que de seu trabalho lhe sique algú preço por galarda de suas obras, que lhe mandeys dizer, se vos vencer, que he o que ha de ganhar; que vos se o vencerdes a elle. leuareys húa daquellas senhoras, que consigo traz, qual mais vos pedir a vontade. Bé se parece, respondeo o outro, que meu amor e o seu sam desiguaes, que elle, d'as estimar ta pouco, lhe vé nam sentir o peso de as trazer. Dizey lhe, que húa senhora, a que siruo, nam me da tanto poder de si, que a possa auenturar co ningue, que venho aqui lhe fazer conhecer, que scu merecimento e fermosura he mayor, que de nenhua das que traz configo, ne quantas conhece; se isto poder leuar auante, nam quero mais preço, que o contentamento da vitoria, e que deste se deue tambem contentar, quando a ouuesse de mi; poré que lhe peço, que me mostre por qual da quellas se combate, e me diga seu nome pera saber o que ganhey. O escudeiro se foy co'este recado ao caualleiro das donzellas, a que pareceo bé a reză do outro, e quanto a dizer por qual dellas se combatia, disse que lhe dissesse, que a justa fazia em seruiço da mais fea, porque essa lhe parecia, que bastaua, que o nome nam o sabia a nenhua, que, se o vencesse, o sa-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. beria dellas. Be sey, disse o outro, que a soberba, co que vosso senhor aqui entrou, o ensina a ter tá pouco comprimento có qué o teue co'elle, pois agora quero ver se lha quebrarey deste encontro. Todas estas cousas, que passară de parte a parte, ouuiră el rey e Albayzar, e desejaua ver se as obras do caualleiro das donzellas deziá co'as palauras. E nisto baixas as lanças remetera hu a outro: como o caualleiro fosse dos milhores daquella corte e pessoa de muito estado e seruisse Polisia, silha do duque Ladislao, em cuja confiança lhe parecia, que poderia desbaratar todo o mundo, deu seu encontro co toda sua força no escudo de seu contrairo, e fazendo a lança em pedaços, lho falsou e chegou as armas sem fazer outro dano; pore o das donzellas, que sempre punha o risco mais alto, o deitou tă leuemente fora da fella, que quasi parecia, que nam lhe tocara, e como no outro ouuesse grande acordo, se leuantou muy prestes e arrancando da espada, quisera ver sepor batalha podia vingar a injuria, que recebera na justa; mas o das donzellas lhe disse. Senhor caualleiro, eu na mandey pedir licença mais que pera estes primeiros encontros, deixayme justar co'effoutros senhores, que ahi está, porque ja ao tempo qu'isto passaua, erá

no terreiro cinco caualleiros, e se de suas mãos ficar pera poder fazer batalha, comprir vos ev a vontade. Ainda que estas rezões fossem de receber, o caualleiro as ná quis leuar em conta, dizendo que por força auia de fazer batalha, se el rey na o atalhara có mandar lhe, que desse lugar aos outros, pois as condições, co que o das donzellas alli viera, o desobrigauă. O caualleiro se desuiou, descontente de nă chegar cổ sua fortuna ao cabo. Logo sayo outro d'antre os cinco, armado d'armas de roxo, no escudo em campo verde húa floresta co toda a enuençam de boninas, que a natureza pode dar. E posto que també sua valentia o ensinasse a ser consiado, teue a mesma dita, que tiuera o primeiro: desta maneira aconteceo ao terceiro e quarto. Parece me, disse Albayzar, que o caualleiro das donzellas nam as defende ta mal, que lhas possam ganhar sem trabalho. E porque nestes encontros quebrara tres lanças, que trazia, o quinto se deteue, esperando lhe viesse outra. Albayzar lha mandou dar d'alguas, que tinha pera sua pessoa, porque as vezes justaua, e era negra e o ferro dourado. O das donzellas a nam quiz, dizendo a que lha daua. Dizey a Albayzar me perdoe nam aceitar essa lança, que o pouco amor, que lhe tenho, me fara engeitar tudo

de Palmeirim de Inglaterra. 457 delle. È tomando outra, que lhe deu hu escudeiro del rey, sem mais detença remeteo ao quinto, que o sayo a receber, e o encontrou com tanta força, que fazendo lhe rebentar as cilhas, deu co'elle e co'a sela por as ancas do cauallo, e foy de maneira, que algu pouco esteue desacordado: e indo por diante, co'a furia do cauallo, foy ter junto das janelas del rey pegado co Albayzar. Como Albayzar de sua condiçă fosse altiuo e soberbo e estiuesse enojado de lhe engeitar sua cortesia, vendoo tam perto de si, o tomou por his braço, dizendo. Do caualleiro, be sey, que de me na conhecerdes, vos ve tratardes co desprezo minhas cousas, e por isso vos perdoo. Ná perdoeys, disse o das donzellas, que eu vos conheço muito be, e sey que soys Albayzar soldam de Babilonia, que por comprar huas brigas co vosco, darey o que na tenho. Ja vos nam ficareys sem ellas, disse elle, pois també me sabeys o nome, e se quiserdes agoardar que mande por minhas armas, co'esta lança, que engeitastes, vos castigarey; e quando a fortuna vos fauorecer tanto, que fiqueys pera mais, faremos nossa batalha, e nella vos ensinarey, co que cortesia se ham de tratar minhas cousas: ja vos quisera ver armado, disse o das donzellas, que tam afinha me atreuo · Tom. II. . Mmm

a desfazeruolas armas no corpo, quá prestes as vos podeys armar. Albayzar mandou logo por ellas, e el rey por hú cauallo pera sua pessoa, em que veo ao terreiro, pesandolhe daquella discordia, que nam queria, que a Albayzar acontecesse algu desastre naquelles dias, primeiro de ser entregue ao emperador, em cuja mao estaua os prisioneiros, que dera a troco delle; e tinha em sua vontade por nenhua via consentir batalha antr'elles, que temia as forças do caualleiro das donzellas. A raynha estaua contente de ver aquelle acontecimento e suentura em sua casa e as damas també, por ser cousa noua na quella corte, em especial aquellas, que podiá passar o tempo acusta d'alguas, cujos seruidores forá desbaratados; e auia que as donzellas vinha be acompanhadas, e ser cousa dura podellas ganhar ninguem, em quanto as o seu guardador quisesse defender. A húa soo cousa na sabia dar reza, como hú caualleiro tá estremado se deixaua vencer de molheres, que na fermosura na fazia nenhu estremo; e huas dezia as outras, que pois em nome da mais fea mostrara tamanhas obras, que faria quando se combatesse pola mais fermosa? Assi que nisto passaua tempo, huas rindo, outras sentindo o desastre de seus seruidores, que assi he tudo, o que da prazer a hu, entriftecer a outro.

#### CAPITULO CXXIV.

Das grandes justas, que antre o caualleiro das donzellas e Albayzar ouue.

T A6 tardou muito que dous escudeiros de Albayzar lhe trouueram as armas, que erá de negro e ouro, o ouro em menos cantidade que o negro, de sorte que quasi se via por hua saudade, co que eram mais louçaas e galantes. Acabando de se armar, tomada a mesma lança, que o outro lhe engeitara, disse contra el rey. Peço vos, senhor, por merce que me nam estorueys vingarme do desprezo, co que m'este caualleiro tratou, qu'eu na creo queirays que em vossa corte me seja feito nenhu. Senhor Albayzar, disse el rey todo seruiço, que podesse, queria que se vos fizesse em minha casa, e nam cousa, de que recebessedes escandalo; porem quanto auer batalha co este caualleiro, nam o ey de consentir, que nam sey o que sucedera, e o emperador teria de que se queixar de mi. Bé creo. disse Albayzar, qu'esta lança me acabara de fazer contente, e quando assi nam fosse, ja eu m'agrauarey de vossa A. me na deixar chegar ao cabo có meu desejo. Pera que sam tan-Mmm ii tas

# AGO. .....P-ATRIT BIH. . ~~

tas palauras, disse o das donzellas, justemos, se quiserdes, que depois, segundo a fortuna vos fauorecer, assi fareys: rogovos, disse Albayzar, que me digays que soys, ou como vos chamá, que por duas cousas o desejo; a huã, se me vingar, saberey de que alcancei vitoria a outra, que quando assi nao for lembrar m'ba vosso nome pera vos buscar em toda parte. Né nisso vos quero fazer a vontade. disse o outro, húa soo cousa vos descubro, e esta tomay por derradeira reposta, que sam o mayor imigo, que nesta vida tendes, e que d'el rey na nos deixar fazer batalha, fico bé agrauado, que ha muito tempo que o desejo, e agora cuydey de cumprir minha vontade à mas pois el rey mo estorua, algú dia vira em que a satisfaça. Se m'eu nam engano, disse Albayzar, agora vos conheço, e lembrame que vos vi em casa de Dramorante o cruel, e tambe tenho na memoria as palauras, que hi passamos, e prometouos, que se viuer, me lembre co'estas d'agora e seja causa de muitos purgaré a culpa, que vos foo me tendes, e entam nam auera padrinhos no meo, que me estorue a vingança, que agora podera tomar; poré esquecida esta manencoria, que sicara pera seu tempo, vos peço qui é nome de algua molher, que muito estimeys, queirays correr ί.,

DE PALMETRIME DE INGLATERRA. 461 hua lança comigo, porque, que a sua ha d'ofrecer em nome de Targiana, ha de ser em cousa de mais gosto. A que a vos parecer pior de todas estas, que trago em minha companhia, disse o das donzellas, essa tomo por valedora, e em seu serviço quero fazer esta justa e mostrar vos, que pera mi qualquer fauor basta. Toda via, disse Albayzar, vos peço que pelo que cumpre ao preço e autoridade de qué me isto faz pedir, querrays mudar a tença. Farmeys fazer, disse o das donzellas, o que na cuydey. Eu ha poucos dias, que tenho hu cuydado, a que me nam quifera, encommendare, le nam noutros casos moores: Agora, que mo assi pedis, quero em seu nome justar co vosco. E para que de todo siquevs contente vos afirmo, que he mais fermosa que Targiana, de tamanho merecimento como ella e na muito defigual om estado. Na me pergunteys que he, que este segredo goardo pera mi soo. Ja agora, disse Albayzar, nam quero mais detença, que na me fofre o animo louvores alheos em que na pode ter nenhu desprezo. Tomando ambos do campo o necessario, remetera hu ao outro co'a mais acesa vontade, que por ventura nunca se achou em algu delles; que Albayzar tinha diante de si o amor de Targiana, o odio e

aborrecimento de seu contrairo; o das donzellas a lembrança de Lionarda e ser aquella a primeira cousa, que cometia em seu nome, Assi que, encontrando se no meo dos escudos. fizera as lanças pedaços e passará por diante sem mais dano. Tomando outras, qu'el rey mandara trazer, correrá a segunda vez, e posto que se tornassem a encontrar em cheo na se trataram pior que da primeira. El rey estimaua muito a valentia do caualleiro das donzellas e desejaua saber que era, que de Albayzar na auia que dizer, que ja era conhecido e tido é muita conta por suas obras. Desta sorte passará a terceira carreira, e nesta forá os encontros de mais força, ou o causou, que andauá ja mais fracos, que o das donzellas perdeo hú dos estribos e quasi se encostou ao arça traseiro e Albayzar perdeo ambos e se abracou ao collo do cauallo. Corrido cada hú de lhe acontecer aquelle desar, tomaram outras lanças. Albayzar disse ao das donzellas. Peço vos, senhor caualleiro, que aja antre nos algu concerto e seja este; e antes que mais dissesse, respondes o das donzellas. Nas quero co vosco se na todo desconcerto, por isso nam cureys de palauras, que ou vos ey de derribar, ou nã confiarey mais em cuydados alheos, viuirey sem elles, como sempre fiz. Por certo, dif-

dille Albayzar, pouca cousa volos fara deixar, ainda quos muito estimeys, segundo em vos rejo; co tudo, peço vos ajaes por be, se vos derribar desta vez, que vos vays presentar de minha parte ao gigante Almourol e lhe digays que co vosco ey por desempenhada minha pessoa da obrigaçã, em que me poz Miraguarda, posto que ja estaua fora della; pore quo faço, pera que veja quanto pode hu encontro dado em nome de Targiana; e vos. se me derribardes, manday me onde quiserdes e faloey, co tanto que nam seja empedir minha jornada. Tá enfadado me tendes co vossos partidos, disse o das donzellas, que por me nam cometerdes outros, digo que aceito esse: e se este encontro nam me val pera acabar esta porsia, nunca mais os darey em confiança d'outré, encomendarey me a mi mesmo. ou e fim este caminho achey sempre mais certo. E tornando se arredar a hú do outro, depois de se encontrarem co toda a furia, que os cauallos podiá leuar, e as lanças desfeitas em rachas, se topará dos corpos e escudos co tanta força, que o caualleiro das donzellas perdeo ambos os estribos e sicou quasi sem acordo, e Albayzar, perdido todo juyzo, cayo no chão, e antes que tornasse em si, se passou algu espaço. O das donzellas, depois de tor-

par se aconcertar na sella, vendoo ainda desacordado, disse. Nã me parece que de nã auer batalha antre nos, soys vos o que perdestes menos; e mandando lhe tirar o elmo, ficou algü tanto c'o sentido mais esperto e conheeeo seu dano. El rey, pollo honrar, se deceo ape e o ajudou a leuantar. Albayzar, disfe o das donzellas, ja conhecerey o estado. em que vos vossa fortuna pos, o que quero de vos he, que na corte do emperador, pera onde estays de caminho, vos presenteis ante a princesa de Tracia, que ahi achareis. que vos parecera mais fermosa que Targiana. se vos o amor na cegar, e dizey lhe, que hu caualleiro estranho, que ao presente chamam o das donzellas, vos manda presentar ante ella, como pelloa, qui é seu nome se venceo. Poré que me pesa, sendo este o primeiro seruiço, que lhe faço, ser de menor calidade, do que eu quisera. Eu farey o que me mandays, disse Albayzar, pois foy postura d'antre nos, e co tudo algú ora, se eu viuer, presentarey essa vossa cabeça a senhora Targiana E vingança da offensa, que oje recebe por minha fraqueza. Desta vez ficareis assi, disse o das donzellas, que pera adiante, quando nos virmos nos entenderemos: vossa A., endereçando as palauras al rey, me de licença, que te-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tenho muito que fazer noutra parte e perdoe me ná lhe dizer que sam, que por agora ná he em mi, baste qu'estou a seu seruiço aqui e em todo lugar. Ná sam tam de bo contentar. disse el rey, que com tá pequeno comprimento me satisfaça, mas pois vossa vontade he nã vos conhecer, peçouos que algú ora passeys por minha casa menos encuberto, que soo pollo que vi de vossas obras, se vos fara toda honra, ainda que de vos mais nam saiba. Beijo as mãos de vossa A. disse o das donzellas. que bé sey que esse he vosso custume, e de ta real condiçă nam se pode esperar al. Entam. tomando nas mãos húa lança, das que sobejaram da justa, abaixou a cabeça é sinal de cortesia, e fazendo també seu acatamento aa raynha, se despedio em companhia de suas donzellas, que, vendo sua valentia, cada húa se perdia por elle e elle por todas, que assi era seu custume. El rey se recolheo co Albayzar, que de descontente na falsua ne queria lhe falassem, qu'isto he condiçam de homes agastados. A raynha quifera qu'el rey na deixara yr o caualleiro das donzellas, e aas damas pesou muito mais; porque todas sam afeyçoadas a cousas nouas. També receberá descontentamento do vencimento de Albayzar, que, pela conuersaçã do tempo, que alli estiuera, lhe dese-Tom. II. Nnn 12jauá vitoria, alé d'o elle merecer por obras: O caualleiro das donzellas, tanto que sayo da cidade, nam andou muito que nam anoitecesse, e acertou de ser em hua floresta algu tanto afastada de pouoado; mas por ser no verão, tempo, em que se pode gasalhar em qualquer parte, quis repoufar do trabalho passado e esperar a claridade do dia debaixo d'hús souereiros altos, onde auia hua fonte d'agoa clara e muy fingular. Ahi se deceo Arlança e toda a outra companha e depois de cearé algúa cousa, que configo traziá, se apartou algú tanto pela floresta, có tençá d'as deixar mais a sua vontade, e foyse lançar desuiado dellas ao pe d' hua aruore, onde co o elmo posto aa cabeceira começou maginar em Lionarda, e aquella noua lembrança lhe tirana o sono, poré tinha tá fracas rayzes nele, que có qualquer cousa o perdia. Aconteceo que neste tempo Arlança, aqué o seu amor mais atormentaua, vendo que as outras donzellas, vencidas de sono ou de trabalho, adormecerá, tendo o seu cuydado esperto, ja desesperada d'o ver esquecido della, na podendo dessimular sua pena, depois de ter configo mil diferenças namoradas, pondo a parte tudo o que a sua onestidade conuinha determinou hir buscallo, e chegando a elle, vendoo acordado, fe encostou

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. sobre as eruas e começou dizer. Oo caualleiro do Saluaje, bem bastara pera vos vingardes de mi o dano, que me tendes feito, e nã quererdes me fosse forçado padecer esta vergonha, que nam sam minhas cousas tá encubertas a vos, que nas mostras dellas ná conheçays minha vontade, e parece que te nisto me perseguio a ventura. Peço vos que agora, que de tudo vos descubro meu erro, me valhays; que se assi o na sizerdes, sereis causa de cometer outro mor. Acabadas estas palauras, cayo co'a cabeça sobre seus peitos, quasi sem acordo. Elle a tomou nos braços e com muitos afagos, fora de sua condiçã, a começou consolar, dizendo. Senhora Arlança, nam vos estimo tá pouco, que queira mostrar volo em obras danosas a vossa honra. Peçovos qu'esta desculpa ajaes por verdadeira; e se quereis que vos fale mais claro, digo vos, que minha vontade foy, em quanto vos nam deui muito, fazer o que vos pede agora a vos a vossa; mas depois que vos tiue outra obrigaçam, nam sam de ta mao conhecimento, que volo queira pagar em cousa, que té o contentamento breue e o arrependimento pera sempre. Eu comigo vos tenho buscado marido tal, qual me parece que mereceys, e guardo pera isto o estado, que sicou de vosso pay, que vos Nnn ii

eu farey dar e o mais, que poder juntar pera vos seruir. Na queria ouuesse em vos tacha pera perder isto, ou cousa, que me de pejo cometer a que vos possa merecer: peçouos me tenhais pollo mais certo amigo do mundo, apartay de vos effoutro pensamento, qu'isto he o que vos cumpre. Acabadas estas razões, a tomou pela mão e tornou co'ella onde as outras dormia. Mas Arlança aqué aquella escusa na pareceo be, co a dor, que tinha da vergonha, que passara, posto que na lhe respondesse, porque apaixa lhe emmudeceo alingoa. esteue determinada de fazer de si algu desmancho. E na achando em si nenhu modo de repoufo, acordou hua das donzellas, que era a que lhe deu a elle o anel no castello d'Alfernao. que a esta queria mayor bé e descubria suas cousas, e dandolhe conta do que lhe acontecera, lhe pedio com muitas lagrimas, que naquella afronta lhe desse algsi remedio ou conselho. Por certo, senhora, disse a outra, nam vejo cousa, de que vos deuays agrauar, que o caualleiro do Saluaje, se vos nega o que lhe pedis, ou o que delle desejays, he pera mais vossa honra, né creo, qui é homé tá esforça do e de tá real sangue caiba soltar palauras pera enganar ningué co'elas, se nam antes creo, que fara por vos mais do que promete. Por isso,

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. isto, senhora, descansay e contentay vos mais do que achastes nelle, que do que desejastes achar; e se me derdes licença, eu lhe pedirey que me diga co que vos determina casar, e també lhe porey diante vossa vontade, pera ver se se moue algua cousa. Arlança lhe lançou os braços no pescoço, dizendo. Bem sey, minha amiga, que sempre em vos tenho certo o caminho de meu descanso; peço vos que vades par'elle, e se o na poderdes vencer ao menos desculpa mey, porque na fique por tam maa. Ora, senhora, deixay me co'isso e vos repousay, na sinta estas donzellas nada, que seria infamaryos a vos e ami, e descontentar a elle. Entá hindo se pera onde o caualleiro se encostara a primeira vez, o achou ja desuiado, por Arlança nam tornar mais a el-Ie. A donzella chegou ao lugar onde jazia, que era ao pe d'hú azinheiro grande e sombroso, e achandoo lançado de bruços, lhe pos a mao nas costas e disse: que tam acordadas traz as vontades alheas, com menos repoufo auia de ter seu sono. O caualleiro do Saluaje ergueo os olhos, e vendo na ser Arlança, se leuantou em pe; e como esta donzella antre todas fosse a que milhor lhe parecesse, a recebeo co palauras diferentes das outras passadas, que era cheas de seu respeito, forjadas to-

das d'enganos compostas de seu desejo. Mas antes que despendesse muitas a donzella lhe disse : senhor caualleiro, eu venho pelejar co vosco; peço vos que vos senteys, ouuime de vagar e pediruos ey hua conta. Queria que me dissesseys, qual he a reză porque vos nă lembra que Arlança por vos servir negou sua may, fez o que ná deuia a seus hirmãos, perdeo o seu patrimonio, tudo de vossa causa, e sobrisso poe sua pessoa em vostas mãos e se acha desprezada de vos. Senhora, disse o do Saluaje, sam as noites ta pequenas e ha tanto que responder, que nam bastaria o espaço, que della esta por passar pera o poder fazer. Mas pergunto vos que escusa dareys vos a nam vos lembrar de mi, sabendo que volo mereço? Ja fey que as mais das vezes o grande amor se custuma pagar com o dio, que assi me aconteceo com vosco. Vos fazey o que quiserdes, tratay me como vos ensmar vossa condiçã, que tanto be vos quero, que co nenhú agravo deixarey d'os querer. È como antre estas palauras as vezes lhe posesse as mãos na roupa e tocasse tambem as suas e a achasse repousada, sem acidentes ne repostas asperas, soltou mais as redeas aa pratica e tomou mor despejo no tocar, de maneira que dandolhe a reposta, que desejaua, atornou mandar co'ella feita dona, coude Palmeirim de Inglaterra. 471 écufa, que te enta na fora. E có contentamento da embaixada fez mil castellos a sua senhora de cousas, em que nam falara. E elle d'hi por diante dormio seu sono em cheo, que te enta, o na ter passado por aquella auentura, ou o desejo de passar por ella, sho estoruaua.

#### CAPITULO CXXV.

Do que aconteceo ao caualleiro do Saluaje bindo pera o castello d'Almourol.

pos é seu caminho có suas donzellas; e porque sentio em Arlança pejo do que lhe acontecera, e que de corrida nam ousaua olhar par'elle como soya, se chegou par'ella, e praticando em cousas, que parecia de sua honra e proueito, a assossegue e segurou do pensamento, que tanto a atormentaua. Depois, tornando a praticar có todas em cousas de seu gosto, gastaua assi o tempo e sentia menos o enfadamento das jornadas; por Polisema, que assi se chamaua a donzella d'Arlança, có que a noite d'antes estiuera, como quem cuydaua que tinha nelle mayor quinha, pesaualhe velo praticar có outré; e tocada de ciumes sa-

zia deferenças no rosto, que lhe elle muy bé sentio, que neste caso nenhua dessimulaçã, moderaçã në sofrimento sabé mostrar; mas como o caualleiro deque ella queria ter posse, fosse custumado a na lha dar de si a ningué, ainda que a entendeo, dessimulava, e quanto mais sentia nela aquelles agastamentos, tanto co mayor despejo vsaua de sua condiçã. Que co húas praticaua, có outras zombaua, e a que entă menos parte tinha era ella, de maneira que sentindo, que seu querer arrufar se lhe fazia dano, tornou se d'outro bordo: quanto lhe mais doya algu desengano; mais o dessimulaua: assi por nam dar maa vida a si, como por na dar a entender o que lhe era onesto encubrir. O caualleiro pos logo o ponto em outra parte, e pollas mais fatisfazer todas, fem escandalo de nenhua, tomaua hu dia pera conuersar cada húa, e parece que ou lhes pareceo també, ou suas palauras era doces. ou ellas tá pouco discretas, que, antes que chegasse ao castellod'Almourol, todas hia arrependidas do que perdera, sem húa poder ser testemunha d'outra: assi sabia surtar as oras a tempo, que pera tudo tinha lugar. Acabado isto, chegou lhe desejo d'as perder a ellas, qu'esta era sua condiçã. Pois tornando ao mais que naquelle caminho sucedeo, escreue

ue se, que ao quinto dia, depois que partio da corte d'Espanha, caminhando hua tarde por hú campo raso cuberto de flores alegres e cores diuersas, fez decer todas, e fazendo capellas de flores, as pousera sobre os toucados e seguiră sua via, folgando e motejando hua da outra sobre qual era mais fea e menos ayrosa, ou tinha menos graça: de sorte que co' estes passa tempos de seu contentamento se sentia menos o caminho. Mas o fio deste prazer e aluoroço fe lhe quebrou com húa auentura. que no mesmo valle aconteceo, que da banda debaixo de sob húa aruore sayo hú caualleiro a maneira de gigante, grande e be proporcionado, em hú cauallo rosinho conforme aa grandeza de seu senhor, as armas de pardo có estremos de prata, no escudo em campo verde húa ydra de muitas cabeças, vinhã co'elle dous escudeiros, hu, que o seruia de lança, outro lhe trazia hua facha d'armas co o ferro dourado. Chegando perto, disse em voz alta contra o caualleiro das donzellas. Eu ha poucos dias, caualleiro, que me achey no castello d'Almourol, e depois de vencido do vulto de Miraguarda, quis vencer o guardador delle pera ficar em seu lugar, e por derradeiro sucedeome ao contrairo; pareceme que o fauor dela, que o outro teue por si, lhe deu Tom. II. Ooo

474

aquella vitoria, que suas forças ná eram pera tanto; e porque disto venho mal contente, quero me vingar no que me pode dar menos contentamento, por isso lançay sortes de duas cousas qual vos vé milhor, fazerdes batalha comigo e esperardes a fortuna della e no sim perderdes a vos e vossas donzellas, ou largarmas por vossa vontade: nisto vos determinav logo. que eu de muito colerico na posso sofrer detenças. Vos, amigo, respondeo elle, se cuydais que mi achareis menos defesa, que no outro, de que vindes descontente, estays enganado, que ando tá custamado a ná temer palauras asperas, né auer medo a corpos gigantes, que na sey fazer caso disso. Sey vos dizer, que sobre hua capella daquelas, que leua cada hua dessas senhoras, morrerei polla defender, quanto mais sendo pollas guardar a ellas mesmas. Vos, disse o outro, pareceme que vireis afeiçoado a alguma, e dahi vos vé mostrar animo e cuydareys que soys pera algúa cousa. Co tudo, porque eu sam muito de lançar mão de palauras mal enfinadas, quero vos ainda fazer outro partido, e he este. Essas senhoras sam noue, partamolas polo meyo, e o que leuar as quatro, leue antre ellas essa senhora mayor de corpo, dizendo isto por Arlança, que affi me parece que ficara o partido ygoal

vgoal. E pera que vejays qua bo sam de contentar, seja meu o menor quinhã. Outras tantas, como eu trago, vos quifera ver a vos. pera vo las tomar todas, disse o das donzellas, e nam vos dar nenhúa por nenhú partido, ainda que mo muito pedisseys. Por isso, ou as tomay por força, ou vos hi per vossa vontade, sena yr meei meu caminho. Ja me parece, disse o do valle, que, ainda que me pese, quereis que vos escandelize: ora olhai por vos. e dizendo isto abaixou a lança, que ja tomara ao escudeiro, e remeteo ao das donzellas, que també o veo receber: ambos se encontrara nos escudos sem se fazer nenhú dano, posto que o caualleiro do vale perdeo os estribos e esteue pera cayr, sena se apegara ao collo do cauallo. E ao paffar hú pollo outro s'encontrará c'os corpos dos cauallos; e como o do caualleiro do valle fosse mais forte e o do outro fraco e cansado do caminho, ná podendo sofrer o encontro cayo no chão, e podera fazer algum mal a seu senhor, se se primeiro na lançara fora delle, de que Arlança e todas suas amigas ficaram pouco contentes, temendo a fortaleza de seu contrairo. Porque, posto que pollo que tinha visto, tiuessem o seu caualleiro por estremado, agrandeza e forocidade do outro lhes fazia recear a Ooo ii

batalha. O do valle tanto que o vio no cha6 apercebido de se defender, e estiuesse escandalizado do encontro, que recebera, começou de recear mais do que antes receaua; poré como nelle nam ouuesse mostrar fraqueza, pos se també ape, e co'a espada na mão e o escudo embraçado lhe disse. Se quisesseys ser ta amigo de vos mesmo, que consentisseys no partido, que vos cometi, ainda agora o consentirey, porque tudo queria por bé e nada per força. Na cureys disso, disse o das donzellas, que aueys de pagar a perda de meu cauallo eo vos fazer yr a pe; e ná esperando por reposta, começou de o ferir; mas como no outro ouuesse moor resistencia, do que cuydaua, foy lhe necessario vsar de toda sua valentia. e ainda receaua o fim da batalha, qu'é seu contrairo auia muito esforço. Poré como a contenda durasse muito tempo, e o caualleiro das donzellas quisesse mostrar a ellas propias que seruidor tinham, o apertou, sem lhe dar hu momento de repouso, de sorte que de puro cansanço, mais que feridas ne perda de sangue, cayo a seus pes casi desesperado da vida. Mas como lhe tirasse o elmo, e tornasse en si, mostrando o caualleiro das donzellas que o queria matar, lhe pedio merce da vida. Outorgaruola ey, disse elle, co condiçam que saçais

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

cais o que vos mandar. Nã sey cousa, que nam faça por viuer, disse o outro; pois comué, que primeiro me digays, que soys, e depois disso, que no palafré d'hú de vossos escudeiros vays aa corte del rei Recindos, que do caualo me quero eu seruir pollo que me matastes; e de minha parte vos presentay aa raynha, aqué direys, que o caualleiro das donzellas, que ant'ella justou có Albayzar, lhe manda beijar as mãos e lhe pede de merce lhe perdoe o nam se descobrir a ella, né al rey, que da vinda, que vier do castelo d'Almourol, pera onde vou, o farev: e dizerlhe eis como foi nossa batalha e sobre que. Senhor caualleiro, disse o do valle, pois minha mofina me chegou a esta necessidade, farei o que mandays. Ami chamã Trofolante o medroso, se me ouvistes nomear. Muitas vezes o ouui, diffe o das donzellas. por isso nam me digays mais de vos, comprie al, que vos mando, se quereys desempenhar vossa palaura e sicar fora de tamanha obrigaçã. Entam caualgando no cauallo de Trofolante, que a seu parecer era hú dos milhores, que vira, e em que nunca caualgara, o deixou no campo co feus escudeiros, e tornou a seu caminho da sorte que antes hia, praticando em amores e cousas desta calidade, esquecido da batalha, como se a ouuera co outro

ho-

homé de menos conta. E porque deste Trofolante se diz no começo do liuro qué era e qua valente caualleiro, se na faz aqui mais mença. O das donzellas, que, como digo, hia gastando o espaço, que do dia estaua por passar, em amores co'ellas, fendo ja fora do valte, chegou a outro vale por onde corria hua ribeira alegre de pouca agoa e muitos aruoredos. E camiahando ao longo, vio que da outra banda caminhaua tres caualleiros d'armas lustrosas e loucăs, que emparelhando co'ele, estiueră quedos pelo olhar mais de vagar. Hú delles se adiantou hu pouco, bradando que se deriuesfe: elle tomou as redeas ao caualo e virou o rosto pera o poder milhor outir. Senhor caualleiro, disse o outro, eu tenho muita necessidade d'hua dessas senhoras; e porque nam sey qual dellas he mais pera contentar hu homé, vos peço que vos, que as conheceys, mo digais, porque da que vos mais fatisfizer, ferei contente. Todas me parece ami també, disse elle, que que mas tirar da mão ha de ser por seu justo preço. Pois eu, disse hum dos outros dous, non quero que a minha fique em vossa escolha; que, depois que olhei todas, aquella fenhora mayor de corpo me namora, porque posto que seja pouco fermosa, sua desposiçam me conuida a na saber desejar al, e mi-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. minha vontade me diz, que alli ficarey de todo contente. Eu tambem, disse o terceiro, ahi se me enclinaua o desejo, mas pois vos andastes primeiro, quero aquella outra, qu'esta junto della, acenando contra Polifema, que antr'ellas me parece mais gentil molher, por isso vos senhor caualleiro acerca denossa escolha estais desobrigado, agora podeys escolher a outra pera nosso aparceiro, eyr vos co as que sicaré; e das que deixardes, na ajaes doo dellas, que sera be agasalhadas. Pois eu ando noutra vol-' ta, disse cho, e que quiser à sua, passe áque d'agoa e tomea co seu encargo. Pois vos quereis affi, disse o primeiro, aguarday, que eu vos mostrarey o que ganhaes nesta defesa e palfando da outra parte do rio co'a lança posta no reste, arremeteo a elle, que ja o esperana cooutra, que os escudeiros das donzellas vierao providos dellas da corte del rei Recindos, e o encontrou de sorte, que falsando lhe o escudo e armas, deu co elle no chão por cima das ancas do cauallo, tamaltratado, que por algu espaço na se pode leuantar. Os outros dous vendo a força do encontro .. na curara d'o cometer por orde, mas juntamente passaram a agoa e o encontrará no escudo, onde rachará as lanças sem fazer nenhaia mossa; e porque do primeiro lhe ficara a lança saã, a rompeo

a segunda vez tanto a sua vontade em hú dos outros, que o fez ter companhia a seu companheiro, leuando hú braço quebrado da queda, e arrancando da espada, foy ao terceiro, que co'a sua na mão o cometeo co animo esforçado; poré a batalha durou pouco, que o caualleiro das donzellas o atormentou de maneira, que deu co'elle do cauallo abaixo, e logo mandou decer ha dos escudeiros, que lhe tirasse o elmo, e de pois que esteve em seu acordo, disse a todos tres, que lhe conuinha d'estaré a obediencia do que delles ordenasse a donzella, que cada hu desejara, ou esperaua tomar, se nam que os mataria. Tamanho era o medo, que lhe tinhã que o ouueram por pouca pena, consentindo nella co muito boa vontade. Entam chegou hu a Arlança e disse: senhora vos soys, a que me ami mais pedia o desejo, mandai me o que quiserdes, pois por minha mofina estou a ordenança de que cuydey, que estiuesse aa minha. Ey ta pouco mester vossos seruiços, disse ella, que nam sey qui vos mande. Pore, por qui é toda parte folgaria se pubricassem as obras, de que cada dia salua ami e estas senhoras de mão d'homés de tenções danadas, yde aa corte del rey d'Espanha e de minha parte vos presentays aas damas, e de pois de lhe contar este acontecimento vosso, lhe direis que lhe

the peço, que se sua fortuna algú ora as trouuer pollas estradas e slorestas, que seja co guardador seguro, pois no mundo ha outros como vos e vosfos companheiros, de que se todos deuem temer. E vos senhora, disse o outro contra Polifema, que me mandays que faça. Que sigays o mesmo caminho de vosto companheiro, respondeo ella, e també de minha parte digays aas damas, que ainda que o conselho da senhora Arlança, minha senhora, seja bo; milhor he na se siar de ningué. Por isso trabalhe por vida repousada e na atreuessem florestas; porque inda que leué guardador qui as segure d'outré, tera mester que as segure delle. Bé entendeo seu caualleiro estas palauras, e ella pera isso as disse, mas elle desfimulou, como sempre costumaua. Pois, senhor, disse o outro, que sicaua, ami, que mandays, qu'eu na tiue tempo d'escolher nenhua, porque o deixaua em vos. Nã sam tã sem rezã, disse elle, que vos afaste de vossa companhia; yde co'elles, pois estas senhoras os enuia as damas, assi de minha parte vos presentay a ellas e dizeylhe, que lhe poço, que quando algúa afronta certa tiuere pera passar, que se encommende ami, que as saluarey della e na tema a que podé correr comigo, né as engane o conselho de que lho contrairo manda dizer. Pore ale do Tom. II. Ppp

que vos ellas manda, queria primeiro saber qué soys, pera algú ora saber se compristes o que vos mandara. Senhor, disse hu delles, nos, somos todos dessa corte, aque nos mandaes, e esta he a mayor vergonha e maa ventura, que o tempo nos podia dar; poré passar se ha co serdes vos tá estremado, que o tomaremos por desculpa. Ami chama Grauanel, estoutro he meu hirmão e chamase Barbosante, somos filhos do conde de Loba, esfoutro caualleiro he nosso primo, homé miuito estimado na corte, chamafe Clarisalte. Por certo senhores, disse o das donzellas, em pessoas dessa marca auia d'auer obras semelhantes a elles e nam as que sam conformes a ontros quaesquer; mas donzellas he avianda ta comefinha, que fazé todo o mundo. ser de seu natural; e por isso mereceis menos culpa, e pera mi, que muitas vezes sam tentado destes acidentes, eu a ey por pequena. Acabando estas palauras, deixando os có sua magoa, tornou caminhar ao longo da ribeira co suas amigas, contente do que fizera por ellas, e ellas muito mais contentes de suas obras: e assi lhe anoiteceo junto d'hua pequena pouoaçã de casas onde aquella noite, repousară, posto que a vontade daquellas senhoras era dormir no campo, a que elle fugia, porque mais vezes era salteado nelle, que no pouoado.

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 483 CAPITULO CXXVI.

Como Trofolante e os outros chegară aa corte de Espanba, e o caualleiro das donzellas ao castello d'Almourol.

Ontace nas cronicas ingresas, donde efta historia soy trecladada, que o caualleiro das donzellas, antes que chegasse ao castello d'Almourol passou tantas afrontas e teue tantas deferenças por causa dellas, que o sez deter se mais no caminho; e deixandoo em sua viaje, torna dizer, que estando hú dia el rey Recindos depois da partida d'Albayzar em cafa da raynha, acompanhado de algus principaes de sua corte, praticando é cousas de seu gosto, entrou pela porta hú caualleiro grande de corpo, a catadura do rosto, que trazia desarmado, algu tanto medonha e carregada, as armas, que trazia quali desfeitas dos muitos golpes, que recebera nellas, alé disso tá cheas de sangue, que escondiam co'elle as cores e deuisas dellas, o escudo, que lhe trazia hū escudeiro, vinha tal que quafi nam auia nelle mais que as embraçaduras. E como allina fosse conhecido de ningué e viesse daquella maneira, fez abalo em todos pera o olhane como a cousa noua. Mas como o cauallei-Ppp ii

ro de sua propia condiçam fosse soberbo e se prezasse disso, rompeo por antre todos te chegar junto do estrado da raynha, e fazendo primeiro algu acatamento al rey, se virou contra ella, dizendo. Senhora, eu ouue batalha co hu caualleiro, que nesta vossa corte esteue e justou co Albayzar, que leua é sua companhia noue donzellas, pedilhe que por sua vontade consentisse que as partissemos por meyo e que cada hú leuasse ametade, nam quis confentir neste partido, antes respondeo que folgara de me achar outras tantas pera mas tomas todas e as leuar consigo. Determiney entá auer delle por força o que me nam quis entregar de vontade, defendeo as de maneira, que, alé de lhe ficaré, eu fuy vencido delle e posto no derradeiro estremo da vida, a qual saluey co ofrecer me a fazer o que me mandasse; e quis que de sua parte me viesse presentar ante vossa A., e lhe pedisse perda por elle de se na descobrir em vossa corte, poré que da volta que fezer do castello d'Almourol o fara: pede a vossa A. que o mesmo perdam aja del rey. Nam sey como isso sera, disse elle, c'o pesar que tenho de se meencobrir homë ta finalado nam se pode perdoar ta leuemente: agora, que vejo os finaes de fuas mãos nas vossas armas, o estimo muito mais: 6. Ora

### DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 485.

Ora senhor, disse a rainha, cada vez que elle vier, se lhe deue leuar tudo em conta, que. eu nam creo, que qué tanto trabalha de desculparse, se encobrio de vossa A., se na por lhe ser forçado: peço vos, disse el rey contra o caualleiro, me digays que soys. A mi chama Trofolante o medroso, respondeo elle. Muitas vezes vos ouui nomear, disse el rey, agora, que sey, que soys vos, tenho em muito mais conta o caualleiro das donzellas e me fica mais desejo d'o conhecer : peço vos me digays se lhe vistes o rosto, de que hidade sera, e se o conheceys, na mo encubrays, que receberey nisso gra pesar. Senhor, disse Trofolante, në o vi, në o conheço, porë tenho pera mi que he algu dos filhos de do Duardos, porque tanta força e esforço ná cuydo que aja em outrem; e pois ja compri o que me mandou, peço por merce a vossa A. e aa raynha me de licença pera me hir, que tenho muito que fazer noutra parte. Vos podeys yr vos embora, disse ella, que na ha pera que vos deter; ne eu, disse el rey, na quero de vos al, se nam pediruos que pois essas armas na estam pera vos podere seruir, ne saluar d' algü trabalho, aceiteys outras de mi, e escolhays na minha estriberia o cauallo, que vos mais contentar; porque ainda que sey que vos-

sa tençam foy sempre seruir ao emperador Palmeirim, queria que ningué viesse co necessidade, que quando se fosse a tornasse ainda a leuar. Senhor, respondeo Trofolante, eu vos beijo as mãos por essa vontade e merce, poré da sorte que aqui entrey, dessa espero sayr. A licença quero nam mais, e pois ja ma outorgastes, fique deos co vosco, qu'eu vou meu caminho; e virando as costas se savo tá mal tratado, como entrara. El rey ficou dando conta aa raynha de qué era, leuantando nas estrellas a valentia do caualleiro das donzellas pollo vencer tá leuemente, que este Trofolante antre os muy affignados canalleiros daquelle tempo era contado. E ná cria el rey que nenhti dos filhos de do Duardos viesse a sua corte pera se encobrir nella. E estando nesta pratica, pera ter mais que falar, entrara na propia sala Grauanel e Barbosante filhos do conde de Loba, e seu primo Clarisalte, que naquela terra erá auidos por pessoas de gramerecimento em armas, trazendo as suas espedaçadas por muitos lugares. Depois de fazerem cortesia al rey e raynha, se presentarana aas damas de parte das donzellas e contara tudo, o que lhe acontecera por estenso, como lhe fora mandado. E posto que o seu desastre desse pena atodas, folgară muito d'ouuir os

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. recados dellas, afirmando todas que Polifema, a donzella, que as auisana, tinha algú escandalo do seu guardador. Ja agora, disse el rey depois que lhe contaram quá leuemente os vencera, nam terey contentamento perfeito, te que o conheça, e logo quero mandar tras elle, pera que toda via o traga, ou me saiba feu nome, que homé, que vencendo em batalha campal Trofolante o medroso, ficou ta enteiro, que o mesmo dia tornou a vencer a vos outros fem risco de sua pessoa, nam se pode deixar de saber que he, pera poer suas proezas no lugar onde merece. Pois crea vossa A., disse Grauanel, que de nos vencer a nos ficou pera poder entrar noutra batalha mayor. Efta foy a mais nous cousa do mundo, disse el rey, que o natural de todos he fogire d'hua foo molher, se a tratam muitos dias, e pera fua condiçă parece aquellas sam poucas. E dando licença aos seus caualleiros se foy cada hú a fua pousada, contentes das nouas, que achará na corte da valentia do caualleiro das donzellas; porque quanto fuas obras mayores pareciá, tanto menos injuriados ficaua de ser vencidos delle. Pois tornando a falar de suas coufas, contase que antes de chegar ao castello d'Almourol passou por alguas afrontas, nacidas da conversaçã da companhia, que leuaua, que

que acabou tanto a sua honra, como as passadas, indo contente de lhe aconteceré, porque quanto mais vezes por causa dellas via a vida auenturada, mor contentamento recebia-No cabo d'alguas auenturas chegou a vista do castello d'Almourol. Caminhando pollo Tejo abaixo, como fosse em verao eos aruores estiuessem cubertos de ramas e as agoas corressem sem nenhú impeto, achará tá gracioso o sitio e o lugar, por onde caminhaua, que punha em esquecimento o trabalho que as longas jornadas fazé sentir a qué as passa. Pareceme, senhoras, disse elle, qué parte estamos, onde cada hua de vos deue mostrar quanta força té sua fermosura pera fauorecer co'ela qué por vos se combater; que ao pe daquella fortaleza, que vos daqui os olhos mostrá, esta a mostra de Miraguarda, que saz fazer milagres a qué em seu nome se combate. E crede que ainda que o guardador seja de seu natural fraco e pera pouco; o preço da ymagem, que diante si té, lhe presta força e esforço pera o na desbaratar ningué. Quanto mais, que ale desta ajuda e fauor, que te de suaparte, os que se aqui sempre acha, sam ta estremados de seu proprio natural, que ninguem pode ganhar co'elles algua honra, que lhe primeiro na ponha a vida no derradeiro 

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. estremo d'a perder. Por isso, senhoras, lançay fortes, em cujo nome e com cujo fauor ey de justar, ou fazer batalha, que agora quero ver aqué leuo comigo, ou quá bé despendi meu tempo em vos seruir e acompanhar. Como o natural das molheres he, que inda que alguas de si conheçă que deué pouco aa natureza, sam tam vás, que a mais fea nam confessa que outra algua em fermosura lhe faz vantaje; esta vaydade natural as fazia tã confiadas, que nã auia nenhua na companhia, que na cresse de si, que seu nome se podia desbaratar todo o mundo. .E Polifema, que antre as outras era a que leuaua mais confiança, lhe disse. Be sey, senhor caualleiro, que, se os que se combaté por Miraguarda, leua suas vitorias auante, que lhe nacera do amor e se, co que a serue, que seraa de tanta força, que lha emprestara a elles no tempo, que della tiuere necessidade. Mas vos, que o ná tendes co ningué, né ningue he be que volo tenha pollo desamor, co que as tratays, encomenday vos a vos mesmo, quando em algúa afronta vos virdes, e se vos -fuceder mal, day a vos a culpa, e nam a guar--deys pera que esta fora della. Que visto esta, que nenhua destas senhoras, que aqui ve, he pera tá pouco, qué seu nome ná possaes entrar em campo contra quem quiserdes, se . Tom. II.

o desamor, co que as conuersays, volo nam estoruar. Bé parecerá estas palauras a todas. e cada húa as aprouou como milhor pode. Ja me parece, senhora, disse elle contra Polifema que vindes agastada d'algua cousa, e d'hi vos nace tratar me mal sem causa, e poré eu vos prometo, que por me saluar dessa sospeita, em que me tendes, eu trabalharey por vos mostrar quanto ao reues do que me julgays, tenho a vontade. Affi praticando chegara ao pe da fortaleza a tempo que Miraguarda faya de dentro pera yr folgar em hu batel pollo rio racima co suas donzellas e Almourol co'ellas, que ja naquelle tempo pelo repouso do reyno tinha alicença mais larga. Mas quando o das donzellas a vio de tam perto e de maneira, que pode be segurar os olhos nela, na pode 'sua liberdade isenta ficar ta em si, que se na achasse sobresaltado de todo, se nam que tinha hu be, qu'estas cousas, ainda que o muito atormentassem, nam lhe duraua mais qui é quanto as via; e virandose pera suas donzellas, diffe. Que vos parece senhoras, que me aconselhais que faça? Ná ajais medo, disse Polifema, que nos o na temos de nada que vejamos. Miraguarda chegando ao caftello e vendo aquella companha noua, deteue se hu pouco, co tençam d'as olhar mais a sua vontade. Flo-

Florendos, que naquella ora estaua presente armado de suas armas custumadas, traspassado do que via, tanto se esquecia de si mesmo, que lhe nam lembraua algúa coufa, se a tinha pera fazer; qu'isto he natural do amor desfauorecido, que nos fauorecidos sempre fica mais acordo. Almourol, que vio a presumçã do caualleiro estranho, a soberba, có que alli chegara, e sentia a vontade de Miraguarda. que era ver algua contenda, lhe disse. Senhor Florendos, olhay qué tendes diante, fazey o que aueis de fazer, que a senhora Miraguarda vos olha, e por isso se deté. Entá, virando se contra as donzellas, vio que o seu caualleiro estaua apercebido de justa e saltando. em hú cauallo castanho escuro, que lhe chegou o escudeiro, contente da vista de sua senhora, disse contra o caualleiro estranho. Senhor caualleiro, peço vos me digays que tencam vos trouue aqui, ou que penitencia heessa, em que andais, e se he necessario tirar: vos della, pode ser qui faça, por certo senhor Florendos, disse o das donzellas, oje dera eu o que ná tenho por qu'este passo, que vos guardays, guardara outré, e fora qué quisera, pera mostrar a estas senhoras se sam pera algúa cousa. Que me ami sabe o nome, respondeo elle, nam sey que lhe diga, poré por qua bé me pareceys Qqq ii

a cauallo, folgaria de quebrar co vosco hu par de lanças por serviço da senhora Miraguarda, e se das justas algu de nos ficar ta agravado, ou descontente, que queira batalha, entam fique em vossa escolha fazermola, pois me conheceys e eu nam a vos. O caso he, senhor Florendos, que no mundo ná ha cousa, que me ponha em obrigaçã de fazer batalha co vosco. Quanto a justar, falo ey, porque a senhora Miraguarda satisfaça o seu desejo, que soo pelo que a vos vos vay, folgarey de lhe fa-. zer a vontade, ainda que seja a minha custa. E se depois de justarmos, o senhor Almourol. quiser correr comigo outro par de lanças e no fim dellas, que façamos batalha das espadas, leuaria també disso contentamento, porque estas minhas senhoras confessem o que té em mi. Be me parece, disse Florendos, que todas esfas palauras vos nace da confiança de vostas. obras, seja tudo como quereys, que quanto a Almourol, eu sey delle, que no que lhe pedis recebe gosto: entá dando sim aas palauras tomará o necessario do campo e co'as lanças baixas se vieram hú a outro desejoso cada hú da vitoria, qui é tal parte e em presença de molheres, que se contentara de ficar sem ella?

# CAPITULO CXXVII.

Das grandes justas que ouue antre o caualleiro.
das donzellas e o guardador do vulto de
Miraguarda, e da batalba que se fez
antre elle e Almourol:

Omo os caualleiros fe aparelharam pera. 🗀 justar, Almourol se pos em meo, pedindo lhes se detiuessem, te que Miraguarda se posesse a hua janela, porque, vendo a detença, le recolhera. Co'isto posera os contos no chá e encostados aas lanças esperaram te que húa das janelas do castello se concertou pera-Miraguarda: e como a janela fosse pouco alta, Florendos teue lugar d'a olhar a fua vontade. gastando nisso mais tempo do qui é tal tempo. era necessario. E virandose contra o canalleiro das donzellas, pedindolhe perdam de sua detença, cheo de contentamento foy pera elle, que tambem o sayo a receber acompanhado de seu esforço. E encontrando se nos escudos co toda sua força fizera as lanças emu rachas, passando hu por outro sem fazer nenhú desar. Tomando outras, remetera segunda vez e foy co tanta furia, que ambos erraram o encontro, poré como a cada hú na quel-٠.,

quelles tempos nam costumasse fallecer acordo, logo tornará voltar co tençam d'os acertar milhor a terceira vez. Florendos ficou algú tanto descontente de ver a fortaleza de seu contrairo, temendo sucederlhe algú desastre co que sua senhora tornasse fazer algum estremo co'elle. E o das donzellas tá be muy descontente de ter começado aquella justa, pelo que nella podia acontecer, nam estimando tanto seu desgosto como a de Florendos, receando a condiçam de Miraguarda; e quis ver se por algua via a podia estoruar, dizendo. Pareceme, senhor caualleiro, que pois te qui nenhu de nos té de que se contentar, né de que se agrauar, que deviamos de satisfazernos co o passado, que eu sam vosso seruidor e nam ganhareys nada em vencerme, e vencer vos eu a vos tambem me faria descontente, polo que fey que nisso a vos vay. Peço vos me deys licenca, que co Almourol, pois esta armado, corra outro par de lanças pera satisfazer estas fenhoras, que comigo vé, e se entam quiserdes ver mais de minhas obras, nelle volas mostrarey. Be vejo, disse o caualleiro do castello, que quererdes deixar d'hir comigo ao cabo. nam vos vem da pouca confiança, que tercys de vos mesmo, pois vostas obras o mostrá; e co tudo nam sey qua be contado me seria, an-

### DE PALMEIRIM DE IEGLATERRA. tes que de vossa pessoa saiba mais do que agora sey, deyxar de me esprimentar co vosco, te que hu de nos sinta a melhoria de seu contrairo. Por isso ha de ser hua de dous : ou me aueys de dizer vosso nome pera depois de sabido ver o que me esta bé, ou tornar a nossa justa, e quebrar tantas lanças, te que a vitoria ou o desgosto sique co algu de nos. Dizeruos meu nome tanto dante mão, disse o das donzellas, nam o farey por nenhú preço tornar a justar he cousa que faço contra minha vontade, mas falo ey por satisfazer a vossa. Tornando a enrestar as lanças correrá a terceira carreira có toda a furia quios cauallos pode--ram: leuar, e encontrando se em cheo dos conpos e escudos foy de tanta força o encontro que os cauallos nam se podendo soster, topando també hú c'o outro riera so chão com seus fenhores. O do caualleiro das donzellas ouve hua espadoa quebrada, o do guardador do vulto de Miraguarda abrio dos peitos, de forte que nam se pode leuantar nenha delles. -Mas seus senhores se sayra delles, sicando apec acompanhados do seu acordo. O caualleiro da torre manencorio deste desastre, arrancou da espada co tençam d'auer batalha. Senhor ca--ualleiro, disse o outro, nam queria que tantas vezes esprimentalleys ha volo amigo, que

vos tanto deseja seruir. Ja vos disse que nam auía de fazer batalha com vosco. Isto na he medo, que vos tenha, se nam rezam, que tenho, d'o fazer assi. Se estays descontente de me nam derribardes a vosso saluo, també eu poderia tero mesmo descontentamento d'o na fazer a vos, se nam respeitasse mais que o desejo da vitoria. Por isso, metey a espada na baynha, arrancaya pera quem có mayor o dio -vos vier buscar. Todas estas palauras ouuio Miraguarda, e be lhe pareceo que a confiança do caualleiro era grande, e quanto mayor -a julgaua mais desejaua ver antre elle e seu guardador algua briga, qu'esta era sua condiçã. Esta he forte cousa, disse o caualleiro da ctorre, quererdes que me satisfaça de nam ter -feito nada, e na me dizerdes a reza, que tomho pera ficar contente. Eu vola direy, disse Artista, hua de suas donzellas, anda tá cuftumado a ceuarse é homés, que na teme, e a meternos em consciencia, que par'elle tudo ke pouco, que por na perder este credito co nosco, nam quer leuar a batalha ao cabo, depois darnos por desculpa, que nam quis contra as mostras de Miraguarda poer sua pessoa em afronta nam tendo de sua parte que o fa--uorecesse; como se cada húa de nos nam fosse pera isso. Por certo, senhora Artista, dif-

DE PALMEIRIE DE INGLATERRA. se Polifema, vos dizeys a verdade, e folgo qu'estays tanto no certo da tençam de nosso caualleiro: tras Polifema todalas outras afirmaram por bo o que a primeira dissera, que o natural de cada hua era ver discordia e perigo em todo genero de pessoa. Ora, senhoras, respondes elle, ja sey que pera co vosco tudo se perde, mas muitas graças a mi, que sam tam senhor de meu cuydado, que posso fazer o que quero, e daqui ve acharme poucas vezes enganado delle. Nam foram estas palauras ta baixas, que deixassem de soar nos ouvidos de Miraguarda e do seu caualleiro; e posto que a ella parecessem de home sem amor e sem fe, a elle parecerá de pessoa liure e em quem o amor teria pouca parte pera lhe fazer be nem mal. E inda que pera viuer sem pena lhe parecesse aquella condiçă proueitosa, a nă desejaua por sua, ne trocara seu cuydado co sua dor por nenhú descanso alcançar sem algum trabalho, que isto he propio dos bons namorados, contentar se tanto de seu mal, que na o trocaram por algu be, vindo de outra parte. Pois tornando a elles, vendo o gigante Almourol, que por nenhua via o caualleiro das donzellas queria batalha co Florendos, mandou trazer de dentro da torre hú cauallo bayo erecido e fermoso, tal, qual conuinha ao pe-. Tom. II.

fo de sua pessoa. Este mandou ao caualleiro das donzellas, pedindolhe que caualgasse nelle e quisesse que ambos fizessem algua cousa diante da senhora Miraguarda, pera lhe pagar o desgosto, que ouvera de se na acabar a outra contenda. E se ouuesse por bé que o vencedor ganhaffe algú preço folgaria muito, porque abatalha fosse có mais gosto. O preço ponde vos, respondeo elle, que sendo cousa justa, ná ha de quebrar por mi. Se vos quisesseys, disse o gigante, pois estays sem cauallo, logo eu auenturaria perder esse, que vos agora mandey, que he hu dos milhores, que nunca vi, co condiçă que, fendo vencido me deys por galarda essa senhora mayor de corpo, que có vosco trazeys, acenando contra Arlança, porque, depois que aqui chegastes 4 me pareceo tambem, e lhe sam tam afeyçoado, quanto nunca o foy a outre; e a ella peco que na despreze o partido, pois, ganhandoa eu, sera senhora de mi, e em vosso poder nam sey se o sera ainda de si. Nam dou eu tá barato, disse o das donzellas, as cousas, que muito estimo, mas co tudo saçamos o que auemos de fazer, e seja este o partido, que vencendo eu, fique o caualo comigo, e fendo ao contrairo, fique em fua escolha della com qual de nos se contenta. Sam conten-

te.,

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. te, disse Almourol, que nam a tenho por de tă mao conhecimento, que por home tam liure, como vos, queira engeitar vontade tá ganhada, como a minha. Sem gastaré mais palauras co'as lanças baixas, cubertos dos escudos, remetera hú a outro, e os encontros fora també acertados, que o caualleiro das donzellas perdeo os eftribos, e Almourol co'a cilha rebentada cayo no chão pouco contente de si; pollo desejo, que teue, de nam parecer mal a seus amores nouos. Aas donzellas pareceo bé aquelle primeiro acontecimento, especial as quatro, que ganhara no valle, que como nam fossem custumadas a ver gigantes e a presença de Almourol as fizesse medrosas e desconfiadas, tinhã em muito a valentia de seu caualleiro. Almourol tanto que se vio no chá, cuberto do escudo co'a espada na mão se veo a elle, que saltando do cauallo, por lho na matar, da mesma maneira o recebeo. Como o das donzellas quisesse contentar a ellas, parecer bé a Florendos e mostrar a Miraguarda que ná có medo de seu caualleiro negara a batalha, e visse Almourol, que naquella batalha auenturaua perder ou ganhar a Arlanca, a qué estaua rendido, começará ambos fazer marauilhas, esprimentando toda sua força, dando golpes similados a custa de que os recebia. De sorte, que pou-Rrr ii co

co espaço desfizerá as armas, dandose feridas mortaes, de que saya muito sangue, especialmente ao gigante, que por ser menos destro andaua pior tratado. Como nisto se detiuessem muito espaço sem tomar nenhú repouso, quis se arredar Almourol, por poder folgar algú tanto; mas o caualleiro das donzellas, que fentio sua fraqueza, o apertou tanto e co tamanhos golpes, que o fez vir a terra, por caso de hua ferida, que trazia na coxa esquerda, de que se nam podia menear. A Florendos pesou velo é tal estado. Miraguarda descontente de seu desastre se tirou da janella. mandando que o recolhessem na fortaleza, pera ser logo curado. Florendos o acompanhou te sua pousada e alli esteue ao curar de suas feridas, que parecia perigosas, tendo em muito que lhas deu pela presteza e desenuoltura, co que o vencera. Pois o caualleiro das donzellas, ainda que dellas fosse desamado, ou o ao menos pouco amado, vendoo ferido e maltratado, o ajudaram a desarmar; e assi no campo ao pe d'hua aruore lhe vira as feridas, que era pequenas e sem nenhu perigo: depois de lhas apertare, se armou e pos a cauallo có tençã de se partir. Mas a este tempo chegara dous caualleiros, que de longas terras vinha prouarse naquella auentura: hu trazia as armas de

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. encarnado co grifos de prata, no escudo em campo verde hú ceruo branco, o outro se armaua d'armas de negro e amarelo a maneira de cunhas, no escudo em campo negro o sol sem nenhua mistura, e emparelhando co'elle, o d'armas d'encarnado diffe ao outro. Pareceme, senhor companheiro, que ja aqui nos ná toma a sesta em ma lugar, que quando a mosina for tanta da nossa parte, que o guardador de Miraguarda na queira fazer batalha có nosco, este cavalleiro, por desapressar se de tamanha carga como traz configo, partira della co que tiuer necessidade. Por certo, disse o outro, isso trazia na vontade, e quando elle na quisesse, tomarlhas, mas que quereys que se contente de tam baixa empresa, vendo ante fr o vulto daquele escudo, que faz esquecer todo o mais. Enta leuantou o outro os olhos e vendo o escudo do vulto de Miraguarda, que lhe mostrou seu companheiro, pendurado na aruore, que antes soya estar, lhe disse, Agora vejo que dizeis verdade, e nam sey que seja de tá fraco conhecimento, que antes ná queira perder se por aquellas mostras, que contentar se co nenhua outra esperança, ainda que a tenha de cousa que se muito deua desejar. Eu vos digo, disse o outro, que tam oferecido estou a me perder por ellas, que nam parti-

rev daqui sem leuar o escudo comigo; e folgara que fora por batalha, pera mais meu gosto; porem, pois nam acho có qué a faça leuallo ey sem ella, ao menos por onde for se aymage delle me der algu cuidado, pondo os olhos nella, ficarey logo contente. Dizendo isto, se chegou a aruore co tençã d'o tirar: mas o caualleiro das donzellas, como se disse, estaua ja acauallo e vendo que Florendos estaria ocupado na cura do gigante, e nam via o que passaua, nam quis qui em sua presença se lhe fizesse tamanha ofensa, e pondo as pernas ao cauallo chegou ao pe d'aruore, onde o escudo estaua, e tomando o caualleiro por his braço, tirou tanto que deu co'ele no chão, dizendo. Bé parece que nam sois vos qué nesta amentura quer exprimentar sua pessoa, pois tanto a vosso saluo quereis leuar o escudo a furto de qué o guarda. Mas pois elle na esta presente pera volo desender, eu o farey por sua parte, e quero ver se soys pera o tomar por força. Tudo isto ounia Miraguarda, que por ver aquelle ajuntamento de donzellas em poder e companhia d'hu soo home, se pos a hua jelosia d'hua janela, donde via o que se fazia fora sem ser vista de ningué. E de quam descontente estaua de ver leuar o escudo, tá coutente ficou de achar que o defendesse. Pois

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. o caualleiro vendose derribado e tratado com tamanho desprezo, como de seu natural fosse soberbo e esforçado, e naquella parte mais qui é outra o quisesse mostrar, por ser sobre coufa que tanto estimana, sem tornar a caualgar, arrançando da espada e acompanhado de sua yra se veo ao das donzellas cuberto de seuescudo sem dizer palaura, que a paixa lhas empedia, poré o outro companheiro se pos no meo, dizendo. Ponde vos senhor acauallo e em tanto deixayme a mi prouar se as obrasdeste caualleiro dize co'a soberba; e ferindo das esporas ao seu remeteo a elle. Mas o das donzellas, que naquelles tempos e lugares folgaua mostrar seu preço, o recebeo co tal encontro dado a sua vontade, que falsandolhe as armas o estirou no campo, leuando metido polos peitos hú troço da lança, de que logo rendeo o espirito. E passando adiante parou ao pe da janela, onde Miraguarda estaua. Alli esperou o outro, que co toda sua força rompeo a lança nelle e se juntará tanto, que o das donzellas teue tempo de lhe lançar mão no brocal do escudo e tirou co tanta força, que quebrandolhe as embraçaduras, lho tirou das mãos, e o fez debruçar sobre o collo do cauallo, e leuantando o escudo no ar lhe deu tamanha pancada por cima do elmo, antes que ti→

tiuesse tempo de se endereitar, que o desatinou de todo. Entam deixando cayr o escudo. o tomou polas enlazaduras do elmo, e lho arrancou da cabeça, e lhe deu co'elle outra pancada, de que, perdido todo o acordo, foy. ao chão rebentandolhe o sangue pola boca, e narizes. A este tempo sayo de dentro Florendos, que estando c'o gigante, ouvio os golpes, e marauilhado de cousa tá desacostumada, como era fazerse batalha alli, estando elle e Almourol ausentes, vinha ver o que seria. E achando os dous caualleiros no campo, hú atravessado da lança, outro quali morto teue mais de que se marauilhar. Senhor Florendos, disse o das donzellas, estas sam as obras, có que vos sey seruir. Inda agora, disse elle, nã sey quanto vos nisto deuo, vejo mortos dois caualleiros de vossa mão, que segundo a maneira de suas armas; deue ser de preço, e nam sey a reză porque o fizestes. Digo vos eu, disse o das donzellas, que esse que inda bole, quisera leuar o escudo do vulto da senhosa Miraguarda, e ambos tinha o parecer nisso conforme, na lhe lembrando, que que aquellas mostras ha de lograr ha de ser có algú trabalho, ne a offensa que recebievs: eu, pollo que vos nisso hia, acodi, crede que ou o fauor da senhora Minaguarda, ou a mofina deles

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 505 les os chegou ao estado, em que os achastes. E pesoume sere ta poucos, que, segundo me achey, eu vos dera boa conta delles, inda que fora mais. Peço vos, senhor caualleiro, disse Florendos, que me digays que soys, que quanto mais vejo vossas obras, mayor desejo tenho de vos faber o nome : ao menos faberey a que deuo tamanha merce. Senhor Florendos. disse elle, nam quero que de mim vos fique esse desgosto. Eu sam Floriano do Deserto, vosso primo, e vosso seruidor, em cuja presença le vos nam fara nenhti desseruiço. Agora na ey por muito nenhua cousa destas, disfe elle, que pera vos tudo he pouco. Có tudo, alé dos mais agrauos, que me tendes feito em na me dizer isto mais cedo, na me façais outro mayor, que sera na repoular aqui algu dia, que ale de querer faber mais de vos, sera saude pera as feridas d'Almourol saber qui as recebeo de vossa mão. Nã creo, senhor Florendos, que me queirays fazer essa força; ami me conué ser é hu lugar a certo tempo, e se tardasse perderia algu tanto de minha honra, por isso deixay me yr, a esse caualleiro, qué per derradeiro venci, que parece que estanja mais acordado, vos rogo que tomeys a fee e lhe mandeys que da parte do caualleiro das donzellas, se presente na corte del rey Re-Tom. II. Sss

#### 506 PARTE II.

cindos ante a raynha, dizendo lhe a rezam porque co'elles fiz batalha, e se nam vá d'hi, sem sua licença, e sabey delles seu nome, e a mi perdoay nam sicar que nam posso mais. Posto que Florendos có alguas palauras trabalhou pollo deter, nam o pode acabar co'elle, antes despedindose, se tornou na companhia de suas donzellas, que cada vez o estimaua mais, e aquelle dia repousara em hú lugar dahi perto, onde dormio có mais repouso do que costumaua, porque ja do cuydado que lhe sazia perder o sono, tinha menos graparte.

### CAPITULO CXXVIII.

Do que aconteceo ao canalleiro das donzellas indo pera a corte d'Espanha.

Artido o caualleiro das donzellas co sua companha, tornou seguir seu caminho contra a corte d'el rey Recindos com vontade de qui chegando lá ver se podia despedir se dellas por algu modo, sicando lhe soo Arlança e suas criadas, que a esta desejana nam largar de si, tee a casar, e honrar conforme a seu estado, e tanto a sua vontade como merecia suas obras. De sorte que se enxergasse

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. quá bé se empregauá nelle algúas boas obras, que lhe era encargo. E posto que sua tençam fosse andar aquellas jornadas co muita pressa. teue algus acontecimentos, que lho estoruará. Antre os quaes lhe aconteceo hu, co o qual the foy forçado acrecentar em sua companhia, desejando despejar se d'algua parte da que leuaua. Contase nas cronicas de seus feitos, que indo hū dia caminhando ao longo d'hūa ribeira, onde a terra era chea de aruoredos altos e espessos, contra a parte, que o mato estaua mais basto, ouvio gritos de molher, que parecia que queria forçar, que d'auer muito que bradaua, tinha a voz tá fraca e despesa, que quali se na ouuia; e pondo pernas ao cauallo foy contra aquella parte, onde os brados soauá: e porque a aspereza e bastidam das aruores nam dauam lugar a poder passar por antrellas, se pos a pe leuando a espada na mão, e o escudo embraçado. Chegando az borda d'agoa vio, que da outra parte do rio hu caualleiro grande de corpo, armado d'armas d'azul e ouro e no escudo em campo de prata hú liam dourado, tinha a seus pes húa donzella pollos cabellos, que de longe parecia fermosos e tais, que nam merecia tratare nos affi: tinha a espada nua na mão, co que a amea-

çaua, dizendo: Que se na consentisse, que Sss ii lhe lhe cortaria a cabeça. Junto delle estaua outro caualleiro armados d'outras armas e deuisas do mesmo toque, deitado sobre as eruas, rebentando co riso, dizendo. Ja me nam pesa de vos cayr primeiro a sorte, por me nam ver nesse trabalho: folgo que me sayo milhor o partido do que cuydaua, pois a afronta he soo vossa, e o gosto de lograr essa senhora sera d'ambos. O caualleiro das donzellas vendo tamanha ribaldia em homés, que pareciá guarnecidos d'outras obras, e que na podia passar. o rio polla muita agoa, lhe bradou que nam. tratasse a donzella assi, pois que tá lustrosas armas trazia, mais pera as defender, que pera fazer ofensa se auia de prezar dellas. O que a tinha pelos cabellos leuantou os olhos e vendoo da outra parte, lhe disse. Pareceme que quererdes reprender meu erro, vos vira de terdes padrinho no meo, que nam me deixara vingar de vos; pois enganays vos qui eu sey be os vaos do rio, e tenho cauallo ligeiro com que vos poderey alcançar; por isso, antes que me o tempo de lugar, yuos embora e sereys be aconselhado. Deixayo estar, disse o outro, que estaua sentado, que segundo me parece, vejo em sua companhia roupas de muitas cores; pode ser que depois de nos enfadar das lagrimas desta, teremos la milhor es-

DE PALMEIRIM: DE INGLATERRA. eolha. Peço vos, disse o das donzellas, que, pois sabeis esta terra, me mostreis por onde poderey passar, que antes quero sentir a furia de vossos golpes, que veruola esprimentar em cousa tă fraca como húa molher. Se tanto o desejais, disse hu delles; passay a nado que o vão esta longe. E acabando de dizer isto, tornou a poer as mãos na donzella. Foy tamanha a paixă que tomou de cousa tă mal feita, que esquecendo se do risco, que nisso corria, pos o escudo nos peitos e se lançou n' agoa. E inda que o rio fosse fundo, era ta estreito que logo passou da outra banda. Ainda nam punha pes em terra, quando o que estaua lançado se veo a elle, dizendo a seucompanheiro: fazey o que aueys de fazer, qui é quanto a amansays, eu vos farey estoutro tabrando, como agora parece aspero. Nam sey como isso sera, disse o das donzellas, mas sey que jaa estou em parte onde vos mostrarey qua mal lograreys essa que tendes presente, e quanto pior podereys escolher nas minhas: e vsando de sua força e valentia o tratou tam mal, que inda que o outro era pera muito, em pouco espaço deu co'elle no chão, leuando já o braço esquerdo menos. E deixandoo assi estirado remeteo pera o outro, que, soltando a donzella, acodia a seu companheiro. Poré como deste estiuesse mais manencorio, por ver que era o principal naquelle negocio, pos lhe as mãos de maneira, que nam lhe valendo sua valentia e destreza, vsando elle da sua, lhe desfez as armas no corpo e tras ellas lhe rompeo as carnes e ossos de forte, que o outro de desconsiado da vida, e de todo remedio, tomou por conselho pedir ajuda aqué antes merecia a morte. E chegando se aa donzella, lhe disse. Senhora, peço vos que vencendo vossa virtude o merecimento de minhas obras, peçays a este caualleiro que me na mate, que pois por vosta causa o fez, també pode ser que por amor de vos canse d'hir comigo ao cabo. O das donzellas deteue os golpes, por ver o que a outra mandaria, que depois que o caualleiro se chegou a ella, e teue espaço d'a olhar, conheceo que merecia fazere lhe a vontade. E porque ainda de toruada na estaua em si, ne dezia palaura, que trouvesse concerto, deteuese hú pouco primeiro que se soubesse determinar. Por derradeiro podendo mais a dor, que recebeo d'o ver quali morto, que a paixa do dano, que lhe quisera fazer, disse contra o caualleiro das donzellas. Peço vos senhor, pois ja as obras deste mao home te consigo parte da pena, que merecia, que lhe deyxeys a vida pe-

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ra daqui auante a exercitar milhor, ou acabar fegundo feu merecimento. Senhora, respondeo elle, que quereys que vendo se ante esse parecer deixe de fazer o que lhe mandardes. Este caualleiro merece muito castigo, minha condiçă assi o diz; mas por vos toda ordem se ba dequebrar. Entam mandando ao caualleiro que elle e seu companheiro como milhor podessem se fossem aa corte del rev Recindos e se presentassem de sua parte aas damas da raynha, e juraffem de nam vestir armas sem sua licença dellas, e dando lha, nã as exercitassem em desserviço de nenhúa, e lhe dissessem porque reză sizeră batalha. Elles lho prometeram tá cheos de temor, que por se saluar delle fizeram qualquer partido, inda que fora mais graue. Seus escudeiros lhe fizerá andas, é que leuaram o derradeiro, que por estar pior ferido nam pode yr a cauallo: o outro se subio no seu e o milhor que poderá se pusera em caminho. O caualleiro das donzellas se foy pelo rio abaixo, por ver se acharia algu

vao pera lhe trazere o cauallo, e passar da outra banda, leuaua a donzella pela mão, que inda ocupada de medo lhe na lembraua, que sicaua seu escudeiro atado ao pe d'hua aruore, e co hu pao na boca, que o atara os caualleiros, porque na bradasse e lembrando se ta tar-

de, o fez tornar atras. Junto delle estaua prefos aas ramas d'hú carualho os seus palafrens. fazendo subir o escudeiro é hú delles lhe disfe que fosse pollo rio acima tanto, tee que achasse algu modo de passaje, e lhe sizesse trazer o seu cauallo. Em quanto o escudeiro tornaua, se desarmou por enxugar as armas e vestido, que d'agoa lhe ficara maltratado; perguntando aa donzella que desastre a trouuera contra aquella parte, ou porque causa aquelles caualleiros aqueria forçar. Senhor, disse ella, eu sam natural desta terra e tenho algu parentesco co'a senhora Miraguarda, seja a ouuistes nemear. Soa tá longe o nome defsa senhora, disse o das donzellas, que nam sey onde possa ser oculto. Pois senhor, disse a donzella, auendo muitos dias que a nam vi, co licença de minha may indo las pera a acompanhar e seruir, estes dous maos caualleiros, que vos senhor vencestes, encontrando comigo me preguntará pera onde ya, acabado de lho dizer, disse hu delles ao outro. Bé será, pois no castello d'Almourol fomos vencidos e lá nos ficã nossas empressas, que nos vinguemos nesta senhora, pois, alé de ser sermosa, të algu quinham nessa casa. Como o outro fosse conforme a seu companheiro nas obras e parecer, consentio em sua vontade,

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. e entam porfiando qual seria o primeiro, que comigo tiuesse parte, lançando sortes, cayo naquelle, que me tinha pollos cabellos; e porque o meu escudeiro se começou queixar, o tratara da maneira, que o achastes: quis deos pera que sua tençam nam fosse auante, que viestes a tal tempo e me socorresseys em tam gra afronta. Por certo, senhora, respondeo elle se tirar vos a vos della auia de ser pera me ver a mi noutra moor, milhor me fora ter por fazer este socorro, inda que d'outra parte o contentamento, que tenho, d'o ter feito, quero que me fique por satisfaçã de minha pena. Nam he muito querer vos alguem forçar, pois esses olhos me força a mi també; por isso peço vos que o que de vos queria contra vossa vontade, mo deis ami co'ella. Ella pos os olhos nelle, e como o visse mancebo, e ta gentil home, e tiuesse presente o benefieio, que delle recebera, que co tamanho risco de sua pessoa a socorrera, este conhecimento pode mais que a tençã, co que antes se defendia; pedindo lhe que pois aquella terra nam era segura, e ella nam ousaria caminhar soo por ella, a leuasse te a corte del rey Recindos. Depois de lho elle prometer, consentio em seu desejo, satisfazendo també o seu, que ja naquelle caso hú e outro era con-

for-

Tom. II.

forme. Acabado isto na tardou muito que o escudeiro tornou a muy grá pressa, dizendo. Pareceme senhor que neste valle ha mais salteadores do que se pode cuydar: acodi a vossa companhia, que hú caualleiro d'húas armas negras, leua por força húa das vossas donzellas, que a meu parecer he a mayor de todas, e porque ella na quer consentir no que lhe pede vay hu seu escudeiro sentado nas ancas do palafré, que abraçado co'ella a leua forçada. Tamanha paixã foy a sua d'ouuir que lhe leuaua Arlança, que sem acabar se de armar, có algúas peças menos, fe lançou outra vez ao rio, pedindo as donzella que fosse passallo onde lhe seu escudeiro mostrasse, e se juntasse co'as donzellas, que ele seria co'ellas logo. Tanto que foy da outra parte, ouuio grande pranto dellas todas, e vio que Polifema routos seus tocados, que arrancando seus cabellos, o vinha buscar pera socorro de sua senhora. Poré o caualleiro, que a leuaua, pera que lho na podesse dar, mandoulhe cortas as pernas ao cauallo, que o achou pacendo no campo, de maneira, que sendo lhe sorçado seguilo assi ape, quis sua ventura o alcançou antes de mea legoa, que como Arlança fosse forçosa e grande, na podia o escudeiro tanto sogigala, que na se deitasse muitas vezes do

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. palafré, e antes que a tornassem subir, fazia algua detença, e pera mais ajuda o palafre andaua pouco, que estaua cansado do caminho e na podia com ambos. Co'isto andaua tă pouco que o caualleiro das donzellas os alcançou, a tempo que Arlança estaua no chão, e o que a leuaua pegando della pera a por no palafré, e pondo o elmo na cabeça, que o leuaua na mão por na afrontar co'elle, remeteo ao outro sem dizer palaura. O caualleiro se quis por em ordem de se desender; mas Arlança, que tinha o coraçam varonil, e a paixão lho esforçaua muito mais, lhe trauou o braço dereito, leuantandose em pee, e teueo tă quedo, que se nam pode valer, de sorte que o caualleiro das donzellas sem nenhú pejo o pode leuar nos braços, nam oufando d'o ferir da espada por nam tocar em Arlança. E como por estremo fosse forçoso, e a manencoria lhe emprestasse mais força, o apertou tanto antr'elles que o desatinou de tudo, e deu co'elle no chão, desejoso de lhe cortar a cabeça: depois tornando a mudar o proposito co tençam d'o mandar aas damas da raynha d'Espanha, que desejaua parecer lhe be, o mandou desarmar ao seu escudeiro delle mesmo, que co lagrimas lhe pedia que o nam mataffe. Tornando em seu acordo, lhe per-Ttt ii gun-

guntou qué era, e elle respondeo. Senhor a mi me chamam Rocamor, sam amigo daquelles caualleiros, que vencestes da outra banda do rio, e porque vi que lhe nam podia socorrer, quis catar remedio pera vos fazer algú pesar, e este desejo me fez lançar mão desta donzella pera a leuar. Pois agora he necessario, disse o das donzellas, que façays o que vos mandar, ou percays a vida juntamente com vossos maos pensamentos. Por nam acabar em tal estado, disse o outro, farey tudo o que mandardes, Pois conue, disse elle, que de minha parte vos presenteys ante as damas da raynha e lhe digays o que commigo passastes; e dahi vos nā vays sem sua licença, nā trazays mais armas sem vola ellas pera isso nã deré. Isto por seguirdes a ordenança dessoutros vossos amigos, aque també mandey o mesmo. Que direy, disse o outro, que he o que me isto manda. Dizey que o caualleiro das donzellas, respondeo elle, que agora assime chamă: e esta jornada fareys no palafré de vosso escudeiro, que o cauallo quero eu pelo que me matastes. Entá caualgando nelle, e Arlança em hu palafre, que lhe trouuera, tornou pera onde sua companhia ficara, falando co' ella menos agastado do que alli chegara, dizendo. Senhora, grave sera a cousa que daqui

por

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. por diante me faça afastar de vos e deixar vos a cortesia dos caualleiros desta terra, que o faze mal co'as donzellas, que cuydando que caminha seguras, sua confiança lhe faz dano. Nisto chegară onde estauă as outras, e achou ja antr'ellas Siluiana, que assi chamaua a donzella, qui os caualleiros forçaua, e có muito aluoroço o vierá receber. Todas abraçauá a Arlança, como a pessoa a que nam virá auia muito tempo; e por ser ja quasi noite determinara ficar naquelle valle repousando, onde Siluiana па pode dormir, que o cuydado do que perdera a nam deixou tomar sono: o caualleiro. cansado do trabalho do dia, e desocupado do desejo que podia ter de noite dormio có mais sossego que antes, qu'esta era sua condiçam.

#### CAPITULO CXXIX.

Do que passou Florendos co o caualleiro vencido,
- e como chegara a corte os caualleiros, que
venceo o das donzellas, e o que mais
passou.

Screuese na cronica d'Inglaterra, que partido o caualleiro das donzellas, Florendos, por fazer o que lhe pedira, quis saber do caualleiro vencido que era. Senhor, res-

respondeo elle, ambos somos naturaes deste revno: a mi chama Brandamor, e a meu companheiro Sigeral; e porque há muitos dias que iuntamente seguimos as auenturas, quisemos vir prouar nos nesta do escudo do vulto de Miraguarda, onde antes que vissemos o guardador delle, fizemos batalha co'aquelle caualleiro das donzellas, que se daqui partio, da qual saymos tá maltratados, como nos yedes. Na verdade, disse Florendos, vossa tençam era dina de mayor desattre; e assi he bé que aconteça a qué em tais obras gasta sua vida. Pois agora conué que, segundo deixou ordenado, prometays de vos presentar na corte del rey Recindos, se na passareis por outra pena mayor da que vos dam vossas feridas. Como este inda estiuesse cheo de temor e medo, concedeo tudo o que Floriano quis. Apertando sua ferida, como milhor pode, se partio pera a corte, nam se detendo mais espaço, que o que foy necessario pera dar sepultura a seu companheiro, e chegou a ella em poucos dias, que como fosse conhecido del rey e dos de sua casa, ouue por cousa graue ver se naquella vergonha: mas temendo seria moor vergonha nam comprir o que prometera entrou no paço e chegou a tempo qu'el rey estaua em casa da raynha. Como trouuesse as armas galantes e

DE PALMBIRIM DE INGLATERRA. tă nouas, que nenhua peça lhe faltaua, e ale disso as cores e deuisa do escudo tá instrosas. que se nam sospeitaua ser vencido do das donzellas, deu azo que o olhassem como cousa noua: pois vendose Brandamor naquella parte, onde auia de descobrir seu erro em presença de seus amigos, o teue por mais aspero que a propria morte; co tudo, como que desejaua ter passado aquelle passo, rompeo por diante. E chegando ao estrado da raynha, pos os giolhos no chão e có o elmo tirado, se presentou da maneira que o caualleiro das donzellas mandara, e inda que, como se disse, fosse muy conhecido na quella terra, veo tam desfigurado pollo sangue, que da pancada da cabeça perdera, que nam o conheciá. A raynha, depois de lhe perguntar qué era, quis saber a causa porque fizera batalha ed o caualleiro das donzellas: elle lho contou e a morte de Sigeral seu companheiro, e como no mesmo dia, primeiro quos vencesse a elles, justara c'o guardador do escudo do vulto de Miraguarda e ouuera batalha c'o gigante Almourol, na qual o pusera no derradeiro fim da vida. Por certo disse el rey, este homé he o mais estremado do mundo, quanto mais ouço sua valia mais me da que cuydar. Vos caualleiro, se nam tiuereys por desculpa qui o vulto de Mira-

guarda faz fazer mil desatinos a homes, que o nam te por condiça, merecereys outro castigo vgoal ao de vosso companheiro, e a mi conuinha a essecuçă delle, pois nă he de consentir que se faça força em meu reyno. Brandamor lhe foy beijar a mão polla humanidade, que nelle achaua. Chegando se mais perto el rey o conheceo e teue é mais o caso, por ser tido por valente caualleiro; e logo o mandou curar, auendo doo d'o ver em tal estado, nã falando em al se na maravilhas de que o pofera nelle. Tres dias depois que isto foy, chegara aa corte os dous caualleiros, que o das donzellas vencera, que forçauá Siluiana, e entrará no paço desarmados, fracos e maltratados e vinhã encostados por nam se poderé ter em pe que como fossem grandes e be despostos dauá indicio de grandes obras. Hú delles, o menos mal tratado, depois de fazer cortesia al rey e raynha, sem se poer de giolhos porque co sua fraqueza nam podia, disse a el rey. Muito poderoso principe, nos outros vencidos da mão do caualleiro das donzellas, aqué nam sabemos outro nome, vimos aqui por seu mandadado presentar nos aas damas da raynha, a que tomamos por valedoras ante vossa. A., pera que na sejamos julgados segundo o merecimento das obras, que nos aqui trazé. Entam contando

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. o que lhe acontecera e a causa e razam de sua batalha, disse el rey. Por certo, be seria que deos me castigasse, pois eu nam castigo aqué tambem o merece, sendo seu ministro na terra pera nam consentir tais obras; e se me nam parecera, que sendo aqui mandados pollo caualleiro das donzellas, me obrigaua a vos nam fazer mais dano do que trazeys co vosco, a villania, que fizestes contra húa fraca donzella, que por meu reyno caminhaua segura, fora castigada segundo a calidade do caso merecia: quanto mais ouço do caualleiro das donzellas, mais lhe deuo, pois o qui eu por meu descuydo nam atento, elle anda corregendo e emendando com suas forças. Na sey porque nam quer que o conheça, pera lhe satisfazer algua parte do que merece, que tudo he impossivel. Senhor, disse o caualleiro, vossa A. té reza d'o ter nessa conta, que nunca tanta valentia se vio em home como nelle ha. Mas ja que nosso erro té perdá, pedimos a vossa A. que das damas nos aja licença, pera podermos trazer armas, pois sem ella o na podemos fazer, que assi nos foy mandado. Nisso facă ellas o que milhor lhe parecer, disse el rey, e nam queirays nada de mi. O caualleiro pedio aa raynha, pois el rey os desfauorecia, que ella os amparasse e mandasse as damas lhe -Tom. II.

nam fizessem tamanho agrauo, que prometiam dalli por diante gastar o tempo e ofrecer suas forças em seruiço dellas e de todas as donzellas. Antes que respondesse a raynha, entrou na mesma sala outro caualleiro nam de menos corpo e parecer, e pondo os giolhos ante ella, se presentou tambem as damas de parte do caualleiro das donzellas, que este era o que leuaua Arlança pollo achar ocupado na batalha d'estoutros dous, que forçauă Seluiana. E contou toda a maneira de seu acontecimento, e como lhe tomara o cauallo pollo que lhe matara, e o mandara vir a pee por outro pouco que elle o fizera andar aquelle dia, e disse, que sem licença das damas nã podia trazer armas, pedindo a sua A. nisso o ajudasse e fauorecesse. Pareceme, disse a raynha, que se o caualleiro das donzellas andar muito por esta terra, sempre veremos cousas grandes; e ja as damas se nam pode escular de lhe deuer muito. Isso, que me vos pedis, que vos aja dellas, me acaba agora de pedir estoutros caualleiros, que també por elle sam enuiados; mas eu na sey que nisso faça, se na deixallas, que a sua vontade o determiné, que d'outra maneira seria fazerlhe força. O caualleiro pos os olhos nos outros e conheceo que cram os que o das donzellas vencera no mel-

## de Palmēirim de Inglaterra.

mesmo dia, e teue em menos o vencimento seu, porque conheceo que hú era Ferabroca, o outro Grutafora e ambos de casta de gigantes, custumados a nam ser vencidos. El rey, que de ver tamanhos acontecimentos nam labia que dissesse, dentro em si auia por cousa muito fora de ordé das dos outros homes, e muito mais quando soube o nome dos caualleiros, e que o terceiro era Rocamor, que na quella terra tinham em muita conta. As damas, sendo lhe mandado pela raynha que determinassem delles o que lhe bé parecesse, conformando se húas có outras, tiuerá por bé d'os restituyr de sua quebra e lhe dar licença de trazer armas, co tanto, que nunca viassem dellas em perjuyzo de nenhúa dona ou donzella, né menos negassem do ou serviço, que por algua lhe fosse pedido, justo ou injusto. Esta condiçă parecia graue a todos e aspera de comprir. El rey quisera que lha tirară; mas como a sua dellas he desuiare todas suas cousas da reză, nam as poderă tirar de seu propolito. Como a molheres se nam pode fazer força, foy forçado aceitarem as condições. Acabado isto, se despedira; e passara hus dias, que na corte nam ouue cousa de que se faça mençam, no fim dos quaes hu domingo depois de vespora, estando el rey co'a raynha e suas

damas em húa varanda de seu apousentamento, que caya sobre o terreiro do paço, entraram pollo mesmo terreiro tres caualleiros ayrosos e bé postos, armados d'armas lustrosas e louçãas, que passando por baixo das varandas, fizeram seu acatamento. Dahi postos a hua parte do terreiro, com os contos das lanças no chão e elles encostados a ellas, despediram hum escudeiro có recado al rey. Bem pareceo a todos, qui isto seria algua auentura noua, e esperaram ver a embaixada, que o escudeiro daria, o qual chegando ante a raynha c'os giolhos em terra disse. Senhora, aquelles tres caualleiros estranhos dizem, que elles seruira tres donzellas todas tres hirmas, filhas do duque Calistrao d'Araga, fermosas no parecer e nas obras enganosas; porque ao tempo que esperauam galardam de seus merecimentos e casar co'ellas, sayram casadas co tres criados de seu pay, be desiguaes dellas em toda calidade, e tam satisfeitas desta troca, como muitas custuma ser no começo de seus erros, que o apetite, que a isto as traz, lhe cega todo juyzo e rezam pera nam teré o arrependimento, se nam a tempo, que dele senam podem aproueitar, de que ficaram tam injuriados é sua vontade, que determinară nam casar se nă com damas, que, enfastiadas de seus seruidores, se queiram conten-

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tar delles, e pera que os seruidores, que suas damas engeitare, na possam dizer ou alegar, que a troca foy designal, como elles dize pollas outras, que lho queré combater. E també por que as damas façam isto có menos pejo, alé do preço, que mostrará nas armas, lhe queré dizer o de suas qualidades. Todos tres sam primos erdeiros de estados nobres, hú se chama Lustramar, filho mayor do marques Astramor, o outro Arpiá, erdeiro do ducado de Archeste, o terceiro Gradiante senhor do condado de Artasia. Agora, senhora, có licença de vossa A. as damas podé mostrar suas vontades. O que pedé he que nenhu empedimento aja pera o podere fazer, e da maneira que está, esperará oje todo o dia e fará armas c'os seruidores daquellas. que os quiseré aceitar. E na auendo nesta corte algua ta pouco contente de seus amores, qu os queira engeitar por outros nouos, enta se yra como viera pera outras cortes, que nisto querem gastar seu tempo. Noua maneira d'auentura pareceo esta al rey, e caso qui as qualidades della parecesse cousa de riir, algus galantes ouue na corte, que ouuera medo, por nă confiarse tanto da constancia de que seruia, que se tiuessem por seguros, em especial vendo os caualleiros ser de tanto estado; e mais que té conhecimento dellas nam ha de viuer

tá seguro nas mostras de amor, có que o trata, que cuyde, que na mayor força delle deixem de fazer mudança, que he sua condiçă natural. Bé se vira esta verdade naquella corte se a vergonha nam lhe posera algu freo, que alguas damas ouue enta, que leuemente esqueceram os seruidores de muitos dias, por casar có algú dos tres companheiros. Os caualleiros depois de teré recado del rey e raynha. que daua licença aas damas, que naquella parte vsassem de sua vontade, e aos engeitados ou desfauorecidos, que fizessem sobr'isso armas, se quisessem, esperará no terreiro grande espaço sem auer que disso lançasse mão. Jaa que se punha o sol, veo o caualleiro das donzellas armado d'armas rotas e desbaratadas, o escudo destengido todo, em hú cauallo crecido e fermoso. Grande foy o abalo e aluoroço. que se fez có sua vinda, e logo ouue que lhe disse a rezam, que alli os trouuera, de que suas donzellas ficará aluorogadas e contentes. que ja enfastiadas delle, ou d'o ver a elle dellas, esperaua gracejar c'os caualleiros. Ora, senhoras, disse elle, agora tendes tempo de fazer mostra do amor, que me tendes, e eu de ver o que ganhey no seruiço e amor destes dias, que aquelles caualleiros busca vontades descontentes, que se queira contentar delles. Eu, dif-

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 527

disse Artisia, tá desenganada me té vossa condiçă, que me nă ey de vencer mais por ella, antes se os caualleiros busca que queira deixar cuydados velhos por amores nouos, aqui estou eu, que sarey essa troca: pois nos, disfera suas companheiras, desse bordo estamos, qu'estas erá as que ganhara aos caualleiros na floresta; e mandando recado aos cauelleiros qui as liurassem de qué as trazia forçadas, poserá se é ordem de justa na co tença de casar co'ellas, ainda que vencessem, que outro era o modo de sua demanda. Parece me, disse el rey aa raynha, que a mao tempo acertará os caualleiros pera sua empresa, que o das donzellas nã dara as suas tá de barato, que as leué sem seu preço Artisia co suas companheiras se desuiara da companhia das outras d'Arlança, pera que se enxergasse, que sobr'ellas auia de ser a deferença. As damas praticaua antre si a rezam, porque as donzellas quereria entregarse antes a outro, que ao caualleiro, sendo tá estremado e que lhe tanto seruiço fizera. Húas deziá, que seu poder andaus como presas sem liberdade, outras, que algu desamor lhe sentiria, de que naceria auorrecer lhe: mas ainda que tudo isto fosse assi, a principal reza era, que sempre queré ver nouidades e qualquer cousa muito costumada lhe enfastia. Gradiante, hu

dos companheiros, vendo que se passaua o dia, sem fazere nada se adiantou hu pouco apercebido de justa. O das donzellas, que tambem nam queria detença, pondo as pernas ao cauallo remeteo a elle e de tal sorte o encontrou, que o arrancou da fella, e o lançou por as ancas do cauallo; e voltando contra Artissa disse. Ja vos desta vez, minha senhora, estareys as ordenança do qu'eu quiser. Tomando outra lança que lhe deu hu escudeiro d'alguas, qui el rey sempre mandaua ter pera taes tempos, derribou da mesma maneira Arpia, que foy o segundo, que sayo, ficando tá enteiro na sella, como se o na tocara, de que os tres companheiros ficaram bé descontentes, que nam erá custumados a ser derribados tá leuemente. Lustrama, que antr'elles era o que fazia vantaje, cheo de yra e manencoria da quelle acontecimento, depois d'o ver estar preftes, remeteo a elle. E posto que da força deste caualleiro o das donzellas recebeo algú dano, que, alé de lhe falsar as armas e fazer húa pequena ferida, perdeo hú estribo, né por isso deixou de vir ao chão. E posto que esta vitoria na fosse de pouco preço, na corte nă a ouueră por notauel pela gră fama, que auia de qué a alcançara. Os tres companheiros quisera contender das espadas, e Lustra-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. mar foy o que nisto mais porfiaua, que se auix por injuriado mais naquelle caso. O das donzellas se escuzaua co ser tarde, e porque Lustramar toda via porfiaua, Polifema, húa das donzellas, lhe disse. Peçouos, senhor caualleiro, que do mal queirays o menos, e vos contenteys c'o que tendes recebido, qu'este nosso guardador he tá custumado ao ná vencer ningué, que ningué recebe quebra de ficar vencido delle. Te me ta escandalizado palauras de molheres, diffe Lustramar, que por issonam aceito vosso conselho. Pois eu, disse Artisia, toda via vos aconselharia que nam engeitasseys o da senhora Polifema. Mas neste tempo deceo el rey ao terreiro, que o desejo, que tinha de conhecer o caualleiro das donzellas, o nă deixou repousar, e co sua autoridade e palauras defuiou a batalha, leuando os comfigo, que també os outros erá merecedores d'aquella honra. O das donzellas entrou no paço acompanhado de todas ellas, co Arlança pela mão, que sempre nos lugares pubricos e grandes a trataua co mais vantaje. Chegando ante a raynha, pos os giolhos no chão e tirou o elmo pera lhe beijar as mãos. Mas como descubrio o rosto el rey o conheceo e o leuou nos braços, dizendo. Senhora, nam ajays por nada todalas obras, que tee agora ouvistes deste caualleiro, Tom. II. Xxx pois

pois a outras mores he custumado, que he Floriano do Deserto, o caualleiro do Saluaje, filho de do Duardos e da senhora Flerida. vossa amiga. A raynha se leuantou e o abraçou, fazendo lhe toda a honra e cortefia, que pode, queixandose de se lhe na dar a conhecer quando passara a outra vez por sua casa, e nam lhe quis receber desculpa nenhua. As damas lhe fizerá muita festa, e vendoo tam moço e gentil homé auia por muito ser dotado de tamanhos feitos, agasalhando antre si suas donzellas, perguntando lhe por seus acontecimentos, os dias que co'elle andará, de que muitas tinhá enueja, que todo desassossego lh'apraz e o repoulo lh'auorrece. Lustramar e seus companheiros ouvindo dizer que aquele era o caualleiro do Saluaje, de cujas façanhas o mundo estaua coalhado, ouuerá sua quebra por nenhua, e ao outro dia se despediram, pedindolhe que os metesse no conto de seus amigos, que por ter este nome avia seu vencimento por desastre bem auenturado. O das donzellas os satisfez co palauras muito d'agradecer, pedindoihe toda via que, pollo que compria a elles mesmos, deixassem aquella demanda, e na ouuessem por injuria o que suas damas fizeram co'elles, que nellas nunca o amor he tá firme, que co qualquer cousa na se desbarate. El-

Elrey teue algús comprimentos co'elles, no sim dos quaes se despedira, e o caualleiro das donzellas quifera fazer o mesmo, mas a raynha lhe fez força por algús dias, que estremo folgaua d'o ver em sua casa, assi por suas obras e amizade, que tinha co Beroldo e Onistaldo, seus filhos, como por ser filho de Flerida, co que se criara. Passados dez dias se despedio della e del rey, deixando Siluiana, que na corte era conhecida, co Artisia e suas companheiras, que o nam quiserá mais acompanhar; mas ao tempo d'o apartar, a lembrança do que perderá trouve algúa faudade, que fez o despedimento co lagrimas. A Arlança fez a raynha algumas merces e deu peças de muito preço, quando o caualleiro do Saluaje fe despedio, qu'esta e suas criadas leuana coma sigo co's tençam, que se ja disse. O tempo, que esteue na corte foy be festejado, que o amor, que lhe tinha, deu causa a iso. El rey o acompanhou fora da cidade grande espaço, dalli encomendandolhe seus filhos e pedindo lhe que beijaffe as mãos ao emperador e deffe encomendas a seus amigos, se tornou pera a cidade, onde lhe pareceo que tudo achaua soo; que no paço e em casa da raynha, onde os dias passados auia tanto prazer, estaua toda pessoa tam desuiada d'o ter, como se ouvera Xxx ii alalgúa cousa, de que aquelle desgosto nacesse. Isto he natural de todolos apartamentos, em especial, quando sam pessoas, có que se té algúa reza e amizade, que antr'estes sempre amor saz fazer estremos.

### CAPITULO CXXX.

Do que aconteceo ao canalleiro do Saluaje no reyno de Nauarra no castello da princesa Arnalta.

Caualleiro do Saluaje, antes que se partisse da corte d'Espanha, mandou fazer armas de nouo da sua antigua deuisa do Saluaje, qu'esta, era a que mais costumaua e a que mais afeiça tinha. Posto que passasse alguas auenturas no caminho, na se faz caso dellas, por nam seré das que deué meterse no conto de seus feitos. Com tudo ellas o detiuera algus dias, no fim dos quaes se diz, que hua tarde chegou ao vale, onde o castello d'Arnalta no reyno de Nauarra estaua assentado, e foy a tempo que a mesma Arnalta co suas. damas fahira a caça d'esmerilhões e estiuera prosente a hua batalha, em que Dragonalte, filho do duque Drapos, vencera hú caualleiro, que nam quisera conceder nas condições, co que

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. que elle guardaua o valle, que era, que Arnalta era a mais fermosa do mundo e a mais dina de ser servida. Estava armado d'armas de pardo e ouro, partidas as cores em barras. no escudo a propia deuisa, que lhe Miraguarda no seu castello dera por pena, que trouuesse: ja neste tempo Arnalta lhe hia perdendo o odio, que lhe cobrara pollo ver vencido no castello d'Almourol, fazendo batalha sobre fua fermosura; que posto que nellas o desamor seja de mais dura que o amor, velo perseuerar tanto em seu seruiço e fazer obras muito pera estimar, e alé disso ser mancebo e gentil home, que ant'ella tinha muito preço, lhe voltou algú tanto a vontade, e fauorecia suas cousas co algua mais afeicam do que soya. E vendo ao longe vir o caualleiro do Saluaje cercado de donzellas, que trazia a Arlança e as suas comsigo, como se ja disse, Arnalta copheceo polla deuifa do escudo ser aquelle o que a enganara, e de quem se desejaua vingar, auendo doo das outras, que lhe parecia, que contra sua vontade o seguião, mesturando co o doo enueja, que també o pensamento lhe representou, que algua poderia ser ta ditosa, que o tiuesse a seu mandar. Virandose contra Dragonalte, disse. Vedes alli o homé, que me moor pesar té seito, e de que me

mais desejo vingar: agora quero ver o que vossas obras valé, qu'este perigo, se o passays a vosfo saluo, quero que vos sique por remato de todolos outros, e que seja o derradeiro a em que por mi vos auentureys, e sera galarda de vossos trabalhos, começo de repouso descansado có enteira satisfaçá de vosto desejo e contentamento. Tá grá promessa, disse elle. e ta gra merce deue poder tanto, que a ella se deue atribuyr algua vitoria, se a oje alcançar, e ná a meu esforço, que en nunca deixey de vencer tudo, se ná onde me vosto fauor desemparou. Pois aqui me sobeja, que escusa darey por mi na acabando o imposivel? Eu por assaz vingança teria aque quisesse grande mal velo tá carregado de molheres; mas pois esta vos nam satisfaz, co'a espada na mão. a custa de seu sangue, vos quero fazer a vontade. Em quanto estas palauras passaua o caualleiro do Saluaje se chegou mais a elles, Dragonalte lhe diffe em voz alta. Senhor caualleiro, porque sintays o custume deste valle, ou aueys d'esprimentar minhas sorças e no fim dellas estar a ordenança do que a senhora princela quiler, ou confessar que he a mais fermosa dama do mundo e mais pera ser seruida; e alé disso, deixadas as armas, vos aueis d'entregar a ella, pera que se satisfaça d'hu agra-

de Palmētrim de Inglaterra. agrauo ou desseruiço, que lhe fizestes. E por qu é tudo na recebays força, tomarvos ha essas donzellas pera seu seruiço, que ami parece, que largareis de boa vontade, por vos desembaraçar de tá gram carga. Se ella tanto deseja seruirse dellas, respondeo o do Saluaje, mal andastes em nam buscardes me mais cedo, que trazia outras tantas e fora o seruiço mayor: co tudo ne estas a seruira, ne eu confessarey o que quereys, que seria confessar mentira. Eu tenho hua senhora, a que siruo, que ami parecer he mais fermosa que ella, isto vos farey confessar e sera confessar verdade. Esto causou em Dragonalte muita manencoria, e a Amalta deo muita pena, porque era vaa e nam sofria louvor alheo. Dragonalte, depois de tomar hua lança e concertar se na sella, postos os olhos em Arnalta pera fauorecer o encontro, remeteo ao do Saluaje acompanhado de confiança. Ambos acertarã os encontros, o de Dragonalte rompeo o escudo ao do Saluaje, e detendo se na fortaleza das armas, rachou a lança em pedaços, fazendoo algú tanto encostar sobre o arça traseiro; mas o seu foy tanto mais forte, que deu co'elle no chão, e pondo se a pee, começará abatalha tal, qual se alli na vira auia muito tempo; que posto que o do Saluaje nas armas sosse estremado.

Dragonalte era muito bo caualleiro e merecia fer metido no conto dos notaueis daquelle tempo. E lembrando lhe a eficacia, có que sua senhora lhe pedira vingança de seu contrairo, c que no que lhe sucedesse daquella empresa alcançaua o premio de todos seus trabalhos e ser rey de Nauarra, ou perder todo juntamente co'a vida, fazia milagres; nunca em nenho tempo se achou em cousa, onde tanto mostrasse seu esforço; mas que prestaua, que o caualleiro do Saluaje desbarataua todos estes estremos! Grande espaço aturará sua porsia, sem se enxergar vantaje em nenhú delles, poré ja no fim Dragonalte pelejaua mais froxamente. qu'estaua mal ferido. O do Saluaje desejoso d'o nam ver acabar, porque sabia qué era, se tirou afora pollo deixar cobrar alento, e estando descansando, lhe pedio que deixassem a batalha e goardasse seu passo, qu'elle se yria seu caminho: be vejo, disse Dragonalte, que esse partido na me vinha mal, se estimasse a vida mais que outra cousa; mas porque ella he a que agora menos me lembra, percase muito embora, e tornemos a nossa batalha, que nam a quero depois das outras esperancas perdidas. Tornando a sua porsia, durou a peleija algu pouco, no fim da qual Dragonalte, cheo de desconfiança de poder vencer ta

duro imigo, faltandolhe as forças e o esprito, vazio de sangue, cayo aos pes de seu contrairo sem nenhú acordo. Ná pode tanto a crueza d'Arnalta, que vendoo é tal estado lhe nam acodisse, porque vio que o caualleiro do Saluaje lhe tiraua o elmo e mostraua querer lhe cortar a cabeça, chegando mais a elle, lhe disse. Peço vos senhor caualleiro, qui é pago d'algu dano, se mo tendes feito, outorgueys a vida a esse, que tendes ante vos; pois a vitoria ja he vossa e o mais seria crueza. Nã sey como isso sera, disse elle, mas sey que toda via o ey de matar, se se nam desdisser do que disse, ou vos me prometerdes hú do qual eu vos pedir. Mal aja, disse Amalta, vossa fortuna, que nam contente de vencer vossos imigos, quereis outras arras pelo nam matar: ora deixayo, qu'eu vos outorgo o do, co tal que na seja desonesto a minha pessoa. Assi quero, respondeo o do Saluaje, e agora o manday curar, que depois vos direy, que he o que vos pedi. As donzellas d'Arnalta desarmara Dragonalte, que tornando em si, tá auorrecido estaua da vida, que engeitaua os remedios della, soltando palauras muito pera auer doo delle, que o amor faz mostrar estas fraquezas a homés muy esforçados nos casos, que parece que os desempara, ou lhe mostra dis-Tom. II.

favor. Dalli leuado ao castello o curaram co todo resguardo, inda que o mayor mal, que sentia, e a ferida, que o mais atormentaua, era cuydar que de todo o desemparaua a esperança de poder cobrar sua senhora. Por esta causa lhe auorrecia a vida. Arnalta mandou agasalhar o caualleiro das donzellas fora do castello em hum apousento, que costumaua dar a pessoas, co que queria ter pouco comprimento, ja desesperada de poder auer delle a vingança, que desejaua. Passados tres dias, estando Dragonalte milhor desposto das feridas, quis despedir o do Saluaje, que lhe na sofria o coraçam ver em sua casa que lhe tanto mal fizera e a que tanto odio cobrara. E indo visitar Dragonalte, segundo alguas vezes custumaua, o achou la, e como nas palauras tiuesse o sofrimento igoal ao repouso e aa condiçã, lho disse que se determinasse no que lhe auia de pedir. Senhora, soys tam fermosa, disse elle, que se o nam danasseis co ser algu tanto manencoria, né os vossos seria vencidos de ningué, né aueria no mundo qué negasse o que pede. Eu sam em conhecimento desta verdade, que se mo na mandassem confessar por sorça, o saria de vontade. Lembrame que vi a corte d' Inglaterra, onde ha damas fermosas, a d'Espanha isso mesmo: vi Florenda silha d'Arnedos

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. dos rev de França, de que muitos faze estremo, e sobre tudo a corte do emperador Palmeirim, onde toda fermosura se encerra. Conheço Gridonia e Flerida, que inda agora té o seu parecer inteiro. A princesa Polinarda, a raynha de Tracia, Sidela filha de Tarnaes, rey de Lacedemonia, co outras muitas, cuja fama voa pollo mundo. Vi també Targiana, filha do gra Turco, por que Albayzar solda de Babilonia sez milagres e sofreo tantos trabalhos: a meu parecer todas vos podé. confessar vantaje, e assi se diz de vos antre aquelles, que fala sem afeyça; mas tendes a condiçam tam aspera, tá cruel e maa de concertar, que escurece algu tanto o preço de vossa fermosura. Isto se enxerga muy be na pouca lembrança, que tendes das obras e seruiços do senhor Dragonalte, que aqui esta, que sendo tanto pera lembrar, os pondes em esquecimento, e na vos lembra que sendo tal: pessoa, tamanho principe, tá fingular caualleiro e da massa dos mais famosos e milhores deste tempo, engeita sua companhia, conuersaçam e amizade por vos seruir, oferecendo se a tantos perigos conformes a volla tençam. E porque fermosura e parecer tá estremado ná he be que ande acompanhado d'outras calidades, e que de vos quero e o do, que vos pedi, he Yyy ii

qui e satisfaça de suas obras queirays casar co' elle e aceitalo por marido, pois sabeys que nisto satisfazeys a ordenança del rev.vosso pay, casando conforme a vosta pestoa e estado, e co qué por amor volo merece; cousa, que antre outras calidades se deue estimar mais que todas. Este he o do, que me prometestes, agora quero ver se vossas obras sam conformes aas palauras, pera saber o fundamento que se pode fazer de vossas promessas. Peço vos senhor, disse Arnalta, que antes que peçays a reposta, me digays que soys e como vos chamã, que o desejo saber, antes de me determinar no que pedis. Tudo farei, respondeo elle, porque nam tenhais algua escusa, de que lanceys mão. Ami chama Floriano do deserto, sam silho de do Duardos, principe d'Inglaterra e da iffanta Flerida, neto do emperador Palmeirim. Por certo, disse Dragonalte, se em meu vencimento se na auentura mais que o preço de minha honra, eu o ouuera por pequena quebra, que be sey que soys custumado vencer todo mundo, mas porque nisto auenturo a esperança, em que viuo, a desimulo tă mal, e pois o desgosto de ser vencido se desfaz em ser tal o vencedor, ná me posso queixar de nada, queixarm'ey da ventura, se no al me for contraira. Arnalta abaixou hu pou-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. co a cabeça, depois d'o ouuir nomear, lembrandolhe o que ja passara co'elle, e bé contente fora d'o ter por marido co todo seu odio, e como tiuesse por muy certo, que não aceytaria, e estiuesse chea de vaydade dos louvores, que lhe dera, crendo que fossem certos e verdadeiros, determinou outorgar o que lhe pedia; entam leuantando o rosto có mostra alegre, disse. Ná creo eu, senhor caualleiro, que qué també sabe vencer os homés, se contente d'enganar molheres : as obras, que tenho. vistas de Dragonalte, sam taes, que me faram fazer o que pedis, alé de volo ter prometido; mas ha de ser co condiçam, que vos e elle me prometays, que antes de hú anno. enteiro me leue aa corte do emperador, que defejo ver as grandezas della e ficar na conuersaçam e amizade dessas senhoras, que me. nomeastes. Essa condiçam, respondeo o do Saluaje, eu a ouvera de pedir primeiro, pois sam o que nisso recebo merce, que sey que o emperador o estimara em muito e auera sua casa por honrada, e em satisfaçam da que me nisso faz, deme vossa A. amão e beijarlha ey. Ella o abraçou, fazendo lhe muita cortesia: Dragonalte se quisera lançar aos pes do caualleiro do Saluaje, auendo seu vencimento por desastre vindo do ceo, pois por derradeiro tivera tal desconto. Dalli por diante sintio menos as feridas, que eram curadas por mão d' Amalta. Tres dias depois disto chamara os gouernadores do reyno, que sabendo a tençá della e tendo conhecimento das obras e vertudes de Dragonalte, aprovará o casamento por bó e conveniente ao estado e autoridade de sua fenhora. Fez se no mesmo castello, porque o caualleiro do Saluaje, desejoso de seguir seu caminho, nam quis esperar o espaço, que os gouernadores pediá pera ordenar as festas, antes dando pressa ao recebimento, se celebrou com toda a solemnidade, que se podia fazer em tal lugar. O cavalleiro do Saluaje se despedio, deixando Dragonalte em todo seu contentamento e a raynha satisfeita co'a promessa d'a leuaré a corte do emperador. Deixa a historia de falar nelles, por falar da partida d'Albayzar, de cujas obras he bé que se faça memoria, pois nam erá taes, que mereçă esquecimento.

Fin de Tena IL

### 543

### INDEX DOS CAPITULOS

#### DESTE SEGUNDO TOMO.

#### PARTE II.

Da Cronica de Palmeirim de Inglaterra.

| 544  |         | I | N | D         | B   | ×   |
|------|---------|---|---|-----------|-----|-----|
| CAP. | LXXXIII | • | D | <b>25</b> | juJ | tas |

CAP. LXXXIII. Das justas, que ouue o primeiro dia. 43. CAP. LXXXIV. Do que aconteceo nas justas o

sexto dia.

CAP. LXXXV. Como tornou Albayzar depois de fab aas justas e dos muitos caualleiros que nel-las venceo. 54.

CAP. LXXXVI. Do que aconteceo a Floriano do deserto estando na corte do gram turco.

CAP. LXXXVII. Do que oconteceo a Floriano faindo do valle, onde venceo os quatro caualleiros.

CAP. LXXXVIII. Em que da conta de que era o que leuou Targiana e o que lhe aconteceo co ella.

CAP. LXXXIX. Como o caualleiro das armas negras se combateo com Albayzar. 86.

CAP. XC. De bua auentura, que a donzela de Tracia trouue a corte. 98.

CAp. XCI. Dos que prouarã a auentura da copa e do que nisso fixeram.

CAP. XCII. De como Florendos e Albayzar prouară a auentura da copa e Palmeirim e Floriano vieram aa corte.

CAP. XCIII. D'bha grande auentura que veo ter aa corte do emperador e do que nella socedeo 130. CAP.

| Dos              | CAPITULOS.                                       | 545        |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|
| CAP. XCIV. I     | Da temerosa batalha                              | aži es-    |
| tes caualleiros. | ouuerä.                                          | 140.       |
| CAP. XCV. D      | o que passou na cort                             | e do em-   |
| perador depois   | da batalha dos gigant                            | es: 152.   |
| CĂP. XCVI. L     | do que passou el reg                             | Polendos   |
| de Tesalia na v  | iajë de Targiana: e                              | aue acon-  |
| teceo a Florend  | os na fortaleza de Astr                          | ibor 165.  |
| CAP. XCVII.      | Do que passou Palm                               | eirim em   |
| companhia da d   | lonzella de Tracia.                              | 178.       |
| CAP. XCVIII.     | Do que aconteceo a l                             | Palmeirins |
| no encantament   | o de Lionarda princeso                           | de Tra-    |
|                  |                                                  |            |
| CAP. XCIX. D     | do mais que Palmeir                              | im passou  |
| nesta anentura   | de Lionarda,                                     | 190.       |
| CAP. C. Como o   | encantamento de Lior                             | narda fog  |
| quebrado e ella  | tirada delle.                                    | 196.       |
| CAP. Cl. Do qu   | e Palmeirim passou n                             | a corte de |
| . Iracia o tempo | que nella esteue.                                | 208.       |
| LAP, CII. Do. q  | que aconteceo a Florend                          | lòs Aepois |
| CAD CITE         | llo de Dramorante o cr                           | uel, 217.  |
| de de en 0-17e   | que aconteceo a Flores                           | 140s`Jain+ |
| CAD CIVID        | l'Arnalea.                                       | 227.       |
| Tracia lever     | embaiscada,, que a dos                           | nzelia ae  |
| aconteces as ca  | corte do emperador,                              | e ao que   |
| CAP CV Do a      | ualleiro do Tigre.                               | 234.       |
| co os savallaina | ue o caualleiro do Tig<br>os , que biam em busca | i e pullou |
| ~~11.~           |                                                  |            |
| Tom. II.         | Zzz                                              | CAP.       |
|                  |                                                  |            |

| 746 Index                                           | :                |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAP. CVI. Do que aconteceo ao                       | caualleiro de    |
| Saluaje depois de se partir da                      |                  |
| rador Vernao.                                       | 250.             |
| CAP. CVII. Do que conseces as                       | caualleiro do    |
| Saluaje antes que se apartasse da a                 |                  |
| CAP. CVIII. De como os caualie                      | ires dos gigan-  |
| tes entregară os castellos do can                   | salleiro do Sal- |
| uaje, e do que passon Florend                       | os na chegada    |
| do castello d'Almouroi.                             | 269.             |
| CAP. CIX. Da batalba que Flor                       |                  |
| bre o escudo de Miraguarda ao                       |                  |
| que alli chegou.<br>CAP. CX. Da auentura, que vec   | 279.             |
|                                                     |                  |
| lo d'Almourol, e do que Florendes                   | jes nella 288.   |
| CAP. CXI. Em que da comea que                       |                  |
| leiro d'Arnalta, e a reza porq                      | ue veo aim ser,  |
| e de entrade de Limarda na i                        |                  |
| perador Palmeirim.<br>CAP. CXII. Do recebimento, qu |                  |
| narda & Costantinopla.                              | 310.             |
| CAP. CXIII. De bua auentura                         |                  |
| Te do emperador e do que nella                      |                  |
| CAP. CXIV. Em que da conta à                        |                  |
| donzella e do que paffaram em fu                    |                  |
| CAP. CXV. Do que aconteceo a                        | r caualleiro do  |
| Tigre naquella auentura.                            | 344•             |
| CAP. CXVI. Do que aconteceo                         | ao do Sahaaje    |
| Saindo em terra,                                    | 3590             |
| ·                                                   | CAP.             |

| dos Capitúlos.                           | 547         |
|------------------------------------------|-------------|
| CAP. CXVII. Do que passon o caualles     | ro do Sal-  |
| naje com suas donzellas hindo pera       |             |
| Espanha, e do que aconteceo ao caus      |             |
| Tigre na viaje da ilha profunda.         |             |
| CAP. CVIII. Da batalba, que ouu          |             |
| gigante Pauoroso e o caualleiro do I     |             |
| outres tres de cada parte.               | 381.        |
| CAP. CXIX. Do que o caualleiro do        | •           |
|                                          | 394.        |
| CAP. CXX. Do mais que o canallei         |             |
| gre paffou na ilba perigofa.             |             |
| CAP. CXXI. De como Alfernao chego        |             |
| e te de Costantinopla e do que passou ne | lla. 425.   |
| CAP. CXXII. De como vieram os pro        |             |
| que ficauã em poder do turco, e foy      |             |
| bayzar.                                  | 434•        |
| CAP. CXXIII. De como o caualleiro        | do Salua-   |
| je chegou a corte de Espanha, e o        |             |
| passou co Albayzar.                      | 449.        |
| CAP. CXXIV. Das grandes justas,          | que antre   |
| o caualleiiro das donzellas e Alba       | 1yzar ou-   |
| ue.                                      | 459.        |
| CAP. CXXV. Do que aconteceo ao           |             |
| do Saluaje hindo pera o castello d'Almon |             |
| CAP. CXXVI. Como Trofolante e os c       | nutros che- |
| gară aa corte de Espanha, e o cau        |             |
| donzellas ao castello d'Almourol.        |             |
| CAP. CXXVII. Das grandes justas          | que ouue    |
| Zzz ii                                   | an-         |
|                                          |             |

•

antre o caualleiro das donzellas e o guardador do vulto de Miraguarda, e da batalba que se fez antre elle e Almourol. 493.

CAP. CXXVIII. Do que aconteceo ao caualleiro das donzellas indo pera a corte d'Espanha.

CAP. CXXIX. Do que passou Florendos co o caualleiro vencido, e como chegara a corte os caualleiros, que venceo o das donzellas, e o que mais passou.

CAP. CXXX. Do que aconteceo ao caualleiro de Saluaje no reyno de Nauarra no castello de princesa Arnalta. 532.

## ERRATAS.

| Pag.           | linbæs | erros            | emendas . · · ·   |
|----------------|--------|------------------|-------------------|
| 8              | .9     | mandando :       | mandado           |
| 27             |        | qué lles         | qu elles          |
| 39             | 15     |                  | o parecesse       |
| 44             | 28     | do Esmeraldo     | de Esmeraldo      |
| 60             | 17     | da Targiana      | de Targiana       |
| 74             | 22     | podis            | poderes           |
| 76             | 23     | rrazia           | trazia            |
| <del>7</del> 8 | ý      | ná te            | ná                |
| 78<br>82       | 12     | de tudo          | de todo           |
| 107            | 3      | Farnaes          | Tarnaes           |
| 129            | ž      | remedio o, deis  | remedio, o deis   |
| <b>z8</b> 0    | 28     | quem             | qu em             |
| 183            | 10     | outrose deficios | outros edificios  |
| 192            | 22     | o defacempanhado | o desacompanhando |
| 212            | 28     | ygoala           | ygoale            |
| 248            | 13.    | quand'o          | quando .          |
| 272            | 27     | pareceréfo ra    | pareceré fora     |
| 275            | 14     | precede          | procede           |
| 311            | 25     | trabalb <b>o</b> | trabalho          |
| 323            | 2      | queria           | quereria          |
| 336            | 23     | tereis           | terei             |
| <b>348</b>     | 3.     | qué              | que               |
| 349            | 12     | prefa            | pressa            |
| 355            | 13     | e tal            | a tal             |
| 362            | 8      | o grande         | e grande          |
| 372            | 27     | por nome.        | por nome          |
| 379            | 25     | essoutro         | essoutra          |
| 390            | 13     | dest'outra       | d'estoutra        |
| 399            | 28     | louçaa           | louçá             |
| 412            | 26     | delles.          | delles            |
| 416            | 1      | obrio            | abrio,            |
| 427            | 8      | Arlança          | A Arlança         |
| 438            | 24     | e praticando     | praticando        |
| 448            | 18     | lançar           | descansar         |
| 452            | 8.     | repoulo eu       | repouso, ou       |
| 491            | 22     | taça             | o faça            |
|                |        |                  | ER-               |

# ERRATAS.

| Pag. | linbas | erros    | emendas   |
|------|--------|----------|-----------|
| 512  | 14     | nemear   | nomear    |
|      | 12     | ſcja     | fe ja     |
| 527  | 16     | ргесо    | preço.    |
| 528  | 17     | Lustrams | Lustramae |

. 1 .

The same and the s

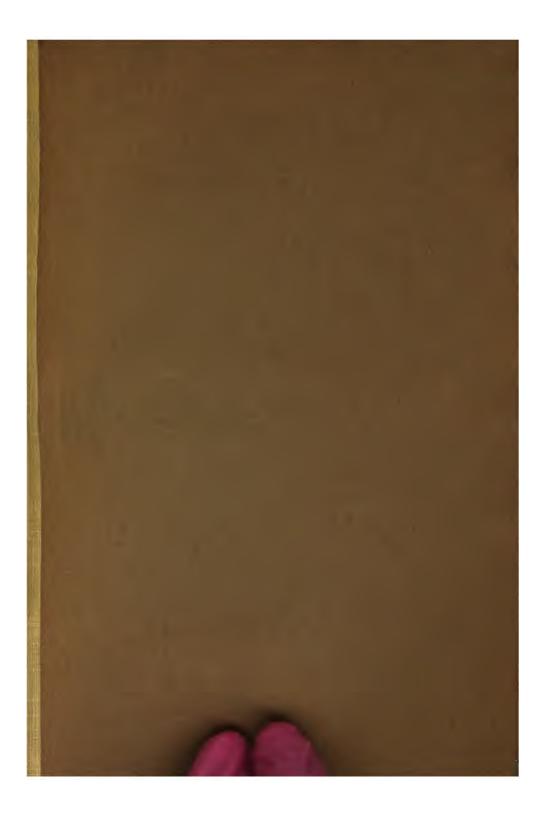

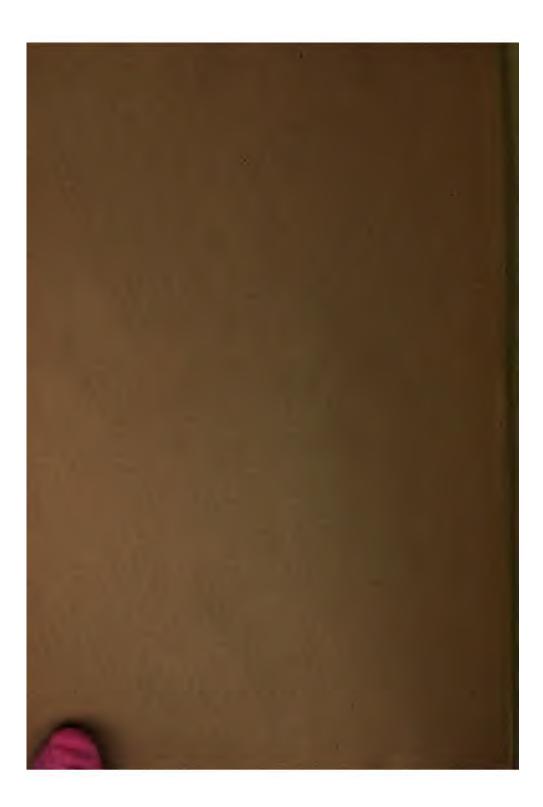



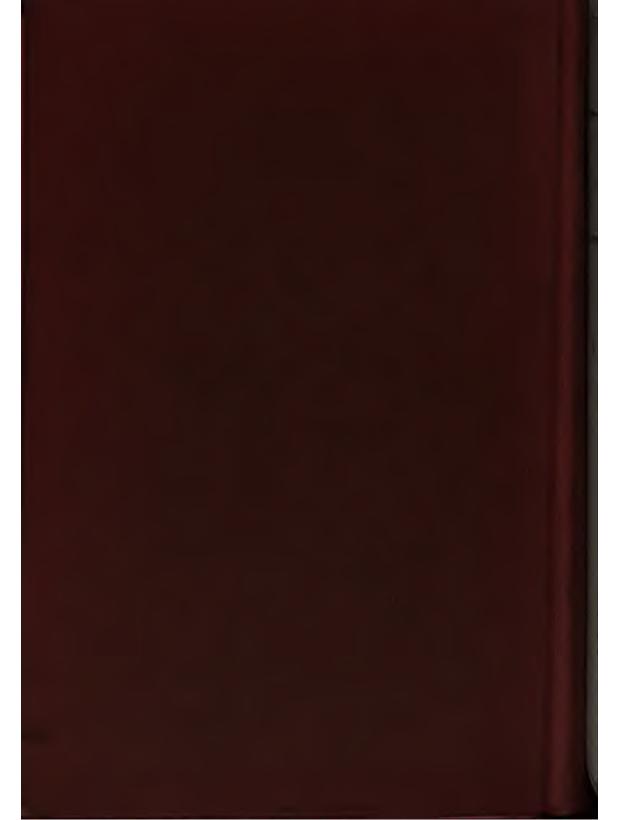